# EL MUNDO

Miércoles, 28 de agosto de 2024. Año XXXV. Número: 12.669. Edición Madrid. Precio: 2 €





oasis Vuelve la mítica banda de los hermanos Gallagher tras 15 años de insultos y odio fraternal LA ESPAÑA VACIADA Bárcena de Bureba, el pueblo al que una familia holandesa ha devuelto la vida



## Junts abandona al Gobierno en todas las votaciones del Congreso

Exhibe su divorcio del PSOE evitando apoyarle en ningún asunto: ni inmigración, ni el tren, ni Venezuela, ni igualdad Sánchez se salva in extremis de tener que comparecer obligado gracias a que se votó en la Diputación Permanente

POR ÁLVARO CARVAJAL Y MARTA BELVER Páginas 6 y 7

El Ejecutivo de Page también denuncia que el pacto con ERC «es un concierto» que la Constitución no contempla

### El portazo de Moncloa a Orban deja en el aire el futuro de Talgo que se hunde en Bolsa

El veto a la OPA de Magyar Vagon reduce las opciones del fabricante de trenes español POR MARÍA HERNÁNDEZ Pág. 24

### Las pensiones por incapacidad permanente se disparan y se acercan ya al millón

ALEJANDRA OLCESE MADRID El número de personas que cobran en España una pensión por incapacidad permanente se ha disparado en los últimos meses hasta rozar el millón en agosto, un 2,98% más de los que la cobraban en diciembre de 2003. Página ac

Los posibles escenarios a los que se enfrenta Sancho: de la pena de muerte a la extradición



Pedro Sánchez saluda, ayer, al presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, en el aeropuerto de Nuakchot. AP

## Sánchez planea cubrir 250.000 empleos con migración regular para frenar la irregular

Defiende que «la migración es prosperidad» tras reunirse con el presidente mauritano

El Gobierno pretende impulsar para paliar la crisis migratoria una medida que supondría cubrir 250.000 puestos de trabajo en España con inmigrantes regulares para tratar de frenar así la inmigración irregular. El presidente



del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer tras aterrizar en Nuakchot, la capital mauritana, en el comienzo de una gira de tres días por África, que «pa-

ra España la migración es riqueza, desarrollo y prosperidad». Página 8

## Maduro se atrinchera con un nuevo Gobierno con los más duros del régimen chavista





Nombra ministra de Petróleo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y del Interior a Diosdado Cabello

Mantiene su cerco al candidato opositor Edmundo González para forzarlo al exilio por Daniel Lozano Piez 20

### PRIMER PLANO

NUEVA AMENAZA EPIDÉMICA

Los expertos ven probable que haya casos importados en España de la enfermedad pero no contemplan una pandemia / Piden «no bajar la guardia» y «dejar de mirarnos el ombligo y mandar medios y vacunas al foco africano»

## VIRUELA DEL MONO: «PROTEGERNOS PASA POR ACTUAR EN ÁFRICA»

#### CRISTINA G. LUCIO MADRID

Las alarmas saltaron el pasado 14 de agosto, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó de nuevo la emergencia sanitaria internacional por una explosión de casos de una nueva variante de la viruela del mono (renombrada como mpox) en África. La rápida propagación del virus desde República Democrática del Congo, el epicentro de las infecciones, a sus países vecinos y el «riesgo de expansión internacional más allá de África» exigían la llamada a la acción global, en palabras del director del organismo, Tedros Adhanom Ghebrevesus. Desde entonces la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del patógeno, cuya incidencia ha seguido al alza. ¿Podría replicarse la situación en Europa? ¿Estamos ante un nuevo Covid? Los expertos subrayan que hay muchas cuestiones que nos alejan completamente de ese escenario: la evaluación que han realizado tanto el Centro de Control de Enfermedades europeo como el Ministerio de Sanidad señalan que el riesgo de transmisión del patógeno en nuestro entorno es bajo. Pero también tienen claro que «no podemos bajar la guardia. Hay que vigilar, estar preparado e iniciar una acción coordinada de ayuda». Así lo asegura María del Mar Tomás, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infeccio sas y Microbiología Clínica (SEIMC) v microbióloga del Hospital de A Coruña. «A día de hoy, la situación es de alarma en África y de alerta en el resto del mundo», remarca

Los últimos datos, actualizados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de África, hablan de 20.720 casos en lo que va de año (3.331 casos confirmados y 17,389 casos sospechosos) y 582 muertes en 13 países del continente.

Son las cifras oficiales, pero «probablemente hay un infradiagnóstico de los contagios reales», expone Tomás, quien añade que, en la misma línea, todavía hay pocas certezas sobre distintos aspectos epidemiológicos, los modos de transmisión, la morbilidad y la mortali-



Trabajadores realizan tareas de limpieza en un campo de refugiados afectado por el brote en R.D. del Congo. EFE

### EL VIRUS, AL DETALLE

### NO HAY TRATAMIENTO ESPECÍFICO FRENTE AL PATÓGENO

La infección se debe a un virus de la misma familia que la viruela.

SÍNTOMAS. Las personas afectadas generalmente presentan un sarpullido característico que pasa por varias etapas, incluida la formación de costras, antes de desaparecer. Muchas personas sufren también fiebre, escalofrios y dolor muscular.

INCUBACIÓN. Los síntomas suelen aparecer en los 21 días siguientes a la exposición al virus. CONTAGIO. La infección se puede contagiar mientras el sarpullido está activo.

TRATAMIENTO. No hay tratamiento específico, aunque algunos antivirales pueden ser útiles en casos graves.

VACUNAS. Actualmente se dispone de dos vacunas frente a la enfermedad: los productos Imvanex y Jynneos, ambas de la compañía Bavarian Nordic. Ambas contribuyen a prevenir la enfermedad y reducir la gravedad de la misma en caso de desarrollarla. Pueden utilizarse tanto antes de estar expuesto al virus como después de haber tenido contacto con él.

dad asociadas a las nuevas infecciones. «Hay incertidumbre» por la insuficiencia de los datos aportados por África en cuanto a la detección y notificación de casos y su capacidad de laboratorio, señala también el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), publicado el pasado 22 de agosto, donde también se advierte de que «los conflictos en curso y los desafíos humanitarios» en la zona obstaculizan la puesta en marcha de medidas de control y aumentan el riesgo de propagación.

La futura introducción de casos importados en Europa (ya se ha detectado uno en Suecia) es más que probable en España. Pero los expertos no creen que se vaya a replicar aquí ni la transmisión sostenida que se está viendo en África ni la severidad de la enfermedad. En primer lugar, porque el virus no es un comple to desconocido. «Es la segunda vez que la OMS emite una emergencia de salud pública internacional por viruela del mono», recuerda Mar Faraco, secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE) v iefa de Servicio de Sanidad Exte rior en Huelva.

En 2022 ya se produjo un brote fuera de África, con casi 100.000 afectados y cuya principal vía de transmisión fue la sexual, principalmente entre hombres que tienen sexo con hombres. En aquel brote el protagonista fue un virus de la viruela del mono correspondiente a la variante o clado Ilb, históricamente asociado a África Occidental. Su expansión se pudo controlar gracias a una estrategia coordinada, una experiencia que, asegura la especialista, también ayudará ante este nuevo brote, pese a que existen diferencias a tener en cuenta.

Los contagios entre hombres que tienen sexo con hombres no parece ser la principal vía de transmisión en este brote, en el que también se está dando una gran afectación de niños. Además, los responsables del brote actual son virus de otra variante, el clado I, que hasta ahora solo se habían detectado en la zona de África central y en el pasado se han asociado con síntomas más graves y un peor pronóstico. La tasa de mortalidad del brote actual es alta, de casi el 3%, particularmente entre los menores.

De cualquier forma, los especialistas recuerdan que hay que tener en cuenta las circunstancias del continente africano para interpretar esos datos. Ni la situación socioeconómica, ni la fortaleza de los sistemas de salud ni las circunstancias epidemiológicas son ajenas a la evolución del brote. «El entorno también influve», remarca Raúl Rivas, catedrático de Microbiología y director del grupo de Interacciones Microbianas de la Universidad de Salamanca. «Hay que tener en cuenta el impacto que tienen en África, en muchos casos en menores de 15

### PRIMER PLANO

### NUEVA AMENAZA EPIDÉMICA

CASOS ACTUALES

Uganda

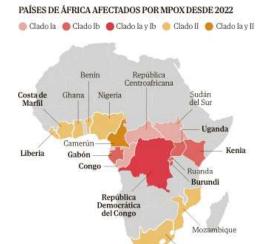

#### confirmados Casos sospechosos Gabón Burundi 512 190 Congo 21 Costa de Marfil 28 R. D. del Congo 16.706 2.961 575 Kenia Liberia 6

3

### CRONOLOGÍA DE LOS BROTES

| 1958                                                                                          | 1970-1971                                                                                                                   | 2003                                                                                               | 2022                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| La MPOX se aisla<br>por primera vez en<br>Dinamarca en una<br>colonia de monos<br>Cynomolgus. | Seis casos más de mpox<br>son identificados en África<br>Occidental, principalmente<br>en niños no vacunados de<br>viruela. | Ratas importadas de<br>Ghana a Texas propagan<br>la enfermedad en EEUU.<br>42 personas infectadas. | Un brote global es<br>inicialmente<br>detectado en<br>hombres que tenían<br>sexo con hombres, |
| humano                                                                                        | ta el primer caso<br>o de mpox en la                                                                                        | 1971-2023<br>Casos esporádicos<br>en África Central y<br>Occidental.                               | 2017-2018 Nigeria sufre el mayor brote documentado.                                           |

Sudáfrica

### ESTRUCTURA DEL VIRUS MPOX

del Congo.



### CURVA EPIDÉMICA EN ESPAÑA (CLADO II)

Número de casos confirmados de mpox según mes de inicio de los sintomas. 2024.

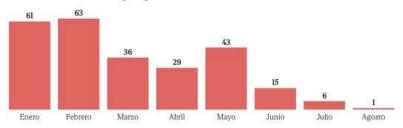

FUENTE: OMS, Africa CDC, NEJM, ISCIII

D. SÁNCHEZ / EL MUNDO

años, enfermedades como el VIH.

bilitan el sistema inmunitario. Todo esto puede hacer que la infección actúe de manera más agresiva», apunta.

la malaria y otros trastornos que de-

El acceso a la Sanidad que existe en países como la República Democrática del Congo también cumple un papel fundamental en la evolución del brote, añade, así como circunstan cias como que su población, principalmente joven, no goza de la protección que en los países

ESTRATEGIA

CAPACES DE

C.G.L

«SOMOS

DETENER

**BROTES**»

«Los brotes de mpox

en la República Demo-

crática del Congo y los

países vecinos se

pueden controlar y

detener», señaló el

director de la OMS,

Tedros Adhanom

Ghebreyesus, en la

Preparación y Res

puesta frente a la

mpox.

presentación del Plan

Estratégico Mundial de

CARACTERÍSTICAS. E

plan cubre un periodo

eptiembre de 2024 a

necesitan 120 millones

de seis meses, de

febrero de 2025. Se

de euros para su

puesta en marcha.

OBJETIVOS. El plan

estrategias integrales

de vigilancia, preven-

respuesta; promover la

ción, preparación y

investigación y el

acceso equitativo a

pruebas de diagnósti-

co y vacunas; minimi-

zar la transmisión de

empoderar a las

animales a humanos, y

comunidades para su

participación activa.

busca implementar

pasado lunes el

LOS

occidentales confiere a las personas de mediana edady mayores la vacunación que re cibieron frente al virus de la viruela humana. un patógeno primo*hermano* del mpox que se erradicó en 1979, por lo que su vacuna deió de administrarse. Álgunos estudios señalan que esta vacuna puede ofrecer una protección frente a mpox de hasta el 85%.

En España, en repuesta al brote de 2022. se puso en marcha ade más un programa de vacunación en grupos de riesgo con vacunas de tercera generación frente a la viruela. Se-gún datos recopilados por el Ministerio de Sanidad (REGVACU), de las 40.610 personas que se han vacuna frente a mpox en este tiempo, 20.900 (50%) han completado la pauta con dos dosis. En ese sentido, las autorida des sanitarias han hecho un llamamiento para que aquellos que tengan pendiente la segunda dosis completen la recomendación y reciban la pauta completa.

«Las situaciones socioeconómicas y sanitarias distintas entre África y Europa y las medidastomadascon la epidemia de 2022 hacen pensar que, aunque lleguen casos importados de este nue . vo brote, se podría ac tuar y limitar la transmisión», resume An-toni Trilla, especialista en Medicina Preventi

va y Salud Pública y decano de la facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.

Según el último informe del CCAES, a día de hoy se estima que, si se produjeran casos, «la gravedad de la enfermedad sería baja en la mavoría de los casos, aunque las per sonas inmunodeprimidas y aquellas con una infección por VIH no tratada, podrian experimentar una mayor gravedad clínica»

Entre 2022 y 2024 el virus de clado II de mpox ha seguido circulando en Europa, en niveles bajos, sobre todo en el último año. En ese tiempo, tanto el perfil como la gravedad de los casos de mpox diagnosticados en nuestro entorno se han mantenido estables. Según datos del Ministerio de Sanidad, el 98% de los casos de mpox se han producido en varones.

> con un 39% de ellos entre 31 y 40 años. Los casos notificados has ta la fecha en la UE han sido en su mayoría leves, aunque se han registrado 10 fallecimientos (letalidad 0,1%) y un 7% de hospitalizados.

En cualquier caso. el especialista subraya que es fundamental continuar monitorizando la dinámica del brote para evaluar su evolución e identificar cualquier posible cambio en sus patrones epidemiológicos de transmisión o en el perfil de la población susceptible. Además, continúa, es clave que los países occidenta-les se coordinen para ayudar a apagar el foco de la epidemia, en África, tanto por motivos éticos como de protección.

«Vivimos en un mundo globalizado y he-mos comprobado que lo que pasa en un extremo del planeta puede llegar al otro extremo en muy poco tiempo», coincide Raúl Rivas. Y reflexiona en la misma linea Mar Faraco: «Debemos dejar de mirarnos tanto el ombligo y ayudar en el foco, mandar medios, recursos y vacu nas, porque además de avudar a quien está sufriendo estaremos previniendo la expansión. Para protegernos de los virus no sirve poner barreras. Hay que actuar de forma globab.

El pasado lunes, la OMS lanzó un Plan Es-

tratégico Mundial de Preparación y Respuesta que prevé una necesidad de financiación de más de 120 millones de euros y depende de las aportaciones de los estados. De momento, el Ministerio de Sanidad anunció ayer que va a donar un 20% de su stock de vacunas frente a la mpox, lo que supone 100.000 viales.

### OPINIÓN

CUANDO EL Gobierno sale a decir que no hay más remedio que intervenir las redes sociales, aprovechando por lo general el pánico creado por una desgracia, no hace más que explotar un estado de opinión que guarda poca relación con la realidad. Aunque nos guste pensar lo contrario, la radicalización de nuestra vida política no es consecuencia da digitalización de la esfera pública. Y ello pese a que el discurso de actores como Trump, Iglesias o Abascal –por no hablar del Brexit o el procésabunde en falsedades deliberadas o teorias conspirativas

Huelga decir que las redes, que liberalizan la opinión y desordenan la conversación pública, no inventan los bulos; solo nos los hacen más visibles. En un monográfico de la revista *Nature* dedicado al asunto, se subrayaba el contraste entre el intento por propagar la desinformación y su escaso efecto sobre el receptor de mensajes. Otra cosa es que identidad manda-creamos lo que deseamos creer;

MISANTROPÍAS MANUEL ARIAS MALDONADO

Ya nos gustaría que la desinformación fuese el problema por eso una mentira de Sánchez es mucho más dañina que cualquier fake news.

En una esfera pública saturada de mensajes, solo una minoria se preocupa por la verdad factual o la coherencia argumentativa; casi todos los participantes quieren realizar su identidad o defender sus intereses. Ocurre que la democracia representativa es un régimen de opinión:

al ciudadano no se le pide que justifique lo que dice, entre otras cosas porque no sabría hacerlo. De ahí que la esfera pública no funcione como una asamblea deliberativa que genera decisiones; es más bien de un espacio informal donde se expresa la pluralidad social y el razonamiento convive con el insulto. Es a nuestros representantes y a los mediadores tradicionales –entre ellos la prensa– a quienes deberíamos pedir más fidelidad a los hechos y menos demagogia. Si gobiernos y partidos se dedican a mentir en beneficio propio, mal podemos pedir a los ciudadanos que estudien teoría política o aprendan estadística.

Así que la desinformación no es un problema: por la sencilla razón de que no puede solucionarse. Hemos de aprender a vivir con ella, limitando su impacto en la medida de lo posible. Y, para ello, nada mejor que desalojar mediante el voto a los gobernantes mendaces. Ya es casualidad que sean los mismos que quieren coartar las libertades expresivas del ciudadano. ¡Cuidado!



### El mayordomo siempre es el asesino

EL ENIGMA es lo único que nos mantiene inocentes. Por eso da lástima que las novelas-problema de Agatha Christie, John Dickson Carr y Ellery Queen no estén hoy muy de moda. Estas nos enseñaron muchas cosas. Una de ellas es que, ante la duda, el mayordomo siempre es el asesino. Es un acto reflejo del inconsciente colectivo de la prosperidad.

En el crimen que involucra al marqués o el magnate el mayordomo que resulta leal a su patrón es acusado como mínimo de encubrimiento. Mientras que el mayordomo que le traiciona, aunque sea de forma justificada, es indigno. En definitiva, siempre es culpable, aunque no sea el asesino. Da igual que se le pague mal o se le maltrate: debe obedecer y ser discreto. En la casa no importa si el señor es un evasor fiscal, la señora conduce perfumada con ginebra o la pequeña Laura no se ha ido a Londres a aprender inglés, sino a abortar. Cuando sucede algo que huele mal, los señores siempre tienen la respuesta apropiada: «No hay problema, tenemos un buen abogado». Lo que no sabe el mayordomo es que el buen abogado es para los señores, no para él.

El asistente Kenny Iwamasa se ha reconocido culpable de Inyectar sin formación médica a su empleador, el cómico Mathew Perry, sus últimas dosis de ketamina. Este hombre era colaborador habitual en el suministro de narcóticos para el actor.

¿Es Iwamasa un ser despreciable por satisfacer los requerimientos de un adicto como Perry? ¿Es el delito la línea roja de la lealtad profesional? ¿Suministrar droga era un requisito para que Iwamasa mantuviera el empleo? Cada vez que cae, social o biológicamente, un famoso de forma trágica, todos miramos al asistente. Ha sucedido con Perry, como pasó con Maradona, Michael Jackson y cualquier folclórica que se precie. Los secretarios personales no sólo pierden su identidad en el vasallaje, sino que generan desconfianza por ser sombras de sus jefes. Y si no son culpables del colapso, los contratos de confidencialidad y el dinero harán que lo parezcan. En realidad, nunca sabemos si actúan en las horas más oscuras por piedad, profesionalidad o codicia.

La ética ante lo turbio del empleado exige una denuncia y llegado el caso una dimisión. Sin embargo, el miedo, la dependencia o la dinámica tóxica que ejercen los que tienen el poder y los que sirven hacen que lo correcto para muchos no sea un opción. El problema es que tendemos a desconfiar del mayordomo sin saber si este es un facilitador del mal o simplemente una victima suya.

JPC-



SE PUEDE decir que Salvador Illa ha frenado el *procés* y se puede decir que el mariscal Pétain frenó la ofensiva de los nazis. Técnicamente es cierto, pero hay formas y formas de neutralizar a un adversario, y la menos honrosa es someterse a él y convertir en propios sus innobles objetivos.

Lo más molesto de Salvador Illa es que no se conforma con ostentar el poder; quiere también la honra de haber

derrotado al monstruo, como si Pétain, además de mandar sobre Vichy, presumiera de la desnazificación de Francia. Todas las terminales del oficialismo insisten en un relato que lo eleva a némesis del independentismo, cuando la



Los tres pecados de Salvador Illa realidad es que el independentismo ha renunciado a su programa de máximos por el mismo motivo por el que el ejército nazi renunció a extender la ocupación del territorio francés tras el armisticio de Compiègne.

Nada en esta actitud es novedoso; está en la esencia del colaboracionismo presentar como victoria lo que es una vulgar claudicación. Pero la seguridad con que el oficialismo mediático insiste en la idea y la mansedumbre con la que tantos la digieren me sigue sorprendiendo.

Sospecho que si el Partido Popular presumiera de haber frenado a la extrema derecha, tras firmar una deportación masiva de inmigrantes como precio por una investidura, la trola se les indigestaría un poco más. Al pecado del pacto y al de su falsa victoria, Salvador Illa suma un tercer pecado: el de su supuesta conveniencia para los españoles no catalanes. Los independentistas tienen la deferencia de no fingir que su modelo de financiación contribuye al interés general de España. Sin embargo Illa quiere, de nuevo, el poder y la honra. Todavía no ha podido explicar cómo puede beneficiar a la hacienda española que Cataluña salga del régimen común y nunca podrá, porque es imposible defender que contar diez euros en caja es preferible a contar cien. Salvador Illa lo sabía hace unos meses, cuando en el Encuentro de Economía de S'Agaró dijo: «El concierto no es posible para Cataluña, lo siento». Illa se oponía entonces y se opuso hasta que no oponerse fue necesario para ser president. Su humanismo cristiano se parece mucho a la ambición ciega de toda la vida.

Ay, ojalá tener principios otorgara tanto prestigio en política como llevar gafas y hablar bajito.

### **OPINIÓN**



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

Vicente Ruiz Roberto Benit Fornieles, Ma ADJUNTO AL DIRECTOR: Manteca, Jorg Francisco Pascual Luyre Iglesias

Roberto Benito, Juan Fornieles, Maria González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.

SUBDIRECTORES



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda, de San Luis, 25 28033 Madrid. Teléfono de contacto: 91 443 50 00 ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli, Laura Múgica DIRECTOR DE NEGOCIO: COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A. DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Sontio Cabon.

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraza y Juan González

## OPA en Talgo: un rechazo lógico, pero el Gobierno no tiene 'plan b'

EL RECHAZO del Gobierno español a la opa que la húngara Magyar Vagon había lanzado sobre Talgo es justificable debido a la lógica desconfianza que despertaba una compañía vinculada al Gobierno iliberal de Viktor Orban, el dirigente europeo más cercano a Vladimir Putin. Sin embargo, y dado el carácter «estratégico» de la empresa española con el que se ha justificado la decisión, el Ejecutivo debería buscar una salida alternativa que garantice su desarrollo, algo que hasta ahora no ha logrado pese a varios intentos infructuosos, como una propuesta de fusión con el grupo checo Skoda que fue rechazada en julio por Talgo.

en julio por Talgo.
El consorcio húngaro
pretendía hacerse con el
100% del capital de la
ferroviaria española a un
precio de cinco euros por
acción, con el que los
accionistas se mostraron
satisfechos, pero sus lazos
con la Hungría de Orban
despertaban importantes
recelos, sobre todo en el
actual contexto geopolítico. El principal motivo es

que Ganz Mavag Europe, filial de Magyar Vagon que presentó la OPA el pasado mes de marzo, está constituida en un 45% por Corvinus, propiedad al 100% del Estado húngaro y dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de Orban. Además. Talgo tiene capacidad para fabricar trenes que se adaptan tanto a las vías rusas como a las europeas, lo que podria derivar en un riesgo evidente.

Las recientes polémicas protagonizadas por el mandatario húngaro, que desafió a la UE al visitar en julio a Putin, al presidente chino Xi Jinping y al ex presidente estadounidense Donald Trump tras asumir la presidencia de turno, no han hecho sino aumentar la desconfianza en la oferta de Magyar Vagon. Pese a ello, nada exime al Gobierno español, que ha alegado riesgos «insalvables» y razones de «seguridad nacional y orden público» para rechazar la OPA, de ofrecer la máxima transparencia sobre las amenazas que haya podido identificar, y que trascienden al ámbito español.

Los accionistas de Talgo, que vieron ayer cómo sus títulos se desplomaban hasta un 9% tras el rechazo a la OPA, merecen también más información de la que han recibido hasta ahora por parte de las autoridades. Si la libertad de mercado, la inversión de capitales extranjeros y la capacidad de decisión de los accionistas quedan supeditadas a motivos de

### La dependencia de Magyar Vagon del Ejecutivo iliberal de Orban desaconsejaba una adquisición con importantes riesgos

### Los accionistas de la ferroviaria merecen mayor transparencia y una solución que garantice el desarrollo de la compañía

seguridad, algo que resulta comprensible en este caso, lo lógico es que el público reciba todas las aclaraciones pertinentes. Además, la constructora de trenes española necesita una salida que, una vez descartada la opción de Magyar Vagon, no queda nada clara.

Los contactos del Ejecutivo para buscar una alternativa española, así como la oferta de Skoda -con la que se reunió el ministro de Transportes, Óscar Puente-, han fracasado. Urge encontrar una solución para que Talgo, que mantiene importantes proyectos internacionales, aumente su capacidad industrial y financiera y sea capaz de afrontarlos con garantías. Rechazar una oferta patrocinada por Orban es comprensible, pero el Gobierno ha de ser ahora capaz de facilitar otra salida.

### VOX POPULI



ILYA YASHIN

### El sucesor de Navalny continúa su lucha

♠ El valiente opositor ruso, encerrado en una celda de aislamiento y liberado gracías a un intercambio de prisioneros, está decidido a mantener viva la lucha de Navalny contra el autócrata del Kremlin. En entrevista concedida a EL MUNDO narra su experiencia y denuncia los crimenes de guerra de Putin.



HERMANOS GALLAGHER

### Oasis anuncia la gran gira de la concordia

♠ El grupo de britpop más influyente de los noventa anuncia gira de reconciliación 15 años después de su ruptura. Liam y Noel Gallagher han decidido aparcar al fin su legendario cainismo («Las pistolas han callado», reza su comunicado) y volverán a tocar juntos. Serán 14 conciertos en Reino Unido e Irlanda.



JOSÉ RUBÉN ZAMORA

### El alto precio del periodismo libre

♠ El presidente y fundador de El Periódico lleva dos años preso en Guatemala a pesar de dos sentencias de libertad dictadas a su favor, la segunda de las cuales se acaba de conocer. La ONU también juzga arbitraria la detención de Zamora, que continúa en prisión. Su coraje sirve de inspiración al periodismo crítico.



PAULA BADOSA

### La tenista brilla en el US Open tras su lesión

♠ El calvario por el dolor en la espalda –fruto de una lesión en la vértebra– ha durado año y medio. Llegó a plantearse el final. Pero la tenista española vuelve a mostrar su mejor versión en las canchas del US Open tras meses de progresión constante. Badosa brilla de nuevo, pero el camino hasta Nueva York no ha sido fácil.

### RICARDO



## Junts suelta la mano de Sánchez

• Puigdemont insiste en la estrategia de votar en contra de los intereses del Gobierno después de tumbar dos leyes clave en julio • Ayer, en el primer test tras la investidura de Illa, se desmarcó en las 10 votaciones

#### ÁLVARO CARVAJAL MARTA BELVER MADRID

Junts suelta amarras con Pedro Sánchez. El partido de Carles Puigdemont ha entrado en una dinámica en la que está acumulando hechos y declaraciones que indican que se ha salido del bloque de investidura. No lo ha anunciado formalmente, pero sí lo viene sufriendo el Gobierno en el Congreso, donde ha visto cómo los votos de los independentistas catalanes—matemáticamente decisivos—se empiezan a decantar cada vez con más frecuencia contra los intereses del PSOE y Sumar.

¿Qué ha sucedido? Pues que los socialistas han trucando el plan del prófugo de la Justicia de forzar una repetición electoral en Cataluña y han conseguido convertir a Salvador Illa en el nuevo presidente de la Generalitat. Además, el Tribunal Supremo mantiene su decisión de no aplicarle la Ley de Amnistía por el delito de malversación de caudales públicos que sigue pesando sobre él por el referéndum ilegal del 1-O.

En ese contexto se ha producido un endurecimiento de las posiciones de Junts en el Parlamento y queda constatado en que cada vez hay más votaciones en las que se alinea con el PP y el resto de la oposición o en las que simple y llanamente se descuelga con una abstención. Así concluyó el pasado curso político y así arranca el nuevo.

En julio, los diputados del grupo que encabeza Miriam Nogueras asestaron dos contundentes golpes a Sánchez. Por un lado, tumbaron la senda de déficit, que es el primer paso para encarrilar los próximos Presupuestos. Por otro, contribuyeron decisivamente a hacer caer la reforma de la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades autónomas.

Ayer Junts volvió a la carga en las primeras votaciones parlamentarias que se celebran después de la investidura de Illa. Fue en la Diputación Permanente, el órgano que se reúne cuando no hay periodo de



La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ayer, en la reunión de la Diputación Permanente. BERNARDO DÍAZ

Sin los votos de Junts, el Gobierno caería en la inestabilidad

Pese al escenario, el Ejecutivo presentará unos Presupuestos sesiones. El partido independentista catalán abandonó al Gobierno en las 10 votaciones. Hubo cuatro en las que apoyó las peticiones de comparecencia del PP. Una es, además, muy simbólica en este momento, pues se exclamaba que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. María Jesús Montero, diera información al Congreso sobre el concierto fiscal para Cataluña que nacería del pacto de investidura de Illa entre los socialistas y ERC.

En las otras seis votaciones optó por la abstención, desmarcándose del Gobierno incluso en asuntos a priori poco destacados para sus intereses como la petición de comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por unos «errores» en las leyes Trans y de Paridad y de los presidentes de RTVE y Efe por la cobertura sobre las elecciones y el «fraude» en Venezuela. Pero lo hizo, y completó un mapa de votación en el que se instaló siempre fuera de la mayoría que sostiene a Sánchez en la Cámara Baja.

La estabilidad parlamentaria se tambalea para el presidente socialista en un momento definitorio de la legislatura porque el Gobierno de coalición está decidido a intentar sacra adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y porque, en paralelo, también tiene la urgencia de abordar iniciativas para encarar la crisis migratoria. Visto lo visto, ahora mismo no tiene garantías de lograr ambos desafíos.

Las consecuencias del desmarque de Junts fueron en julio derrotas sonadas y dolorosas para el Gobierno. Ayer no sucedió lo mismo por un motivo. Los diputados por grupo par-

### El Gobierno de Page también discrepa de Montero

«Es un concierto. Blanco y en botella», asegura sobre el pacto fiscal suscrito en Cataluña

### M. BELVER / S. MORENO/ I. LIDÓN

MADRID / SEVILLA / VALENCIA La «financiación singular» que el PSC y ERC han pactado en Cataluña con el beneplácito del Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue levantado ampolas tanto en las comunidades gobernadas por el PP como dentro de las propias filas socialistas. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha unido su voz a las discrepancias públicas con María Jesús Montero por negar que el acuerdo que implicará el traspaso de la gestión de impuestos estatales a la segunda región que más aporta a la caja común sea equiparable al sistema de cupo que se aplica en el País Vasco y en Navarra.

«Desde luego es un concierto. Blanco y en botella», aseguró ayer con rotundidad Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda en el gabinete de Emiliano García-Page, contradiciendo así la afirmación de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. «No hay ninguna duda de que esto es un concierto. Es lo mismo y sólo está contemplado en la Constitución en el País Vasco y en Navarra», advirtió.

De esta forma, el Gobierno del socialista Page se alinea con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que la semana pasada ya había llevado la contraria a Montero en público. «No tengo ningún interés en alimentar debates públicos, pero tampoco quiero quedar como mentiroso: lo que se ha pactado con Calulña obedece a una lógica de los sistemas de concierto», remarcó el ex ministro de Sánchez.

El PSOE andaluz, por su parte, trata de meter baza en la polémica sobre la financiación autonómica después de que el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, haya anunciado una ofensiva contra el «robo» que supone el «cupo catalán» pactado entre el PSOE

lamentario que hay en el Pleno (350) no están trasladados exactamente igual en la Diputación Permanente (69). De modo que PP, Vox y Junts alcanzan la mayoría absoluta por sí mismos en el Pieno (los tres suman 177) pero no así en el órgano de guardia (34). Por esa razón matemática Sánchez se zafó de comparecer de manera urgente sobre inmigración. Igual que Montero para informar sobre la «financiación singular» para Cataluña y el ministro de Transportes, Óscar Puente, para hablar del «caos ferroviario» de este verano -aunque en su caso acabó anuncián-

dose una por via voluntaria para el pró-ximo jueves en co-

El abandono de Junts se agravó para el Gobierno porque Podemos también se descolgó en otras dos votaciones, lo que añadió aún más inestabilidad a la mayoría de investidura. Los morados se abstuvieron en la petición sobre inmigración y en la de Puente. Esoprovocó que hubiera un empate a 34 que se resolvió a favor del Ejecutivo porque, en esos casos, se repite la votación dos veces y si persiste la situa-ción la iniciativa decae. Ese triple empate salvó a Sánchez de tener que acudir a dar explicaciones por la crisis migratoria.

Mientras tanto, en el Gobierno tratan de relativizar el desmarque de Junts del bloque de investi-

dura asegurando que mantienen la «misma actitud» de llegar a acuerdos con la formación de Carles Puigdemont que al principio de la legislatura, conscientes de la «minoría parlamentaria» en el Congreso de los partidos que sostienen a la coalición. No obstante, reconocen que los procesos internos que los partidos independentistas catalanes ERC y Junts-afrontarán este otoño -con sendos congresos para renovar las direcciones-no facilita el escenario de poder sellar pactos en los próximos meses.

v ERC para lograr la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido una reunión «urgente» sobre «cuál va a ser la posición de Andalucía en relación al debate de financiación» al presidente de la Junta que precisamente ayer puso rumbo a China, con una amplia delegación de empresarios para atraer inversiones y captar turistas de alto nivel a la región.

Ante las críticas del PP al cupo catalán porque perjudica al resto de co-

Aun así, el Ejecutivo de Sánchez confirmó ayer que su intención es presentar «en tiempo y forma» el provecto de Presupuestos para 2025 en el Congreso, lo que implica que tendria que hacerlo el 30 de septiembre como máximo para que pudieran entrar en vigor el próximo 1 de enero. «Vamos a trabajar para presentar unas cuentas acordes con la propia covuntura económica», aseguró la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría,

En La Moncloa trasladan así a sus socios toda la presión ante el posible fracaso en la votación de una lev que podría condicionar la duración

PP Y PNV SE ENZARZAN

«EXPLÍQUENLE...».

El PP se lanzó ayer

comparecencia de

Sánchez y Albares a

cuenta del «fraude»

contra el PNV por no

respaldar la petición de

electoral en Venezuela.

Muy molesto, Miguel

Tellado retó a los

explicárselo a sus

«TORPE». EI

reproche encendió al

PNV. Aitor Esteban

utilizó la red social X

para contraatacar al PP.

voto del PNV a futuro...».

«Si con 'tweets' como

este queréis lograr el

continuación rematar

con un «torpe, que eres

señaló. Para a

un torpe».

nacionalistas a

do con votar en conña para la investidusidente de la Generalitat «no es un con-. cepresidenta prime ra v ministra de Haoficial que se trassabilidad de los distintos grupos polí-



Ejecutivo se preparan ya para la posibilidad de que ten gan que volver a prorrogar las cuentas –están en vigor las de 2023 porque se renunció a intentar aprobar las de este año precisamente por las elecciones adelantadas en Cataluña- y restan importancia a lo que sería un nuevo revés parlamentario que sumar a una lista que cada vez es más alargada. «Los Presupuestos que hay ahora son nuestros y expansivos», recalcan fuentes gubernamentales quitando importancia a la circunstancia de que sería la segunda prórroga consecutiva y la sexta en una década.

munidades autónomas. Espadas re-

clamó «dejar de mirar exclusivamen-

te a Cataluña» y apostar por el mo-

delo de financiación que aprobó el

Parlamento andaluz en 2018, que con-

tó con el apoyo de todos los grupos

parlamentarios, salvo Ciudadanos,

que se abstuvo. «No queremos ser es-

pectadores de la bronca de Moreno

con Pedro Sánchez ni con el Gobier-

no de España, queremos ser copar-

tícipes de un acuerdo de financiación

El Gobierno de Carlos Mazón, co-

mo los del resto de autonomías diri-

autonómica en España», señaló.



El 'president' Salvador Illa, ayer, con sus consejeros en la reunión semanal del Govern. QUIQUE GARCIA / E

## Illa busca apoyo en ERC y Comuns para sus cuentas

El PSC inicia ya los contactos con sus «socios preferentes»

GERARD MELGAR BARCELONA

Salvador Illa busca prorrogar la fór-mula tripartita que permitió su investidura como presidente de la Generalitat hace casi tres semanas. El nuevo Govern del PSC quiere aprobar los Presupuestos autonómicos de 2025 con sus «socios preferentes», es decir, Esquerra Republicana y Comuns. Así lo confirmó aver la portavoz del Ejecutivo y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, tras la reunión ordinaria del Gabinete.

Por ello, los socialistas ya han iniciado las conversaciones con estos dos partidos con el objetivo de que las cuentas públicas estén vigentes el 1 de enero del próximo año. El Gobierno catalán trabaja con un calendario en el que en noviembre daría comienzo la tramitación parlamentaria.

Paneque señaló que el proyecto presupuestario que el PSC había pactado con el anterior Ejecutivo de ERC «puede servir como base» para las conversaciones de los próximos meses, pero que lo que marcará las negociaciones serán los pactos de investidura cerrados con los republicanos y los comunes. «La voluntad es cumplir estos acuerdos letra por letra», aseguró.

La portavoz destacó que los Presupuestos son «la prioridad fundamental» del Govern porque, sin su aprobación, no se podrán financiar las políticas planteadas en materias como educación o recursos hídricos contra la sequía.

Mientras, la Generalitat seguirá con las cuentas prorrogadas lo que resta de año, ya que, el pasado marzo, el proyecto del Ejecutivo de Pere Aragonès no superó el trámite inicial porque contó únicamente con el aval socialista. El macrocomplejo de ocio y casinos de Tarrago-na Hard Rock fue el detonante del rechazo de los comunes que derivó en un adelanto electoral.

El acuerdo para investir a Illa suscrito hace un mes con el PSC por el partido liderado por la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau y la diputada Jéssica Albiach especifica que «el Govern no facilitará proyec-tos como el del macrocasino del Hard Rock y, por este motivo, eliminará la reducción de la fiscalidad del juego prevista en la ley 6/2014».

Hace diez años, con los votos a favor de CiU y el PSC, el Parlament aprobó una norma sobre centros recreativos turísticos que redujo el tipo impositivo aplicable a los casinos del 55% al 10%, una exigencia de Veremonte, el grupo promotor que en ese momento planeaba instalar en Cataluña el complejo entonces denominado BCN World, del que acabó apeándose pocos meses después.

La posterior entrada del grupo norteamericano Hard Rock Inter national (propiedad de la multimillonaria tribu de los indígenas seminolas de Florida) como inversor cambió la denominación del provecto planeado entre los municipios tarraconenses de Vila-seca y Salou, junto al parque temático PortAventura World.

### El PSOE-A pide a Moreno que aclare «la posición Andalucía»

Mazón alienta a levantar «un muro» contra los privilegios

gidas por el PP. clama, a su vez, contra la negociación bilateral que podría entablar el Ejecutivo central para cumplir el compromiso rubricado en Barcelona, pero insisten en la necesidad de reformar un sistema que tiene a la Comunidad Valenciana en la cola de las regiones que menos recursos reciben del Estado para sufragar sus servicios públicos. La postura del Consell es que esta reforma, que vienen reclamando desde hace años, se aborde entre el Ministerio de Hacienda y todas las comunidades en conjunto, «sin privilegios».

El iefe del Consell fue uno de los presidentes autonómicos del PP que firmó la carta en la que el partido de Alberto Núñez Feijóo denuncia que concederle una financiación singular a Cataluña supone la ruptura de principios esenciales del Estado. «No hay ni la más mínima rendija entre nosotros. Lo que tiene que haber es un muro contra la insolidaridad, la desigualdad y los privilegios», aseguró Mazón ayer antes de reunir al Comité de Dirección de Presidencia de la Generalitat para coordinar las líneas de actuación al respecto.

# Plan de Moncloa contra la migración ilegal: 250.000 empleos «circulares»

Pedro Sánchez defiende en Mauritania que «para España la migración es riqueza»

RAÚL PIÑA NUAKCHOT (MAURITANIA)

La inmigración irregular se ha convertido en un problema para España, con territorios como Canarias o Ceuta clamando ayuda ante una situación que denuncian insostenible. La llegada masiva de personas procedentes de los países de África no cesa y en el Gobierno ya admiten que el otoño será complicado, caliente, en cuanto a llegadas a las costas españolas se refiere.

Entre las medidas que pretende impulsar el Ejecutivo para tratar de paliar esta crisis migratoria está lo que llama «migración circular» o migración regular: formar a personas en los países de origen para que acudan a España a cubrir la mano de obra que precisan empresas españolas agrícolas, textiles... para determinadas campañas o periodos concretos de tiempo. Esas personas viajan a España para trabajar con el compromiso de regresar a su país cuando finalice el trabajo.

España tiene firmado con siete países un acuerdo de migración circular –Marruecos, Honduras, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay y Senegal – y el viaje que protagoniza esta semana Pedro Sánchez servirá para aumentar la lista a Mauritania y Gambia. Ayer, el presidente del Gobierno español se reunió a su llegada a Nuakchot con su homólogo de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, país con el que se suscribió un Memorando de Entendimiento para desarrollar ese modelo de migración circular.

«La contribución de los trabajadores migrantes a nuestra economía



Pedro Sánchez, ayer, junto al presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani. MONCLOA

Países. España tiene acuerdos de migración circular con Senegal, Marruecos, Honduras, Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay.

es fundamental para la Seguridad Social, las pensiones... Para España la migración es riqueza, desarrollo y prosperidad», aseguró Sánchez a sullegada a Nuakchot, la capital mauritana, en el inicio de una gira de tres días por África.

El propósito del Gobierno es que estos proyectos, que se cofinancian entre el Ejecutivo español y el local, impulsen una migración regular y ordenada y vayan restando fuerza a la irregular, que está sometiendo a territorios españoles a una gran presión. Según los datos que proporciona el Gobierno, en lo que va de 2024, un total de 20.515 trabajadores han participado en estos provectos de migración circular. Fuentes del Ejecutivo asumen que las cifras son aún modestas, pero que tienen un amplio recorrido y que en países como Mauritania o Gambia pueden servir de estímulo. Con Senegal ya existe este acuerdo, pero Sánchez va a viajar este miércoles hasta allí para intensificar esta cooperación. Tan sólo 141 senegaleses han sido partícipes de un proyecto de migración circular. De ahí que la intención sea darle un mayor impulso. Marruecos, Honduras y Colombia son los países que han enviado más ciudadanos para trabajar de manera temporal en España y cubrir las necesidades de las empresas que lo han requerido.

Porque hay otro dato que manejan en el Ejecutivo que no es menor, para apostar por esta migración regular: España necesita que vengan entre 200.000 v 250.000 inmigrantes al año para trabajar hasta 2050 para mantener el Estado de bienes tar. Una cifra que proporcionan fuentes del Ejecutivo remitiéndose a organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La filosofía es que si resulta casi imposible frenar la llegada de migrantes, que al menos pueda hacerse de manera controlada, con personas formadas en el origen y que puedan aportar a la sociedad. De hecho, va hay empresas españolas que forman a personal en los países de origen y después los trasladan a sus instala ciones para incorporarlos a sus plantillas de manera indefinida.

El mensaje es que España necesita de la migración, pero se deben establecer los cauces para que sea algo controlado y que, en la medida de lo posible, no se vivan las imágenes que se ven cada vez con más frecuencias de llegadas masivas, centros saturados, personas muertas en el mar...

Para llevar a cabo todo esto hay que superar primero un freno como es el «miedo» o la «desinformación» que existe en las empresas españolas. Desde el Gobierno español admiten que no todos se atreven a dar el paso de pedir mano de obra extranjera porque no manejan todos los datos o la información necesaria. Ahí es donde cobra una importancia vital combatir a las mafias. La filosofía de España es cooperar con los países de origen y tránsito. De ahí esta gira africana de Sánchez, que le lleva a visitar tres países: Mauritania, Gambia y Senegal.

Otra medida que el Gobierno va a poner en marcha desde hoy es la exigencia a los ciudadanos de Mauritania de que estén en posesión de un visado de tránsito aeroportuario a fin de que puedan transitar por la zona internacional de los aeropuertos. Este requisito se implanta coincidiendo con la salida de Sánchez del país y tiene como fin evitar que los ciuda-



### CANARIAS Y CEUTA, UNIDAS

Los presidentes de Canarias y de Ceuta, Fernando Clavijo y Juan Jesús Vivas, mantuvieron ayer una conversación en la que coincidieron en la necesidad de abordar la situación migratoria desde la unidad para recabar el apoyo del resto de administraciones y dar una respuesta como país. Vivas afirmó que en Ceuta se ha llegado a un punto crítico, tras registrar la llegada de otros 22 menores en las últimas 24 horas (en la imagen, uno de ellos), lo que eleva al 479% la sobreocupación de los centros de acogida de la ciudad, que supera va la barrera de los 500 tutelados.

FOTO: REDUAN / EFE

danos que precisan de este visado de tránsito no puedan pedir asilo.

Aprovechando la visita de Sánchez se lanzó el comité empresarial mauritano, a fin de dotar de información y herramientas a las empresas españolas para que inviertan en este país. Este comité, que ha sido promovido por la Cámara de Comercio de Canarias, tiene como fin que se haga uso de 150 millones de euros que anunció el jefe del Ejecutivo en su visita el pasado mes de febrero a Nuakchot. Sánchez expuso que nuestro país daría 200 millones en los próximos cinco años para fomentar el comercio y la inversión en Mauritania. De esa cantidad, 50 millones se han destinado

### Desde hoy se exigirá visado de tránsito a los mauritanos

### Se crea un comité empresarial para favorecer la inversión española

ya a cooperación, pero los otros 150 no se han ejecutado porque, defienden en el Gobierno, es una financiación que depende de la demanda de empresas, que deben de pedirla ellas, y que si bien hay en marcha dos estudios de viabilidad sobre hidrógeno y agricultura no se ha concretado todavía ningún proyecto.

Pedro Sánchez y Mohamed Ould Ghazouani mantuvieron una reunión bilateral a última hora de ayer y ambos países rubricaron una declaración política que incluye que trabajarán conjuntamente «para identificar oportunidades y velar por que se den las condiciones adecuadas para la promoción de la cooperación económica y la inversión, sobre la base del paquete financiero anunciado durante la visita del Presidente Sánchez en febrero de 2024 por valor de hasta 200 millones de euros y que se destinará principalmente a la financiación de proyectos e inversio-nes en los sectores de las energías renovables, del hidrógeno verde y del agua y saneamiento en Mauritania». La declaración conjunta también supone que en 2025 se celebrará la primera Reunión de Alto Nivel entre España y Mauritania.

«Esa migración regular es fundamental para nuestro país: si hoy tenemos más de 21 millones de cotizantes en la Seguridad Social es también gracias a esos trabajadores que vienen de fuera», recalcó ayer la portavoz de Gobierno, Pilar Alegría. En paralelo, trató de presionar al PP para que facilite la reforma de la Ley de Extranjería -tras rechazarla junto a Vox y Junts en julio- que permitiría que el reparto entre las comunidades de los menores inmigrantes que llegan a España sea obligatorio: «Es importante tener responsabilidad v altura de miras v dejar de lado la demagogia y las políticas xenófobas que algunos pretenden imitar».



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el discurso inaugural del foro, en diciembre de 2018. JAVI MARTÍNEZ

# Sánchez inauguró el acto en el que su esposa contactó con La Caixa

Fue en diciembre de 2018, 6 meses después de ser investido presidente del Gobierno

### GEMA PEÑALOSA MADRID

Los puentes que tendió Begoña Gómez con los financiadores de su controvertida cátedra – relaciones que están bajo la lupa del juez Juan Carlos Peinado– tienen un capítulo muy significativo en el evento apoyado por la Fundación La Caixa en Madrid en 2018. Ese acto fue la génesis de las relaciones de la esposa del presidente del Gobierno con la entidad, que acabó financiando su proyecto en la Universidad Complutense de Madrid.

Aquel foro, celebrado dos años antes de que surgiera la propuesta de la cátedra, es ilustrativo por varias cuestiones siendo una de las principales la de que fue el propio Pedro Sánchez el que pronunció el discurso inaugural del evento en el que su esposa contactó por primera vez con La Caixa, un vínculo que tuvo su culminación en 2020, cuando la entidad comenzó a invectarle 15.000 euros anuales de forma ininterrumpida (hasta 2024) para la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid de la que era codirectora.

La Cumbre del Tercer Sector contra la pobreza infantil se celebró en Madrid, en Calxa Forum, el 13 de diciembre de 2018 y Pedro Sánchez tuvo un papel de peso, al ser el responsable de darle el pistoletazo de salida con su discurso. Se celebró seis meses después de llegar a la presidencia del Gobierno y fue clavepara el futuro de Begoña Gómez, que lo acompañó y así estableció los contactos que le permitieron desarrollar su cátedra. De hecho, así lo reconoció ante el juez el subdirector de la Fundación la Caixa, Marc Simón, en su comparecencia en calidad de testigo el pasado lunes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Simón reveló con naturalidad que los contactos con la esposa de Sánchez estaban trazados desde ése 13 de diciembre de 2018 y que ya no cesaron. Explicó también que Be goña Gómez se implicó personalmente para conseguir los fondos y que lo hizo siempre con su marido va en La Moncloa. Sobre el motivo que llevó a la entidad a financiar el proyecto, explicó que les pareció solvente y que iba en la línea de otros muchos a los que respaldaron. Des tacó que la colaboración entre la Fundación La Caixa y diversas uni versidades o centros de investigación es una práctica habitual.

El acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid establecía un desembolso de 15.000 euros anuales durante cuatro ejercicios por parte de la Fundación La Caixa. La cátedra, además, aglutinaba contribuciones de otras entidades como, por ejemplo, Reale Seguros. Su consejero delegado, Ignacio Mariscal, se sentó ante el instructor como testigo el mismo día que Simón. Gómez contactó con él a través de terceras personas, concretamente

un corredor de seguros, para mantener un encuentro. Fue a través de una llamada telefónica cuando el consejero de Reale Seguros, de acuerdo con su testimonio en sede judicial, supo que la esposa del presidente del Gobierno tenía interés en conocerle. Era julio de 2020, en una fecha muy pareja a la que contactó con Simón. La cita se produjo en septiembre de ese mismo año y Gómez le solicitó financiación asegurándole que la cátedra se iba a realizar. Al contrario de lo que sucedió con La Caixa, Mariscal contó que Reale Seguros decidió dejar de patrocinar la cátedra porque, tal como él mismo precisó ante el juez, «no se daban las circunstancias necesarias».

### madrid.es

To arthur are a real of the second se

### **ANUNCIO**

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión celebrada el 24 de julio de 2024 expediente 135-2024-00233, adoptó el siguiente Acuerdo:

PRIMERO. - Admitir a trâmite y aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para la parcela situada en la calle de Navalmanzano número 11, distrito de Moncloa-Arawaca, promovido por Inversiones Argüelles 51... de conformidad con lo establecido en el artículo 60, en relación con los artículos 59.4 y 57, de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

los articules 574 y 7, de la Ley 7001, de 17 de julio, de 19eo de la Comunicad de Madrio.

SEGUNDO: Someter la documentación del Estudio de Detalle al trainite de Información pública por el plazo de veinte disa hábilea, mediante la inserción de anuncio en el "Boletín Oficial de la Gomunicia de Madrid" y en un periódico de los de mayor difusión, para que puedan presentarse en el referido plazo las alegaciones que se estimen oportunas y solicitar los informes de los órganos y entidades públicas previstos legalmente como preceptivos, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 y por remisión, con lo previsto en los artículos 59.4, 59.2 bly \$7.2 bl, de la Ley 9/2001, de 17 de julio.

TRECED. Notificar infultivalmente el orseente caruerña a todas las necesoas pronietarios.

TERCERO. Notificar individualmente el presente acuerdo a todas las personas propietarias efectadas, de confermidad con lo dispuesto en ci artículo 59.4 b)  $1^\circ$  de la citada Ley 9/2001, de 17 de julio.

17 de julio.

CUARTIO - Suspender en el ámbito del Estudio de Detallie, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 70.4 de la citada Ley 9/2001, de 17 de julio, y 120 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Resel Decreto 2159/1978, de 23 de junio, la tramaticación de licencias y los efectos de las declaraciones responsables presentadas con posterioridad a la publicación del presente acuerdo, que pudieran resultar afectadas por sus determinaciones, con excepción del título habilitante de la primera cuapcion y funcionamiento.

habilitante de la primera ocupación y funcionamiento. Lo que se publica para general conocimiento y con el fin de que cuantas personas se consideren interesadas puedan examinar el expediente, en los Servicios de Información Urbanistica del Área de Gobierno Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, calle de Ribera del Sena, 23, en las mañanas de los dias habiles, en el plazo señalado, así como en los canales de información urbanistica de la página Web del Ayuntamiento de Madrid (madrid.es), en los apartados de Gobierno (información pública y otros acuerdos) o dentro de Vivienda y Urbanismo (Visor Urbanistico), durante el plazo señalado, computable desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y formular por escrito cuantas alegaciones estimen conveniente a su derecho.

Madrid a 26 de julio de 2024 LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Carmen Toscano Ramiro

## PALABRA DE SÁNCHEZ: «SERVICIOS A 30 MIN»

6.2

### PUEBLOS RELEGADOS AL OSTRACISMO

«Vamos a reducir las diferencias entre provincias y fortalecer la cohesión territorial. Y esta va a ser la sexta prioridad (...) Vamos a garantizar por ley el acceso a servicios públicos básicos en un radio de menos de 30 minutos y para que nadie tenga que, en definitiva, abandonar su pueblo porque no haya un cajero»

## ELMÉDICO, EL CAJERO, EL MERCADO Y LA ESCUELA SE FUERON PARA SIEMPRE

Los vecinos de pueblos de la provincia de Teruel, la región con el peor acceso a servicios básicos, luchan por mantener sus escasos privilegios ante la imposibilidad de que su situación mejore

El acceso de las zonas rurales de España a servicios sociales fue uno de los principales retos que Pedro Sánchez se marcó para el desarrollo de su legislatura. El presidente del Gobierno, en el discurso de investidura que proclamó el pasado 15 de noviembre de 2023, estableció que su Ejecutivo «garantizaría por ley el

acceso a servicios públicos básicos de todos los municipios en un radio de menos de 30 minutos. Para que nadie tenga que abandonar su pueblo porque no hay un cajero o un centro de sa-



ISMAEL POVEDA FONFRIA/ALLUEVA

lud cerca y para que las oportunidades de ningún español estén determinadas por su código postal».

La situación de estos teritorios es uno de los principales problemas de la Unión Europea, que destina el 33% de su presupuesto (392.000 millones de euros, según se extrae de su último foro celebra-

do en abril) a políticas de cohesión económica, social y territorial, con el objetivo de catalizar la convergencia de las regiones más desfavorecidas. Nuestro país, de acuerdo con un infor-

me elaborado por el Banco de España en 2021, pese a encontrarse por debajo de la media general europea en cues tiones de distancia para acceder a servicios, tiene regiones como Zamora, Cuenca o Teruel en las que sus habitantes deben recorrer 16.4 km, 15 km o 20 km, respectivamente, para alcanzar servicios básicos de uso diario como un cajero, un centro de salud o un supermercado (servicios locales). Distancia que aumenta en lo que a servicios regionales, como centros médicos especializados, se refiere, ya que los habitantes de provincias como Teruel, Cuenca (que repiten en este apartado), Cáceres, Soria y Lugo tienen que hacer entre 89,6 km y 118,4 km para poder disfrutarlos. Para poner en contexto, en Madrid y Barcelona, la distancia para acceder a los servicios mencionados es de 1.5 km v 1.6 km.

Más allá de los datos, esta realidad es palpable en numerosas localidades de la comarca de Jiloca (Aragón), situada a más de 100 kilómetros de la ciudad de Teruel y a otros tantos de Zaragoza o, lo que es lo mismo, en tierra de nadie.

Al aproximarse en coche a la zona, los fallos de cobertura aparecen como primer sintoma de la falta de recursos existente en el territorio. Pero eso es solo el comienzo, ya que, con solo poner un pie en Fonfría, un pequeño pueblo de 15 habitantes, se puede observar que allí la vida es muy diferente a lo que pueden estar acostumbrados los residentes de cualquier ciudad. Su alcaldesa, Olga Lázaro (PSOE), explica que en su municipio «se vive con lo puesto, porque no somos un número lo suficientemente amplio de personas como para poder reclamar nada». En ese sentido, añade que en su gestión «lo primordial es no perder servicios, ya que, si el médico viene un día a la semana durante 40 minutos, tengo que asegurarme de que siga viniendo, no de que venga más, porque sé que eso no va a pasar

Los vecinos escuchan atentos las declaraciones que su alcaldesa comparte desde el Ayuntamiento, que también es el bar del pueblo y representa el centro neurálgico de las reuniones locales. Un establecimiento que es regentado por Carolina Sánchez, una argentina que hace apenas cuatro meses decidió mudarse con su marido, Alejandro Salans, de Galicia, a este pequeño municipio aragonés.

Carolina, que llegó a Fonfría a través de un anuncio por redes sociales publicado por el teniente de alcalde para atraer a nuevos residentes, indica que la suva «no es una vida para todo el mundo, porque tienes que asumir unas ciertas condiciones que, de entrada, no son atractivas». Y es que, además de con su marido, ella llegó acompañada de sus tres hijos, Unai, Greta y René, de 13, 11 y 6 años cada uno, para los que llegar al colegio más cercano supone una aventura diaria. «Cada mañana tienen que coger un autobús hasta Calamocha, un pueblo de unos 4.000 habitantes situado a 40 kilómetros de aquí. Nosotros lo afrontamos como algo normal, porque es así con todo. Si queremos sacar dinero, comprar aceite o tener un poco de vida social, sabemos que nos toca hacer más de media hora de coche y si eso no lo asumimos





Los vecinos de Fonfría junto al abrevadero que utilizan de piscina en verano. PAULINO ORIBE/ARABA PRESS

Una cartera entrega su correspondencia a un vecino de Fonfría que pasaba con el coche

La alcaldesa de Allueva, Pilar Molina, posa junto a un vecino a las afueras de su localidad con deportividad, la vida aquí se nos haría imposible», argumenta.

De hecho, Carolina explica con total normalidad como, en una ocasión, su hija Greta, mientras jugaba, se lesionó la rótula de su pierna derecha y tuvieron que esperar «más de dos horas» para que llegase una ambulancia que la transportase al centro médico más cercano. «Tardamos más tiempo en llegar y ser atendidos que en que le hiciesen el tratamiento pertinente, pero es que no podemos hacer nada para que





eso mejore, porque no tenemos la capacidad de demandar un acercamiento a los servicios», sentencia.

Un sentimiento de resignación que es completamente coherente dada su situación, porque, como explica Mercedes Molina, catedrática emérita en geografía humana en la Universidad Complutense de Madrid, a EL MUNDO, «este es un problema que se ha desarrollado desde los tiempos de Franco y, actualmente, la realidad es que no todos los pueblos tie-

nen oportunidades de desarrollo y puede que acaben extinguiéndose como población en el futuro».

Molina es coautora, junto a Luis Camarero y otros investigadores, del estudio del medio rural del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, publicado en enero de 2024, y que indica que, en la última década, ha aumentado significativamente el porcentaje de población de los medios rurales que tiene dificultad para acceder a tiendas y supermercados (+32,3%),

servicios postales (+30,96%) o recibir atención médica (+18,63%). Además, indica que los habitantes de pueblos de menos de 10.000 habitantes gastan al año hasta 500 euros más en transporte (4.197,2 euros), que las personas que viven en ciudades de más de 100.000 habitantes (3.605,2 euros). Un hecho que, para Mercedes Molina, pone de manifiesto «la necesidad de que las instituciones lleven a cabo una estrategia a través de un pacto de Estado, que ponga en funcionamiento medidas urgentes que permitan el cumplimiento de los derechos básicos de accesibilidad que tiene cualquier habitante de estos lugares»

Así en localidades como Allueva, con 20 habitantes y situada a apenas cuatro kilómetros de Fonfria, su alcaldesa, Pilar Molina (PP), indica que tener pan del dia «es considerado casi como un privilegio», porque para poder disponer de él «es obligatorio coger el coche y cruzar carreteras remendadas mil y una veces».

dadas mil y una veces».

Una obligatoriedad que se extiende a cualquier servicio básico y que excluye a las personas que no gozan de independencia. «Aquí nos organizamos para que a nadie le falte de nada, porque si no puedes coger el coche, ya me dirás cómo vas a comprar comida o sacar dinero. Es que, simplemente, te ves excluido de la sociedad».

### LA HISTORIA

### DE GALICIA A FONFRÍA GRACIAS A LAS REDES SOCIALES

Ante las dificultades por atraer nuevos habitantes a localidades como estas, el teniente de alcalde de Fonfria, Luis Redondo, puso un anuncio en Facebook, en el que ofrecía una vivienda a coste cero a cambio de encargarse del mantenimiento del pueblo y de la gestión del bar en días festivos Esto atrajo a Carolina y su marido, que decidieron mudarse con sus hijos al «Teruel profundo» y abandonar Galicia, donde no podían asumir las condiciones económicas que les solicitaban para alquilar.

Por ello, pone en valor la labor que la Diputación Provincial hace sobre estos pueblos, ya que, para ella, «son los únicos que hacen algo por nosotros. porque de otros estamentos ni sabemos ni esperamos nada». Tan amplio es este olvido que Pilar recuerda que. durante Filomena, la borrasca que cubrió España de nieve en 2021, se quedó encerrada e incomunicada durante cinco días en el interior de su casa con su marido y que, de no ser por los constantes avisos de sus hijos a la Guardia Civil, nadie habría reparado en ellos, «El primer día nos reíamos, Pusimos unas velas, abrimos un cava y cenamos lo que teníamos por ca-

### En Teruel la distancia a los servicios básicos es de 20 km

### El gasto en transporte es 500 euros superior en los pueblos

sa, esperando a que al día siguiente nos ayudasen a salir. Pero al ver que nadie venía, comenzamos a agobiarnos por estar sin luz y sin provisiones. Cuando llegaron los equipos de la UME a rescatamos, alucinaron por las condiciones en las que habiamos estado esos días»,

Toma la palabra un vecino de la localidad, recién salido de casa para descansar al lado del abrevadero del pueblo: «Aquí se vive a pesar de las condiciones, porque no es fácil estar tan lejos de todo». Sin embargo, pese a las enormes distancias con los servicios de primera necesidad, Allueva tiene en el desarrollo que las energías renovables están teniendo en Aragón la posibilidad de expandirse y generar riqueza. La localidad posee 10 aerogeneradores desde 2019, lo que ha permitido la construcción de dos viviendas, un aparcamiento y un merendero, gracias a que los ingresos por alquiler del suelo del parque eólico sustentan casi todo el presupuesto del Ayuntamiento. «La llegada de los molinos ha sido como si nos tocase la lotería. Esas obras eran utópicas con el presupuesto anterior, pero ahora podemos decir que estamos muy bien económicamente. A ver si ese es un motivo válido para que se acuerden de nosotros», finaliza Pilar Molina.

Es un ejemplo de la importancia que el medio rural puede tener en el reto de transición ecológica que las ciudades están provocando con su imparable expansión. En ese sentido, Mercedes Molina apuesta por un eimpulso al desarrollo rural capaz de crear territorios competitivos destinados a corregir el estrangulamiento de las grandes urbes a las infraestructuras sociales y económicas». Sin embargo, pese a que se muestra feliz «porque el problema de la despoblación ha entrado en la agenda política», considera que los resultados de eso «están siendo parciales, pero no suficientes».



ncesa de Asturias durante unos ejercicios de montaña en Candanchú, EUROPA PRESS

## La 'Leonormanía' llega al Ejército: ingresan más mujeres que nunca

El acceso de mujeres a la escala de oficiales ha aumentado para este curso 2024-25

MARINA PINA MADRID

«El ingreso de Su Alteza Real la Princesa de Asturias en las academias militares refuerza el papel cada vez más relevante de la mujer en las Fuerzas Armadas, cuyas oficiales se forman en los mismos centros docentes militares». Esta frase, recogida en el Real Decreto 173/2023 del 14 de marzo, que regulaba la formación militar de Doña Leonor, cobra más sentido estos días, cuando la Heredera ha completado su primer año de adiestramiento en la Academia General Militar v está a pocos días de ingresar en la Escuela Naval de Marín, este jueves. La Princesa de Asturias no sólo se está formando, sino que la visibilidad que ha dado a las Fuerzas Armadas su ingreso parece haber contagiado vocaciones, una suerte de Leonormanía castrense.

Así lo afirman los datos que la Dirección General de Reclutamiento -DIREGEM--ha aportado a EL MUN-DO. En respuesta a la pregunta de si en esta última convocatoria ha aumentado la solicitud de ingreso de mujeres, este departamento, que depende del Ministerio de Defensa, ha respondido de manera afirmativa. «Las cifras de solicitudes en 2024 muestran que se consolida el interés de la mujer por incorporarse a las Fuerzas Armadas», explican. «En términos generales, el porcentaje de mujeres que solicitan participar en los proce sos selectivos de acceso a las Fuerzas Armadas se ha incrementado en más de un punto porcentual respecto 2023, superando el 21% (21,14%) en 2024, lo que supone más de un 10% de incremento en los últimos siete años».

Ese dato habla en concreto de todas las Fuerzas Armadas. incluyendo la escala oficial, de suboficiales y de tropa y marineria. La Princesa de Asturias se forma en la escala oficial, donde tras terminar su primer

año en Zaragoza, ingresará el próximo 29 de agosto en Marin y terminará en 2026 graduándose en la Academia General del Aire en San Jarier. En esa escala, también aumenta el porcentaje de mujeres. «En 2024 ha superado el 35% (35.65%), siendo un incremento generalizado entre los diferentes cuerpos y especia-



Una mujer, a la cabeza del ingreso de los nuevos cadetes de la Academia General de Zaragoza. EL TIERRA

lidades y en algunos casos superando sus solicitudes a las de los hombres, como ocurre en el Cuerpo Militar de Sanidad, así como en los cuerpos Jurídico Militar y Militar de Intervención». Además, el informe elaborado para ELMUNDO destaca que existe «un incremento de solicitudes de mujeres en el acceso a oficiales de los Cuerpos Generales e Infantería de Marina que asciende un 3% (de 13,46% en 2023 a 16,46% en 2024). En el caso de oficiales de los cuerpos comunes, se produce un incremento de casi un 2% (sube de un 59,92% a un 61,65%).

El día que el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de formación de la Princesa de Asturias. la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo explicó en la rueda de prensa posterior. En ese momento, afirmó: «Entendemos que es una magnífica noticia, porque pone en relieve el funcionamiento normal de las instituciones y algo que para mí es esencial: que el mando de

### La presencia femenina en los cuerpos comunes sube casi un 2%

### Leonor sirve para mostrar la vida en las Academias de Oficiales

las Fuerzas Armadas va a ser una mujer. La formación militar de su Alteza Real va a ahondar en la línea que tenemos [de incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas]. Esa formación militar que va a contribuir a su formación en todos los ámbitos, ese liderazgo que queremos para nuestro país».

Y la publicidad de Leonor en la Academia ha sido relevante. Si de la etapa escolar de la Princesa no hubo ninguna imagen más allá del primer día de curso y su graduación en Gales cuando terminó el Bachi-llerato Internacional, los españoles han podido conocer más de la formación en el Ejército de Tierra gracias al adiestramiento de la Heredera al trono.

En su primer año, se vio su ingreso el primer día, y el segundo día con

uniforme de campaña. Se distribuyeron imágenes de la entrega de sables, de su presentación ante la vir gen del Pilar, de sus primeras maniobras una vez terminadas las seis primeras semanas de adaptación de su jura de bandera. También se la vio realizando el curso de esquí en Candanchú en invierno y en las últimas manio bras antes de recibir el nombramiento de alférez cadete Borbón Ortiz, ceremonia que también tuvo publicidad. Todo ello fomentó que aquellas personas con inquietudes castrenses pudieran conocer una parte de la vida que se hace en la Acade-

mia General Militar.

Ahora, el plan es hacer lo mismo con la Escuela Naval de Marín. La Princesa de Asturias la conoció el pasado 16 de julio, cuando acudió con sus padres a la entrega de Reales Despachos a los guardiamarinas, Ingresará allí este mismo jueves y además de aprender, será el tirón de la Armada.



### FALLECE UN TURISTA ESPAÑOL EN NEPAL

Las autoridades de Nepal recuperaron ayer el cadáver de un catalán de 36 años arrastrado por el río Bhurungdi en una zona montañosa. El equipo de búsqueda, con cerca de 30 personas, sigue intentando localizar a su pareia, de 31 años. «Es posible que se hayan caído al río desbordado mientras tomaban fotografías». explicó uno de los policías que participan en el rescate sobre las circunstancias de la desaparición de los dos jóvenes, que hacían una ruta senderista en el Circuito Annapurna. La región puede ser peligrosa en la actual época del monzón. FOTO: B. M. GURUNG / EFE

## El Gobierno virtualiza el máster para ser profesor

Morant rebaja del 80% al 40% el mínimo obligatorio de presencialidad y la mayoría de las clases podrá ser 'online'

### OLGA R. SANMARTÍN MADRID

El Gobierno virtualizará el máster que deben hacer los aspirantes a profesores para ejercer en los institutos de Secundaría. Dejará como obligatoriamente presenciales las prácticas y permitirá que los alumnos de este posgrado puedan cursar la mayoría de las clases de forma online, según el borrador de orden ministerial elaborado por la ministra de Universidades, Diana Morant, al que ha tenido acceso EL MUNDO.

El texto modifica otra orden de 2007 que exigía que tenía que ser presencial al menos el 80% de los créditos totales del máster, incluidas las prácticas. Con lo cual, únicamente el 20% de los créditos del plan de estudios podía ser de enseñanza virtual. Ahora se va rebajar ese porcentaje de presencialidad mínima del 80% hasta el 40%. Esto significa que el 60% restante podrá ser a distancia.

Lo que ocurre es que ese 40% casi se corresponde con el tiempo que los alumnos dedican al módulo del prácticum. Los porcentajes varían según las universidades, pero suelen rondar el 30% o el 35% de los créditos. En la Universidad Complutense, por ejemplo, de los 60 créditos que tiene el posgrado, 18 se dedican al prácticum: 12 para las prácticas en un centro de Secundaria y seis para elaborar el trabajo de fin de máster o TFM. Así que, en este caso, los alumnos podrán obtener esta titulación cursando sólo presencialmente el prácticum y dos asignaturas de cinco créditos. El resto lo puede hacer online.

Mario Gutiérrez, responsable de Educación de CSIF, señala que esta orden «convierte el máster en el antiguo certificado de aptitud pedagógica (CAP), que era un cursillo en el que sólo eran presenciales las prácticas y el examen». «Costaba mucho menos y sehacía en unos meses. Aunque la verdad es que el máster ha sido un completo fracaso», afirma Gutiérrez, que cree que el Gobierno ha realizado este cambio porque faltan profesores de algunas especialidades y se busca «facilitar que haya más personas que hagan el máster».

### UNIFICAR NORMATIVAS

En la orden se explica que hacía falta modificar los porcentajes establecidos para adaptarlos a las nuevas realidades, pues ya hay universidades que ofrecen esta titulación «en modalidad semipresencial». Además, otro decreto de 2021 situó para la modalidad semipresencial la proporción de créditos no presenciales en una horquilla deentre el 40% y el 60% de la carga crediticia del título. Y había que unificar las normativas. «La orden viene a regular de iure una situación que ya se está produciendo y que vemos con mucha preocupación, porque son las universidades privadas, en su inmensa mayoría, las que ofertan esta modalidad semipresencial cuando hace falta aumentar la oferta de plazas públicas en los estudios del máster de profesorado», valora Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO.

«La presencialidad claramente es lo deseable, pero en las universidades públicas la oferta es insuficiente y muchas veces hay que acudir a las privadas, que tienen un componente virtual más elevado que confronta lo que dice la norma. De ahí que intenten armonizar», explica Francisco Venzalá, presidente de Anpe.

Maribel Loranca, secretaria de Enseñanza de UGT, indica que «la prioridad debería ser negociar la reforma de la formación inicial de los futuros docentes -- compromiso contraído por el Gobierno y todavía sin abordar-, un nuevo sistemade ingreso y las condiciones retributivas y laborales que hagan atractiva la profesión». También pide «más plazas públicas para el máster, el abaratamiento de los precios públicos de estos estudios y la realización del prácticum en las mejores condiciones».

# 5 muertos y 53 contagios ya por el virus del Nilo

Una plataforma pide recurrir a «Europa y la OMS» porque la crisis «va a más»

### SILVIA MORENO SEVILIA

El virus del Nilo se extiende. A las cinco muertes confirmadas por la Consejería de Salud se unen los 53 casos de personas infectadas con el virus que se han detectado en Andalucía desde el inicio del verano, todos ellos en la provincia de Sevilla, salvo uno en la localidad onubense de Campofrío, según informó la consejería.

Los 53 casos confirmados en Andalucía superan ampliamente los detectados durante todo el año pasado, cuando hubo tan sólo 19 personas infectadas con el virus que se transmite por la picadura de un mosquito. No obstante, todavía no se han alcanzado las cifras de 2020, el peor año con diferencia hasta ahora, con siete fallecidos en Sevilla y Cádiz y más de 70 afectados. En los años siguientes, la enfermedad pareció remitir algo, hasta este verano, cuando ha repuntado.

Aunque, de momento, no hay ninguna persona que haya contraído la enfermedad en Cádiz y Córdoba, los investigadores ya han detectado la presencia de mosquitos infectados con el virus del Nilo en las localidades cordobesas de Montalbán y Puente Genil y gaditanas de Benalup-Casas Viejas y Vejer de la Frontera.

En Coria del Río, donde residían tres de las cinco víctimas mortales, los últimos análisis han detectado, con respecto a la semana anterior, un descenso en el número de mosquitos *Culex perexiguus*, según informó la Junta, con datos recopilados por los investigadores de la Estación Biológica de Doñana. En cualquier caso, el alcalde de Coria, Modesto González, denunció ayer que las muertes por el virus del Nilo «quizá se podrían haber evitado si el Gobierno autonómico hubiera atendido las denuncias de los ayuntamientos».

Ante las dimensiones que está tomando esta crisis, el alcalde de Coria exigió que se cree una mesa de trabajo «impulsada» por el Gobierno central porque el virus del Nilo no se circunscribe al «Bajo Guadalquivir, sino que traspasa términos municipales» y requiere de un «tratamiento que va más allá de lo local y no puede demorarse más, pues está en juego la vida de la ciudadanía». De hecho, este sábado se notificaron dos casos más de personas que habían desarrollado la enfermedad en Extremadura.

Mientras, la plataforma ciudadana que reclama un refuerzo de las medidas contra los mosquitos transmisores del virus de la fiebre del Nilo Occidental avisó ayer de que la problemática «va a más» y reclamó a las autoridades que eleven el asunto «a Europa y la OMS».

### **CRONICA**

## Los escenarios tras la sentencia: de la pena de muerte a la extradición

### SANCHO SÓLO PODRÍA VOLVER A ESPAÑA SI SE LE CONDENA POR HOMICIDIO IMPRUDENTE O DOLOSO

Los abogados del español tendrán un mes para recurrir si la sentencia le condena a muerte o a cadena perpetua. Si no prospera, la última esperanza será un indulto real como el que libró de la muerte al catalán Artur Segarra en 2020

### LUCAS DE LA CAL SHANGHAI

CORRESPONS

El peor escenario que maneja la defensa de Daniel Sancho es que el tribunal tailandés dicte mañana la pena capital para el español al considerar que la muerte del colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023 en la turística isla de Koh Phangan formaba parte de un plan urdido de antemano. Es decir, que hubo premeditación, delito castigado en el código penal de este país del Sudeste Asiático con la pena de muerte.

En previsión a este posible desenlace, los abogados de Sancho ya tienen preparados todos los documentos para enviar el recurso al Tribunal de Apelación. Lo mismo se haría si el veredicto fuera cadena perpetua. Tendrían un mes de plazo para presentar el alegato.

Pero volvamos al primer escenario. Si Daniel Sancho fuera condenado a muerte y no prospera el recurso presen-

tado por su defensa, su única salida sería enviar una carta al rey de Tailandia reconociendo su culpabilidad y pidiendo perdón

pabilidad y pidiendo perdón. Dentro de la monarquía constitucional de este país, el rey Maha Vajiralongkorn tiene el poder de perdonar la vida a presos condenados a muerte. Lo suele hacer el día de su cumpleaños, el 28 de julio, y se benefician únicamente los reos que hayan reconocido su crimen. Así fue cómo el asesino y descuartizador de Bangkok, el catalán Artur Segarra, logró en 2020 librarse de la pena capital, que le fue conmutada por cadena perpetua.

La estrategia del equipo legal de Sancho durante el juicio se centró en intentar demostrar que no hubo



Rodolfo Sancho, camino de Tailandia. E. PRESS

premeditación en la muerte de Arrieta. El acusado mantuvo durante su última declaración que fue un accidente en el transcurso de una pelea, cuando se defendía de un intento de violación. Durante el juicio, dos forenses citados por la defensa del español aseguraron que el cráneo de la victima tenía signos de haber sufrido un golpe en la cabeza. Sancho ha relatado que, tras soltar un puñetazo a Arrieta durante aquella pelea, la victima cayó golpeándose la cabeza con el lavabo de la habitación de la villa que había alquilado en la isla de Koh Phangan, quedando inconsciente en el suelo.

De dar credibilidad a este relato, el juez podría declarar a Sancho cul-

> pable de homicidio imprudente, por lo que se enfrentaría a una pena de entre tres y ocho años de cárcel. Esta la podría cumplir en la prisión de Koh Samui, en la que se encuentra desde el 7 de agosto de 2023, y donde los internos cumplen condenas de 15 años como máximo.

Un cuarto escenario que se contempla es el de una condena por homicidio doloso: cuando el homicida busca

intencionadamente el resultado de muerte de la víctima. En este supuesto, se juzgaría la acción en el momento en el que Arrieta falleció, sin contemplar una premeditación. La pena de prisión podría ser de en-



tre 15 y 20 años. Sancho podría continuar en la cárcel de Samui o ser trasladado a otro centro penitenciario más grande como el de Surat Thani, a 180 kilómetros.

En un escenario en el que la condena sea por homicidio imprudente o doloso, Sancho podría terminar de cumplir la pena en España. Un traslado a una cárcel española se complicaría en el caso de que la condena fuese a cadena perpetua, y de hacerlo sería con la pena equiparable en territorio español, la prisión permanente revisable. Entre España y Tailandia no existe acuerdo de extradición.

La semana pasada, el equipo legal tailandés que representa a la familia Arrieta, liderado por el abogado Methaphon Suwanacharo, hizo público un informe en el que se recoge el motivo por el que el espaniel Sancho había compartido muchas fotos suyas sin ropa con Ed-

# La gran caída de 'Big Joke', el policía estrella suspendido por las apuestas

### LUCAS DE LA CAL

Surachate Hakpam pereparó una puesta de escena a lo grande el día que se presentó ante la prensa española para dar carpetazo al caso Daniel Sancho. Era 15 de agosto de 2023 y los reporteros españoles desplazados a Koh Samui fueron testigos de cómo el número 2 de la Policía Real de Tailandia aterrizaba en helicóptero en la puerta de la comisaría de la turística isla del crimen. El tipo, sonrien-

### DIRIGÍA LOS CASOS MÁS MEDIÁTICOS EN TAILANDIA

Fue el primero en pedir la pena de muerte para Sancho y la defensa le acusa de haber forzado su confesión. Está apartado por recibir pagos de una web de azar te y uniformado, no se escondía de las cámaras, todo lo contrario.

En España, fascinados de que un mandamás de las fuerzas de seguridad de Bangkok dirigiera la investigación contra Sancho, acababan de descubrir al subdirector apodado como Big. Joke, un polémico personaje que en Tailandia era conocido por ser el rostro mediático en los crímenes más atroces, el «super policía» que dirige operaciones con-

tra el narcotráfico, la trata de personas y hasta crisis diplomáticas con otros países.

Surachate (55 años) estaba aquel día de agosto en Koh Phangan para dar la rueda de prensa en la que se anunció el cierre de una investigación que acusaba a Sancho del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El policía pidió la pena de muerte para el español. En aquel momento, en la isla continuaban buscando los restos de la víctima.

Un año después, muchas partes del cuerpo de Arrieta siguen sin aparecer. Sancho espera su sentencia y Big Joke está fuera de juego tras ser suspendido de la Policía por su implicación en un caso de corrupción.

### **CRONICA**



win Arrieta y temía que, si rompía la relación, la víctima revelara sus imágenes íntimas y desnudos, mancillado su buen nombre y el de su familia», reza el escrito. «Sancho tenía temor a que Arrieta pudiera acosar o dañar a su familia, lo que llevó al acusado a cometer el asesinato», argumentan los abogados.

Los mismos abogados tailandeses presentaron hace unos dias al tribunal otro escrito en el que recogen la indemnización que solicita

### LA CLAVE DEL CRIMEN.

La defensa de Daniel Sancho, que ha reconocido el descuartizamiento del cadáver de Arrieta, se ha basado en demostrar que la muerte fue un accidente fruto de una pelea. E.M. la familia Arrieta, que asciende a un total de 768.000 euros, una cantidad fijada por la situación de desamparo en la que los padres denuncian que se encuentran debido a que el médico colombiano era su principal sustento económico. Todas las incógnitas se desvelarán este jueves, cuando el tribunal tailandés lea una sentencia que ya está redactada y ha sido revisada por cinco jueces del tribunal provincial superior.

Pero volvamos a aquel 15 de agosto de 2023, «No ha sido un accidente, sino un asesinato premeditado porque antes de que ocurrieran los acontecimientos el asesino tenía un plan para comprar las herramientas con las que descuartizó el cadá ver. En primer lugar, tenemos la certeza porque ha habido una confesión y un informe forense que lo confirma. Daniel al principio dijo que había sido un accidente, pero luego confesó el apuñalamiento», manifestó Surachate delante de los periodistas españoles y tailandeses en una sala llena de adornos florales para el espectáculo televisado. El policía insistió además en que

El policía insistió además en que Sancho había apuñalado en el pecho a Arrieta, aunque no podían confirmar la causa exacta de la muerte porque aún no se habían encontrado algunas partes claves para la autopsia del cuerpo del colombiano, como el tórax. Nunca se pudo realizar ninguna autopsia concluyente. Surachate añadió además que el

Surachate añadió además que el móvil del asesinato fue la «aventura amorosa» que mantenían Sancho y Arrieta, quienes se conocieron un año antes a través de Instagram. «Daniel quería empezar una nueva vida con su novia, pero el doctor Edwin le amenazó con que, si rompían, compartiría fotos intimas», soltó.

Aunque la ley tailandesa brindaba a los investigadores hasta 84 dias para preparar un buen informe con las pesquisas bien atadas, Surachate, apenas 10 dias después de comenzar la investigación, dijo que el caso ya estaba cerrado y que enviarian el informe a la Fiscalia, alegando en todo momento la confesión inicial del propio Sancho, quien en sus posteriores declaraciones mantendría que la muerte de Arrieta había sido un accidente tras una pelea después de que el médico lo intentara agredir sexualmente.

La defensa del acusado ha denunciado las «irregularidades» cometidas en la investigación dirigida por Big Joke, incluida una confesión forzada del crimen. «Se ganaron su confianza, lo engañaron y le hicieron firmar unas declaraciones que él nunca ha realizado», asegura a este periódico Carmen Balgafón, una de las abogadas del equipo legal de Sancho. Esas supuestas «irregularidades» durante la investigación e interrogatorio a Sancho fueron la base en la que se apoyó la defensa del acusado durante el juicio celebrado entre abril y mayo en la isla de Koh Samui. Pueron muchos los policías tailandeses que aparecieron por el tribunal como testigos, pero entre ellos no estaba Surachate, que semanas antes había sido suspendido, junto a cuatro subordinados, por haber recibido supuestamente dinero de una red de juegos de azar en línea.

Big Joke, que entonces estaba en una lucha entre varios candidatos por ocupar la silla del jefe de la Policía Real, se entregó a la justicia cuando saltó el escándalo y se emitió una orden de arresto en su contra. Quedó en libertad bajo fianza.

La investigación del caso descubrió que el administrador del sitio

web de juegos de azar BNK Master transfirió dinero a una cuenta bancaria de un teniente coronel, que a su vez lo envió a las cuentas de otros dos sar gentos sospechosos quienes recibieron la orden de llevar el dinero en efectivo en sobres a la residencia de Surachate en Bangkok. Las transacciones tuvieron lugar entre el 8 de febrero y el 3 de noviembre de 2022.

Hijo de padre policía, Surachate fue la estrella de su promoción en la provincia de Songkhla, que hace frontera con Malasia, saliendo de la academia como inspector adiunto con tan solo 24 años. Una década después fue ascendido a superintendente v al poco de cumplir los 40 fue nombrado subco-

mandante de su provincia, dirigiendo además comandos de la fuerza de élite que vigilan cuatro distritos fronterizos donde saltan continuos enfrentamientos con las guerillas locales.

El premio gordo le llegó en 2018, cuando fue asignado jefe de la Oficina de Inmigración. En poco tiempo ganó fama de cazador de extranjeros que permanecían en Tailandia con la visa caducada, o azote de las mafias de los vecinos asiáticos, que intentaban montar sus operaciones en el país.

Pero apenas un año después de ocupar el cargo, el entonces primer ministro Prayuth Chan-o-cha lo destituyó sin que transcendiera el motivo, aunque fue vox pópuli que el policía pudo estar tratando de destapar un caso de corrupción que tocaba a empresarios poderosos del país vinculados a los militares, que son los que mandan realmente.

Los medios tailandeses con-

taron que, en ese momento, Surachate, que estaba investigando un contrato para proporcionar equipos de huellas dactilares para los aeropuertos, sostuvo públicamente que esos contratos eran Irregulares y que no se adaptaban a las tareas encomendadas. Tras la destitución de Surachate, los equipos de huellas finalmente fueron comprados.

Poco después, el coche del policía fue acribillado a balazos desde otro vehículo. Surachate salió ileso, pero denunció que se trataba de una ejecución ordenada por «una figura influyente», aunque se negó a revelar ningún nombre. En 2021, para sorpresa de todos, el primer ministro Prayuth le levantó el castigo y lo nombró subjefe de la Policía.

El caso Sancho llevó a Big Joke a la popularidad en España. Los reporteros de las cadenas de televi-



Surachate Hakparn, 'Big Joke'. N. SANGNAK / EFE

### Fue la estrella de su promoción y dirigió la lucha contra guerrillas

### Sufrió un intento de asesinato tras verse salpicado en un escándalo

sión desplazadas a Tailandia se rifaban las entrevistas con el policía, siempre encantado de ponerse delante de una cámara. En una de esas entrevistas con el programa Vamos a ver, Surachate aseguró que Sancho «se vino abajo y confesó el crimen» después de que el equipo de inspección forense encontrara manchas de sangre por la habitación y el baño de la villa que había alquilado en Koh Phangan.

### **GRAN MADRID**



Reciente manifestación en el centro de Madrid en defensa de los afectados por la okupación. EUROPA PRESS

## La okupación se ceba con Madrid y Barcelona, que triplica a la capital

• Las dos principales ciudades de España son las más afectadas por este fenómeno, que en 2023 registró 15.289 casos (1.500 en la Comunidad) • En la región, la media para un desalojo judicial es de 11 meses

DANIEL J. OLLERO MADRID

El fenómeno de la okupación en España se ha intensificado en los últimos años, afectando especialmente a las grandes ciudades como Madridy Barcelona. En 2023, según datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, se registraron 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles en el país. De estos, 1,516 ocurrieron en la Comunidad de Madrid, situándola como la segunda provincia con más casos, solo superada por Barcelona, que acumuló 4,610 incidentes de esta naturaleza.

Los datos reflejan que Madrid enfrenta un problema significativo en cuanto al número de okupaciones, con un ritmo de cuatro al día, aunque es Barcelona la que lidera esta estadística a nivel nacional. La diferencia entre ambas provincias es notable, con más del triple de casos en la capital catalana.

En cuanto a la resolución de estos casos, se registraron 1.212 casos esclarecidos en Madrid, una cifra considerable, pero inferior a los 3.772casos de Barcelona. Mientras tanto, en las antípodas de esta estadística se sitúan Soria y Palencia (con ocho casos registrados en cada provincia), seguidas por Zaragoza y Ceuta (con nueve casos cada una) y Melilla, con 11 sucesos. En este sentido, un aspecto crítico relacionado con la okupación es el tiempo que tardan los propietarios en recuperar sus viviendas a través de procesos legales. En Madrid, la duración media de los procedimientos judiciales por ocupación ilegal de viviendas alcanzólos 11,2 meses en 2023, según el Consejo General del Poder Judicial. Esta cifra representa más del doble del tiempo que se necesitaba en 2018, cuando el promedio era de 5,2 meses, lo que evidencia una creciente lentitud en el sistema judicial.

Sin embargo, portales como Idealista hablan de tiempos de casi dos años en el caso de Madrid (11,2 meses para la primera instancia y 10,3 meses para la apelación), llegando a un total de 21,5 meses. Una cifra que se sitúa en la zona media de la tabla a nivel nacional, con Castilla y León situada como la comunidad más lenta con un tiempo de espera de tres años y Navarra (con 9 meses para la primera instancia y 5,2 para la apelación) como la más rápida.

Un 90% de los casos judicializados en Madrid corresponden a inquilinos que han dejado de pagar el alquiler, lo que subraya que el problema no se limita a okupaciones violentas para construir centros sociales u otros proyectos de barrio o por necesidad extrema. Un fenómeno conocido como inquiokupación, fruto de la combinación de los términos inquilino y okupa, que cuenta con varias plataformas repartidas por todo el territorio nacional.

Esta estadística también explica dos de los asuntos más repetidos en las encuestas elaboradas en el sector inmobiliario sobre las preocupaciones de los caseros en Madrid, donde la okupación y el miedo a los impagos figuran como principales quebraderos de cabeza de los pequeños propietarios de vivienda que participan como arrendadores en el mercado del alquiler.

La dilatación en los tiempos de la justicia a la hora de devolver los inmuebles se ha convertido en uno de los factores determinantes para la proliferación de empresas de desokupación (hay más de 15 en la capital) que, por tarifas que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros, prometen «recuperar la vivienda en 48 horas» en su publicidad, sin aportar ninguna clase de garantía.

Pese a tener casi un millón de habitantes más que Barcelona, los números de Madrid son tres veces inferiores. En Barcelona, una combina-

### Soria y Palencia, en el otro extremo, contabilizaron 8 casos cada una

En el 90% de ocasiones son inquilinos que no pagan el alquiler

### Desde Sol denuncian la inacción del delegado

ción de factores ha agravado la situación. La implementación de normativas específicas en materia de vivienda, como la Ley 24/2015, ha sido interpretada en algunos casos como más favorable a los okupas que a los propietarios. Esta ley, que introduce mecanismos para proteger a las personas en riesgo de exclusión residencial, ha ocasionado retrasos en los desalojos y, en algunos casos, su evitación, lo que ha contribuido al aumento de las okunaciones.

Asimismo, según coinciden los expertos consultados, en Barcelona existe una «cultura» arraigada de la okupación vinculada a movimientos sociales y vecinales desde los años 8o. Además, es la ciudad en la que se elaboran gran parte de los manuales sobre okupación, en los que se explica punto por punto todo el proceso, desde cómo investigar posibles inmuebles a usurpar, cómo resistir las primeras 48 horas o cuánto dinero se puede exigir por abandonar el piso durante una negociación con los propietarios.

Y mientras todas estadísticas van marcando el pulso del fenómeno en las dos principales ciudades del país, la situación que se está produciendo en los últimos tiempos en El Cañaveral ha agitado también la arena política. Así, el consejero de Vivienda, Turismo y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, se preguntó ayer antes los medios de comunicación qué estaba haciendo el delegado del Gobierno, Francisco Martín, frente a las okupaciones de viviendas en este enclave. Rodrigo aprovechó, también para pedir a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que se «desbloquee la Ley Antiokupación que presentó el PP» para «dar la posibilidad de que esos desalojos se realicen en 24 horas».

# Requisados en Barajas 165 kilos de cocaína ocultos en fruta exótica

Hay cuatro detenidos que empleaban una nave de Moraleja para repartir la droga

#### LUIS E DURÁN MADRID

La Policía Nacional requisó en el ae ropuerto de Barajas el pasado 15 de agosto 165 kilos de cocaína ocultos en pitahayas (una fruta exótica) procedentes de Ecuador. La droga podría alcanzar un valor de 10 millones de euros en el mercado negro distribuida en gramos. En la intervención se detuvo a tres hombres y una mujer acusados de tráfico de drogas v pertenencia a una organización criminal dedicada al transporte de cocaína desde Ecuador a España. Dos de ellos, un argentino de 53 años y su pareja española de 41 años, fueron arrestados en una gasolinera de Yuncos (Toledo), y los otros dos, albaneses de 31 y 25 años, fueron atrapados en una nave de la calle Bronce de la localidad madrileña de Moraleia de Enmedio. Los tres extranjeros se encontraban en situación irregular en España.

La investigación fue llevada a cabo por el grupo 43 de la UDYCO Central (Unidad de Drogas y Crimen Organizado), con la colaboración de la Vigilancia Aduanera y la Policía de Ecuador, Los agentes recibieron una información confidencial que apuntaba sobre la llegada de un contenedor de pitahayas contaminado que tenía como destinatario una empresa en una nave de Mercamadrid. La pitahaya es una planta conocida como la fruta del dragón, cuyos altos niveles de vitaminas B1, B2 y B3 ayudan a hidratar la piel y combatir las enfermedades cutáneas.

Los agentes se desplazaron hasta la pista de la Terminal 2 de Barajas y controlaron la descarga de los tres contenedores de un avión procedente de Ecuador que fueron trasladados a un almacén del aeropuerto. Los agentes examinaron los contenedores y se descubrió que contenían 150 paquetes de una sustancia polvorienta de color blanco, presumiblemente cocaína, con un peso bruto de 165 kilos. La prueba



Alijo de una partida de cocaína en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. EFE

Dos jóvenes albaneses eran los encargados del narcotráfico

Los arrestados han sido enviados a prisión como grupo criminal del narcotest confirmó que se trataba de cocaína.

Una vez requisada la droga, los agentes controlaron la mercancía hasta que a las pocas horas llegó la pareja a bordo de una furgoneta para retirar la fruta. Después de salir del aeropuerto, hasta tres vehículos se sumaron al convoy y realizaron funciones de lanzaderas así como labores de vigilancia. Los agentes siguieron a todos los vehículos sospechosos, que se trasladaron hasta una nave de Moraleia de Enmedio.

Los traficantes sospecharon que estaban siendo vigilados, se dividieron y tomaron rutas distintas. En ese momento, los policias detuvieron a la pareja en un vehículo en Yuncos (Toledo) y en Moraleja a los dos albaneses encargados de distribuir la droga.

Los cuatro detenidos fueron enviados a prisión tras declarar en juzgados de Madrid e Illescas. En la nave de Moraleja se hallaron diferentes vehículos con compartimentos ocultos (caletas) para el transporte de la droga.

## La estación de Comillas, más cerca de ver la luz

Tras las obras, la línea 11 de Metro aumentará su demanda en más de 75.000 viajeros

### EL MUNDO MADRID

La Comunidad de Madrid ha completado una nueva fase en la construcción de la futura estación de Metro de Comillas en la linea 11. Se han instalado pantallas perimetrales de esta infraestructura que forma parte de la conexión entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, visitó ayer las obras en Carabanchel, donde presenció el avance de los trabajos. Tras finalizar su colocación en la caja principal, las actuaciones se centran ahora en las pantallas de la zona de acceso y la salida de emergencia. A medida que concluya esta etapa, se iniciarán las tateas de excavación previstas. «Son más de 38 metros de profundidad y vamos a recurrir a un sistema de extracción vertical que reduce notablemente el impacto medioambiental», afiadió el consejero, que precisó que, en lugar de utilizar una

rampa, como es habitual, la maniobra se hará con dos elevadores.
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha protegido en todo este tiempo un importante número de ejemplares arbóreos y reducido el nivel de ruido a través de paneles acústicos,
mientras que, al mismo tiempo, se
está construyendo la nueva estación de Madrid Rio. Con una inversión de 514 millones de euros, facilitará los desplazamientos a miles

de personas que habitualmente utilizan la línea 6 del suburbano.

Se estima que en la próxima década la línea n aumente su demanda diaria en más de 75.000 viajeros, explicó el Gobierno de Ayuso. Rodrígo supervisó algunos restos arqueológicos encontrados en la zona. Entre ellos, comentó que había «una pila de un antiguo tejar de finales del siglo XIX y que se utilizaba para mezclar arcilla», informa Servimedia.

### **OTRAS VOCES**

TRIBUNA TERRITORIO La lealtad a unas normas, más que a una tribu, es lo que separa el patriotismo constitucional del averno de los nacionalistas, y para ello lo mejor es no tomarse demasiado en serio ninguna construcción administrativa

## Vuelve el debate leonesista

### MANUEL MOSTAZA BARRIOS

«LA TRANSICIÓN SE hizo como se pudo, y el mapa autonómico, también», nos contaba en la universidad, allá por los años 90, un profesor de Ciencia de la Administración, tan sincero como incorrecto. Por eso, nuestro mapa autonómico no obedece a un plan trazado de antemano, sino que se fue construyendo sobre la marcha a partir de lo dispuesto en la Constitución. Una Constitución que deja claro, en su Título VIII, que, más allá de nacionalidades y regiones, quienes accedían a la autonomía eran las provincias, limítrofes además, para que las uniprovinciales fueran una excepción y no la norma.

Esta opción por las provincias tenía sentido en un país en el que las demarcaciones dibujadas por José Agustín de Larramendi, un guipuzcoano de Garagarza. y por el palmesano Felipe Bauzá se consolidaron a lo largo de los años con una fuerza que poco sospe chaba el ministro Javier de Burgos cuando firmó el decreto que las creó a finales de noviembre de 1833. Aquella división, provisional en su momento, puso fin al caótico sistema de organización territorial con el que la España de los Borbones encaró el siglo XIX; provincias llenas de exclaves, como Toro, con territorios que llegaban incluso a lo que hoy es Santander. La situación es tan extravagante que pocos vallisoletanos saben que su Diputación provincial se constituyó en marzo de 1813, siguiendo el mandato de las Cortes gaditanas, en la Puebla de Sanabria, ya que allí se encontraba el jefe político de la provincia organizando la elección de sus miembros, en tanto que la tierra sanabresa formaba parte-como todos los territorios que habían sido de la Casa de Benavente-de la provincia de Valladolid

Aunque la Constitución no obligaba a que todas las provincias formaran parte de una comunidad autó-

parte de una comunidad autonoma, el acuerdo entre los grandes partidos y el sentido común aconsejaron generalizar el proceso autonómico a todo el territorio. Así, en un proceso accidentado por lo ocurrido en provincias como Segovia o León, nació Castilla y León, unificando el valle del río Duero y unien-

do una parte de lo que era la región histórica de Castilla La Vieja con el antiguo Reino de León. Hubo cierta oposición en la provincia leonesa, especialmente en la capital, porque una parte de sus élites soñaban con una comunidad que agrupara a León, Zamora y Salamanca, las tres provincias cuya extensión coincide, más o menos, con los mapas del viejo reino.

Castilla y León echó a andar y ahora, 40 años después, vuelve el debate de la autonomía leonesa. Un pasatiempo para entretener un debate público en el que lo identitario parece no tener fin: a la vuelta de cualquier esquina siempre hay un señorío dispuesto a reclamar su singularidad.

Es un debate legítimo, por supuesto, pero también interesado. Para empezar, porque no es muy serio entrar en la arena pública planteando lo que los economistas llaman la «falacia del nirvana»: León no estaría como está si la región hubiera sido otra. En cualquier análisis, la elección ha de ser entre alternativas reales, no entre una alternativa real e imperfecta, la Castilla y León que existe hoy, y un ideal teórico e indemostrable: ese León que no se habría empobrecido y que seria la California del sur de Europa si hubiera tenido una administración regional propia.

Es también interesado el uso de la Historia que hacen siempre los nacionalismos de toda laya. No se trada de discutir la importancia del Reino de León en la historia medieval penínsular, pero los territorios que formaron las Coronas de León y de Castilla llevan unidos desde 1230—pronto hará ocho siglos—, tras heredar Fernando III, rey de Castilla, el trono leonés. Por contextualizar, cuando esa unión se produjo no había nacido Petrarca y faltaban más de dos siglos para el descubrimiento de América. ¿Por qué hemos de detener el reloj de la historia precisamente en el año 105, y no por ejemplo en 1250? ¿Por qué valen más unos siglos que otros? ¿Quién lo decide? Además, todas estas identidades—en absoluto nacionales—dejaron de tener relevancia con la llegada del Estado moderno, que es un Estado de ciudadanos libres e iguales, no un Estado foral, pese a esa aberración que, recogien—

do las nueces, el nacionalismo vasco consiguió introducir en la Disposición Adicional primera de la Constitución.

En lo referente a la identidad, el leonesismo llega también tarde a esta cita. Tras la última gue-rra mundial, la lengua sustituyó a la raza como factor de separación entre un «nosotros» imaginado y un «ellos» igualmente ficticio. Como no hay marcadores étnicos que hagan diferente a un alavés de un riojano, o a un tarraconense de un oscense, solo queda la lengua. Pero el dialecto leonés fue devorado hace décadas por su cercanía al castellano, y solo se conservan algunos fenómenos en la lengua oral -el género de los árboles frutales, por ejem-plo, que son hermosamente femeninos- que no valen para poner en pie una lengua.

Por si esto fuera poco, el leonesismo no puede pretender hablar en nombre de los leoneses, en tanto que su apoyo, fue-

ra de unos territorios muy concretos de la provincia de León, es bastante limitado. Lleva décadas siendo irrelevante en comarcas como El Bierzo o en las provincias de Salamanca y Zamora, y no por culpa de Rodolfo Martín Villa, sin duda. Desde la Transición, el leonesismo no ha conseguido salir de la marginalidad electoral, y raramente supera el 1% de los votos en ambas provincias. De hecho, el partido que pro pugna con claridad la secesión de León, la Unión del Pueblo Leonés (UPL), apenas supera el 15% de votos en el conjunto de la provincia de León. De manera que no se trata de un debate mayoritario, porque hasta esta última veleidad del PSOE en la región, tanto socialistas como populares se han mostrado a favor de la situación actual. El «narcisismo de la diferencia menor» del que habló Freud juega un papel muy importante para movilizarnos a todos. Como bien sabemos en España, atrapados en un bucle narcisista desde hace décadas, nadie se siente diferente porque se sienta inferior.

EN EL ATAQUE a Castilla y León, sin embargo, hay un elemento de fondo que me resulta fascinante, y es cuando se la señala con el dedo y se dice, frivolamente, que allí no hay identidad regional. ¡Localismos!, exclaman los científicos sociales del progreso mientras piden las sales. Y yo me pregunto; ¿qué hay de malo en ello? Los excesos nacionalistas arruinaron Quebec, han empobrecido Cataluña y han llevado a la irrelevancia al País Vasco. No pasa nada porque un colectivo tenga una identidad difusa y no aspire a ser «un pequeño país». Ya que sé que esto se entiende mal en un mundo sentimentalizado en el que solo parecen importar las emociones. Pero es que Madrid, el territorio más próspero de España, tiene una identidad que nadie se toma en serio, una bandera sin historia y un himno de broma, escrito por Agustín García Calvo, un zamorano anarquista (valga la contradicción). La lealtad a unas normas, más que a una tribu, es lo que separa el patriotismo constitucional del averno de los nacionalistas, y para ello lo mejor es no tomarse demaen serio ninguna construcción político-administrativa. Los elementos aspiracionales deberían ser otros: Castilla y León es una comunidad líder en educación, el campo en el que se juega el futuro: no hay que irse a Singapur a buscar la excelencia educativa porque está en Soria. Solo este hecho es más



RAUL ARIAS

relevante que todas las banderas que podamos levantar en primavera en cualquier campa.

En una viñeta publicada hace varios años en la edición regional de Castilla y León de este periódico, Ernesto Rodera dibujaba a un hombre de negocios explicándole a otro los tres pasos a seguir para conseguir la obligatoriedad de un idioma o dialecto local. Al terminar, su interlocutor le pregunta si no hay un cuarto paso y el primero responde, lapidario: «En los tres primeros ya debes haber conseguido un empleo». Las miradas que dirigimos hacia el pasado, y los motivos por los que miramos, dicen más de nosotros mismos que de ese pasado remoto y melancólico en el que nunca seremos más que turistas.

Manuel Mostaza Barrios es politólogo

Madrid, la región más próspera, tiene una bandera sin historia y un himno de broma

# Los domingos EL⊕MUNDO + iHOLA! ipor sólo 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



### LA OPOSICIÓN

### **MUNDO**



Respuesta. Putin dijo que tomaríamos Kiev en tres días Dos años y medio después, en el primer canal de la televisión rusa se discute si es necesario llevar a cabo un bombardeo masivo de localidades en territorio ruso. En cuanto a Kursk, es todo muy sintomático. Lamentablemente, cuanto más dure esta guerra, mayor será la magnitud del desastre, incluso para nuestro país.

P. Muchas veces parece que los ucranianos nunca están satisfechos con ustedes, los opositores rusos. Que siempre espe ran más dureza con el régimen de Putin o con la propia Rusia.

R. Están sufriendo mucho porque su país está siendo bombardeado todos los días. Ese escepticismo y descon-



XAVIER COLÁS

tento se proyecta sobre todos los ciudadanos de Rusia, porque fue nuestro país el que fue a Ucrania llevando ese dolor. Entiendo que a los ucranianos no les gustemos, que nos critiquen, incluso que nos odien. Para

mí, esta guerra es también una tragedia personal. Pasé dos años en la cárcel a causa de esta guerra. Hablé con personas que iban al frente, traté de disuadirlos. Por desgracia, no pude convencer a todos... algunos murieron allí. Éste es mi trauma. En cuanto a Rusia, tendrá que pagar algún tipo de compensación de una forma u otra, porque Ucrania ha sufrido enormes daños por las armas rusas y la política rusa. Cuando ya no esté Putin, no podremos decir: lo siento.

hemos cambiado de Gobierno, ahora nadie le debe nada a nadie.

P. ¿Qué quiere Putin de Ucrania? Sigue presentando al «régimen de Kiev» como una amenaza, pero a la vista está que no protege sus fronteras con Ucrania atendiendo a ése supuesto

R. Putin sabía perfectamente que Ucrania no quería ningún territorio ruso. No era más que un pretexto para la invasión. De hecho, a Putin no se le ocurrió nada nuevo: cuando Hitler invadió los estados vecinos y comenzó la Segunda Guerra Mundial, dijo exactamente lo mismo. Convenció a la opinión pública alemana de que se trataba de una guerra defensiva, que era necesario luchar para proteger al Estado alemán. Pero Putin, con su política idiota, absolutamente irresponsable, descerebrada y sangrienta, ha hecho que ahora mueran ciudadanos rusos, incluso en territorio ruso.

P. ¿Cómo ha cambiado el régimen de Putin durante la guerra?

R. Se ha vuelto mucho más duro. Con el fin de controlar la situación dentro de Rusia, pasó a métodos abiertamente represivos. Si antes las represiones eran de una naturaleza más selectiva, ahora ya no sólo afectan a los representantes de la oposición política. Si se presta atención a la composición social de los ciudadanos rusos que están encarcelados en virtud de los artículos sobre la censura militar, se ve que es literalmente un compendio de la sociedad rusa. Estudiantes, jubilados, maestros, ingenieros, representantes de la clase obrera, políticos, periodistas... Todos están entre rejas. En 2014 se permitían manifestaciones contra la guerra. Ahora no pue-des salir a una calle de Moscú con ropa amarilla y azul, porque está asociada con la bandera ucraniana y serás arrestado.

P. Cuando Alexei Navalny murió, ¿pensó usted que tal vez sería el siguiente en morir en prisión?

R. Por supuesto, pensé que me podían matar de la misma manera que a Navalny. Probablemente no de inmediato, en uno o dos años. Tal vez se anunciaría que se me había desprendido un coágulo de sangre o que algo le sucedió a mi salud y que los médicos no llegaron a tiempo de ayudarme. Cualquier persona que esté en prisión por razones políticas está amenazada en Rusia. Entendí perfectamente que en la cárcel mi vida estaba en manos de Putin y que no debía esperar piedad de él. Si es conveniente mantener vivo a un político de la oposición en prisión, le salvarán la vida. Si Putin siente que no necesita mantenerte con vida, nada te protegerá. Tampoco puedo sentirme completamente seguro aquí: me cambiaron por Vadim Krasikov [pistolero de los servicios secretos rusos], responsable de un tiroteo en Berlín. Y no puedo estar seguro de que no vuelva a suceder. Putin es un hombre que pue de matar a cualquiera, y tiene suficientes recursos para matar a un oponente en cualquier parte del mundo. -P. ¿Cree que el régimen Vladimir Pu tin es más débil ahora que antes de la guerra?

R. Putin tiene serios problemas, que resuelve concentrando sus recursos en la medida de lo posible. Las críticas y la presión sobre las autoridades comenzarán desde varios lados. No sólo por parte de la oposición democrática, sino también por parte de las personas que volverán del frente, que apoyaron la guerra pero están insatisfechas con sus resultados. A Vladimir Putin le esperan tiempos difíciles.

P. Hablemos de Pablo González. ¿Cuándo supo usted que era un espía del servicio de Inteligencia GRU? R. Me enteré de que era un espía creo que poco antes de su arresto en Polonia. Me informó de esto mi amigo Pasha [que también tuvo contactos con Pablo González]. Me dijo que encontraron informes en su computadora, que mi nombre también aparecia alli. Y me dijo que, probablemente, también querrían interrogarme como testigo. Pero no tuvieron tiempo de interrogarme, porque Rusia me metió en la cárcel.

P. ¿Nunca sospechó usted nada? R. Para ser honesto, no. Ni siquiera lo pensé. En general, confío en la gente. Hablé con Pablo González como lo hago ahora con usted. Él también me entrevistó. Luego resultó que teníamos algunos intereses comunes. El fútbol, por ejemplo. Fuimos a un

### «Creí que podían matarme de la misma forma que a Navalny»

### «Putin ha dicho exactamente lo mismo que dijo Hitler en 1939»

partido en Madrid. Entonces dije que me gustaría comprar una chaqueta v él me habló de una gran tienda que vende buenas chaquetas. Pero me tomo esas cosas muy a la ligera, porque he vivido toda mi vida en Rusia, la mayor parte bajo el control y la su pervisión de los servicios de seguridad. Vivía bajo una lupa: mis teléfonos estaban intervenidos, me seguían oficiales de los servicios de seguridad que vigilaban con quién estaba saliendo. En un café colocaron un equipo con micrófonos. Estoy acostumbrado a vivir así. Como si viviera detrás de un cristal transparente. Tampoco puedo estar seguro de que usted no sea un oficial del GRU

P. En mi defensa, diré que hablo ruso peor que un agente del GRU.

R. Pablo también tenía acento. Fingía que él tampoco hablaba perfectamente.

P. ¿Usted dijo que González era un poco una caricatura de agente, que no era un verdadero James Bond... R. No sé si tenía licencia para matar como James Bond, espero que no. Era una caricatura en el sentido de que no está claro por qué necesita la información que recopiló yendo de compras conmigo. Si recopiló información sensible sobre Zhanna Nemtsova [opositora, hija de Boris Nemtsov, asesinado en 2015], algo que debe comentarse por separado. Es posible que un perfil psicológico mío sea interesante para Moscú, pero no entiendo por qué.

## MUNDO EUROPA EN GUERRA

TECNOLOGÍA

## Un arma para atacar bases en la Rusia profunda

 Ucrania desarrolla un misil-dron capaz de bombardear Moscú y los aeródromos rusos más lejanos • Zelenski promete enviar a Biden y Trump su plan de paz

### ALBERTO ROJAS

«Polunitza» y «Palianitza» son dos de las palabras de la guerra. En idio-ma ucraniano significan «fresa» y «hogaza de paz» y son vocablos imposibles de pronunciar correctamente para los rusoparlantes. Por esa razón, los militares ucranianos las usan en los checkpoints para saber si se les está colando un espía ruso en retaguardia, ya que las confunden y acaban diciendo la primera (fresa) cuando deberían decir la segunda (hogaza). Es algo parecido a lo que sucedía con las palabras «Thunder» y «Flash» (trueno y relámpago), usadas por los soldados aliados en Normandía hace 80 años porque los alemanes no eran capaces de pronunciarlas bien.

La palianitza es tan popular en Ucrania que Volodimir Zelenski ha bautizado así su ingenio militar más avanzado, un invento creado y elaborado en fábricas secretas bajo tierra que puede revolucionar la forma de hacer la guerra: el misil-dron. El nuevo Palianitza, un artefacto 100% ucraniano, es la respuesta a la negativa occidental a que Kiev use las armas entregadas para bombardear objetivos rusos a larga distancia.

Es una especie de proyectil negro con alas que usa un potente motor a reacción y que, a diferencia de los misiles inventados hasta la fecha, puede dirigirse a distancia va en el aire, comunicándose vía satélite para evitar la guerra electrónica y cambiar de objetivo, toda una revolución que permite a Kiev atacar las bases aéreas rusas a larga distancia.

Este híbrido tiene tanta autonomía que tiene a su alcance hasta 24 aeródromos rusos de los que salen muchos de los aviones que después lanzan sus misiles sobre Ucrania. El ingenio tuvo su bautismo de fuego el 24 de agosto de 2024, y según informes oficiales confirmados por el general Olexander Syrsky, el ataque fue todo un éxito. El obietivo ahora es producirlo a gran escala con materiales cada vez más baratos y ampliar su radio de acción, que ya incluve la región de Moscú, Algunas fuentes ya cifran en cuatro los aeródromos rusos atacados con este mi-

sil-dron, con un saldo de seis a 10 bombarderos rusos destruidos, incluido algún MiG31, que ya no se fa-brica, y tres o cuatro Su34.

En las últimas horas, la actualidad del frente ha seguido las mismas tendencias que las últimas semanas. Por un lado, las tropas de la Z se han acercado aún más a Pokrovsk, una ciudad en el Donbás que sirve de nudo de comunicaciones para Ucrania, y cuya pérdida puede suponer un golpe para su logística. Por el otro, Kiev ha seguido avanzan-do en su invasión de

la región rusa de Kursk, donde ya controla más de 100 poblaciones sin que. por el momento, los militares rusos havan encontrado la

Restos del hotel Aurora de Krivi Rig tras un bombardeo ruso. ANDRII GORB/REUTERS

manera de frenar a los ucranianos. Resulta preocupante para los rusos que Ucrania haya vuelto a usar armas que Moscú creía agotadas en su arsenal desde las primeras semanas de la invasión, como son los misiles Tochka, en activo desde la Guerra Fría. ¿De dónde los han sacado? El Kremlin sospecha que países de la antigua órbita soviética, que están armando a Ucrania al margen de entregas anunciadas en público y sospechan de Bulgaria y de algún país de Asia Central. También creen que Polonia ha entregado más carros de combate de los publicados

Zelenski también confirmó ayer el uso de los primeros modelos de cazas F16 entregados a Ucrania para derribar misiles de crucero como los lanzados ayer por Rusia. El pre-sidente de Ucrania anunció además que tiene previsto presentar en septiembre al presidente de EEUU, Joe Biden, un plan para poner fin a la guerra que también hará llegar a los dos candidatos a sustituir a Biden en la Casa Blanca, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. «Creo que podré presentar este plan en septiembre al presidente Biden», dijo Zelenski, que ex plicó que la operación que Ucrania está llevando a cabo en Kursk es parte de ese plan.



### ILYA **YASHIN**

OPOSITOR RUSO LIBERADOEN EL ÚLTIMO INTERCAMBIO DE PRESOS CON MOSCÚ

## «A Vladimir Putin le esperan tiempos difíciles»

### XAVIER COLÁS BERLÍN

Hace un mes Ilya Yashin (Moscú, 1983) estaba tumbado en un camastro en la cárcel rusa por haber denunciado las matanzas del ejército de su país en Ucrania. El 1 de agosto fue liberado en un intercambio de presos en el que pacifistas y opositores rusos fueron canjeados por espías y criminales presos en Occidente. Algo más encorvado que antes de entrar en prisión pero con la mente más ágil que hace 10 años, el hombre señalado como sucesor de Alexei Navalny al frente de la oposición rusa pasea por Berlín con un perro prestado que le ayuda a dejar atrás los recuerdos de esa celda oscura, Y explica a EL MUNDO cómo ve desde la distancia esa patria a la que de momento sabe que no puede volver.

Pregunta. Desde el primer día de la invasión, usted dijo que tarde o temprano Rusia tendría que pagar un alto precio por esta guerra. ¿Qué puede ocurrir después de Kursk?

### REMODELACIÓN DEL EJECUTIVO

# Maduro se atrinchera con un nuevo Gobierno con los más duros

Coloca a Delcy Rodríguez en el Ministerio de Petróleo y a Diosdado Cabello en Interior

#### DANIEL LOZANO

Nicolás Maduro ha removido de arriba a abajo su gabinete de mínistros para rodearse de los pesos pesados del chavismo. Los grandes ganadores de la crisis desatada tras el megafraude del 28-J son la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, que sigue en su cargo pero que además absorbe el ministerio de Petróleo, y Diosdado Cabello, número dos de la revolución, y que regresa al Gobierno para hacerse cargo de la represión desde el Ministerio de Interior y Justicia.

"Diosdado sabe mucho de paz, paz», ironizó el presidente pueblo mientras «disparaba» con mano derecha en forma de pistola. Y lo hizo hasta en dos ocasiones, para acentuar la importancia del nombramiento del más duro de la revolución.

Cabello comandará el aparato represivojunto al general Vladimir Padrino, quien continúa al frente del Ministerio de Defensa, y del mayor general Iván Hernández Dala, jefe de la Guardia de Honor presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Con la designación de Delcy Rodríguez en el Ministerio de Petróleo se concreta la victoria de los hermanos Rodríguez, quienes el año pasado convencieron a Maduro para que iniciara la purga interna en la revolución y en el aparato petrolero, que se llevó por delante al entonces vicepresidente Tareck El Aissami.

El otro hombre fuerte del chavismo que ha desembarcado en el gobierno es el hasta ahora gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez. Será desde vicepresidente y responsable de Educación.

El chavismo mantiene además su cerco contra el embajador Edmundo González Urrutia para forzar su exilio y sembrar la desmoralización en el país petrolero. El verdadero ganador de las elecciones presidenciales no acudió ayer a la segunda citación de la Fiscalía General de la República, que pretende «entrevistar-le» por su relación con la página web que alberga los resultados electorales, sin especificar si lo hace como testigo, cómplice o acusado.

La Plataforma Unitaria, que reúne a la oposición democrática, denunció ayer ante el país y ante el mundo el acoso judicial del Ministerio Público, «que busca justificar un mandato de ejecución en contra de nuestro candidato ganador para acentuar su persecución. González Urrutia es perseguido porque el Gobierno considera un delito que haya obtenido no menos de 8 millones de votos por voluntad del pueblo venezolano».

Hoy justamente se cumple un mes de la gesta cívica de los venezolanos, que no sólo acudieron en ma-

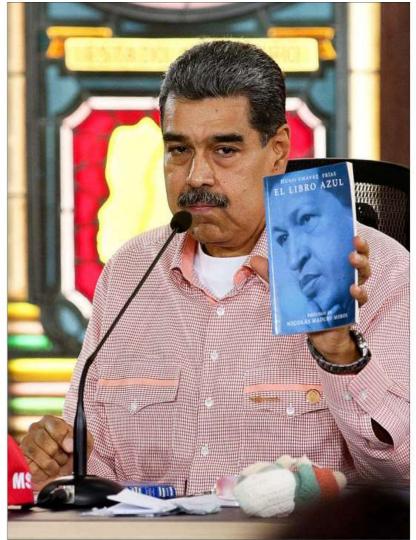

Nicolás Maduro muestra un libro de Hugo Chávez del que él es el autor del prólogo. PRESIDENCIA DE VENEZUELA/EFE

### DANIEL ORTEGA OFRECE SUS «COMBATIENTES SANDINISTAS» A VENEZUELA

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ofreció ayer a su aliado y homólogo venezolano, Nicolás Maduro, enviar «combatientes sandinistas» en caso de que se arme una «contrarrevolución» en Venezuela. Durante una cumbre virtual con

jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ortega dijo a Maduro que no descarte una guerra civil en Venezuela, como la que se libró en Nicaragua en la década de 1980 del siglo pasado, en medio de la

Guerra Fría. «Ouiero alertar a Nicolás, y seguro que ustedes ya eso lo tienen pensado analizado y están preparados, como a ellos (oposición venezolana) ya les fracasó esta maniobra (de revertir los resultados electorales) puedan ahora pasar a las armas», dijo Ortega. Según el presidente de Nicaragua, Colombia podría ser el escenario donde se arme una

«contrarrevolución» venezolana por la extensa frontera que comparte con Venezuela, y en donde, dijo, EEUU tiene bases militares. Comentó también que no ve al presidente . colombiano, Gustavo Petro, «alimentando» a ese posible «eiército mercenario», pero sí a otros ex gobernantes, entre los que mencionó a Álvaro Uribe y a Iván Duque, informa Efe.

sa a las urnas para otorgarle a Edmundo el 67% de los votos, cuatro millones más que Nicolás Maduro (30%). También casi un millón de personas arroparon a los testigos electorales y defendieron los votos antes de conseguir una copia de las actas, que escondieron, digitalizaron, escanearon y subieron a una base de datos. La publicación de los resultados en menos de 48 horas es precisamente el «delito» que persigue la Fiscalía, porque transcurrido un mes el chavismo no ha exhibido ni un sola acta electoral.

«Aquí habrá justicia, aquí se acabó la mamadera de gallo, se acabaron los perdones. El que ataque a las instituciones que asuma su responsabilidad, que las instituciones van a asumir la propia. El que ataque a nuestro pueblo que asuma su responsabilidad, ya basta», acusó Diosdado Cabello, número dos de la revolución, tras la primera incomparecencia de González.

«Primero, en términos prácticos, si Edmundo se exilia y sale del país no hay alternativa a que Maduro asuma el poder el 10 de enero. Y segundo, está la moral de las personas, saber que Edmundo se exilia se sentiría como una derrota de la oposición en cuan-

### El chavismo busca forzar el exilio de González como hizo con Guaidó

### Machado convoca a salir a la calle a un mes del fraude del 28 de julio

to a la toma del poder efectivo. Básicamente se enviaría el mensaje de que se perdió esta batalla que tuvo su punto clave el 28-J con la jornada electoral. El chavismo ha venido jugando a la desmovilización con la represión y a la desmoralización de la oposición con este acoso a Edmundo», precisó a EL MUNDO el consultor político Luis Peche.

La estrategia seguida por el chavismo contra González recuerda a la desplegada contra Juan Guaidó durante su época como presidente encargado. Hasta 32 veces citó la Fiscalia al dirigente opositor, aunque sólo una por escrito y de forma semioficial. El objetivo era el mismo: que Guaidó se marchara al exilio, tal y como pretende ahora con González. Finalmente Guaidó huyó de Venezuela casi cuatro años después de su pronunciamiento y cuando había perdido el apoyo de la mayoría opositora.

En las últimas horas se han multiplicado los rumores sobre una salida de González rumbo a España, donde vive su hija pequeña.

Cabello aprovechó para contraprogramar para hoy una marcha oficialista, un clásico chavista: cuando la oposición sale a la calle, los revolucionarios engrasan su maquinaria oxidada para lucir algún tipo de presencia pública.

23

### **MUNDO**



El presidente de Argentina, Javier Milei, abandona el Palacio del Elíseo tras una reunión bilateral con el presidente francés. ANDRE PAIN / EFE

# El desorden de Milei: derrotas políticas y presión de la oposición

El presidente argentino sufre los estragos de la minoría parlamentaria de su partido

SEBASTIÁN FEST BUENOS AIRES

En unos pocos días, el Gobierno de Javier Milei encajó una sucesión de autogoles que hablan de su extraña manera de hacer política. Y en unos pocos días, sin importar el escándalo sin límites en que está envuelto el ex presidente Alberto Fernández, el peronismo se envalentonó y comenzó a hablar de la posibilidad de un juicio político al pre-

Todo sucede en el contexto de aturdimiento que vive Argentina: pese a llevar adelante desde hace ocho meses «el ajuste económico más grande de la historia de la humanidad», según celebra el propio Milei, no hay manifestaciones ni protestas en las calles. Los argentinos están golpeados por la brutal subida de los precios de los últimos meses, alza que es cierto que se frenó, pero tras llevar la cesta de la compra a niveles inalcanzables para muchos. En junio, las ventas en los comercios minoristas cayeron un 21,9%. En julio, un 5,6. La inflación mensual de julio fue del 4%, pero motivo de festejos, porque fue la menor desde enero de 2022. La subida de los precios se modera, pero a costa de una profundísima recesión.

Así y todo, el presidente mantiene un muy importante nivel de apoyo popular y sus mayores problemas no son económicos, sino politicos: las diferentes expresiones de la oposición, desde el partido del ex presidente Mauricio Macri al kirchnerismo, se unieron en los últimos días en el Parlamento para rechazar un decreto que destina cien millones de dólares a los servicios secretos y para aumentar la paga a los pensionistas. Todo, con una hol-

El peronismo se envalentona y alza la bandera del juicio político

Argentina está aturdida: no hay protestas pese al ajuste económico gada mayoría por encima de los dos tercios de los votos, un dato peligroso para el Gobierno libertario: con dos tercios se puede impulsar la destitución del presidente, el juicio político contemplado en la Constitución.

Milei ya anunció que vetará la ley que beneficia a los pensionistas, pero los parlamentarios buscarán volver a sumar los dos tercios de los votos para rechazar ese veto. Les une el hartazgo por los constantes insultos que les dedica el jefe del Estado.

En simultáneo, el grupo parlamentario libertario en la Cámara de Diputados es una verdadera jaula de grillos, con peleas en público, acusaciones cruzadas, denuncias de amenazas de muerte, expulsiones en ciernes e incluso legisladores que votan contra el Gobierno. Para completar el panorama, la vicepresidenta Victoria Villarruel viene siendo marginada por la Casa Rosada, donde el poder es ejercido con mano de hierro por Karina, la hermana de Milei y secretaria general de la Presidencia, y un asesor apodado el mago del Kremlin, Santiago Caputo. Ellos dos y Milei conforman el triángulo de hierro del Gobierno, según dice el propio presidente.

Villarruel desarrolla un juego político propio cada vez más evidente y, ver para creer, desde el peronismo comienzan a surgir voces a su favor. «La quiero en mi equipo», dijo Sergio Berni, ex secretario de Seguridad de Cristina Kirchner, sobre la vicepresidenta, una astuta exponente del nacionalismo católico que se atrevió a definir al presidente como un «pobre jamoncito» aprisionado entre ella y su hermana.

Milei cree que su suerte cambiará en forma notable el 10 de diciembre del año próximo, cuando la Cámara de Diputados renueve la mitad de sus bancas y la de Senadores un tercio. Espera despedirse de su ultra minoría parlamentaria—38 de 257 diputados y siete de 72 senadores—para así alejar la amenaza del juicio político y avanzar con más facilidad con sus leyes. Pero hasta las elecciones del año próximo faltan 14 meses, y la situación política del Gobierno no es sencilla.

En los últimos días, José Mayans, muy ligado a Fernández de Kichner y portavoz peronista en el Senado, dijo que el presidente está «para el psiquiátrico» y no descartó la posibilidad de impulsar un juicio politico. Al mismo tiempo, el PRO, el partido de Macri, cruzó una línea roja al votar por primera vez junto al kirchnerismo y otras expresiones de la oposición en contra de Milei. El presidente, al día siguiente de haber compartido una cena con Macri, dijo en público que el ex presidente «no controla a su tropa». Aunque obtuvo el respaldo de Macri en

### La formación de Macri vota por primera vez junto al kirchnerismo

### Modera en las redes su actividad pero siguen las salidas de tono

su anuncio de que vetará la subida a los pensionistas —los parlamentarios son «degenerados fiscales», dice, puesto que su objetivo irrenunciable es el «déficit cero»—, lo cierto es que el PRO está tan dividido como desorientado en cuanto a qué hacer con el Gobierno: si se aleja, su base de votantes no se lo perdonará, pero si hace seguidismo y el éxito es de Milei, el partido desaparecerá.

El propio Milei se lo dijo a Macri en aquella cena: «Juntos tenemos el 55% de los votos, 45 puntos son mios y diez son tuyos». Difícil de digerir para el ego del ex presidente, consciente de que lo que los libertarios quieren es quedarse con sus votos y hundirlo en la irrelevancia.

Y aunque ha moderado un tanto su actividad en las redes sociales, Milei sigue generando salidas de tono. La policia argentina busca a un diputado de la provincia de Misiones al que se acusa de pederastia. Una de las muchas cuentas anónimas libertarias en redes sociales bromeó con el tema involucrando a un diputado de la oposición absolutamente ajeno al asunto. Y Milei reposteó ese tuit de mal gusto.

Una escena más de una política argentina que podrá exhibir muchos defectos, pero a la que nadie podrá acusar de aburrir.

Mayra Arena se hizo conocida por haber escalado desde una infancia de privaciones en un barrio de chabolas a una carrera universitaria y charlas TED como consultora y analista política. Todo eso es pasado: militante del peronismo, Arena se definió como «procorrupción» y desarrolló una teoría para el asombro. La presunta corrupción del ex presidente Alberto Fernández, investigado por una trama de seguros en el Estado, es la «corrupción mala», porque «no le deja nada al país». Se contrapone a la «corrupción buena», la de la obra pública que «aceita y estimula». «Si las partes muerden de ahí, te conviene que hava un montón de esas cosas. Roban, pero hacen».

## MUNDO GUERRA ISRAEL-GAZA

### LOS SECUESTRADOS



Qaid Farhan al-Qadi, el rehén liberado por el ejército israelí ayer en el sur de la Franja de Gaza. EJÉRCITO DE ISRAEL / EFI

# El ejército israelí libera al primer rehén dentro de un túnel de Hamas

Qaid Farhan al-Qadi, musulmán de 52 años, trabajaba de vigilante en un 'kibutz'

### SAL EMERGUI JERUSALÉN

Tras 326 días en cautíverio, Qaid Parhan al-Qadi se convirtió ayer en el octavo rehén rescatado con vida en la Franja de Gaza. Farhan, un árabe israelí musulmán de 52 años, secuestrado por Hamas en el sur de Israel el 7-O, fue encontrado en un túnel en l sur del enclave palestino en una operación del ejército y del servicio de seguridad interna (Shabak) israelíes. «Su estado de salud es estable», señalan las autoridades.

Tras ser trasladado en helicóptero al hospital Soroka en Beer Sheva, AlQadi pudo reencontrarse con su familia. «No tengo palabras para explicar las sensaciones al verle después de tanto tiempo. Es como si hubiera nacido de nuevo. Agradecemos que haya sido rescatado», comentó su hermano Jatem, mientras su cuñado Paez contaba que había perdido unos 15 kilos. Paez pidió «un acuerdo para que acabe la guerra y el resto de rehenes vuelvan porque no se pueden repetir tantos milagros como el de Farhan»,

«Estamos haciendo todo lo posible para salvar a todos los rehenes», afirmó el jefe del ejército, Herzi Halevi, en el primer rescate de un secuestrado vivo en un túnel. Los otros siete se encontraban en casas en la Franja de Gaza.

Según fuentes israelíes citadas bajo el anonimato por The New York Times, soldados que realizaban una operación contra una red subterránea de Hamas en el sur de Gaza le encontraron «por casualidad» en una especie de habitación a unos 20 metros bajo tierra. En el ejército, sin embargo, indican que actuaron en una zona determinada sabiendo que podrían hallar secuestrados, milicianos y explosivos. Al Qadi estaba desnutrido y debilitado.

Este beduino, padre de 11 hijos y habitante de una aldea en el desierto del Néguev, trabajaba como vigilante en una fábrica del kibutz Magen en el sur de Israel. Como otros 250 israelíes (entre ellos otros cinco beduinos como él) y extranjeros en la mañana del 7 de octubre, fue secuestrado en el ataque terrorista de Hamas que desató una ofensiva sin precedentes en su intensidad de fuego en la Franja de Gaza.

Tras la liberación de más de 100

rehenes (básicamente mujeres y niños) a finales de noviembre en el único acuerdo de tregua hasta la fecha y el rescate de ocho vivos y 30 cadáveres, Hamas tiene en sus manos a 108 rehenes (36 han sido declarados muertos). Entre ellos, cuatro llevan 10 años en cautiverio (dos ciudadanos que entraron por error en Gaza

### Fue encontrado «por casualidad» en una habitación de 20 metros

### Beduino y con 11 hijos, su salud es «estable» tras 326 días de secuestro

y los cadáveres de dos soldados muertos en la guerra del 2014).

«Muchas gracias, Inshalá Inshalá, gracias a ti», dijo Al-Qadi por teléfono al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que antes había asegurado que no cesarán en los intentos de recuperar a todos los secuestrados: «Lo hacemos de dos maneras principales: negociaciones y operaciones de liberación. Las dos juntas requieren nuestra presencia militar sobre el terreno y una presión militar incesante sobre Hamas».

El Fórum de Familias de secuestrados expresó su alegría por su «milagrosa» liberación, pero añadió: «Debemos recordar que las operaciones militares por sí solas no pueden liberar a los 108 rehenes restantes, que han sufrido 326 días de abusos y terror. Un acuerdo negociado es la única manera de avanzar».

Se trata de un mensaje dirigido sobre todo hacía Netanyahu, al que muchas familias acusan de no hacer todo lo posible para alcanzar un acuerdo e incluso «torpedear» las negociaciones. El nuevo rescate coincide con momentos decisivos tras la cumbre de El Cairo. EEUU, Qatar y Egipto intentan acercar las posturas, especialmente entre la exigencia de Netanyahu de mantener un control en el eje fronterizo con Egipto y la de Hamas de retirada de la Franja de Gaza donde continúan los ataques.

### La ONU pausa sus operaciones en Gaza por las evacuaciones

La superficie libre de combates se reduce al 11%, pero no toda esta zona es habitable

### LARA VILLALÓN

Naciones Unidas se ha visto forzada a pausar gran parte de su operativo de ayuda en la Franja de Gaza, debido a que las nuevas órdenes de evacuación israelies en Deir Al-Balah –a 14 kilómetros al sur de la ciudad de Gaza- han afectado los centros desde los que asisten a miles de palestinos. Un alto funcionario de la organización dijo que habían detenido por completo sus operaciones, aunque luego matizó que continúan la asistencia in situ e «integrada» con la población local. Stéphanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, aclaró que la organización tiene la principal sede de asistencia en Deir Al-Balah, por lo que tendrán que movilizar de nuevo la operación debido al desplazamiento forzoso anunciado.

Dujarric señaló que al igual que la población local, «el personal humanitario de la ONU se desplaza». «Si los trabajadores humanitarios están integrados con una determinada población en una determinada zona, tienen las herramientas para operar, compartiry distribuir», específicó, tras lamentar que la situación en el enclave está tan deteriorada que la ayuda es «una mitad de una gota en un barril». La agencia humanitaria conta-

ba con 15 instalaciones y cuatro almacenes en la ciudad y alrededores, en un área que ha caído dentro de las nuevas órdenes de evacuación del ejército israelí. Por su parte, el subdirector de campo de la agencia de la ONU para territorios palestinos (UNRWA), Sam Rose, añadió que «los servicios sanitarios continúan en ocho o nueve centros de atención primaria y en 90 puntos de salud».

Rose lamentó que en las dos últimas semanas han incrementado las órdenes de evacuación israelíes, reduciendo la superficie habitable de Gaza a un 11%, gran parte de la cuál tampoco es apta para vivir. «Cientos de miles de personas se han desplazado una vez más», lamentó en una intervención pública. «El espacio y la capacidad del sistema de la ONU, del sistema humanitario para operar en Gaza, se está volviendo cada vez más difícil», señaló. «No podemos cumplir con las condiciones en las que nos encontramos», añadió.

Uno de los lugares más afectados por las recientes órdenes de evacuación es el hospital de Al Aqsa, en el centro de Gaza, sobrepasado por la atención de toda la región y usado también como refugio para miles de residentes desplazados. El ministerio de Salud de Gaza pidió a la comunidad internacional que protegiera a los más de too pacientes que se encontraban en el hospital con graves dificultades para ser evacuados, así como el equipo médico que los atiende.

### **MUNDO**





La tensión en torno al caso crece tras casi 10 años de la desaparición de los jóvenes mexicanos. Una nueva investigación acusa a Peña Nieto y los familiares arremeten contra López Obrador

## La incómoda 'verdad' de los 43 de Ayotzinapa

A un mes de que se cumpla el décimo aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, las tensiones en torno al caso aumentan. El enojo de los familiares y partidarios de los asesinados se enfoca hacia al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien les prometió que el caso se resolvería y se obtendría justicia, algo que aún no ha sucedido a tan sólo un mes de que éste deje el cargo.

Por ello, familiares, activistas y estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se manifestaron la tarde del lunes en el Ángel de la Independencia, sitio emblemático de Ciudad de México, para denunciar el incumplimiento de la promesa que les hizo López Obrador en su campaña presidencial de 2018. «Estamos decepcionados con él. Cuando empezó había una lucecita de esperanza porque creíamos un poco en él», expresó unos de los padres de los jóvenes asesinados el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero. El presidente se reunió ayer con los familiares para continuar con el diálogo.

Tras las acusaciones del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AC), Tomás Zerón, en las que afirma que la llamada verdad histórica fue construida por el ex presidente Enrique Peña Nieto y sus funcionarios, el mandatario mexicano manifestó en su conferencia matutina de inicios de semana que el ex funcionario deberia ratificar sus declaraciones ante las autoridades pertinentes del caso.

Las confesiones dichas por Zerón se vuelven clave para entender las irregularidades del caso.

El medio local El Universal publicó una investigación en las que obtuvo las declaraciones de Zerón, quien desde Israel, donde vive actualmente, respondió un cuestionario de 70 preguntas donde explicaba que le habían instruido a él y a Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), todo lo que debían informar a los medios de comunicación sobre el caso de los 43 de Avotzinapa.

Zerón también afirmó que el entonces presidente Peña Nieto habría elaborado la verdad histórica, como se le conoce a la conclusión del caso dada por el Gobierno, en colaboración con los secretarios de Defensa, Marina, Gobernación y el director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional. Lo anterior en el marco de las «juntas de autoridades» en las que se determinaría la versión oficial de lo ocurrido la noche

del 26 de septiembre de 2014, donde los normalistas que habían realizado protestas habrían sido asesinados e incinerados en la misma noche de su desaparición.

protestan, el

pasado lunes

en Ciudad de

México.

En la reunión citada por El Universal con el titular de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotizanapa (Covaj), Alejandro Encinas, Zerón no admitió ninguna responsabilidad en el caso y expresó que sólo fue un portavoz de la verdad histórica que Peña Nieto le impuso.

Ante las acusaciones de Zerón, el presidente López Obrador afirmó la necesidad de que el ex funcionario ratifique sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República, pidiéndole que regrese de Israel y se entregue. «El que nada debe, nada teme», dijo en su conferencia del lunes.

En la misma intervención, el mandatario mexicano manifestó que si existen fundamentos para inculpar a Peña Nieto, se deberia citarlo a declarar. «Si la Fiscalía considera que se puede, y con los elementos necesarios, se deberia llamar a declarar al ex presidente Peña, pero depende de la Fiscalía hacerlo», dijo. «Yo no protejo a nadie, no soy tapadera, no soy cómplice de nadie, no establezcorelaciones de complicidad con nadie, pero al mismo tiempo actuamos con apego a la verdad, porque no va-

mos de ninguna manera a utilizar chivos expiatorios o a caer en lo que antes aplaudían los medios», dijo el mandatario ante las quejas de que él protege al ex presidente.

En el marco previo al décimo aniversario, familiares y activistas del caso se manifestaron en dias recientes en Guerrero. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa también protestaron en el Antimonumento a los 43 normalistas, esta vez, en Acapulco.

Posteriormente y de acuerdo con el medio local El Sol de Acapulco, la Autopista del Sol, vía que comunica el estado de Guerrero y una de las más transitadas del país, fue cerrada durante unos minutos por los estudiantes, quienes además se anoderaron de cuatro autobuses turísticos que se rán utilizados para trasladar a los jóvenes a las manifestaciones que se realizarán el 26 de septiembre. Precisamente, la versión que se hizo pública apuntaba a que los 43 estudiantes también robaron un autobús para acudir a la capital a manifestarse contra la matanza de Tlatelolco.

De igual manera, en los últimos días, los normalistas se han hecho con combustible, agua y alimentos, entre otros productos que han despojado de autobuses de diversas empresas que transportan mercancías. Será dentro de un mes cuando las manifestaciones se realicen para commemorar 10 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las cuales se esperan que se lleven a cabo en todo el país.

# El portazo a Orban deja en el aire el futuro de Talgo

• El veto del Gobierno a la OPA de Magyar Vagon reduce las opciones del fabricante de trenes español • Sus acciones se desploman casi un 9% y pierde 47 millones de valor en Bolsa

### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

El futuro de Talgo está más en el aire que nunca. Con un accionista mayoritario que lleva años intentando salir v sin una propuesta alternativa forjada, el Gobierno vetó ayer la única oferta cerrada que hasta ahora se ha puesto sobre la mesa para hacerse con el fabricante de trenes. El Ejecutivo dijo no a la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por el grupo húngaro Magyar Vagon, alegando razones de «segu-

ridad nacional» e «intereses estratégicos», y la reacción no tardó en llegar en forma de castigo bursátil. «El Consejo de

ministros ha acordado no autorizar la inversión extraniera directa en Talgo por parte de Ganz MaVag Europe Private Limited, por motivo de protección de los intereses estratégicos y de la securidad na cional de España», explicó el Ejecutivo en una nota publicada tras la reunión ministerial, la primera del nuevo curso político.

Según alega el Gobierno, la no autorización de la operación se produce en aplicación de la normativa vigente en nuestro país en materia de control de inversiones exteriores y con pleno respeto al Derecho comunitario y las competencias de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras directas,

protección del mercado interior y la libre circulación de capitales. Dicha norma fue aprobada en plena pandemia para evitar que la caída en bolsa de las empresas fuese aprovechada por firmas extranjeras para tomar el control de empresas españolas.

En este sentido, la Junta de Inversiones Extranjeras ha argumentado razones de seguridad nacional, en línea con el mensaje que ya lanzó el ministro de Transporte, Óscar Puente, en abril, al decir que esta OPA planteaba un problema estratégico porque Talgo tiene tecnología que atañe a la movilidad militar de otros países europeos como los bálticos.

«El análisis llevado a cabo ha determinado que la autorización de esta operación conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacio-

> nal y el orden público. En este contexto, el Consejo de ministros ha declarado la información contenida en este expediente como clasificada», recoge el comunicado. Para el Ejecutivo, Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España,

> Además, el Gobierno dudaba de si las fábricas de Magyar Vagon en Hungría tenían la capacidad suficiente para resolver todos los problemas de producción que tiene Talgo. Por eso, recientemente, representantes del Ministerio de Puente visitaron esas instalaciones para avudar a tomar una de-

> Nada más trascender la noticia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió la cotización

de Talgo con efectos inmediatos. Ocurrió en torno a las 12.30 horas del mediodía y dos horas después se levantó la suspensión y su vuelta al mercado. El resultado: un desplome cercano al 9% que situó sus títulos en 3,92 euros que rebaia el valor de la compañía a 486 millones de euros desde los 533 millones en los que cerró la víspera. En total, 47 millones de capitalización perdidos tras hacerse público el rechazo del Ejecutivo a la propuesta húngara.

No obstante, a pesar de la decisión del Gobierno, las acciones del fabricante continúan por encima de los 3,7 euros en los que cotizaba en noviembre del año pasado, antes de trascender la oferta de compra de Magyar Vagon.

### LA VÍA SKODA

Con esta decisión, la OPA no saldrá adelante, puesto que el Gobierno defiende haber usado legítimamente las herramientas de las que dispone para proteger a una empresa española que considera «estratégica» y para evitar que caiga en manos de una empresa participa-

da al 45% por el Estado húngaro, gobernado ahora por Viktor Orban, próximo a Rusia y a las posturas de extrema derecha.

Un tren de alta velocidad AVE construido por Talgo para

No obstante, el Eje cutivo tendrá que hacer frente a las demandas que puedan surgir de Magyar Vagon, que podría recurrir a Europa para defender su OPA, así como de la asociación de accionistas minoritarios Aemec, que lamenta que los accionistas no hayan tenido la oportunidad de vender.

Una vez vetada la operación, la alternativa para que salgan del capital los grandes accionistas de Talgo pasa por la checa Skoda, que va trasladó a la dirección de Talgo su interés en combinar sus negocios.

Sin embargo, el consejo de administración de Talgo va rechazó hasta en dos ocasiones la oferta de Skoda, al considerar que la oferta húngara era más beneficiosa y estar más consolidada. Pero con la OPA vetada, Talgo tendrá que negociar con la checa, ya que es la única compañía que ha trasladado interés por la española.

Todas las partes coinciden ahora en que Talgo necesita ampliar su capacidad industrial para sacar adelante todos sus pedidos en cartera, sobre todo tras los retrasos que ha tenido en la entrega de nuevos trenes a Renfe o el macropedido en Alemania al que tiene que hacer



### DATOS

-9% DE CAÍDA EN BOLSA.

La confirmación del veto del Gobierno a la OPA sobre Talgo se produjo con su cotización cerrada pero no evitó que los títulos se desplomaran en su regreso, hasta un 9%.

### 617

MILLONES. El grupo húngaro Maygar Vagon oficializó su OPA por el 100% de Talgo en abril. Ofreció 5 euros por título. unos 617 millones.

-47 MILLONES. Con la caída de ayer, la capitalización de Talgo quedó en 486 millones, 47 millones menos que la vispera

+22% ENTRADA EN LA UE. Talgo facturó 652

millones en 2023, un 22% más que en 2022.





### ¿Y AHORA QUÉ?

### FRENTE JUDICIAL CONTRA HUNGRÍA Y ACCIONISTAS

### M. HERNÁNDEZ MADRID

La polémica está servida después de trascender ayer el rechazo del Gobierno ala OPA de grupo húngaro Mayar Vagon, que no tardó en reaccionar. La organización trasladó a la agencia Efe que tiene intención de iniciar «todas las acciones legales a su alcance», tanto en España como en la Unión Europea, para defender la legitimidad de su oferta por el 100% de Talgo. «La oferta cumple con todos los requisitos legales vigentes», asegura.

Según la legislación de inversiones extranjeras, cuando una operación supera los 500 millones de euros debe ser autorizada por el Ejecutivo. El consorcio húngaro solicitó el pasado 4 de abril a la CNMV la autorización de la OPA sobre Talgo, dirigida al 100% de su capital por un importe total de 619,3 millones de euros y a un precio de 5 euros por acción.

Distintas voces en el Gobierno español mostraron su oposición a esta compra, sobre todo por las relaciones entre el inversor húngaro y el gobierno del controvertido Viktor Orbán, y defendieron que Talgo es una empresa estratégica, con una tecnologíaúnica en el mundo, y desempeña un papel fundamental en el transporte ferroviario.

Como sea, el Gobierno ha declarado como «clasificada» la información contenida en el expediente por el que rechaza la oferta, algo que genera sensación de incertidumbre e «indefensión» entre los accionistas.

Asílo trasladan a El. MUNDO fuentes de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec), que considera que los particulares no han tenido oportunidad de decidir sobre la venta por una «intervención política» de la operación.

En este contexto, desde la organización confirman a este diario que estudiarán sus opciones legales para recurrir a las instancias judiciales españolas o europeas ante este caso. «Hay recorrido judicial por la canti dad de irregularidades que se han cometido», explican, «Talgo es una sociedad cotizada y como tal pertenece a sus accionistas. La decisión del Gobierno es un atropello», afirman desde Aemec. En la organización creen que el rechazo está motivado por factores políticos y no estratégicos y niegan que fabricar trenes sea una actividad estratégica para el país. «¿Y autobuses no?», preguntan retórica e irónicamente

## «Si no proponen otro nombre, no habrá consenso»

El plazo para designar gobernador se agota sin avances entre PSOE y PP

M. HERNÁNDEZ MADRID

La cuenta atrás para designar al nue-vo gobernador o gobernadora del Banco de España encara su recta final y la posibilidad de elegir un nombre acordado por el Gobierno y el PP parece más lejana que nunca. Las negociaciones entre ambos están congeladas y la fecha final se acerca. El plazo se acaba el 11 de septiembre, cuando se agota el mandato de la subgobernadora Margarita Delgado, que se ha hecho car-go de manera interina de liderar el supervisor bancario. La duda es si Moncloa mantendrá hasta el final su apuesta por el ministro José Luis Escrivá o si se abrirá a estudiar otros nombres para desbloquear el diálogo con los populares

Mientras tanto, el Banco de España continúa su actividad en una situación de interinidad que es anómala e inédita en la institución. El mandato de Pablo Hernández de

Cos, último gobernador hasta ahora, terminó el 10 de junio sin que el Ejecutivo y el principal partido de la oposición lograsen encontrar un nombre que contentase a ambas partes. El acuerdo no es obligatorio para la designación, pero a lo largo de los años, las dos formaciones han establecido de forma tácita la tradición de elegir conjuntamente al número uno y al número dos de la entidad. Abora esa tradición podría llegar a su fin.

Las negociaciones son inexistentes desde que antes de vacaciones ambos partidos rompiesen las conversaciones. El motivo fue la elección de Escrivá, ministro para la Transformación Digital, como propuesta del Partido Socialista. En el PP no están de acuerdo con que un ministro salido directamente de Moncloa se ponga al frente de una institución a la que se le exige y presupone independencia, entre otras cosas, porque una de las funciones del Banco de España es analizar y evaluar las medidas del Ejecutivo en materia económica.

«Un ministro de carné no puede hacer política monetaria. Pedimos un gobernador con perfil incontrovertible, a la altura de su predecesor«, explican fuentes del PP en conversación con EL MUNDO. «Si no ponen otro nombre sobre la mesa a última hora, el nombramiento se hará sin consenso», reconocen las mismas voces. «Estamos a la espera de que recapaciten para buscar un acuerdo. Depende de ellos. La pelota está en su tejado», añaden.

En el PP aseguran que Escrivá ha sido desde el inicio la principal y casi única apuesta del PSOE para el relevo y que muchos de los candidatos de los que se ha hablado en estos últimos meses no han formado parte de las conversaciones en ningún momento. «El Gobierno no ha dado más nombre que el de Escrivá», aseguran, y para ellos esa opción no es factible. En cualquier caso, se resignan a la posibilidad de que Moncloa acabe adoptando una decisión en solitario. «No tenemos mucha confianza en el talante democrático de Sánchez y no somos optimistas sobre la posibilidad de que recapaciten», aseguran,



El ministro José Luis Escrivá. J. BARBANCHO

El PP reclama un paso del Gobierno: «La pelota está en su tejado»

### Moncloa defiende que están «en plazo» y garantiza su independencia

Desde el Gobierno, sin embargo, se muestran tranquilos y ajenos a las críticas. La ministra portavoz, Pilar Alegría, aseguró ayer que el Ejecutivo está «en plazo» para hacer el nombramiento y destacó que la «excelencia e independencia» en el Banco de España están garantizadas.

## Las pensiones por incapacidad permanente rozan ya el millón

El gasto supera los 1.133 millones al mes por el auge de enfermedades y accidentes

### ALEJANDRA OLCESE MADRID

El número de personas que cobran en España una pensión por incapacidad permanente (la que abona la Seguridad Social para cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando por enfermedad o accidente ve reducida o anulada su capacidad laboral) se ha disparado en los últimos meses hasta rozar el millón en el mes de agosto. Concretamente, un total de 974.169 personas perciben este tipo de prestación, un 2,98% más de los que la cobraban en diciembre de 2023.

Se trata de un incremento superior al que ha registrado en ese periodo el número de afiliados a la Seguridad Social (del 2,6% hasta julio, sin tener en cuenta la caída de agosto), lo que demuestra que el incremento no se debe sólo a que haya más personas trabajando en el país. El número total de beneficiarios se sitúa así en máximos históricos.

Este aumento en el número de beneficiarios –que cobran este tipo de pensión hasta que cumplen los 65 años, ya que a partir de entonces pasa a ser de jubilación – y el hecho de

### Barcelona es la provincia con más receptores de este tipo de prestación

### El sobreesfuerzo físico es la primera causa de accidente laboral en España

que estas pensiones también se revaloricen anualmente conforme a la inflación ha provocado que la Seguridad Social cada vez destine un presupuesto mayor a esta partida.

Según la nómina de agosto, publicada ayer por esta Administración, el gasto mensual en las pensiones por incapacidad permanente se sitúa en 1.33 millones de euros, unos 15,800 millones de euros anuales, el equivalente al gasto del país en Defensa. Hace una década, estas pensiones se llevaban 853 millones mensuales (unos 11.900 millones anuales).

Dependiendo del grado de gravedad de la enfermedad o el accidente, esta pensión puede ser parcial (permite al beneficiario seguir trabajando aunque lo hará con un rendimiento un 33% inferior), total (compatible con un trabajo distinto al que venía realizando, para el que ya no es capaz), absoluta (la que inhabilita al empleado para trabajar en cualquier cosa) o la llamada gran invalidez (la que percibe el que necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida).

En cuanto a la distribución territorial de los pensionistas con incapacidad permanente, Barcelona es la provincia que cuenta con más de ellos (118.763), seguida de Sevilla (59,316), Valencia (58.774), Cádiz (34.675) y Las Palmas (30.557). Respecto a las cuantias, estos pensionistas cobran de media 1.163 euros al mes, si bien en Guipúzcoa se abonan las prestaciones más elevadas del país (1.521 euros de media) y en Badajoz, las más modestas (985 euros).

### MOTIVOS DEL INCREMENTO

Los datos de absentismo, así como el aumento del número de inactivos—los que no trabajan ni buscan empleo por estar enfermos—y de trabajadores a tiempo parcial—que no lo hacen a tiempo completo por esa razón—, de los que ha informado este periódico, parecen apuntar a que la salud de los trabajadores ha empeorado.

Por otro lado, la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio que dirige Yolanda Díaz muestra que en 2023 se produjeron 1,21 millones de accidentes de trabajo, una cifra que UGT considera «alarmante» e «ina ceptable» en un escenario de cada vez más sensibilidad hacia la protección de riesgo. «Las elevadas cifras de accidentes de trabajo han evidenciado que la seguridad y salud en el trabajo sigue siendo una asignatura pendiente en las empresas», denuncian en su último informe sobre el asunto. En la primera mitad de 2024 se han producido 306.633 accidentes de trabajo con baja (un 0,2% más que en el mismo periodo de 2023) y 273.506 accidentes sin baja notificados (un 2,2% menos interanual).

Los motivos más comunes son el sobreesfuerzo físico, que provoca lesiones en el sistema musculoesquelético; los golpes contra objetos; el contacto con algo cortante, punzante o duro; y los accidentes de tráfico durante la jornada laboral. Por segmentos de actividad, la industría manufacturera concentra el mayor número de accidentes, seguida de la construcción y el comercio.

### LA INCAPACIDAD PERMANENTE EN ESPAÑA

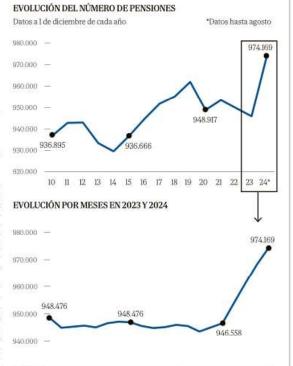

### GASTO MENSUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESTAS PENSIONES

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A

En millones de euros a l de diciembre \*Datos de la nómina de agosto

1200 - 1,133

1000 - 935

800 867 935

600 - 400 - 200 - 200

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24\*

### PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE POR PROVINCIAS

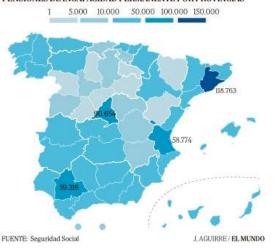

### Díaz retira sus medallas a Díaz Ferrán y a Fernández Gayoso

### EL MUNDO MADRID

El Ministerio de Trabajo ha retirado la Medalla al Mérito en el Trabajo al expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, y al expresidente de la organización empresarial CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, según aprobó ayer en el primer Consejo de Ministros tras el verano.

Dado que el reglamento que regula estas condecoraciones per-mite retirarlas «cuando quede acreditado que la conducta y trayectoria de la persona o entidad condecorada sea incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional», el ministerio de Yolanda Díaz ha decidido quitársela al expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, que fue «condenado por el cobro indebido de indemnizaciones por prejubilaciones en la cúpula de la entidad», y al expresidente de la patronal de empresarios, Gerardo Díaz Ferrán, condenado en 2015 por «un delito de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo cri-minal y blanqueo de capitales, a cinco años y seis meses de cárcel, una condena que fue ratificada por el Tribunal Supremo en última instancia».

### CaixaBank lanza su propio programa de FP dual para 17 estudiantes

### EL MUNDO MADRID

CaixaBank lanza hoy la primera edición de su propio programa de Formación Profesional dual—que combina el aprendizaje en el aula y en la empresa—, por el que 17 jóvenes estudiantes pasarán a hacer prácticas en la entidad.

Diez de ellos están cursando un grado superior en Administración y Finanzas y se formarán en posiciones comerciales de la red del banco en Cataluña, mientras que los otros siete son de ramas de tecnología y datos. Cinco se han incorporado al departamento de Medios y dos, al de Auditoría, todos en Barcelona.

Con este programa, la entidad busca «contribuir y potenciar el talento joven en la empresa y dar una oportunidad al desarrollo profesional de estos estudiantes, de manera que les permita tener un aprendizaje en entornos reales de trabajo, con inserción en el mundo laboral, permitiéndoles adquirir experiencia y conocimientos».

### DEPORTES



Dani Olmo, gran protagonista del partido, celebra la victoria del Barcelona ante el Rayo, ayer, en Vallecas. SERGIO PÉREZ / EFE

# Olmo revitaliza al Barça

### FÚTBOL. Cambia el partido con su entrada en la segunda parte y marca el gol de la victoria en su debut

LIGA EA SPORTS (JORNADA 3)

1 2 RAYO V. BARCELONA

VALLECAS, CASILLEND

Rayo Vallecano: Cárdenas; Bailiu, Lejeune, Mumin, Espino; Unai (Ciss, min. 55), Valentín (Chavarria, min. 67); De Frutos (Nteka, min. 64), Palazón, García (Embarba, min. 55); Camello (Gumbau, min. 65).

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsi, Iñigo M., Gerard Martín (Balde, min. 65); Bernal, Pedri (Fermin, min. 90); Yamal (Pau Victor, min. 95); Raphinha, Ferran (Dani Olmo, min. 46); Lewandowski.

Árbitro: Soto Grande

Tarjetas amarillas: Mumin, Palazón, Ciss y Bernal

Tarjetas rojas: No hubo

Goles: 1-0: Unai (min. 9), 1-1: Pedri (min 59), 1-2: Dani Olmo (min. 82).

### AMADEU GARCIA

El estreno de Dani Olmo con el Barcelona no pudo ser más feliz. Aunque tuvo que esperar hasta la segunda parte para tener sus primeros minutos con el primer equipo azulgrana, su aportación contribuyó a darle la vuelta al partido y marcó el gol que significó la tercera victoria para los barcelonistas en la Liga. Las cosas, eso sí, no habían empezado tan bien. El Rayo pudo con el conjunto de Flick en unos primeros 45 minutos en los que se adelantó en el marcador y frustró sus ataques pero, tras la igualada de Pedri, ya en el segundo tiempo, acabó por sucumbir por 1-2 ante un equipo al que no se le está dando nada mal tener que remontar para lograr el triunfo.

tar para lograr el triunto.

Vallecas no se le había dado bien
a los azulgrana en las últimas temporadas. Y, a decir verdad, los primeros minutos rememoraron los motivos que explican esta circunstancia. Los locales saltaron al terreno de
juego tremendamente intensos, peleando por cada balón. Justo, precisamente, lo que pide el técnico germano a sus equipos.

Y, además, supieron aprovechar perfectamente uno de esos malentendidos defensivos que tan y tan caros le salieron al Barça de Xavi el curso pasado. Íñigo Martínez trató de tirar el fuera de juego, pero ni Koundé ni Cubarsí le siguieron y De Frutos, llegando prácticamente hasta la cocina por un flanco izquierdo barcelonista defendido por Gerard Martín en su primera titularidad en partido oficial, le sirvió el balón en bandeja a Unai López para propiciar que el 1-o subiera al marcador antes de que se cumplieran los primeros 10 minutos de juego.

Espoleado por la urgencia, el Barça empezó a rondar con muchisima frecuencia el área rayista. Los locales, valorando su tanto como un tesoro incalculable, cerraron a ultranza sus líneas y provocaron que los intentos de los azulgrana se estrellaran una yotra vez contra su muro defensivo. Bien es cierto también que gran parte de ese peligro nacia en una banda derecha en la que Lamine Yamal y Koundé buscaban desbordar el entramado del Rayo a base de combinaciones.

Sus mejores opciones, con todo, acabaron por morir una y otra vez en manos de un Cárdenas que, a decirverdad, no llegó a verse seriamente exigido en ningún momento a lo largo de unos primeros 45 minutos en los que el Rayo aún tendría alguna opción para echarle algo más de sal a la herida barcelonista. El marcador, con todo, no volvería a mover-

se antes de un descanso en el que Flick decidió propiciar al fin el estreno de Dani Olmo como recambio de un Ferran Torres que no tuvo precisamente el día en Vallecas.

Con Olmo en la mediapunta y Raphinha situado en la banda izquierda, la imagen del Barça mejoró muchisimos enteros en el arranque del segundo tiempo. Y el acoso a la portería rival también se volvió mucho más peligroso en comparación con los primeros 45 minutos. Lewandowski, por ejemplo, no llegó por centímetros a un peligroso centro del brasileño, quien, a su vez, mandó un en apariencia demasiado lejano disparo de falta muy cerca del marco ri-

Los azulgrana acabaron por 10 debido a la lesión de Bernal, ya sin opción de cambios val. Y, no demasiado tarde después, fue el propio Olmo quien mandó un tremendo zapatazo al larguero.

La insistencia azulgrana no tardaría tampoco mucho en encontrar premio. Pedri, tras lanzar a Raphinha en carrera con un pase tan medido como peligroso, acabó por recoger el centro de su compañero y anotar el gol del empate para los barcelonistas con una buena definición tras corregir el primer control.

El Rayo, a pesar del mazazo, se las arregló para serenarse y amenazar de nuevo al Barça. Pero, justo cuando más cerca parecían estar de lograr su objetivo, Lewandowski apareció otra vez. El tanto del polaco, que significaba el 1-2 acabó siendo anulado a instancias del VAR por un contacto de Koundé con Pep Chavarría. La anulación, cómo no, fue recibida prácticamente como un gol a favor por la grada.

Sí acabaría por subir al marcador, en cambio, un remate de Dani Olmo a asistencia de Lamine Yamal con el que el de Terrassa le dio los tres puntos a su equipo y convirtió su debut como azulgrana en algo del todo inolvidable.

#### BOLSA 2.16 2.10 MAYORES SU MAYORES BAJADAS DEL IBEX % TIPOS OFICIALES IDAS DEL IBEX % +3,43 España +2.53 Puig Brands B Alemania 4,25 Acciona Ener 4,25 Grifols +2,05 Zona euro Colonial 5.00 Aena +1,24 Fluidra -1,08 EE.UU. 5,50 Amadeus +1,23 0,25 Indra 0.83 CaixaBank Suiza Unicaja Banco +0,99 Redeia 0,82 Canadá

| IBEX 35         |                      |         |       |           |         |                                   |        |
|-----------------|----------------------|---------|-------|-----------|---------|-----------------------------------|--------|
| TITULO          | ÉLTIMA<br>DOTIZACIÓN | PUROS S |       | ANDS MAX. |         | WARRACIÓN AÑO S<br>ANTERIOR ACTUM |        |
| Acciona         | 123,700              | -0,200  | -0,16 | 122,500   | 124,200 | -16,55                            | -7,20  |
| Acciona Energia | 20,660               | -0,260  | -1,24 | 20,480    | 21,000  | -18,68                            | -26,42 |
| Acerinox        | 9,465                | 0,045   | 0,48  | 9,390     | 9,570   | 30,36                             | -11,17 |
| ACS             | 40,560               | 0,120   | 0,30  | 40,380    | 40,820  | 68,56                             | 1,00   |
| Aena            | 179,500              | 2,200   | 1,24  | 176,000   | 179,500 | 50,73                             | 9,38   |
| Amadeus         | 60,800               | 0,740   | 1,23  | 60,000    | 60,940  | 37,85                             | -6,29  |
| ArcelorMittal   | 20,830               | -0,170  | -0,81 | 20,830    | 21,150  | 6,83                              | -18,84 |
| B. Sabadell     | 1,931                | 0,011   | 0,57  | 1,912     | 1,934   | 32,59                             | 73,50  |
| B. Santander    | 4,437                | 0,110   | 2,53  | 4,338     | 4,467   | 43,52                             | 17,38  |
| Bankinter       | 8,014                | 0,104   | 1,31  | 7,900     | 8,014   | 3,21                              | 38,27  |
| BBVA            | 9,466                | 0,050   | 0,53  | 9,396     | 9,498   | 62,22                             | 15,07  |
| CaixaBank       | 5,446                | 0,064   | 1,19  | 5,376     | 5,446   | 17,92                             | 46,16  |
| Celinex Telecom | 35,340               | 0,060   | 0,17  | 35,150    | 35,450  | 15,54                             | -0,90  |
| Colonial        | 5,620                | -0,065  | -1,14 | 5,590     | 5,695   | 19,35                             | -14,20 |
| Enagás          | 13,720               | =       | =     | 13,660    | 13,770  | 17,63                             | -10,12 |
| Endesa          | 18,855               | -0,005  | -0,03 | 18,780    | 18,930  | 19,18                             | 2,14   |
| Ferrovial Se    | 36,600               | -0,080  | -0,22 | 36,500    | 36,780  | 14,12                             | 10,84  |
| Fluidra         | 21,980               | -0,240  | -1,08 | 21,860    | 22,360  | 37,02                             | 16,60  |

| I. | Tifraço           | OCTIMA     | VARIACIÓN DIARIA |       | W      |        | ENRACIÓN AÑO S |        |  |
|----|-------------------|------------|------------------|-------|--------|--------|----------------|--------|--|
|    | 111000            | COTIZACIÓN | EUROS            |       | VIII.  | MAY.   | ANTERSOR       | ACTUA  |  |
| 20 | Grifols           | 9,774      | 0,196            | 2,05  | 9,658  | 9,810  | 43,50          | -36,76 |  |
| 12 | IAG               | 2,170      | 0,072            | 3,43  | 2,104  | 2,170  | 28,08          | 21,84  |  |
| 17 | Iberdrola         | 12,690     | -0,030           | -0,24 | 12,625 | 12,785 | 18,77          | 6,91   |  |
| 00 | Inditex           | 49,240     | 0,050            | 0,10  | 48,660 | 49,340 | 67,59          | 24,88  |  |
| 18 | Indra             | 16,670     | -0,140           | -0,83 | 16,620 | 16,840 | 36,11          | 19,07  |  |
| 29 | Logista           | 27,040     | 0,180            | 0,67  | 26,780 | 27,160 | 18,03          | 10,46  |  |
| 14 | Mapfre            | 2,254      | 0,014            | 0,63  | 2,234  | 2,262  | 20,23          | 16,01  |  |
| 0  | Merlin Properties | 11,130     | -0,120           | -1,07 | 11,060 | 11,300 | 23,66          | 10,64  |  |
| 18 | Naturgy           | 23,080     | -0,120           | -0,52 | 23,000 | 23,280 | 17,57          | -14,52 |  |
| 27 | Puig Brands B     | 24,500     | -0,320           | -1,29 | 24,420 | 24,950 |                |        |  |
| 17 | Redeia            | 17,020     | -0,140           | -0,82 | 16,910 | 17,180 | 3,73           | 14,15  |  |
| 6  | Repsol            | 12,635     | -0,030           | -0,24 | 12,605 | 12,800 | 0,69           | -6,06  |  |
| 10 | Rovi              | 76,800     | -0,150           | -0,19 | 76,150 | 77,150 | 74,39          | 27,57  |  |
| 20 | Sacyr             | 3,220      | 0,018            | 0,56  | 3,186  | 3,220  | 28,54          | 3,01   |  |
| 2  | Solaria           | 11,260     | -0,280           | -2,43 | 11,260 | 11,610 | 8,70           | -39,49 |  |
| 4  | Telefónica        | 4,100      | 0,013            | 0,32  | 4,073  | 4,100  | 17,09          | 16,02  |  |
| 14 | Unicaja Banco     | 1,221      | 0,012            | 0,99  | 1,204  | 1,225  | -5,39          | 37,19  |  |

## Un 30% de quien busca otro empleo lo hace por salud mental

Conseguir un mejor salario es la principal motivación para cambiar de trabajo

### CLARA ROJAS MADRID

Buen salario, buena conciliación familiar, un horario fijo, vacaciones... Son las condiciones que se buscan en un nuevo empleo y que harán más definitiva la elección. Sin embargo, cada vez se disputan más el liderazgo del orden de prioridades con otro factor: la salud mental.

«El bienestar personal cada vez es más relevante en el ámbito laboral y empieza a ser una demanda. Sobre todo lo tienen más claro las generaciones jóvenes, aunque se está trasladando a todas las generaciones y perfiles profesionales», explica Mónica Pérez, directora de comunicación y estudios de Infolobs.

Ya sea alterada por la sensación de ansiedad o fatiga por la carga laboral, en forma trastornos del sueño o en otra forma, la salud mental es el principal motivo para cambiar de trabajo para el 28% de los encuestados en el VInforme sobre Intención de cambio de empleo, publicado ayer por InfoJobs. La plataforma elabora este estudio en base a la población activa es pañola, donde el 15% de los trabajadores se plantea cambiar de empleo en los próximos 12 meses. El estudio también revela que la intención de cambiar de empleo en los próximos 12 meses disminuye con la edad: «Un 30% de los jóvenes entre 16 y 24 años tiene previsto hacerlo, frente a sólo un 13% de quienes tienen entre 45 y 54 años»

En el análisis de los motivos que pueden inducir en dicho cambio de empleo otra salud, la económica, se impone: un mejor salario es la principal razón para la búsqueda de empleo en el 51% de los profesionales. Le siguen unas mejores condiciones para conciliar (32%), y la motivación que da un buen proyecto y los nuevos retos (30%).

Que la salud mental sea el cuarto motivo más frecuente para cambiar de trabajo no es un dato sorprendente. Según explica Pérez, en los estudios anteriores realizados por la plataforma, escapar de los altos niveles de estrés que implicaba el puesto o de los «ambientes de trabajo tóxicos» ya eran motivos frecuentes entre quienes buscaban un nuevo empleo. Los resultados de informes anteriores de la plataforma reflejaban cómo «el 47% de las mujeres ha sentido ansiedad laboral por la carga de trabajo» o «el 32% de los trabajadores se planteaba dejar su trabajo por salud mental».

### LA EDAD IMPORTA

LA EDAD IMPORTA

La edad también es un factor clave a
hora de priorizar la salud mental, porque se convierte en la clave para los
mayores de 45 años (33%) y para el
grupo de entre 55 a 65 años (36%) que
busca cambiar de empleo. Por otro la
do, a la hora de buscar un nuevo empleo los más jóvenes buscan ampliar
sus competencias (22%), mientras que



GETTY

### MAESTRI DEJA EL CARGO DE DIRECTOR FINANCIERO DE APPLE

Tras una década en el cargo, Luca Maestri, director financiero de Apple, cederá el puesto en enero de 2025 a Kevan Parekh, actual vicepresidente de planificación y análisis financiero de la compañía. Maestri continuará trabajando dentro de Apple, en la dirección de los equipos de servicios corporativos.

para quienes tienen entre 25 y 35 años la prioridad son los nuevos retos (41%). La conciliación familiar cobra fuerza entre los 35 y los 44 años (44%).

Estos datos parecen contrastar con la idea general de que los más jóvenes están más concienciados con el cuidado de su salud mental. Sin embargo, y tal y como explica Pérez, las

36%
De 55 a 65 años. El porcentaje de

De 55 a 65 años. El porcentaje de trabajadores que se plantean el cambio por salud mental aumenta con la edad. generaciones jóvenes son también conscientes, y «reclaman y preservan esa conciliación personal en el trabajo y en las condiciones que ofrecen». Este conocimiento conduce a que ponen más límites dentro de su actividad laboral y, por ello, no lleguen a sufrir unas condiciones de estrés elevadas que sí motiven un cambio de puesto, como puede sucederles a empleados de generaciones anteriores.

De hecho, aludir a la salud mental para un cambio de trabajo es más frecuente en perfiles que se concentran entre los 35 y 65 años. y que además corresponden a mayoritariamente a profesionales del sector científico y técnico, sanitario y servicios sociales, y en menor medida, quienes trabajan en actividades administra-

tivas y servicios auxiliares. Por ello, el cambio de la actitud de las empresas respecto a la salud mental es inminente. Los últimos datos publicados por la compañía de recursos humanos The Adecco Group reflejan cómo la Generación Z (nacidos entre 1997 y. 2012), «conocida por hablar abiettamente sobre las luchas relacionadas con la salud mental», supondrá el 30% de la fuerza laboral en 2025, y reclamando una cultura en el lugar de trabajo «alineada con sus valores y atienda sus fortalezas».

Las empresas saben que el llamado salario emocional «cada vez es másimportante», destaca Pérez. Y son conscientes de que «tienen que ofreoer las mejores condiciones para atraer y fidelizar un mejor talento».

## «Han sido seis años maravillosos»

**FÚTBOL.** Merino se va al Arsenal por 32,5 millones para la Real / El Atlético firma a Musso, portero del Atalanta

E. M. SAN SEBASTIÁN

«Espero haber devuelto una pequeña parte de lo que el club me ha aportado a lo largo de mi carrera», dijo Mikel Merino en su despedida de la Real Sociedad para fichar por el Arsenal, certificada ayer.

En un vídeo difundidopor el club guipuzcoano, en el que se ve al futbolista despidiéndose de la plantilla y el cuerpo técnico el pasado viernes en Zubieta, y en un mensaje publicado en las redes sociales, el centrocampista dijo adiós a la afición después de «seis años maravillosos»
en los que han creci-



Mikel Merino, GETTY

en los que han crecido «de la mano» el club, el equipo
y él mismo. «Empezando como un
grupo de jóvenes inexpertos y terminando concinco años europeos
y una Champions para soñar, sin
olvidar la primera final vasca de la
historia, siendo campeones de la
Copa después de tanto tiempo», dejó dicho el nuevo jugador del equipo entrenado por Mikel Arteta.

Merino afirma que se va con una mezcla de pena por la despedida y de «paz por tener la sensación de haber dado todo» por la Real.

El club guipuzcoano también expresó en un comunicado su agradecimiento a un jugador que ha ofrecido un rendimiento extraordinario. Se marcha el autor de un pase para la historia, el que dejó solo a Portu ante Unai Simón en la final de la Copa del Rey de 2021, jugada que propició el penalti que el capitán Mikel Oyarzabal transformó para otorgar a la Real el primer título de este siglo.

«Mikel llegó a la Real el verano de 2018. Empezó a crecer de la mano del equipo y su rendimiento no paró de subir. Sus éxitos personales fueron los del conjunto txuri urdin y en su etapa como realista nos ha dejado grandísimas actuaciones. Ha sido un jugador clave en los logros del último lustro», ha valorado la Real Sociedad, con la que ha disputado 242 partidos.

Merino tenía 22 años cuando llegó por 12 millones de euros, procedente del Newcastle, y abandona el club una temporada antes de finalizar su contrato, dejando en las arcas de la Real 32,5 millones de euros, que pueden ser más en función del cumplimiento de algunas variables. No se ha hecho pública la duración del contrato, si bien el Arsenal comunició que será de larga duración.

Su salida se suma a la de Robin Le Normand, que ya ha debutado con el Atlético de Ma-

con el Atlético de Madrid, y priva a Imanol Alguacil de dos futbolistas capitales a lo largo de las últimas temporadas.

Precisamente el Atlético (hoy se enfrenta al Espanyol, 21,30 horas) anunció una nueva contratación, la sexta de este curso. Se trata delguardameta argentino del Atalana Juan Musso,

de 30 años, que pasó ayer el reconocimiento médico. El portero llega cedido por una temporada a cambio de un millón y medio de euros. Se suma al mencionado central realista. Julián Álvarez. Sorloth. Gallagher y Lenglet. Ha disputado 99 partidos a lo largo de las tres temporadas con el Atalanta, en los que ha encajado 117 goles. Jugó la Supercopa ante el Real Madrid.

### LALIGA EA SPORTS

JORNADA 3"

Villarreal 4 Ceita 3.
Mallorca O Sevilla 0.
Rayo Vallecano I Barcelona 2.
Hoy: Athletic-Valencia (19.00 horas).
Valladolid-Leganés (19.00 h).
R. Sociedad-Alavés (21.30 horas).
Atletico-Espanyol (21.30 horas).
Jueves: Girona-Osasuna (19.00 h.). Las
Palmas-R. Madrid (21.30 horas).
Aplazado: Betis-Getafe

10 5 0 05 00 0

|                | N. | - 53 | 100 | 0.60 | (GE | 136 | PI |
|----------------|----|------|-----|------|-----|-----|----|
| 1. Barcelona   | 3  | 3    | 0.  | 0    | 6   | 3   | 9  |
| 2. Villarreal  | 3  | 2    | 7   | 0    | 8   | 6   | 7  |
| 3, Celta       | 3  | 2    | 0   | 1    | 8   | 6   | 6  |
| 4. At. Modrid  | 2  | 1    | 1   | 0    | 5   | 2   | 4  |
| 5. Real Madrid | 2  | 1    | 1   | 0    | 4   | 1   | 4  |
| 6. Leganés     | 2  | 1    | 1   | 0    | 3   | 2   | 4  |
| 7. Osasuna     | 2  | 1    | 1   | 0    | 2   | 1   | 4  |
| 8. Rayo        | 3  | 1    | 1   | 1    | 3   | 3   | 4  |
| 9. R. Sociedad | 2  | 1    | 0   | 1    | 2   | 2   | 3  |
| 10. Valladolid | 2  | 1    | 0   | 1    | 1   | 3   | 3  |
| 11. Getafe     | 2  | .0   | 2   | 0    | 1   | 1   | 2  |
| 12. Betis      | 2  | 0    | 2   | 0    | 1   | 1   | 2  |
| 13. Sevilla    | 3  | 0    | 2   | 1    | 3   | 4   | 2  |
| 14. Mallorca   | 3  | 0    | 2   | 1    | 1   | 2   | 2  |
| 15. Las Palmas | 2  | 0    | 1   | 1    | 3   | 4   | 1  |
| 16. Athletic   | 2  | 0    | 1   | 1    | 2   | 3   | 1  |
| 17. Alavés     | 2  | 0    | 1   | 1    | 1   | 2   | 1  |
| 18. Girona     | 2  | 0    | 1   | 1    | 1   | 4   | 1  |
| 19. Espanyol   | 2  | 0    | 0   | 2    | 0   | 2   | 0  |
| 20. Valencia   | 2  | 0    | 0   | 2    | 2   | 5   | 0  |



Van Aert muestra los tres dedos en la celebración de su victoria de ayer, la tercera en la Vuelta. M. RIOPA / APP

# Fuga y triplete para Van Aert

**VUELTA.** El belga, en un recorrido similar al de las clásicas, gana en Baiona tras una escapada de 130 kilómetros y ya suma tres triunfos

## VUELTA A ESPAÑA 2024 10<sup>a</sup>. Ponteareas-Baiona 160 kms.

| CLASIFICACIÓN DE LA ETAP | A          |
|--------------------------|------------|
| 1. W. Van Aert (BEL/VIS) | 3:50.47    |
| 2. Q. Pacher (FRA/GRU)   | a 0.03     |
| 3. M. Soler (ESP/UAE)    | a 2.01     |
| 4. W. Lecerf (FRA/TRE)   | m.t.       |
| 5. J. Hollman (ALE/ALP)  | m.t.       |
| CLASIFICACIÓN GENERAL    |            |
| 1. B. O'Connor (AUS/DEC) | 40.05.54   |
| 2. P. Roglic (ESL/RED)   | a 3.53     |
| 3. R. Carapaz (ECU/EFE)  | a 4.32     |
| 4. E. Mas (ESP/MOV)      | a 4.35     |
| 5. M. Landa (ESP/TRE)    | a 5.17     |
| Hoy: Padrón-Padrón       | 166,5 kms. |
|                          |            |

### PABLO DE LA CALLE

Esta Vuelta de guerrillas se retroalimenta en su hábitat natural. Terreno sembrado de trampas en un recorrido de dientes de sierra en la primera cita con Galicia, un es-cenario propicio para las emboscadas en el que Wout van Aert se siente comodísimo. El belga, en las sinuosas carreteras próximas a las Rías Baixas, mostró su poderío tras consumar una escapada de 130 ki lómetros. Tercera victoria para el fenomenal corredor del Visma. Si los anteriores triunfos los consiguió en al sprint, en Castelo Branco y en Córdoba, ayer lo hizo tras aprovechar el impulso de una escapada nacida por el esfuerzo de Marc Soler, que terminó tercero.

La jornada. con un recorrido quebrado y sin descanso, fue controlada por el Decathlon de Ben O'Connor. El australiano manejó con acierto las mínimas acometidas de su adversarios. Carapaz, Yates, Enric Mas, Landa, Roglic y Carlos Rodríguez desaprovecharon una buena ocasión para limar distancia con un líder que cada vez se siente más identificado en su papel protagonista.

Tras el día de descanso y el traslado desde Granada a Ponteareas (cuna de los hermanos Delio v Emilio Rodríguez y de Álvaro Pino), los supervivientes de la ronda aliviaron su agobio con un gratificante descenso de la temperatura, de los 40 grados de Andalucía a los 27 de los parajes de Pontevedra. Todos se animaron en una excursión de 160 kilómetros que prometía sensaciones fuertes por el interesante perfil de la etapa: Subidas a cuatro puertos y un descenso de 20 kilómetros hacia la meta de Baiona. Una propuesta ideal para los aventureros. Un recorrido similar a esas palpitantes clásicas de primavera, con muros, toboganes y sin apenas zonas de recuperación. Esos desafíos que tan bien conoce Van Aert.

El arranque fue frenético, con los UAE hiperactivos. Brandon McNulty y Marc Soler aceleraron para fracturar el grupo y provocar la escapada buena. Larga sucesión de hachazos, neutralizados por el Decathlon. No hubo tregua en el ascenso a Fonfría, con Soler. Van Aert y el belga William Junior Lecerf (gregario de Landa en el T-Rex) trabajando para consumar la fuga. Casi medio minuto de ventaja en el descenso, camino de la cota de Vilachán, con más de too kilómetros por delante, con el río Miño a distancia corta. Al trío de aventureros se uniceron el alemán Juri Hollman (Alpecin) y el francés Quentin Pacher (Groupama). Seis minutos de renta a falta de 50 kilómetros, en el segundo alto de la jornada, poco antes del anuncio del abandono del italiano Ciccone.

En el inicio del Alto de Mougás, un puerto de primera categoría de casi 10 kilómetros al 6% de desnivel, Van AertyPacherabandonaronasus compañeros de aventura. El pelotón viajaba estirado por las carreteras de las Rías Baixas. El francés fue muy generoso e ingenuo. Colaboró con Van Aert sabiendo que el belga era muy superior en el sprint. Amagó con un ataque a falta de un kilómetro, pero su intentona fue inútil. Van Aert, sin aparente dificultad, aceleró y en sólo 20 metros descolgó al galo. El belga entró en la meta con el brazo derecho levantado y mostrando los tres dedos que le acreditan como el meior cazador de etapas de la Vuelta. Antes de la llegada del pelotón, que apareció 5.30 minutos más tarde, tuvo tiempo para festejar el triunfo con su hijo y esposa. Todos los focos para el belga, que todavía espera aumentar su fructifera cosecha. No lo duden.

### **DEPORTES**



### SINNER ARROLLA TRAS CEDER EL PRIMER SET

Todos los ojos estaban puestos sobre el tenista italiano Jannik Sinner después de su caso de dopaje. El número 1 del mundo (en la imagen) empezó nervioso y cedió el primer parcial en su estreno en esta edición del Abierto de Estados Unidos, antes de terminar arrollando al estadounidense Makenzie McDonald por 2-6, 6-2, 6-1 y 6-2. Novak Diokovi, defensor del título, tetracampeón del torneo y reciente oro en los Juegos Olímpicos de París venció a Radu Albot por 6-2, 6-2 y 6-4. En su primer partido desde que derrotara a Carlos Alcaraz para colgarse en Roland Garros la anhelada medalla, el serbio no tuvo problema alguno para desembarazarse del jugador rumano y plantarse en la segunda ronda, donde se medirá con su compatriota Diere. AP

## Hasta tres horas diarias de masaje

US OPEN. Roberto Martín, responsable de la rehabilitación de Badosa, explica las claves de su repunte competitivo

### JAVIER SÁNCHEZ

Hace nada, entre los primeros rayos del verano, Paula Badosa era una tenista desesperada que maldecía su suerte en una de las pistas pequeñas de Roland Garros, donde estaba a punto de perder, otra vez perder, qué hartita estaba ya de perder.

Por culpa de una fractura de estrés en su espalda llevaba más de un año de calvario, de dolores y derrotas hasta llegar a caer al número 140 del ranking WTA. ¿Volvería a la élite? Aquella noche en el Grand Slam parisino parecía imposible. Ante la británica Katie Boulder, en primera ronda, lloraba sobre la pista y reclamaba al cielo unas soluciones que, de repente, llegaron. Si, llegaron. Un milagro. O simplemente su tenis.

Liberada del dolor gracias a la infiltración de corticoides que acababa de inyectarse, remontó, ganó y desde entonces es otra Badosa. Más alegre, más decidida y, sobre todo, más ganadora.

Con el título en el WTA 500 de Washington y las semifinales en el WTA 1000 de Ĉincinnati, en la presente gira norteamericana de cemento sólo dos tenistas, la estadounidense Jessica Pagula y la bielorrusa Aryna Sabalenka, han brillado más que ella. Pese a ser la cabeza de serie número 27, en el actual US Open entre es la séptima favorita para las casas de apuestas yankees y el lunes en primera ronda pasó por encima de la suiza Victoria Golubic con un 6-o y 6-3. Le espera en segunda ronda la estadounidense Taylor Townsend, ¿Cómo se ha producido un cambio tan repentino?

«Paula ahora está recogiendo los frutos de un trabajo que duró muchos meses. Antes ni ella misma podía ver ese resultado», analiza el fisioterapeuta Roberto Martin, jefe de la clínica Ignition de Getafe y responsable de la rehabilitación de Badosa, que vivió el suplicio junto a ella. Porque desde el principio sabía que iba para largo y desde el principio sabía que en el deporte de élite no hay paciencia suficiente para cruzar por algo así.

«En el tenis la parte baja de la columna vertebral sufre mucho por la hiperextensión necesaria para el saque y los giros constantes y la primavera del año pasado Paula sufrió

una fractura por estrés en esa zona, entre las vértebras L4 y L5. Si te rompes el fémur o el cúbito te puedes recuperar relativamente rápido, pero en la columna vertebral el proceso es muy lento. Ella tuvo que estar parada, reforzar toda la musculatura para recuperar estabilidad y al final del proceso, cuando la fractura estaba ya consolidada, sufrió una inflamación en esa misma

zona. Fue muy dolorosa y muy limitante y ahí vivió los momentos más duros», recuerda Martín, con el WTA 1000 de Madrid en abril como peor momento en la memoria.

En la Caja Mágica, en casa, Badosa quería brillar de nuevo y perdió a las primeras de cambio ante la también española Jessica Bouzas. Según ha admitido recientemente, entonces «tocó fondo». Y sólo en Roland Garros, después de su segunda infiltración—la primera fue en marzo antes del WTA 1000 de Indian Wells—, empezó a ver la luz. «Paula trabajó muchísimo para volver. Llegamos a encadenar sesiones diarias de trabajo manual de tres horas, usamos todas las terapias posibles, desde la cámara hiperbárica a la luz roja pasando por el magnetolith, un campo magnético mucho más potente que las magnetoterapias antiguas. Ella pu-



Paula Badosa, el pasado lunes, en su debut en el US Open 2024. AP

Después de arrollar a Golubic se medirá en segunda ronda con Townsend so todo de su parte para volver y ahora está volviendo a disfrutar de su juego», comenta Martín que formó equipo para la recuperación de Badosa con el doctor Javier Ferrato. el preparador físico David Antona o Daniel de la Serna, director clinico del Instituto Español de psiconeuroinmunología.

Porque la tenista, que ya no comía alimentos con gluten, tuvo que reajustar su dieta para evitar la inflamación de los intestinos—que re-

percutiria a la espalda- y hacer otros cambios en su rutina. Entre Dubai, donde reside habitualmente, y Madrid, donde estaban sus doctores, la española encontró su camino para intentar volver al lugar donde lo dejó, en aquel número dos del ranking WTA.

Su palmarés asegura que el US Open no es el mejor Grand Slam para ascender -nunca ha llegado a tercera ronda-, pe-

ro ahora es otra. Más alegre, más decidida y, sobre todo, más ganadora.

«Ahora está recuperada de su lesión de espalda. Evidentemente debe seguir trabajando esa zona y siguiendo las pautas de trabajo, pero ahora puede centrarse ya en su juego y en volver a disfrutar del tenis», finaliza Martín ante la resurrección de Badosa, de su llanto hace nada en Roland Garros a su brillo estos días.





Empleados de la empresa alemana Ottobock reparan una silla de ruedas en el taller de la Villa Paralímpica de París, esta semana. Dimitar Dilkoff / AFP

# La revolución tecnológica llega a los Paralímpicos

JJPP. Innovaciones como prótesis reactivas, sillas especializadas o entrenamientos con realidad virtual ayudan a los deportistas que hoy vivirán en París la inauguración

### JAVIER SÁNCHEZ

Antes de interpretar a la madre biológica de Once en la serie Stranger Things, la estadounidense Aimee Mullins revolucionó el atletismo en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996 al aparecer en la pista con unas prótesis en forma de ¿fabricadas en fibra de carbono. Eran las flex-foot cheetah, todo un invento. Su creador, el ingeniero Van Philips, también estadounidense, había descubierto años atrás que lo mejor para los corredores amputados no era imitar las piernas humanas, si no simular las patas de los guepardos y con Mullins como ejemplo cambió las reglas de la ortopedia. Desde aquel momento, los Juegos Paralímpicos viven en una fiebre tecnológica que ha llevado a avances impensables hace apenas un par de décadas.

«Contar con las mejores prótesis o las mejores sillas de ruedas es importantísimo hoy en día para los deportistas», explica Peter Franzel, responsable de Eventos de Ottobock, la empresa alemana que desde Seúl 1988 ayuda a los paralímpicos con sus aparatos. En la Villa Paralímpica de París la compañía cuenta con un taller de reparaciones con 160 empleados que antes siguiera de la ceremonia de inauguración que tendrá lugar hoy (20.00 horas, La 2) ya ha realizado más de 300 trabajos. Algunos son sencillos, como colocar un portabanderas en las sillas de los abanderados y las abanderadas que lo necesiten—los españoles son la judoka Marta Arce y el juga-

dor de tenis mesa Álvaro Varela-, pero otros son más complejos.

No en vano, algunos elementos del paralimpismo se han sofisticado hasta el extremo. En las prótesis, por ejemplo, hay una guerra entre Ottobock y la firma islandesa Ossur –la actual propietaria de las flex-foot cheetahpara ver quién las hace más ligeras y reactivas. Como ocurre en el atletismo olímpico entre Nike, Adidas, Asics, Hoka o On lo importante no es pro-

mocionar la marca, la imagen, la innovación, no tanto vender directamente más prótesis de competición que el rival. Según datos de Ottobock, su producción de prótesis deportivas no alcanza las 1.000 unidades anuales, pero fabrica unas 150.000 prótesis de calle al año. El mercado protésico, según cálculos de expertos, supera los 1.000 millones de euros de valor y sigue creciendo. Luego están las sillas de ruedas.

### ESPAÑA Las 36 de Tokio, el objetivo

Desde hoy hasta el próximo 8 de septiembre se disputarán los Juegos Paralímpicos de París a los que España se presentará con 150 deportistas (139 con discapacidad y 11 de apoyo). La delegación buscará superar las 36 medallas de Tokio 2020 –nueve oros, 15 platas y 25 bronces-, en 16 de los 23 deportes del programa paralímpico, con una gran presencia en natación (34), atletismo (23 atletas y 7 guías), baloncesto en silla de ruedas (24 jugadores en ambas categorías) y triatlón (13 triatletas y tres guías).

En natación, veteranos como Teresa Perales, Miguel Luque, José Antonio Marí o Sarai Gascón serán la referencia para los nadadores debutantes, como la joven almeriense de 16 años Tasy Dmitry, bicampeona del mundo en 100 braza SB8 y campeona de Europa este año, quien aspira a completar la

triple corona con un oro paralímpico.

En atletismo, Kim
López, oro en
lanzamiento de peso en
Río 2016 y Tokio 2020,
volverá a ser uno de los
favoritos, al igual que
Yassine Ouhdadi en los
5,000 metros o Adi
Iglesias, que buscará el
oro en el 400, mientras
que Desiré Vila buscará
subir al podio en la
velocidad.

En la misma carrera publicitaria, algunas marcas han pasado de hacer sillas específicas para deportes más populares como el atletismo o el baloncesto -éstas son más altas y las ruedas tienen un aro de empuje más grande- a idear sillas para todos las disciplinas posibles. Por ejemplo, con la incorporación del bádminton al programa paralímpico en To-

«Contar con las mejores prótesis o las mejores sillas es esencial», dice un fabricante

### La impresión 3D ha mejorado el ajuste de prótesis y guantes de varios participantes

kio 2020 aparecieron unas sillas con respaldo y ruedas traseras adicionales para que los jugadores pudieran 
inclinarse hacia atrás para rematar 
y en el rugby ya existen incluso sillas específicas de ataque y sillas específicas de defensa. Las primeras 
tienen alas metálicas de aluminio en 
la rueda delantera y las segundas 
cuentan con un gancho para atrapar 
a los oponentes.

Con las limitaciones que marca cada reglamento-especialmente en lo que atañe a la incorporación de electrónica o motores-, en cada edición se meioran los sistemas para los deportistas paralímpicos, aunque quedan tareas pendientes. La impresión 3D ya ha permitido que algunos participantes se fabriquen prótesis o guantes a medida, piezas perfectamente ajustadas a sus cuerpos, pero esa tecnología todavía no se ha popularizado. Y la incorporación de la inteligencia artificial y la realidad virtual a los Juegos Paralímpicos está sólo en sus inicios.

«Es un sector en pleno desarrollo aunque sus posibilidades son muchísimas. Por ejemplo, colocando sensores a prótesis y sillas se puede optimizar mucho su ergonomía o su distribución de fuerzas», señala Gema Ruiz Díaz-Mariblanca, responsable de IA v Data de de Softtek, empresa mexicana que ya ha propuesto avances como un dispositivo para ayudar a los nadadores con discapacidad visual a seguir el carril de la forma más sencilla posible. En materia de realidad virtual el campo por descubrir es infinito-algunos paralímpicos, como el esquiador neozelandés Adam Hall, lo utilizan para afinar sus sentidos en los entrenamientos— y no sólo para los deportistas. El Comité Paralímpico Internacional (CPI) presentó recientemente una aplicación por la que los aficionados podían simular momentáneamente las dificultades a las que se enfrenta un paralímpico y apreciar así el valor de sus logros.

Los temas más refrescantes todos los días con

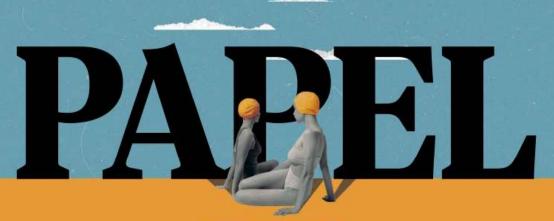

## **VERANO**

















Desde 16 de julio hasta el 31 de agosto con



### **ELTIEMPO**

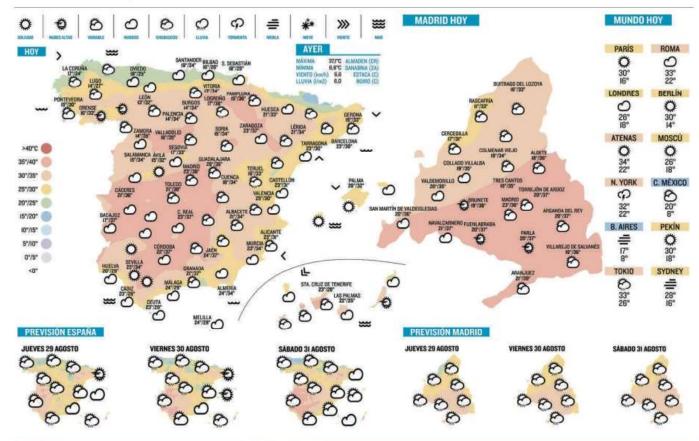

### SORTEOS

### BONOLOTO

Combinación ganadora del martes

### 6-11-15-18-30-39 (C 38, R 5)

| Categoria | Acertantes | Euros     |
|-----------|------------|-----------|
| 6         | 0          | BOTE      |
| 5 + C     | 2          | 63.243,61 |
| 5         | 78         | 810,82    |
| 4         | 3.891      | 24.38X    |
| 3         | 72.522     | 4,00      |
| Reintegro | 408.33     | 0,50      |

Combinación ganadora del lunes:

### 3-9-10-22-23-45 (C 14 R 6)

| Categoria | Acertantes | Euros        |
|-----------|------------|--------------|
| 6         | 1          | 1.412.917,67 |
| 5 + C     | 1          | 134.994.92   |
| 5         | 96         | 703,10       |
| 4         | 4.935      | 20.52        |
| 3         | 90.914     | 4,00         |
| Reintegro | 463.318    | 0,50         |

### SUPER ONCE

Combinación ganadora del martes: I° Sortec: 05-II-I5-I7-24-29-30-35-40-44-50-53-56-65-69-72-74-76-79-85 2° Sortes: 05-07-10-19-23-27-32-35-36-37-41-44-46-53-54-70-72-78-79-85 3° Sortos: 01-09-16-18-20-24-26-28-36-39-42-43-48-52-53-54-55-62-72-82 4° Sorteo: 04-06-09-II-12-17-22-24-26-29-32-42-46-48-57-60-73-76-80-8I 5° Sortes: 02-04-12-18-23-29-30-32-38-44-50-52-53-54-55-62-66-67-70-72

TRIPLEX DE LA ONCE 971 - 156 - 932 - 103 - 277

### CUPÓN DE LA ONCE

### 07913

La Paga: 018

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres prime ras o tres últimas y 6 euros a las dos pri meras o dos últimas. Reintegro de 2 curos a la primera o la última cifra del número premiado.

### **EURO JACKPOT**

Combinación ganadora del martes: 15-24-29-33-39 (soles: 2, 9)

### EUROMILLONES

Combinación ganadora del martes: 1-8-11-42-47 (E 4, 11)

#### EL MILLÓN FZT82327

| Acierto | Acertantes | Euros      |
|---------|------------|------------|
| 5+2     | 0          | EUROBOTE   |
| 5+1     | 0          | 0.00       |
| 5 + D   | 5          | 160.042.03 |
| 4+2     | 36         | 1,311,59   |
| 4+1     | 626        | 138,94     |
| 4+0     | 1.394      | 65,96      |
| 3+2     | 1.368      | 47.23      |
| 2+2     | 20.589     | 15,69      |
| 3+1     | 29.083     | 12,39      |
| 3+0     | 66.704     | 10,06      |
| 1+2     | 108.715    | 7.47       |
| 2+1     | 444.203    | 5.76       |
| 2+0     | 1.036.127  | 3,98       |
|         |            |            |

### SUSCRIBETE A TODO EL MUNDO Todo por solo $39_{\text{mes}}$ Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

### CRUCIGRAMA

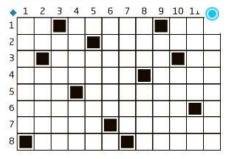

HORIZONTALES.- I. Pronombre singular. Manejé un vehículo. Hace subir algo tirando de la cuerda de que está colgado. 2. Que niega la existencia de Dios. Que tienen vetas. 3. Acciones propias de un mono. Empieza y acaba el norte. 4. Obra, generalmente de cemento armado, para conte-ner o regular el curso de las aguas. Te movias de un lugar a otro. 5. Siglas de Alta Velocidad Española. Armonioso, cadencioso. 6. Personas que se burlan con disimulo e ironía. 7. Aleación de hierro y pequeñas cantidades de carbono que posee gran dureza y elasticidad. Suave como la seda. 8. Instrumento de agricultura que sirve para labrar la tierra. Números que no se pueden dividir exactamente por dos.

VERTICALES.- I. Ciudad natal de Xavi Hernández, exjugador del FC Barcelona. 2. La nota do antiguamente. Trae algo a la imaginación. 3. Dañar, ofender, causar perjuicio. 4. Alabanza de las cualidades y méritos de alguien. Altar donde se ofrecían sacrificios a los dioses. 5. Tirano impio que construyó la Torre de Babel. 6. Que evade dinero o bienes. 7. Cam-

pos o sitios acotados o cerrados por ley u ordenanza. 8. Séptima letra del alfabeto griego, que corresponde a la e larga del latino. Juntan varias piezas, 9. Acogido a un establecimiento de beneficencia. IO. Acudid. Nombre de una de las partículas cuánticas. II. Partes de un campo de baloncesto próximas a la canasta. Estoy instruido en algo, 12. Muieres que se dedican a asesorar.

Zonas, Sé. IZ. Asesoras.

SOLUCIONES: HORIZONTALES-1. To, Lleve, Iza. 2. Ateo, Vetados. 3. R. Monadas. Ne. 4. Represa, Ibas. 5. Ave. Moduloso, 6. Socarronas. R. 7. Acero. Sedosa. 8. Aver. Moduloso, 6. Socarronas. R. 7. Acero. Sedosa. 8. Aver. Monadas. Ne. 4. Aver. Ne. 4. Aver. Monadas. Ne. 4. Aver. Ne

### HORÓSCOPO



### ARIES

(21 marzo - 20 abril) El universo està de tu lado y te sonrie. Déjate llevar por la corriente de la vida, te llevará a algunos lugares maravillo



### TAURO

(21 abril - 20 mayo)

Haz uso de tu gran intuición porque eres un ser con mucha vida y fuerza interior y quizás detectes dónde hay un nuevo negocio o proyecto.



### GÉMINIS

(21 mayo - 21 junio) Abraza lo desconocido con entusiasmo, pues encentrarás inspiración en luga-res inesperados y encontrarás claves



### CÁNCER

(22 junio - 22 julio)
Es probable que te involucren en una actividad que no te apetece nada realizar, sin embargo el rechazarla te hará sentir mal contigo mismo.



Un recuerdo feliz de un encuentro pasado te hará sonreir y te hará recor-dar el poder del amor. Sorprende a tu pareja de una forma diferente.



### VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre)
Està bien que indagues en asuntos de
tu pareja si croes que la puedes ayudar,
pero tampoco te excedas y llegues a
invadir su intimidad.



### LIBRA

Sabes que cuande le ves todo negre, nada de le que hagas funciona, así que debes esforzarte por ser más optimista y confiar más en ti mismo.



### **ESCORPIO**

(23 ectubre - 21 noviembre) Un viaje imprevisto alterará tus planes inmediatos, pero traerá consigo expe-riencias enriquecedoras. Aprovecha las oportunidades que se presenten.



(22 noviembre - 22 diciembre) Confia más en tu pareja porque ella tie-ne la solución idónea para fi, no obs-tante antes de pedirsela deberías tener



### CAPRICORNIO

(23 diciembre 21 enero)

La energia positiva que has estado generando atraerá a alguien que se siente atraído por ti, sobre todo si estás libre en el ámbito afectivo.



### ACUARIO

(22 enero - 21 febrero)

Hoy más que nunca tienes muy claros
tus objetivos profesionales y financieros y, por ello, eludes cualquier situación que pueda alterarios.



PISCIS
(22 febrero - 20 marzo)
Hoy, recibirás un consejo saludable
que puede mejorar lu bienestar.
La práctica de una actividad física
regular le hará sentir más energético.



Las entrevistas más gamberras de la mano de Iñako Díaz-Guerra, Javier Cid, Ana del Barrio, Cristina Luis y David Lema.



EL #MUNDO

### TELEVISIÓN

TV3

10.45 USA Tour 2024, «Bay

marques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 El doctor Martin.
\*Pinta-ho de negre» y «El salvatge oest d'Anglaterra».
17.20 Hotel Voramar.
«Cooperació» y «Estiu, mar i

19.00 No tenim vergonya. 19.10 Atrapa'm si pots.

cials». Tens un minut?

Telenoticies vespre. 22.05 Joc de cartes d'estiu. «El millor restaurant

#### GENERALISTAS

8.50 La hora de La I. 10.40 Mañanero 14.00 Mañaneros, Informativo territorial. Ahora o nunca verano. Telediario I.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Mod-

erna. 17.30 La Promesa. El cazador.

Aqui la Tierra. Telediario 2.

21.55 4 estrellas. «La noche

más larga». 22.50 Cicatriz. Emisión de los capítulos «El largo viaje» «Veneno».

Cine. «Ciudad de mentiras». EEUU. 2018. II2 min. Director: Brad Furman. 2.20 Noticias 24 horas. 6.00 Noticias 24 horas.

#### La 2

11.40 La 2 express. 11.50 Las rutas D'Ambrosio. 12.50 Mañanas de cine. «La balada de Johnny Ringo». España, Alemania. 1966.

91 min. Director: José Luis

Madrid. 14.20 Ramón y Cajal. Histo-ria de una voluntad. 15.20 Saber y ganar. 16.05 Vuelta Ciclista a

18.00 Documenta2. «La tierra ancestral. Dinosaurios

del continente helado». 18.50 La 2 express. En cuerpo y alma.

20.00 Ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de París 2024. 23.15 Cine. «La vida de

0.30 Festivales de verano.

#### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias I.

Deportes.

15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad.

Y ahora Sonsoles. Pasapalabra. Antena 3 Noticias 2.

Deportes.

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0. 22.45 El peliculón. «Super agente Makey». España. 2020. 94 min. Director: Alfonso Sánchez.

1.00 Cine. «Que se mueran los fens». España 2010. 104 min. Director: Nacho G.

Velilla. 2.45 The Game Show.

7.30 ¡Toma salami! 8.20 Callejeros viajeros. In-cluye «Playas de Colombia» y «Los Cayos, un puente hacia

el paraiso». 10.20 Viajoros Cuatro. «República Dominicana». 11.30 En boca de todos.

14.00 Noticias Cuatro. 14.55 EIDesmarque Cuatro. 15.10 El tiempo. 15.30 Todo es mentira.

18.00 Lo sabe, no lo sabe

First Dates.

First Dates 22.50 Viajeros Cuatro. Incluye «Costa Dorada» y «Ria de Vigo». 1.35 Callejeros viajeros.

19.00

20.00

Tiempo al tiempo. Noticias Cuatro. ElDesmarque Cuatro. El tiempo.

Cuatro

#### Telecinco

8.55 La mirada crítica. 10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Te-15.25 ElDesmarque Te-

15.40 El tiempo. 15.45 El diario de Jorge

17.30 TardeAR. Presentado por Ana Rosa Quintana. 20.00 Reacción en cadena.

Presentado por Ion Aramendi. 21.00 Informativos

21.00 Informativos
Telecinco. Presentado por
Leticia Iglesias.
21.35 ElDesmarque
Telecinco. Presentado por
Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo.
21.50 Babylon Show.
22.50 Una vida perfecta.
2.00 Casino Gran Madrid
Online Show.

Ventaprime.

15.15 Jugones. 15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta noticias 2ª

21.00 Especial La Sexta

21.20 La Sexta meteo

21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio Sum-

mertime. 22.30 El taquillazo, «Matar

o morir. Peppermint». Hong Kong, EEUU. 2018. 101 min.

tor: Pierre Morel. Cine. «Getaway»

Previo Aruser@s.

Aruser@s. Al rojo vivo. La Sexta noticias Iª

La Sexta

7.00

### VEO DMax

9.05 Cazasubastas, Incluve «Empeñar o no empeñar» «Space Cowboys», «Ramp problemática», «Anzuelo, sedal e impresora» y «Rock

11.21 Aventura en pelotas. 15.02 Expedición al pasado

15.57 La pesca del oro. Incluye «Papá con draga nueva» y «El barco de los

necios».

17.47 Pesca radical.

20.34 Chapa y pintura.

Pulicendo el Nova».

21.30 ¿Cómo lo hacen?

Incluye «Camiones wrecker/
Roquefort/Traslado de árboles» y «Mármol y mahjong». 22.30 La bomba secreta de

Hitler. 0.01 II Guerra Mundial:

10.45 Audiencia general.

11.00 Santa misa, Palabra

11.40 Adoración eucaristica. 12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día. 12.20 Don Matteo.

14.45 Sesión doble. «Todos

17.00 Sesion doble. «El último torpedo».
19.00 Western. «El retorno del bandolero». EEUU. 1948.
90 min. Director: Ray Enright.
20.30 Trece noticias 20:30.
20.45 Cine. «Asi mueren les vallentes». EEUU. 1955.
81 min. Director: Alfred L. Werker.

Werker

eran valientes». 17.00 Sesión doble. «El

Trece noticias 14:30.

TRECE

### Movistar Plus+

9.11 Superancianos: cómo vivir más y mejor. 10.00 Dentro de las

Action. Bruce Willis: un imbre de acción.

12.40 Dia D: cineastas en el 13.38 Día D: en primera persona. Emisión de dos

15.09 Ilustres ignorantes. 15.40 Cine. «Siete años en

el Tihets 17.50 Cine. «Matador». 19.26 Marbella. 21.23 LaLiga EA Sports. «At. de Madrid-Espanyol». En

directo. 23.30 Leo talks.

6.40 Mujeres ricas de

sueños. Emisión de dos episodios. Los anfitriones se comprometen a ayudar a las parejas a encontrar, comprar,

y transformar una casa

23.25 Muieres asesinas. Emisión de tres episodios. 2.05 La tienda de Galería

del Coleccionista. 3.05 Killer. Emisión de

cuatro episodios. 6.00 Mujeres ricas de

descuidada en la casa de sus

Cheshare.

8.50 Venganza: millonarios asesinos. Emisión de dos episodios.

10.45 Killer.

11.40 Caso cerrado.

21.30 La casa de mis

23.54 Crimenes. 2.10 Tennis US Open.

TEN

Cheshire.

Telenoticias. Deportes. El tiempo. Buenos días, Madrid. 8.10

120 minutos.

11.20 14.00 Telenoticias. Deportes.

15.20 El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa. «Superagente K-9». 17.15 Cine de tarde. «Situ-

ación desesperada» 19.15 Madrid directo.

20.30 Telenoticias

20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.30 El tiempo.
21.35 Juntos.
22.30 El megahit. «Agente oculto». Alemania, EEUU,
R.U. 2022. Directores: Declan Lawn, Adam Patterson.
0.30 Afrápame si puedes Celebrity.

# d'interior de l'Empordà». 23.15 Joc de cartes d'estiu. «El millor restaurant del Cap de Creus».

ETB 2 9.55 Monk, «El otro herma

9.55 Monk. «El otro herma no del Sr. Monk» y «La serie favorità del Sr. Monk». 11.20 Vascos por el mundo. 11.45 Juego de cartas. 13.55 Atrápame si puedes. 14.58 Teleberri.

15.35 Teleherri kirolak

15.55 Eguraldia. 16.15 Esto no es normal. 17.25 Quédate. 20.05 A bocados verano.

«Bonito empanado con piper-

«Bonto empanado con prada y piparras».
21.00 Teleberri.
21.35 Teleberri kirolak.
22.05 Eguraldia.
22.15 Rh+.

22.55 Oido cocina 23.55 Duelo en las alturas. «Ayuntamientos». 1.20 Chiloé, una aventura ultratrail.

«Espe 20.10 21.00

8.35 Andalucia directo. 10.20 Hoy en dia. 11.50 A toda costa. 13.15 Tierra de sabores.

«Hornachuelos (Córdoba)». 14.30 Canal Sur noticias I. 15.25 La tarde, Aquí y ahora,

Canal Sur

7.40 Los repobladores.
 8.35 Andalucia directo.

18.00 Andalucia directo.
19.50 Cómetelo, Presentado
por Enrique Sánchez.
20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Ángel

21.40 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo Sar ria. 22.50 A toda costa. Presen-

tado por Teresa Martin. 1.55 La Huelva de Colón. 3.50 Canal Sur música.

4.40 Lo flamenco. Presen-tado por Manuel Curao.

### PARA NO PERDERSE

### 22.50 / La I

#### La sed de venganza es más fuerte que nunca en 'Cicatriz'

Tras su estreno la semana pasada, este miércoles llegan dos nuevos capítulos de Cicatriz, en las que crecen las ansias de venganza de Irina.

Tras descubrir que su hermano murió, seguirá la pista de Boris Spaski La araña y Vanya, su perro de presa, para tratar de desmantelar su red de trata de blancas.



Momento de la serie.

liberar a cuantas mujeres pueda y matar a cuantos monstruos sea capaz por el camino.

Simón no tiene ni idea de a quién ha meti-

do en casa, y su disfuncional historia de amor sigue viento en popa cuando Irina le pide que se casen. Ella le reconoce que es por los papeles, porque quiere trabajar en España. Lo que no le ha mencionado a Simón es dónde va a mandar su currículum: se va a meter de cabeza en la red de La araña. La intención de Irina es acabar con Boris y Vanya de una vez por

todas

### 22.30 / laSexta

22.00 El cascabel.
0.30 El Partidazo de Cope.
2.30 Teletienda.

#### Jennifer Garner protagoniza Matar o morir

Riley North (Jennifer Garner) despierta de un coma después de que su marido y su hija hayan sido brutalmente asesinados. Cuando el sistema que debe juzgar a los asesinos fracasa. Rilev decide tomarse la justicia por su mano. Su objetivo será conseguir vengarse de los culpables,



Escena de la película.

quitarles todo aquello que forma parte de su vida, tal y como hicieron con ella. Este thriller dramático lo dirige Pierre Morel.

### A PUNT

8.00 Les notícies del mati. 10.05 Bon dia, bonica. 10.35 Negocis de familia. 11.00 Cine. «El punto rojo». 11.30 La Tomatina de

Bunyol. 13.15 Açò és un destarifo. 14.00 À Punt Noticies.

Migdia. 15.15 La cuina de Morera.

15.30 Afrapa'm si pots. 16.35 La Señora. «Encuen-tro con el pasado». 17.40 Cine. «Vincles que

uneixen».

19.15 Hotel Voramar.

20.10 Cadena de valor 3.0.

21.00 À Punt Noticies, Nit.

21.50 A la saca.

22.45 Má a má Bunyol.

0.55 Valencians al món.

Incluye «Costa Amalfitana» y válo i jes sous natares. «Xile i les seues platges»

### IB3 TELEVISION

6.55 Pindoles Cuina amb

Santi Taura.
7.00 Cinc dies.
8.00 Tothom en forma.
8.25 Hotel Voramar.

9.15 Postals. «Excursions». 10.05 Al dia.

11.58 Ara anam. 13.58 IB3 Noticies migdia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi Taura. «Escabetx de musclos

i pop roquer». 15.55 Agafa'm si pots! 16.50 Cinc dies. 20.30 IB3 Notícies vespre.

16.50
20.30 IB3 Noticies vesp.
21.30 El temps vespre.
21.40 Jo en sé + que tu.
22.25 Fred i calent.
103 Noticies vesp IB3 Noticies vespre. El temps vespre. 1.30 2.10

Jo en sé + que tu

#### ulte la programación w elmundo es/televis

### SUDOKU

| 7 | 6 |   |   |   | 2 | 3 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4 | 8 |   |   |   | 7 |   |   |
| 9 | 2 |   |   |   | 7 |   |   |   |
|   | 3 |   | 9 |   | 5 | 1 | 4 | 6 |
|   |   |   | 4 |   |   |   | 8 |   |
| 6 |   |   | 8 | 2 |   | 9 | 7 |   |
| 4 | 1 |   | 7 | 5 | 8 | 2 |   |   |
|   |   |   |   |   | 6 | 4 |   |   |
| 5 |   |   |   | 9 |   |   | 6 |   |

### DIE[CII 30 00 3034

| 2 |   |   | 9 |   |   |   | 1 | 0 | )                      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|
|   |   |   |   | 1 | 7 |   |   | 3 | 1                      |
|   | 5 | 8 | 6 |   |   | 2 |   |   | 1                      |
|   | 2 | 6 |   |   |   |   |   |   | E C                    |
|   |   |   |   |   |   | 4 |   | 1 | sweb.                  |
|   | 7 |   |   |   |   |   |   |   | tiempo                 |
|   |   |   |   |   |   |   | 8 |   | www.pasatiemposweb.com |
|   | 6 |   |   | 3 | 2 |   |   |   |                        |
| 5 |   |   |   | 9 | 2 |   | 2 |   | D 2024                 |

### CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nuevo filas y columnas) rellanando las celdas vacias con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

| 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 |
| 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 |
| 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 |

### SOLUCIÓN DIFÍCIL 27-08-2024

| + | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | ~ | 2 | 1 | ı |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 4 | 9  | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | l |
| 6 | 2 | 8 | 7  | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | l |
| 7 | 6 | 2 | 3  | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | l |
| 8 | 5 | 1 | 2  | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | l |
| 3 | 4 | 9 | 1  | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | l |
| 4 | 3 | 6 | 8  | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | l |
| 9 | 8 | 7 | 5  | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | l |
| 2 | 1 | 5 | 6  | 7 | 4 | 8 | q | 3 | l |



Inidad Editorial Información General, drid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser ni en todo ni en parte reproducida, distribuída, comunicada públicamente, utilizada o registrada





28821 Coslada (Madrid) Dep. Legal: M-36233-1989







SERGIO GONZÁLEZ VALERO

### EN CAMISA DE ONCE VARAS

QUIÉN. Su sonrisa perpetua lleva más de tres décadas saltando entre la televisión y la radio, aunque, admite, que también piensa en la jubilación y que es capaz de estar 12 horas en el sofá. QUÉ. El próximo 2 de septiembre estrena programa en las tardes de Onda Cero tras siete años instalado en los fines de semana.

### JAIME CANTIZANO

PRESENTADOR Y LOCUTOR

### «La financiación de Cataluña es una afrenta a los andaluces y discrimina nuestra tierra»

CRISTINA LUIS MADRID Pregunta.-Llevo ocho días seguidos trabajando y me quiero morir. ¿Cómo ha aguantado una temporada de lunes a domingo?

Respuesta.-Todavía me lo estoy pre guntando porque nos creemos invencibles y con superpoderes, pero he necesitado una desintoxicación laboral profunda por cuestión de salud. P.-¿Flaqueó el cuerpo?

R.-El cuerpo no, la cabeza, Es siempre mi mayor enemigo. De hecho, tengo un componente obsesivo de a lo mejor despertarme a las cuatro de la mañana y ponerme a trabajar en la escaleta del programa. Es algo que he intentado tratar varias veces y es imposible de solucionar.

P.-- ¿Y qué piensa esa cabeza ante el nuevo reto en la radio?

R .- Nunca me ha gustado lo sencillo y esto es un toro que tiene unos cuernos bien grandes. Pero pueden surgir cosas interesantes y espero que sea la lanzadera a la jubilación. P.-¿Ya se ve de jubilado?

R.-Llevo muchos años pensando en

ello. Aunque no lo parezca, soy capaz de estar 12 horas tirado en un sofá o en una hamaca.

P.-Confiese: ¿le visitan los fantasmas por las noches? ¿Se fustiga?

R.- Me fustigo muchísimo v va sé que esto se repite, pero el síndrome del impostor siempre está ahí agazanado. Siempre dudo de si me lo merezco. Pero llevo muchos años conviviendo con eso.

P.- ¿El público debe conocer a qué partido votan los presentadores de radio v televisión?

R.-Da igual porque con un análisis unos te sitúan en un lugar y otros en el contrario. A mí me han situado en la izquierda, en el centro y en la derecha. Quien te quiere poner la etiqueta lo va a hacer igualmente. Hov en día es muy difícil razonar e intentar hacer comprender que un día puedo criticar y analizar un determinado comportamiento de este Gobier no y al día siguiente puedo estar de acuerdo con alguna de sus decisio nes. Quieren que estés permanentemente con la bandera levantada, pero no entienden que no te aferres a una. Te empujan permanentemente a estar posicionado y hay veces que uno no llega a tener opinión sobre determinadas cuestiones

P .- Entonces parece que uno falla. R.- Hay también un fenómeno que me llama muchísimo la atención y es que vivimos en un victimismo con tinuo. Inmediatamente y ante cualquier cuestión siempre hay personas que levantan la mano y se sienten aludidas o atacadas. Nos hemos pasado de frenada con el victimismo. Vivimos en un estado de aludido permanente que es insoportable.

P .- ¿Alguna vez se ha planteado hacer

más ruido con sus opiniones para lla mar más la atención?

R.-No, para nada. Además, creo que ha pasado el tiempo de los que se suben al escenario, al estrado o al púlpito v pegan voces. La gente busca otro tipo de comunicador. Soy de los que piensa que hay una inmensa mavoria de ciudadanos que no reacciona de la misma manera en la que se hace en el Congreso o en determinadas tertulias. Estoy convencido de que gran parte de nosotros no vamos con el cuchillo entre los dientes en el día a día. Una inmensa mayoría no estamos en la Guerra Civil permanente. P.-. ¿En la tele se hacen amigos de verdad o todos se mueven por interés? R.- En la tele se pueden encontrar amigos, pero no los he buscado,

P.- ¿Le dolió la traición de Terelu al irse a contar el embarazo de su hija a la competencia?

«Si uno se apoya en la belleza con 50 años es que es un auténtico gilipollas»

«Me enfado mucho y se me nota porque se me invectan los ojos en sangre»

R .- Ese tipo de cosas no me duelen en absoluto. Que cada uno maneje su profesión v su gestión económica de la manera que quiera.

P.- ¿Reflexiona sobre su vida? R.- Ahora no mucho. Cada vez estoy más convencido de la idea de vivir el día a día porque tengo casos cercanos donde se ha demostrado que en 24 horas todo puede cambiar. Mi mayor miedo ahora mismo es la enfermedad. Sobre todo por dejar a una persona de 8 años desprovisto de una familia. Nunca había tenido miedo a la enfermedad y de pronto me descubro débil en ese sentido.

P.- ¿En algún momento se enfada? R .- Sí. Y me enfado mucho. Lo que pasa es que con el tiempo he aprendido a gestionarlo. Se me nota inmediatamente en la cara porque casi se me inyectan los ojos en sangre, Pero no me gusta la persona que saca de mí. Es desagradable.

P.- He leido que su padre era cartero y su madre ama de casa. ¿Tiene conciencia de clase?

R.-Yo he sido un afortunado. Me considero bien pagado, pero incluso cuando estás en el mejor hotel del mundo haciendo un viaje maravilloso, una vocecita te recuerda «esto antes no era así». Y creo que está bien, aunque tengo que confesar que no tengo preocupaciones económicas.

P .- ¿Trabajando se puede conseguir todo lo que uno quiera?

R.-No conozco a nadie que haya llegado y se haya mantenido en el tiempo que no hava trabajado como un cabrón y haya tenido también un poco de suerte.

P .- ¿Ser guapo ayuda?

R.-Si con 50 años uno se apova de alguna manera en la belleza es un auténtico gilipollas. No sé si me ha avudado siendo más joven, pero es un elemento que he tenido a mano. Si a esta edad te apoyas en el físico es que no has construido nada.

P.-Cuando mira al futuro, ¿qué ve? R.- Una larga etapa en las tardes de Onda Cero. Es que la vida me ha tratado de puta madre. Incluso en algún momento creo que me ha mimado demasiado. Por eso el horizonte en

P .- Es de Jerez, aunque algunas veces no lo parezca...

principio no me preocupa.

R.- Es algo que me repiten mucho, pero tengo una clara conciencia andaluza. Me enfado en andaluz. El acento brota y los insultos son con acento andaluz. También me canso en andaluz. Y estoy indignado por esta idea de la nueva financiación de Cataluña, porque creo que discrimina una tierra como la andaluza y es una afrenta a los andaluces. Estoy en contra por muchas razones, pero como andaluz no puedo admitir un trato distinto con otra comunidad. Tampoco que las élites que actuaron de determinada manera en el 2017 no paguen o se vayan de rositas después de lo que se hizo. A las élites catalanas se le da un trato de favor que no han tenido otros. P.-¿Pero piensa que se sigue infravalorando a Andalucía?

R.- No. No creo ni fomento clichés. Hablo simplemente de un trato de igualdad entre los diferentes territorios de un país.



### PAPEL VERANO EN PORTADA

Por Antonio Lucas (Bárcena de Bureba, Burgos) Fotografías de Paulino Oribe / Araba Press

espués de veintitantos kilómetros zarandeado por una carretera estrecha y remendada de alquitranes, un cartel impecable (con algo de brillo incluso) anuncia Bárcena de Bureba, a pocos minutos del municipio de Abajas, provincia de Burgos. Un pueblo envuelto por una maleza eficacísima, de ritmo casi artístico, al que aún se puede acceder por una pista mal allanada pero firme. El último inquilino salió de aquí en los años 80. Desde entonces, las décadas de vacío lo han sacudido con ganas echando abajo los tejados de las 60 casas que aquí se levantaron, tirando vigas por dentro, dejando a la vista las huellas de otras vidas, el tizne de algunas cocinas como un eco de gentes lejanas

El paisaje está rodeado de tierras de cereal que ahora, en agosto de 2024, con un sol caudillo a pleno rendimiento, amari-llean y descansan con vocación indiferente. También hay muchas moscas.

Ahí donde arranca la primera construcción, una autocaravana formidable (luego sabremos que estaba de paso), un SUV eléctrico de Volkswagen con matrícula holandesa y un rugido agreste de desbrozadora dispensan indicios humanos. Bárcena de Bureba es otro naipe más de la España despoblada, cargada de olvidos como una bohemia dorada, como una derrota lenta. Un atropellado sentimiento de dignidad va tomando forma según avanzas con el coche, hasta dejarlo en batería junto a los otros vehículos. El calor es sofocante.

El pueblo tiene tres calles sin placa. Tres vías preservadas sólo en los papeles del catastro: la calle Real, la calle del Puente y la calle de la Iglesia. Así se hace la historia, con tres calles sosteniendo la memoria histórica, Por la principal baja Maaike Geurts, holandesa, 46 años. Está rematada con un sombrero de explorador aguamarina, una camiseta verde pera, una rebequita igual, pantalón tierra hasta el medio calcañar y unas zapatillas de trekking. Es la portavoz de la familia, La que habla español. Y da la bienvenida con el protocolo justo: «Hola, cómo estáis. Bienvenidos a Bárcena. Nuestra casa».

Una casa con otras cincuenta y tantas construcciones alrededor. Una casa abierta. Una casa/pueblo. Un territorio por el que han apostado para el resto de su existencia, porque Maaike y su marido, Tibor Strausz, han comprado este lugar con el propósito de instalarse y levantar una aldea ecológi-

ca, un territorio insurrecto contra la aceleración del mundo. Hasta que ellos llegaron tenía otro propietario, Marcelino Ruiz. Puso en venta el complejo en 2022. Y en 2023, el matrimonio holandés lo encontró en la segunda visita que hicieron a España.

«Vinimos desde Holanda buscando exactamente esto. Vimos algo parecido, también en la provincia de Burgos, pero no nos convenció. Necesitábamos algo con unas condiciones especiales. No sólo un pueblo abandonado, sino tierras de cultivo colindantes. Y lo encontramos aquí, en Bárcena de Bureba. Lo teníamos claro». 4.000 metros cuadrados de construcciones sobre una parcela de 2,5 hectáreas. A 772 metros de altitud sobre el nivel del mar. Pagaron 339.000 euros.

¿Y por qué España? «La culpa la tiene un documental, Tierras de cultivo: El oro verde. Aceleró nuestro empeño de cambiar de vida después de ver lo que está sucediendo en buena parte del mundo con los cultivos masivos. En Holanda no hay pueblos abandonados. En Bélgica nos dijeron que tampoco. Francia no nos gusta, la gente del rural no es amable. Así que visitamos España, exploramos un poco el norte y nos sentimos muy cercanos a los españoles del campo. Aquí hay una solidaridad que no sentimos en otros lugares. Del primer acercamiento hace, más o menos, cinco años. Y desde entonces empezamos a desarrollar nuestro proyecto. El año próximo dejaremos Ámsterdam. Vendremos a vivir a Briviesca. Está a 35 kilómetros y

nos permitirá trabajar por entero en la recuperación de Bárcena. Y ellas podrán ir allí a la escuela». Ellas son las hijas de Maaike y Tibor. Tienen 8 y 10 años. Trisa y Riva. A la izquierda, Están ahora jugando con el perro Harry. Tibor Strausz y

Maaike Geurts,

recuperación.

en plena

labor de

Maaike y Tibor trabajan en una de las casas. No es la más grande, ni quizá la mejor: pero es la que han elegido. El centro de operaciones. La torre de control. La nave nodriza de la recuperación de Bárcena de Bureba. Tibor está con el techo. En Ámsterdam trabaja de







el trabajo para dedicarse a esto a por entero. Él podrá teletrabajar un tiempo. «Cada vez somos más los ciudadanos alertados por el cambio climático y la deriva del planeta. De alguna manera, queremos colaborar en un cambio de modales para trabajar en favor de la sostenibilidad, de la ecología, de la preservación. Cuantos más seamos antes podremos conseguir, de alguna manera, un presente mejor. Y un futuro mejor. Por eso apostamos, con conciencia, por dar una vuelta a todo. Es un riesgo y un desafío. Estamos en un momento en que apostar por la naturaleza es un gesto

radical. Algo que formaba parte de la conducta habitual

del ser humano es hoy una forma de rebeldía»

analista de datos. Maaike es programadora, Ella dejará

Caminamos por los senderos que quedan del pueblo. Abajo tiene un río (cabalgado por un puente en desguace) donde aún es posible bañarse sin tragar veneno. De ahí extraerán el agua, potabilizándola. A la entrada de Bárcena hay un contenedor de barco que aloja el sistema generador de electricidad, hecho de placas solares adquiridas en Eslovenia. Llegaron a Bárcena en camión. Este verano, en el mes empleado en trabajar la primera casa, han restaurado con maderas nuevas el techo viejo. Maaike y Tibor también plantaron una decena de Paulownia Shan Tong, especie de árbol originaria de China conocido por su rápido crecimiento y su madera de calidad superior.

«Pero el proyecto principal», advierte Maaike, «es el bosque de alimentos». ¿Un bosque de alimentos? «Eso es: un bosque comestible, donde todo sea reutilizable. Permite captar el CO2 atmosférico y fijarlo como carbono orgánico. Contribuye con eficacia en la lucha contra el cambio climático». Una de las niñas se ha "Es un riesgo y un desafío. Estamos en un momento en que apostar por la naturaleza es un gesto radical"

"Nos sentimos cercanos a los españoles del campo. Aquí hay una solidaridad que no percibimos en otros lugares"

> enfadado o se ha aburrido y viene hasta su madre. Y llora. Y mira al visitante con recelo. Y pregunta algo en holandés. Y alegra el gesto al escuchar la respuesta. Y se marcha.

A cualquier lugar donde lances los ojos hay ruina

Algunos grafitis torpes advierten que por aqui antes entraron otros con ganas de dejar su huella fea. El pueblo, por arriba, está coronado por una dulce y mínima iglesia románica: la de de San Julián y Santa Basilisa. «No es nuestra. Pertenece a la Iglesia, pero estaríamos encantados en ayudar a restaurarla», avisa Maaike. No pierde la



### PAPEL VERANO

sonrisa. Todo lo ve posible. Y si a algo no llegan, tampoco le preocupa. Parece llevar adosada esa filosofia doméstica y demorada capaz de reconocer que si el hombre no fuera tan resistente a las zurras históricas, la humanidad ya hubiera desaparecido hace tiempo. Pero no conviene abusar. Desprende una convicción casi budista de que Bárcena de Bureba, algún día, volverá a ser un pueblo habitado, sostenible y palpitante.

¿Y sólo vosotros trabajaréis en la rehabilitación? «No, eso es imposible. Ahora están mis padres ayudándonos. La desbrozadora que suena la maneja mi padre. Él quiere venir a vivir aquí, pero mi madre se niega, Lo que haremos, una vez instalados en España, es ofrecer espacio y comida a voluntarios que quieran venir a trabajar por un periodo de tiempo. Hay a quien le gusta aprovechar las vacaciones en provectos como este. Y también tenemos ya sugerencias de familias holandesas interesadas por la aventura del pueblo y la creación del bosque de alimentos. Creo que no estaremos solos. Podemos financiar a las primeras cinco familias que se impliquen en esta aventura. Asegurar luz y agua, y quizá algo de dinero». Además de la reconstrucción de algunas de las casas caídas quieren dar marcha a unas seis hectáreas de «tierra colindante. Compraron también algunas parcelas de terreno de cultivo.

Los colores calientes de un ciruelo nos dan sombra. Está en temporada de fruto. «Coged los que han caido, son los más dulces», invita Maaike. Los holandeses de Bárcena planean un futuro de frutales y cereal. Convivirán con los pinos y encinares autóctonos que conceden al lugar una estampa amable. En los desniveles del terreno el brezo asoma con esplendor. Y en otoño e invierno, las setas afloran con elegancia. También es hábitat de codorniz, perdices y torcaces. Desde la loma alta, la vista del pueblo tiene algo de batalla cumplida y genealogías traspapeladas. Maaike empuja una carretilla de obra con herramientas en la tolva. Tibor continúa encaramado al tejado de la casa escogida. Pasa el día de punta a punta en misterioso equilibrio con su polvo, su ruido y sus sobresaltos. Desean cambiar Holanda por esto cuanto antes. La vida externa de la villa no pasa por ninguna norma urbana, sino por el proyecto incitador de la paciencia.

De regreso a la senda de salida, con el calor apretando fiero, una tienda de campaña asoma en un llano. "Ahí dormimos en este mes», advierte la anfittiona. El ciudadano de Ámsterdam goza de cierto desenfado cosmopolita. Ellos, sin embargo, quieren dejar atrás el origen sofisticado para establecerse en una nueva semilla rural y despoblada del agro español. Camina por medio de las ruinas sin desesperarse en absoluto. El holandés conserva una estricta ética del trabajo, absolutamente fiable. Su historia también está dictada por un largo combate contra el agua. Tienen la dicha del pie húmedo y la tozudez.

La vida de Maaike y Tibor, y durante algunos años también la de Trisa y Riva, estará decididamente entregada al proyecto redentor de recuperar un pueblo español abandonado en tierra de campos. Compartir este sueño de supervivencia, esta alternativa, con gentes que (quizá) aún no conocen pero llegarán a su misma línea de combate ecologista.

«Somos parte del cambio de mentalidad de un mundo donde se impondrá una nueva conciencia. Y es posible sobrevivir así, incluso ganar dinero», remata. A mediados de septiembre un grupo de poetas españoles

se acercará a leer sus versos a Bárcena de Bureba, por el Silvestris Festival. Maaike vendrá de Ámsterdam. Explicará, una vez más, porqué cambiar la llanura empapada de su ciudad por este terruño escondido donde todo se aprovecha; y porqué a esa defensa de la ley natural le dicen desobediencia.

Arriba, vista panorámica de Bárcena de Bureba, sin vecinos desde los años 80.

A la izquierda, Trisa y Riva juegan con su perro Harry. A la derecha, el coche familiar.

### PAPEL VERANO CULTURA

# VUELVE OASIS EL ADIÓS A LAS ARMAS DE LOS **HERMANOS GALLAGHER**

Música. La banda acaba de anunciar su regreso a los escenarios, pero el mundo jamás olvidará los hilarantes encontronazos entre sus líderes, los hermanos Liam y Noel Gallagher, que condenaron al grupo de 'britpop' a la tumba... hasta ahora

Por Silvia Lorenzo. Fotografía: Simon Emmett

rreverentes, arrogantes, canallas, botarates... Oasis fue banda insigne de una generación entera, estandarte del britpop a nivel mundial. Lo tenían todo: la rebeldía, las letras pegadizas, el estilo desenfadado, las drogas, el talento, las barrabasadas...y la historia de una rivalidad fraternal que desgastó al grupo hasta el punto de no retorno. Se estrenaron en 1991 y la sala The Boardwalk, en Manchester (Reino Unido), los vio nacer. Los hermanos Gallagher, Liam y Noel, y su banda cautivaron a los jóvenes ingleses con sus actuaciones. Luego llegó Alan McGee («Tengo una nueva banda. ¡Van a ser más grandes que U2!», decía entonces) y su primer álbum de estudio, Definitely Maybe, que los colocó en lo más alto de las listas de éxitos; en su propio podio del rock. Y qué decir de(What's The Story?) Morning Glory, probablemente uno de los mejores álbumes del género, con temazos como Wonderwall, Don't Look Back In Anger o Champagne Supernova.

La relación entre Liam y Noel Gallagher era el vórtice indiscutible de la banda, pero también el origen de sus momentos más convulsos. Constantes piques, envidias y un resentimiento acumulado a lo

"Liam es maleducado, arrogante, intimidante y vago. Es el hombre más cabreado que puedas conocer"

"Me encanta el Noel que no está en una banda. Pero, ¿el puto vejestorio que sí lo está? Lo desprecio'

> largo de dos décadas definieron cada uno de los instantes más importantes de la banda. Que estos dos hermanos pelearan nunca fue algo marciano.

> Aquella relación de amor-odio mutó hasta convertirse en un odio íntegro entre ambos hermanos que, en 2009, dinamitó a Oasis. El 28 de agosto de aquel año el público del Rock in Seine de París se quedó con la miel en los labios: Noel Gallagher dejó la banda y Oasis no volvió a juntarse sobre un escenario jamás.

> Pero ahora vuelven, 15 años de insultos y un atroz odio fraternal después. Un críptico anuncio en redes sociales (de la banda y de ambos hermanos) sorpren

dió al mundo entero el lunes. ¿Sería verdad? Hubo un bullicio incontrolable en X (antes Twitter). Resulta que sí. Ayer martes nos levantamos de la cama con un pie en tierra y el otro (casi) en el Reino Unido porque Oasis vuelve el año que viene con 14 conciertos en la Pérfida Albión. La primera de cita, el próximo 4 de julio en Cardiff.

Sin embargo, resulta inevitable preguntarse si podrán olvidar -v evitar recaer en-las barbaridades más atroces que se intercambiaron los hermanos Gallagher a lo largo de su época compartiendo escenario. Huelga decir que cuando la organización del evento parisino dijo a su público «Oasis ya no existe», aquella no era la primera vez que Noel Gallagher dejaba en la estacada a su hermano y sus compañeros. De hecho, la primera vez que Noel dejó la banda fue en 1994. Durante un concierto en Los Ángeles, Liam cambió la letra de una canción sólo por molestar a su hermano. Salvo aquellos que sean hijos únicos -aunque quizás también estos conozcan la sensación a través de primos hermanos o vaya usted a saber-, cualquiera habrá experimentado la extraña dopamina que a uno le genera irritar a un hermano. Entretenidísimo. No obstante, en el caso de los Gallagher, el aliciente de aquella bronca en Los Ángeles eran las drogas con las que Liam se había colocado. Bueno, él y toda la banda. Noel lo riñó y, a modo de colofón, el hermano menor decidió que la mejor manera de zanjar la discusión era lanzar contra Noel su pandereta. En vivo.

Las cosas llegaron a los puños en más de una ocasión. Y a los palos. Literalmente. En 1995, Noel golpeó a un beodo Liam con un palo de cricket por interrumpir una sesión de grabación, tal y como cuentan en Supersonic, su documental de 2016 que, por cierto. tuvieron que grabar por separado.

Entonces Noel explicó que su hermano y él eran el perro y el gato. Liam, canino, dependiente, siempre en busca de atención; él, todo lo contrario. Entretuvieron con sus batallitas a toda una generación que retozó en aquellos insultos fraternales porque pusieron de manifiesto que hasta los dioses que pisan la tierra son de carne y hueso. Como todos nosotros.

En más de una ocasión, sus celebérrimos agravios surgieron porque el frontman de la banda no pudo subir a cantar debido a problemas en la garganta. Pero lejos de guardar reposo, Liam decidió ridiculizar a Noel, que asumió varias veces el rol que él dejó vacante. En una sesión Unplugged del canal MTV, Liam ocupó la primera fila y se dedicó a incordiar a su hermano mientras cantaba. Y, en 2002, de nuevo sin Liam sobre el escenario y frente al público, el hermano mayor no dudó en explicar la situación: «Le

he preguntado: Vas a callarte todo el puto año o vas a seguir quejándote como un hijo de puta'? Me ha mirado, luego ha tirado la pandereta al suelo, como una mujer, y finalmente se ha ido», dijo. Dentro de lo que cabe, pasarte de la línea con un

hermano no está tan mal. Pero los Gallagher eran los reyes de la verborrea, dos auténticos bocazas que arremetian contra todo y contra todos. Liam dijo en 2008 a *The Times* lo siguiente sobre Radiohead y Coldplay: «No [los] odio. Pero creo que sus fans son aburridos y feos y no parece que estén pasando un buen rato». Noel, esto otro en 2001 a NME sobre Victoria Beckham: «¿Por qué la pija de Beckham escribe sus memorias? Ni siquiera puede mascar chicle y caminar en línea recta al mismo tiempo». Y. ¿qué me dicen de esto otro?: «¿A quién le importa

lo que hace One Direction? Chupapollas, todos ellos estarán en rehabilitación cuando cumplan los 30», espetó Noel en una entrevista con Esquire, en 2015. Cuatro años antes, en The Times, su hermano díjo de Bob Dylan: «Es un imbécil miserable». Hay tropecientos comen-tarios como estos. Les recomiendo surcar los mares profundos de internet. Diversión asegurada.

Pero volvamos a lo que nos concierne

La célebre pelea parisina que puso el punto final a Oasis se saldó con la guitarra favorita de Noel rota. Así, el mayor de los hermanos zanjó la cuestión diciendo lo siguiente sobre Liam: «Es maleducado, arrogante, intimidante y vago. Es el hombre más cabreado que puedas llegar a conocer. Es como un tío con un tenedor en un mundo de sopa».

Adiós Noel, adiós Oasis, Sin embargo, cada uno continuó por su lado. Liam arrancó a componer y girar en solitario (le salieron temas sensacionales, como She's Electric) y Noel lanzó una nueva banda: los High Flying Birds. Concedieron entrevistas -por separado, evidentemente- y los insultos cruzados plasmados en los diferentes medios por los que pasaron nunca extrañaron a nadie.

Sí que nos divirtieron, en cambio. Por ejemplo, cuando Noel dijo sobre su hermano: «Leo estas entrevistas con él. pero no sé quién es el tipo que sale en ellas: parece muy guay. El tipo con el que he estado en una banda durante los últimos 18 años es un puto cabeza hueca». A lo que su hermano Liam no dudó en contestar: «Me encanta nuestro chico, el Noel que no está en una banda ¿Pero el puto vejestorio que está en la banda? Lo desprecio absolutamente»

Y, ¡todavía hay más! El lanzamiento de pullas se extendió hasta internet, donde los Gallagher eran imbatibles en aquello de insultar. Cuando Liam estaba promocionando su documental Knebworth 22, Noel, que era el compositor de las canciones de Oasis, le impidió su uso en la cinta. Así, el vocalista publicó en su perfil de X: «No hay canciones de Oasis ya que el capullo amargado las ha bloqueado».

Hablando de redes: «Las armas han enmudecido. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha concluido. Vengan a ver. No será televisado», publicaron ayer los hermanísimos en sus redes. Ahora que parece que las aguas se han calmado, quizás podamos ser testigos del regreso histórico de Oasis. Si son capaces de resistir durante un año a su eterna tentación de lanzarse el uno al cuello del otro.

### **CULTURA** PAPEL VERANO



### UN IRRESISTIBLE DESASTRE

Por Iñako Díaz-Guerra

Pongamos las cosas en perspectiva. Oasis llevan separados 15 años, pero 29 sin hacer nada que merezca la pena excepto pelearse. Mucho y muy bien. En eso son los meiores.

No, ni Be Here Now (1997) ni Standing on the Shoulder on Giants (2000) son buenos discos y de no venir firmados por los Gallagher hubieran sido ya olvidados como las mil bandas clónicas, flequillos, parkas y actitud sin talento, que nos castigaron a rebufo de, ellos sí, dos gigantes. Lo que sucede es que lo anterior... Lo anterior es Historia e historia.

Con hache mayúscula porque Definitely Maybe y (What's the Story) Morning Glory son dos obras maestras de tal calibre que podrían haberse pasado el resto de su vida haciendo el imbécil (en cierto modo lo han hecho) y publicando mierda juntos, solos o acompañados (esto lo han hecho al cien por cien) y daría lo mismo. Tan sobrados iban que su mejor canción, Whatever, ni siquiera entró en los discos.

Adquirieron su plaza permanente en el Panteón antes de cumplir los 30 y de allí no les baja ni dios. El problema fue justo ese: como eran conscientes de que ya se habían pasado el juego, decidieron dedicarse a beber, salir, hacer el cafre... Bien pensado, nada que objetarles. La grandeza no exige constancia ni longevidad, sólo un instante que perdure en la memoria colectiva. Ellos tienen dos horas.

Con hache minúscula, porque a mediados de los 90 fueron protagonistas de la historia íntima de muchas personas; la banda sonora de la vida de una generación, la mía, que durante unos años dejamos de discutir si Madrid o Barça para peleamos por Oasis y Blur. Nunca hubo comparación. ¿Qué prefieren: follar o hacer el amor? Respóndanme sin sus parejas delante. Podías elegir el cinismo de Noel o la chulería de Liam, pero, joder, cuánto quisimos ser ellos. Oasis no sólo fue una gran banda de rock, fue más. Fue un fenómeno social, fue un suceso, fue trascendente y... fue efímero.

Y así debería haber seguido. Las peleas constantes de los Gallagher permitían que su aura y su presencia permanecieran sin más grabaciones mediocres que enturbiasen el legado. Era un maravilloso chiste del destino que los tipos que escribieron un himno titulado No mires atrás cabreado se pasaran la vida echándose en cara mierdas del pasado.

¿Qué necesidad tenían de volver? Ninguna, para sacarse el abono del City e hincharse a cerveza, les sobra la pasta. ¿Qué posibilidades hay de que, en vez de los fabulosos conciertos madrileños en el Palacio de 1997 y 2005, nos encontremos la calamitosa versión que nos comimos en la Cubierta de Leganés en el 2000? Elevadas. ¿Cuántas reuniones de este tipo acaban bien? No hay precedentes.

Todo indica que el regreso de Oasis va a ser un desastre, pero les voy a dejar para buscar vuelos a Cardiff. A quien te ha hecho feliz se le acompaña hasta al baño. A lo que sea.

### YO NO SOY FAN DE OASIS, PERO...

Por Juanma Lamet

Yo no soy fan de Oasis, pero voy a ir a verlos. Creo que su reunión no aporta nada musicalmente y que han sucumbido a la comodidad marketiniana. Y me da que me van a decepcionar otra vez. Pero allí estaré. En el primer concierto de Cardiff, a poder ser. No para atiborrarme de nostalgia, ni para hacer karaoke o vivir un espejismo de los 90. Tampoco para decir que yo estuve allí. Ordinarieces. Voy a ir por una cuestión emocional. De familiaridad y gratitud. De códigos. Porque en el fondo los quiero a estos malditos Gallagher. Porque hay un puñado de canciones de Oasis que me cambiaron la vida. Y porque abjurar de lo que uno fue es tan inútil como deshonesto, como dice Ximo Bonet.

Liamy Noel saben que ya no les queda rastro de ese descaro insolente que los catapultó con el soberbio Definitely Maybe y los encumbró con (What's the Story) Morning Glory?. También saben que lo más desafiante que van a ofrecer en su gira de regreso es la duda de si se volverán a pelear antes de terminarla o no. Y saben que sin canciones nuevas que den el nível no hay futuro más allá de la mermelada de frambuesa de la morriña. Y yo también lo sé, lo que pasa es que entre ellos y yo hay algo personal. Su expiación es la mía. Su catarsis es mi catarsis. Y su reconciliación es nuestra reconciliación, la de todos. Si Liam y Noel han vuelto, ¿cómo no vas a poder volver tú con el amor de tu vida?

Yo no soy fan de Oasis. No lo soy desde hace al menos 20 años, pero lo fui. Vaya si lo fui. Como pocos. Tuve hasta el último single, hasta el último concierto pirata. Y su vuelta tiene ahora algo de terapia colectiva. Ésta es la parábola de los hijos pródigos de la Gran Bretaña, mancunianos de sangre irlandesa y boca

gigante, los tipos más ingeniosos y descacharrantes que hayan dado las islas desde Churchill. O desde Wilde. Cazurros y magnéticos. Hooligans y bombásticos, si. Pasados de vueltas y de cocaína, pero con toda su verdad a cuestas. Un poco como Maradona, pero con más gracia aún, si cabe.

Yo fui fan de Oasis, pero luego el hechizo se me fue como me vino. Pasaron de invencibles a autoparódicos. De dominar el mundo a cumplir la caricatura hiriente que los rebautizó como Oasis Quo. Lo de 2025 no va a ser muy diferente, ya aviso. Desapasionadamente, no hay casi ninguna posibilidad de que sea memorable. Pero el desapasionamiento es cosa de contables, fiscalistas y fans de Arde Rogotá.

Me temo lo que me temo, pero con toda esta euforia del hermanamiento recobrado de los Gallagher me he vuelto a acordar de por qué hubo un día en que ellos y yo nos creíamos por encima del bien y del mal. Y me he visto a mí mismo con 17 años quemando el The Masterplan en un discman gris. Escuchando Fade Away camino de la quimioterapia. O de vuelta. Cuando sonaba esa canción me sentía invencible. Podía ir por la calle como abstraído, como en una burbuja de molonez, llevándome por delante a cualquiera como Richard Ashcroft en el videoclin.

Ahora todo eso lo veo entrafiable y bastante naif, claro, pero era de verdad. Noel y Liam eran de verdad. Yo no soy fan de Oasis, pero voy a ir a Cardiff. Se lo debo. No es nostalgia, es justicia poética. Su desquite es mi desquite.

### PAPEL VERANO SERIE

# ROZALÉN "AHORA SE ME PASA MUCHO POR LA CABEZA TIRAR LA TOALLA"

La Entrevista Monotemática (y VII). La cantante que estudió Psicología hoy hace psicología con su música. Aquí, María de los Ángeles Rozalén (Letur, Albacete, 1986) habla de sus años de víctima de acoso escolar, del trastorno alimentario que vino después y de la salud mental

Por Pedro Simón (Madrid). Fotografía de Sergio Enríquez-Nistal

s de Albacete y a mucha honra.
Se crio en un pueblo y a mucha
honra. A veces está triste y a
mucha honra. Va al psicólogo y
a mucha honra. En los 38 años
de María de los Ángeles Rozalén
caben varios divanes. El de la
niña que sufrió bullyting y el de la
adolescente que tuvo trastornos
alimentarios. El de la estrella de
la música que desarrolló ansiedad con el éxito y el de

la mujer que todavia tiene que ir a terapia. Todo está relacionado y ella lo sabe.

La psicóloga que cantaba hoy es la cantante que,

La psicóloga que cantaba hoy es la cantante que con sus letras, hace psicología.

P. ¿Por qué has elegido hablar de salud mental? R. Porque cualquier cosa está relacionada con ella. Yo pensaba que iba a dedicar mi vida al cuidado de la salud mental de los otros, dado que estudié Psicología... Es algo que me preocupa en mi día a día. Yo ahora mismo sigo trabajándome mucho porque hay cosas que me cuesta gestionar y que no sé llevar bien. Cuando le dedico tiempo a cuidarme, mi ansiedad y mis tristezas se calman.

P. ¿Cuánto de cerca has visto el monstruo?
R. La adolescencia es un momento muy chungo. Y tuve un episodio de acoso escolar bestia en el colegio... Tenía 12 años, te puedes imagina... Luego, como la mayoría de mis amigas, tuve trastornos de la conducta alimentaria. Me mataba a hacer deporte, estuve muchos años jugando al voleibol, y comía una vez al día. Muy poquito. Mi obsesión era adelgazar haciendo deporte y sin comer. En nuestro entorno, a todas nos pasó algo parecido. En el instituto también sufri bullying... Pero creo que, cuando peor lo he pasado, es dedicándome a esto.

P. ¿Cómo fue?

R. Empezó con el tercer disco: *Cuando el río suena*. Ahí estaba *La puerta violeta* [contra la violencia machista]. También *Girasoles*. Gracias a ese canción conocí a un ser de luz, que es la madre de Gabriel [asesinado en 2018]... Me meti en berenjenales. Mucha gente me



conoció y ahí empezó el gran odio. Fue la primera vez que pedí ayuda. P. ¿Puede decir Rozalén que ha tenido ansiedad, que a veces no ha encontrado la puerta o que ha necesitado terapia?

R. Si. Creo que nunca he estado al límite, pero he tenido momentos muy duros. Oue han sido muchos. He visto a gente que ha estado al límite. Yo he tenido rachas malas, pero pronto he salido a la luz. A día de hoy, hay cosas que no sé manejar. No me planteo bajarme del planeta, pero sí alejarme mucho de todo. Ahora se me pasa mucho por la cabeza tirar la toalla, aislarme en un sitio perdidito. Dedicarme a otra cosa. Escapar de la sobreexposición. Un concepto en psicología es la indefensión aprendida: que hagas lo que hagas. iempre recibes golpes.

P. Me decia un dia Dani Rovira que, después de los Ocho apellidos wascos, al a salir a la calle y debido al volumen del éxito, le entraban ganas de llorar.

R. Yo nunca he dejado de hacer vida normal. Me reconocen mucho por mis facciones y porque soy grandota. Me confunden mucho con Amaral. Y lo hemos hablado: a ella también la llaman a veces Rozalén.

P. ¿Por qué no pedimos ayuda? R. Todavía hay un estigma con que si uno va al psicólogo o al Rozalén, posando en el interior del Teatro Pavón de Madrid. psiquiatra es que está loco. Pero no hay que llegar al límite. La terapia es autoconocimiento. Todos tenemos situaciones habituales que no sabemos manejar, no siempre tenemos las herramientas. Hay momentos que tienes tristezas que no sabes de dónde vienen. Dicho esto, creo que las nuevas generaciones si que hablan de ir a terapia con cierta normalidad. Pero todavía mi madre se entera de que voy al psicólogo y piensa que tengo un problema, cuando es al revés. P. ¿Crees que la felicidad tiene más que ver con las cosas buenas que nos pasan o con la gestión que hacemos de las malas?

R. A veces te pasan cosas maravillosas y tú no estás siendo consciente. Todo tiene que ver con la consciencia. Si eres consciente de que la vida es tristeza y alegría, ante un duelo, tú sabes que es normal estar triste... Ahora llevo un tiempo anclada en la nostalgia de la infancia. Y me pregunto cuándo podré estar descalza en el río de mi pueblo, Letur (Albacete), leyendo, que es lo que hacía de niña. Me siento de pueblo, serrana. Yo ahí era muy feliz y no era consciente. Cuando me aferro a lo simple, me digo: qué suerte tengo. Cuando estoy desayunando al sol o acariciando a mi gata, soy la tía más rica del mundo. P. ¿Qué te quita el sueño?

R. Me quitan el sueño demasiadas cosas. Soy un poco sufridora. Estoy muy pendiente de mi gente todo el rato. Y cuando a alguien le pasa algo, se me pone el dolorcito en el estómago. Personalmente, me preocupan muchas cosas. En este trabajo todo es incertidumbre. Ya estoy pensando: ¿y si lo siguiente que haga no le gusta a la gente? ¿Y si necesito descansar? P. ¿Lloras con frecuencia?

R. Lloro cada día de mi vida. Lloro y río. Porque soy PAS, Persona Altamente Sensible. Tengo picos de arriba abajo. Lo malo es que todo me afecta mucho. Soy de las que veo una crítica negativa entre mil y me hundo en la miseria. Pero luego nos vamos a comer y a tomar un

### **CULTURA** PAPEL VERANO

vino y puedo hasta llorar de la felicidad. Me quita el sueño el rumbo de la sociedad y del sistema. Es la primera vez que me cuesta ser optimista P. Las redes nos dicen que está prohibido estar solo. que está prohibido estar triste, que está prohibido el fracaso. ¿Qué le dices a las redes? R. En mis canciones digo todo lo contrario. En una canción que le he escrito a mi sobrino de 10 años, que se llama La cara amable del mundo, le doy consejos de vida. Le digo: no compitas, no envidies, no hace falta ganar el oro, sé buena gente, haz lo que sientes y ofrece el hombro... Siempre le digo que, a pesar de los errores. siempre se está a tiempo y podrás empezar de cero. P. ¿Lo tienen complicado los jóvenes con la hiperconexión de los móviles? R. Cuando veo un banco lleno chavales mirando el móvil, me digo: idos a jugar al fútbol. Pero, en fin, mi madre siempre dice que sus tiempos fueron mejores. P. Dime un canción y un libro aspirina.

R. Canción: The Show Must Go On. De Queen.
Libro: Historias de cronopios y de famas, de Cortázar.
P. ¿Qué es lo que más vergüenza ajena te produce?
R. Me da mucha vergüenza ajena el que mira por encima del hombro. La vida da muchas vueltas.
P. 4.227. Es el número de personas suicidadas en 2023.
R. Escribí una canción llamada Agarrurte a la vida.
Porque conozco a quien no ama la vida. Para escribir, hablé con mis profesores de Psicología y estuve leyendo cartas de suicidas. Mi obsesión fue no juzgar. En mi familia ha habido algún caso y lo primero que nos sacude es la rabia. Pero quizás no comprendemos lo que está pasando por la cabeza de esas personas. Lo que más me asusta es que sean tantísimos

que mas me asusta es que sean fantaminos adolescentes y jóvenes. Si tú te estás acostumbrando a ver tu cara a través de un filtro, tienes que saber que te acabarás mirando al espejo... Más que juzgarlos, hay que darles herramientas para que se ilusionen con la vida. Porque si dedican el tiempo a lo que les gusta, la vida va a resultarles maravillosa.

P. Hace poco sabíamos que lo virtual no era lo real. Parece que lo hemos olvidado ya.

R. A mí me asusta cuando veo el tiempo semanal que le dedico al móvil. Uno de los deberes que me he puesto es no mirar al teléfono nada más levantarme de la cama. Primero, dedicarle tiempo al cuerpo y a la mente. Hacer deporte, desayunar y meditar antes de mirarlo. Y dos horas antes de dormir, apagarlo.

P. Si pudieras elegit, ¿serías menos sensible? R. Una vez le vi un tatuaje a una argentina que decía: «Ante el dolor o la nada, me quedo con el dolor». P. El dolor es jodido, eh.

R. Hay veces que me cabreo, que me gustaría que las cosas no me afectaran tanto, pero eso es lo que me hace hacer canciones. Yo prefiero seguir sintiendo. P. ¿Qué le dirías a alguien que esté leyendo esta

entrevista y que esté sufriendo? R. Que estar mal es mucho más común de lo que piensa. Que verbalizar las cosas es importante. Y que si

"Tuve trastornos alimentarios, desarrollé obsesión por adelgazar sin comer, me mataba a hacer deporte"

### "Soy de las que veo una crítica negativa entre mil y me hundo en la miseria. Pero luego puedo hasta llorar de felicidad"

no se puede, hay que escribirlo. Que hay muchas vías de escape en el deporte y en la naturaleza. Que está muy normalizado pedir ayuda.

P. ¿Cómo estás?

R. Bastante bien. Pero nunca llego a estar bien del todo. Ahora estoy con unos deberes que me ha mandado mi psicóloga. Hay una nueva terapia de aceptación y compromiso. Y en ello estoy. Hay que aceptar muchas cosas de la vida, la vida es injusta, es triste a veces. Pero también es fabulosa.

La actriz italiana Sveva Alviti, madrina de la 81 edición de la Mostra de Venecia posa para los medios, AFP



### ALMODÓVAR, MÁXIMA ATRACCIÓN EN UNA MOS-TRA LLENA DE ESTRELLAS

Venecia. Un festival plagado de figuras contará, además de con Almodóvar, con la presencia española de 'Los años nuevos', de Rodrigo Sorogoyen, y de 'Marco', de Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga

Por Luis Martínez (Venecia)

o primero que uno se encuentra apenas aterriza en el aero puerto Marco Polo de Venecia es la imagen de Daniel Craig para una conocida marca de mucho lujo y mucho bolso. Daniel Craig deconstruido. El actor que mira desafiante a los esforzados turistas nada tiene que ver con James Bond. Ahí lo que se ve cuelga; es decir, es más bien colgandero. Ahí lo que hay es un señor con gafas de color amarillo desconstruidas, jersey de colores deconstruidos, peinado deconstruido, mirada deconstruida... Y todo en ello en una actitud de deconstrucción total. Este agente 007 no amenaza, éste abraza. Parece publicidad y, en

verdad, es síntoma.

La Mostra de Venecia, que este año promete más estrellas que personas, lo que de verdad ofrece es deconstrucción, pero de la buena. El ejemplo emblema es Queer, en la que Luca Guadagnino adapta a William S. Burroughs. El Craig de Loewe (ésa es la marca de antes), que no el de Bond, da vida al célebre autor e icono de la contracultura, expatriado en México y arrojado a los perros por su adicción a la heroí na. Y todo para exhibirse enamo rado y no tan feliz. Digamos, a la espera de confirmación, que ese aire de familia deconstruida lo comparte la segunda entrega del antisuperhéroe más célebre. Joker: Folie à Deux, de Todd Phillips, llega en formato musical (aunque su director se niega a llamarlo así) de la mano de Lady Gaga al lado de Joaquin Phoenix. Ahora, tras los asesinatos de la película original, Arthur Fleck es juzgado y, lo más importante, se juzga a sí mismo. Hay suficientes indicios para creer y hasta confirmar que todos los lncels que tomaron al Joker por un modelo se van a llevar el chasco de sus vidas. También él amenaza con deconstruirse.

Como deconstrucciones, de un modo u otro, son las propuestas de Pedro Almodóvar y Pablo Larraín. El primero, que regresa a Venecia tras recibir el León de Oro honorífico y estrenar aquí mismo Madres paralelas, presenta La habitación de al lado con Julianne Moore y Tilda Swinton en el que es su primer largome traje rodado en inglés. Eso de por sí, en un director que ha sabido exprimir el castellano hasta el límite de su expresividad, cuenta como reinvención. Y deconstrucción. La película, sobre la novela de Sigrid Nunez Cuál es tu tormento, habla de la muerte y la pérdida, pero sobre todo habla del deseo de vida a través de la amistad y el reconocimiento mutuo y femenino. Deconstuyendo viejos atavismos, por tanto Por otro lado, si nos fiamos de tres de las películas anteriores de Pablo Larraín como Jackie, Ema y Spencer, no parece complicado deducir que Maria, sobre Maria Callas v con Angelina Jolie estelar, será lo contrario de un biopic al uso. Y de nuevo, la puntual deconstrucción de todo lo deconstruible.

También el resto de la representación española fuera de la sección oficial a competición tiene que ver con lo que nos ocupa. Los años nuevos, de Rodrigo Sorogoyen, es un proceloso estudio de la pasión amorosa a través de las vidas y los cuerpos de una pareja a la que interpretan Iria del Río y Frances-co Carril. Por su lado, Marco, de Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga y que se verá en la sección Horizontes, reconstruye otra vida, la de Enric Marco. Si tenemos en cuenta que se trata del hombre que mintió y se hizo pasar por deportado de un campo de concentración y superviviente de la barbarie de nazi por simple devoción a una mentira mucho más descomunal que cualquier verdad, entonces, otra vez, podemos hablar de deconstrucción, de deconstrucción del sentido profundo de lo cierto en un universo de bulos. Atentos por cierto, a la interpretación imperial de Eduard Fernández.

Así las cosas, de Bond a los campos de exterminio, del Joker a la misma muerte, todo son deconstrucciones en la Mostra que empieza ahora y lo hace en la publicidad del aeropuerto.

### PAPEL VERANO SALUD



### 'BROWNING', ACTIVAR LA GRASA 'QUEMAGRASAS' PARA COMBATIR LA OBESIDAD

Endocrinología. No todo el tejido adiposo de nuestro organismo funciona como almacén de recursos para el futuro. Hay unas células marrones cuyo papel se puede estimular y contribuir así a la lucha contra el sobrepeso

Por Cristina G. Lucio (Madrid)

a obesidad es un desafío de salud global. Frenar la escalada que el exceso de peso ha experimentado en las últimas décadas, alcanzando proporciones de epidemia mundial, es uno de los retos a los que se enfrentan los sistemas sanitarios de todo el mundo. La ciencia busca soluciones a esta enfermedad, responsable de desencadenar una miríada de trastornos, apuntando a diferentes dianas en el organismo. Una de las más prometedoras es la que se dirige al tejido adiposo marrón o pardo, un tejido con un importante papel «quemagrasas». Su existencia se ha asociado tradicionalmente con la regulación de la temperatura corporal y la producción de calor, pero desde hace poco se sabe también que tiene una función clave en el gasto energético. Si el tejido adiposo blanco, el más común y el que todos señalamos bajo los michelines, actúa como un almacén de grasa para el futuro: el marrón es, entre otras cosas, un sistema de protección para eliminar ese exceso de energía que ingerimos con la dieta. «El tejido adiposo marrón tiene muchas mitocondrias que funcionan como caderas o centrales energéticas capaces de generar calor y consumir más energía. Por tanto, si tenemos muchos adipocitos marrones, puede aumentar el gato energético basal, es decir, la cantidad de calorías que quemamos en reposo», expone la farmacéutica y nutricionista Marián García, más conocida por su alter ego, Boticaria García, que habla de las cualidades de la grasa parda en su último libro, *Tu cerebro tiene hambre* (Planeta).

El problema es que el tejido adiposo marrón tiende a desaparecer a medida que envejecemos. «Este tejido es especialmente vital en recién nacidos, ya que les ayuda a mantener el calor corporal mientras desarrollan la capacidad de tiritar», explica Ana de Hollanda, coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endrocrinología y Nutrición (SEEN) y especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínic de Barcelona. En cambio, «en adultos de entre 20 y 50 años, representa únicamente entre 20 y 500 gramos, lo que supone entre el 0,1 y el 0,5% del peso corporal», señala De Hollanda.

Por otro lado, este tipo de tejido escasea con respecto a los almacenes energéticos habituales en el organis-

mo. Así, mientras que el tejido adiposo blanco, la grasa más común, puede encontrarse por todo el cuerpo, sobre todo debajo de la piel o en zonas como el abdomen, los muslos, las nalgas, los brazos o rodeando órganos internos como el higado, los riñones y el corazón; el tejido adiposo marrón solo se encuentra en áreas específicas, como el cuello, los hombros, el tórax o la parte superior de la espalda.

La buena noticia es que se están explorando estrategias para mantener la actividad de la grasa parda y prevenir su pérdida asociada a la edad, así como maneras de conseguir que adipocitos blancos convencionales se conviertan en marrones, una transformación que se ha demostrado factible.

«Es posible que la grasa blanca se convierta en grasa parda, un proceso que se conoce como *browning* o o *beiging* de la grasa blanca», explica De Hollanda. «Este fenómeno se ha observado en varios estudios y mejorar la salud metabólica», añade la especialista, quien aclara que este cambio podría aumentar la capacidad del cuerpo para quemar calorías en lugar de almacenarlas, lo que podría tener implicaciones significativas en el tratamiento de la obesidad y las enfermedades metabólicas. Según la Sociedad Española de

se considera una estrategia potencial para combatir la obesidad y

Según la Sociedad Española de Endocrinología, hay dos formas de incentivar la actividad de la grasa parda y lograr esta transformación que, «si bien no son milagrosas, pueden contribuir al cambio».

La primera es el ejercicio físico. Además de sus múltiple y conocidos beneficios, como su capacidad para aumentar el gasto energético y mejorar el estado metabólico e inmunológico, la actividad física también promueve la activación de la grasa parda.

Y el segundo es la regulación del entorno térmico. «Las temperaturas altas bloquean la actividad de la grasa parda, por lo que se recomienda aumentar la actividad al aire libre y moderar las temperaturas ambientales interiores», señala la SEEN en un comunicado. Boticaria García añade que un pequeño cambio en la temperatura ambiental, como pasar de 24 a 19-17⁰C, puede ser suficiente para aumentar la cantidad de grasa parda.

Actualmente también se están llevando a cabo investigaciones con medicamentos, «como los agonistas del receptor beta adrenérgico 3, para activar este tejido en humanos», aunque de momento sus resultados no son concluyentes, indica De Hollanda. A dia de hoy, no hay evidencias de que ningún fármaco o suplemento permita activar el poder de la grasa parda, por eso no hay que fiarse de cantos de sirena, advierten los expertos.

«En internet hay 1.001 anuncios sobre suplementos activadores del BAT, que son las siglas de *brown adipose tissue* o tejido adiposo marrón en inglés. Soy consciente

Una mujer con obesidad se pesa en una báscula de uso doméstico. GETTY

### "Convertir la grasa blanca en marrón es un arma para combatir la obesidad y mejorar la salud metabólica"

### "En internet hay mil anuncios de suplementos activadores de la grasa marrón, pero no funcionan"

de que tomar granos del paraíso o pimienta de cocodrilo puede sonar más cómodo que hacer ejercicio físico o bajar el termostato, pero de estas dos últimas formas de activar el tejido adiposo marrón sí hay evidencia científica y de eso no. Por ahora, fármacos y suplementos tendrán que esperar», concluye García.

### **SERIE** PAPEL VERANO

### 'JACK', FRANCIS FORD COPPOLA ENVENENADO DE SÍ MISMO

El fracaso de los dioses (III). Tras el éxito (el último de ellos) de 'Drácula' en 1992, el director se decidió por un muy poético suicidio incomprensiblemente cursi y, pese a ello, plenamente 'coppoliano'

Por Luis Martinez (Madrid)

antiene
Francis
Ford
Coppola
que para
hacer
cine hay
que ser

necesariamente infeliz. Y como prueba presenta todo el sufrimiento acumulado mientras se esforzaba en sacar adelante El Padrino y se peleaba con productores, fotógrafos y Hollywood entero para imponer su criterio. De lo de Apocalypse now, ni hablamos. A la vez, confiesa que durante el rodaje de pocas películas se sintió tan feliz como cuando filmó. Jack en 1996. ¿Feliz o infeliz? No hay que ser Aristóteles ni un experto en silogismos para darse cuenta de que algo no encaja. O no lo pasó tan bien como afirma mientras armaba la historia del niño que envejece prematuramente o la película, admitámoslo, no cumple con los estándares de un director que, nadie lo duda, colocó el cine en otro lado. El caso es que pocas películas del líder del *Nuevo Hollywood* resultan tan fáciles de odiar como la protagonizada por Robin Williams. El propio director fue consciente de ello en el

zarme de ella, pero no es asi...».
Lo cierto es que cuesta dar con la clave de la fobia que concentra y ampara la película. Jack, en puridad, no es una anomalía en la carrera del director ni una nota discordante ni mucho menos una extravagancia. Todos los argumentos que maneja son perfectamente rastreables en obras anteriores de su autor o, con mayor evidencia incluso, en al menos dos de las cintas que vendrían después. Forma parte del corpus coppoliano. De nuevo, como en Peggy Sue se

momento del estreno y así lo dejó

claro en una ocasión en la que fue

preguntado por la recepción de la

todo el mundo odiaba y ridicu-

película: «Jack fue una película que

lizaba constantemente. Debo decir,

sin embargo, que encuentro a Jack

la dirigi. Quizá debería avergon-

dulce y divertida. Pero es normal: yo

casó, donde una mujer viaja al pasado para intentar enmendar todas las heridas del presente, el protagonista se encuentra fuera del tiempo, de su tiempo. Robin Williams, recuérdese, da vida a un niño con el cuerpo de un hombre porque sus células envejecen diez

veces más rápido que las de sus contemporáneos. Digamos que la muerte se le acerca a un ritmo inversamente proporcional a como lo hace al conde de Drácula; es decir, al personaje que le ocupara en su película justamente anterior y que supuso, sin duda alguna, su último gran éxito global hasta la fecha. Un hombre sin edad. rodada una década después, es exactamente el reverso de Jack, Esta vez se trata de un anciano al que un rayo no solo reiuvenece sino que le impide envejecer. De nuevo, un individuo atrapado en un tiempo y un cuerpo que no son los suyos. Quizá, como el propio y

Apurando, buena parte de los héroes del genio nacido en Detroit, con Michael Corleone a la cabeza, viven en esa especie de asincronía, todos a brazo partido contra un presente que va o más rápido que ellos y su visión de la vida o infinita mente más lento. Preston Tucker en Un hombre y su sueño (1988) no es más que la mejor y más jovial (a la vez que torturada) definición de habitante del futuro (eso, de nuevo, es un visionario). O por lo menos, hasta la llegada de Megalópolis (2024), que gira toda ella sobre la posibilidad de un porvenir por fuerza utópico. Y si se quiere viajar

siempre visionario Coppola

atrás del todo, los protagonistas de su primeriza Llueve sobre mi corazón (1969) no son más que náufragos del tiempo en el que les ha tocado vivir. Y suffir. Y lo mismo para los personajes de Corazonada (1982), Rebeldes (1982) e La ley de la calle (1983). En su diario, Coppola dejó escrito: «Uno puede quedarse congelado en el tiempo, ir más allá del tiempo, adelantar al tiempo, ir por detrás del tiempo, pero no puede existir sin el tiempo... El tiempo no espera a ningún hombre». Digamos que pocas preocupaciones tan persistentes en el tiempo de vida de Coppola como el mismo tiempo.

Pero no solo eso. El papel que juega la familia, según el manual Coppola, como la institución sobreprotectora y brutalmente endogámica que da sentido a cada uno de los aspectos de la existencia para bien o para mal, vive en Jack su máxima expresión. Si se quiere, y forzando lo justo, el universo de los Corleone experimenta en este trabajo una reescritura cómico-amable que, a su manera, purga todas las amarguras arrastradas y nunca curadas desde el asesinato de Fredo-John Cazale. El núcleo formado por la madre Diane Lane y el padre Brian Kerwin alrededor de Williams está ahí para sanar. Para sanarse mutuamente.

Con todo, lo verdaderamente relevante, y destacado por el propio director cada vez que ha tenido ocasión, es que Jack es, sin lugar a dudas, la más autobiográfica de sus películas. El paralelismo entre el personaje de Robin Williams y la infancia Coppola es algo más que evidente por dos circunstancias que marcaron la vida del cineasta: el carácter nómada de su familia que le Francis Ford Coppola habla con Robin Williams durante el rodaje de 'Jack' dentro y fuera de la pantalla, del derecho y del revés, tanto en lo que reflere al centro de las preocupaciones que han presidido su cine desde el inicio como en lo que atañe a su propia biografía.

Entonces, ¿por qué Jack resulta tan anómala, tan cursi, tan persistente en su incapacidad de decidirse entre la comedia o el melodrama, entre la película infantil y la fábula adulta, entre el cine más personal de autor y la producción comercial más obscena marca Disney?

En verdad, en la pregunta va la respuesta. Jack es un desenfrenado galimatias desde la primera secuencia a ritmo de conga justo 
antes del parto hasta el último 
plano donde se le escucha decir al 
protagonista, ya anciano con edad 
de adolescente, aquello de que lo 
importante es hacer de la vida 
«algo espectacular». Ni las sutilezas de la magistral fotografía de 
John Toll que satura los colores 
para compartir con el espectador 
la visión colorista infantil de su 
protagonista, ni las calculadas 
escenas con el ritmo acelerado que 
secenas con el ritmo acelerado que



convertía sistemáticamente en el nuevo de la clase (llegó a ser el recién llegado hasta en tres ocasiones en el mismo año) y la poliomielitis que padeció y que le mantuvo asilado en su habitación y con clases particulares durante buena parte de su niñez. Eso le sucede, punto por punto, a Jack. En efecto y por aquello de las conclusiones del silogismo de antes: Jack es Coppola

"Todo el mundo la ridiculizaba y la odiaba, pero yo la encuentro dulce y divertida", declaró el director

Que Bill Cosby figure como profesor antes de que se supieran sus tropelías y abusos cuenta como premonición literalmente hipnotizan, ni el siempre entusiasta trabajo de Williams evitan lo inevitable. Jack es, en su rigurosa ortodoxia coppoliana, una rareza permanentemente fuera de registro que no cuenta ni como confirmación del legado de su director ni como experimento para refutar nada. Coppola se envenenó de sí mismo. No será la última vez. Ni elegantemente conservadora ni suficiente mente arriesgada. Y extremadamente blanda y, lo peor, condescendiente. Que Bill Cosby figure como profesor antes de que se supieran todas sus tropelías y abusos cuenta como premonición. Y condena incluso.

### PAPEL VERANO LOC

### CARITINA GOYANES

### INCREDULIDAD ENTRE LOS ASISTENTES A LA CAPILLA ARDIENTE

Por Borja Ruiz

n la boda que Caritina Govanes y Antonio Matos celebraron en Ibiza, José María García dijo a los medios que la novia era «una niña maravillosa y muy feliz» y precisamente, será así cómo la recordarán los muchos amigos de la familia Goyanes, que apenas unas semanas después de enterrar a Carlos, el patriarca, acudian al tanatorio de su hija, fallecida el lunes a la hora de comer de un infarto. La muerte siempre coge por sorpresa, pero más aún en el caso de Caritina, que tan solo tenía 46 años y se encontraba en un momento vital muy dulce, reconciliada con su marido tras un episodio complicado. Esa sorpresa se reflejaba en la cara de todos los asistentes al tanatorio, entre los que se encontraban algunas caras que rara vez aparecen en los medios de comunicación. Fue sobrecogedora la llegada de Carla, la hermana de Cari, con su marido, Jorge Benguria y cómo se abrazaron al viudo. Antonio Matos. Los tres tenían los ojos hinchados de llorar. José María García, cuya familia es muy cercana a los Goyanes, llegó sin su hijo Luis, que era muy amigo de la empresaria. El locutor tenía un rictus serio. Natural, porque seguramente recordaría a aquella «niña maravillosa y muy feliz». Imagen que seguramente compartiria con Jose María Amusáte gui, copresidente del Banco Santander con Emilio Botín hasta 2001, y su mujer Amalia. El periodista también abrazó a Antonio Matos, que en ningún momento dejó de llorar. Otro de esos rostros discretos que quisieron mostrar sus condolencias a la familia fueron el empresario Juan Abelló y Anna Gamazo, que llevaban mucho tiempo sin ser vistos en público. En los rostros del matrimonio también se dibujaba la tristeza y la estupefacción que queda cuando muere alguien más joven. Tessa de Baviera, otra amiga de la familia, también acudió al tanatorio de Marbella en cuanto cayó el sol. Caritina tenía muchos amigos. El empresario Rosauro Varo acudió con Alfonso de Borbón. La diseñadora Inés Domecq y su prima Mercedes Bohórquez también quisieron estar presentes. Como otros muchos rostros de esa clase con encanto que es más difícil de ver que la burguesía. El gesto de incredulidad era común. «Pero si ayer justo

### Fueron Juan Abelló con su esposa Anna Gamazo y el banquero José María Amusátegui con su mujer Amalia

«Precisamente habíamos quedado»; «Justo ayer me dijo...», eran las frases más repetidas entre los asistentes...

me dijo...»; «Precisamente habíamos quedado...», eran las frases más escuchadas entre los asistentes, según los testigos. La muerte de una joven madre de familia —«una niña maravillosa y feliz»—siempre es un aviso. Afortunadamente, tanto su marido como sus hijos están seguros de que se reencontrarán con Cari. La familia tiene una fe hondisima. Deberán conservar la entereza para cuidar a la madre, Cari Lapique, que hace tan solo unas semanas perdió también a su marido y que no asistió al tanatorio, aunque sí fue a la capilla ardiente completamente desolada... No hay un dolor más grande para una madre. Allí la consolaron otros amigos, como la ex alcadesa de Madrid. Ana Botella.







### LOC PAPEL VERANO



DCari Lapique, madre de Caritina Goyanes y viuda de Carlos Goyanes, llegando a la capilla ardiente

2) José María Garcia, gran amigo de la familia, con el viudo, Antonio Matos.

3)Las familias de Cari y Carla llegan al tanatorio.

4) Alfonso de Borbón y Rosauro Varo llegaron juntos para presentar sus condolencias a la familia.

5)El copresidente del Banco Santander hasta 2001, José María Amusátegui, con su mujer, Amalia.

6) Carla Goyanes, Jorge Benguria y Antonio Matos, marido de Caritina se abrazan.

7)Ana Botella llegando a la capilla ardiente.

8)El empresario Juan Abelló y su mujer, Anna Gamazo, quisieron mostrar su pesar a la familia Goyanes.

FOTOS: GTRES





### PAPEL VERANO TV



### SOLO ASESINATOS EN EL EDIFICIO' SALTA A HOLLYWOOD **CON OTRO CRIMEN** DE PELÍCULA

Estreno. La cuarta temporada de la comedia de Steve Martin sobre el trío de imprevisibles 'podcasters' llega a Disney+ con el caso más personal que investigará hasta la fecha: ¿quién es el supuesto francotirador del ala oeste del Arconia?

Por Pablo Scarpellini (Los Ángeles)

l escenario en sí siempre fue propenso al exceso y a los grandes titulares. El inmueble que los incondicionales de Solo asesinatos en el edificio hoy conocen como el Arconia, en realidad nació en 1909 con la aureola de ser el bloque de apartamentos más grande del mundo: el Belnord. Ocupaba una manzana entera del Upper West Side de Manhattan, en la calle 86 y Broadway, y vivían en él más de 1,500 personas. Era una ciudad en sí. Quizá por eso a Steve Martin y John Hoffman, los creadores de la serie de Disney+, no les pareció tan descabellado pensar que un

mastodonte semejante pudiera producir un crimen al año para sostener la trama.

Cuatro temporadas después -con la nueva entrega ya disponible en la plataforma de streaming de Disney- y una lluvia de laudes y reconocimientos más tarde, la premisa para cada tanda de episodios sigue siendo la misma resolver un asesinato cometido entre las paredes de uno de esos colosos neovorquinos donde todo es posible. El trío protagonista también sigue siendo el del princípio. Esa combinación, tan insólita como improbable, ha resistido el paso del tiempo contra todos los pronósticos. Selena

Gomez, Martin Short y Steve Martin forman ya una sociedad indisoluble, dispuesta a seguir adelante.

No hay quinta temporada confirmada, pero tampoco señales de agotamiento. Short, de 74 años, y con películas en el zurrón como El chip prodigioso o Tres amigos, está convencido de que va habrían dejado el proyecto hace tiempo «si hubiéramos pasado por una temporada que no hubiera sido como las anteriores Pero me sigo viendo sorprendido por la calidad del guion y la dirección en cada temporada. Mientras siga creciendo, estaré encantado de hacerlo», afirma en una entrevista a tres bandas con Papel. Martin, cinco años mayor que el comediante cana diense, estaría dispuesto incluso a continuar sin sus compañeros de reparto: «Si estos dos lo dejaran yo seguiría adelante. Adoro mi trabajo»

A estas alturas, el hombre con un Oscar honorífico de la Academia de Hollywood no duda en situar la serie en lo más alto de su escalafón particular. «La pongo arriba del todo porque representa la cima de los últimos veinte años de mi carrera», analiza sin titubeos. «El hecho de que esté viva y coleando, y

siga siendo efectiva, es emocionante para mí. Así que tengo que decir que sí, que esta serie es un éxito a nivel internacional, y no tengo ni idea de cuáles de mis otras películas llegaron a tener un éxito comparable».

«Probablemente ninguna», apunta con sorna Short, siempre atento al quite. Y probablemente tenga razón. La serie no sólo ha devuelto a Martin a la primera línea de fuego -no había sido nominado como mejor actor en los Globos de Oro desde 1996-, sino que también le ha congraciado con una parte de la crítica que no terminaba de digerir del

todo su particular estilo. Ahora, se siente más cómodo que nunca. «Creo que el streaming es una de las mejoes cosas que nos han podido pasar», opina.

Selena Gomez comenzó con «nervios» y cierto grado de «intimidación» en su primera temporada. Ahora cree que la química fluye a raudales con los dos veteranos, pese al inmenso salto generacional y las notables diferencias en sus estilos de vida. Short. por ejemplo, no tiene cuenta en Instagram. Ella, por el contrario, es la mujer con más adeptos en esa red:

compañía de cosméticos, Rare Beauty, que el año pasado facturó 400 millones de dólares. Pero, de alguna manera, la también cantante de 32 años ha logrado encajar entre dos actores que se conocen «desde antes de que vo hubiera nacido». Sobre la nueva temporada no

425 millones, además de una

duda en señalar que ha sido «la más emocionante hasta ahora» v también «la más divertida». Quizá porque se ha hecho «más mayor» y confía más en sus instintos, «sin miedo a colar una frase si tengo una idea cuando antes tenía miedo de abrir la boca. Noto la evolución».

Short no está seguro de si la nueva temporada «es diferente a las anteriores», pero sí «un tremendo misterio y una gran historia». Martin, por su parte, afirma estar encantado con la «premisa de esta temporada porque no sólo somos nosotros, sino nuestros dobles como actores en una película que un estudio quiere hacer sobre nuestro podcast, los especialistas y los dobles de estos en la película. Así que esencialmente somos 12 personas, vestidas de la misma forma, por lo que no sabes muy bien a cuál de todos van a asesi nar», comenta, mientras Gomez no puede contener la risa ante la ocurrencia. Por el último capítulo de la

temporada anterior, sabemos que el siguiente cadáver a analizar pertenece a Zazz Pataki (Jane Lynch), la especialista asignada a Charles Brazzos, quien recibe un tiro en la cocina de un apartamento. Esto da inicio a una investigación que llevará a Charles, Oliver y Mabel a Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está prepa rando una película sobre el podcast Solo asesinatos. Pero pronto se embarcarán en una aventura aún más épica: investigar al presunto francotirador en un ala inexplorada de su edificio, la Torre Oeste. Allí, el trío se topa con un grupo de extrañas criaturas que sólo Nueva York es capaz de concebir. No es el único aliciente de la serie: están

Selena Gomez y Martin Short protagonizan esta comedia dramática. DISNEY.

### "Esta serie es la cima de mis últimos 20 años de carrera", asegura Steve Martin

### "Somos 12 personas, vestidas de la misma forma, por lo que no sabes muy bien a cuál van a asesinar"

Meryl Streep, que regresa como el interés amoroso del personaje de Martin Short, Eva Longoria, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Paul Rudd y Melissa McCarthy, entre otros. Casi de forma accidental, la serie de Martin se ha convertido en una lluvia de estrellas invitadas. «Jamás pensamos que llegaríamos a este punto».

### **EL**

# EL CORREO DE BURGOS



Miércoles 28 de Agosto de 2024, Número: 8.990. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# Patrimonio persiste en la «puesta en valor» del Hospital del Rey y el Sobrado

 Vuelve a licitar los tres proyectos vinculados a este entorno que quedaron desiertos en el primer intento: la restauración de la iglesia, el arreglo de la tapia de San Amaro y la construcción de nueve viviendas en la plaza

#### BURGOS

Patrimonio Nacional no se da por vencido y persiste en la «puesta en valor» del Hospital del Rey y la plaza del Sobrado. Lograrlo implica acometer las obras con tal fin, para las que busca, sin éxito de momento, empresa que las quiera ejecutar. El primer intento tenía lugar en mayo, cuando a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) licitaba hasta tres intervenciones vinculadas con el citado entorno de la capital burgalesa, en el marco todas ellas -como otras tantas en distintos puntos del país- del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. El segundo intento en ambos casos se daba a conocer el jueves de la semana pasada. También se incluye el muro de la ermita de San Amaro. Pág. 3



### NUEVO INTENTO PARA QUE CASTAÑARES SEA BARRIO

Los vecinos que habitan en Castañares lo han expresado en numerosas ocasiones, pero se necesita conocer formalmente esa intención para dar los pasos definitivos destinados a que esta pedanía deje de serlo y pase a ser considerada con barrio de la capital. Los servicios que recibe vienen de la ciudad y, tras cinco años sin que nadie quiera ser alcade pedáneo, es el momento de iniciar el proceso.

### El PSOE intenta borrar en las Cortes el rastro del investigado por agresión sexual a un menor

Los socialistas registran la petición de retirada de 51 iniciativas del ya ex procurador Juan Luis Cepa

VALLADOLID

Borrar todo rastro de Juan Luis Cepa. Eso es lo que está tratando de llevar a cabo el Partido Socialista de Castilla y León en las Cortes autonómicas, eliminar cualquier iniciativa, PNL, pregunta,

petición de información que lleve el se

llo del ya ex procurador de Salamanca,

imputadopor agresión sexual a un menor de 13 años. Y, para eso, el grupo socialista que dirige Luis Tudanca registra en el Parlamento autonómico hasta SI solicitudes de retirada del registro de las iniciativas firmadas por Juan Luis Cepa, bien en solitario o junto a otros parlamentarios socialistas. Pág 11



### La Policía Local ya atiende a los ciudadanos en Relaciones Laborales

BURGOS

La Policía Local atiende ya a los ciudadanos en sus nueva sede temporal, ubicada en la antigua Escuela de Relaciones Laborales. Permanecerán en este emplazamiento varios servicios de carácter administrativo -v todos los vinculados con la asistencia personal a terceros-mientras se acometen las obras de reforma del edificio de la avenida Cantabria, que tiene un plazo estimado de 17 meses. También se trasladarán en breve servicios como Objetos Perdidos y Atestados.

El PSOE acusa a Sentir Aranda de estar detrás de la marcha del edil Alberto Marcos

Pág. 7

### CULTURA



Encuentro de Caminos presenta su primer festival de magia

Pag.

### **OPINIÓN**

PARA la Agenda, todas las respuestas deben venir siempre del Estado. Mejor dicho de intereses que están por encima de los Estados. La educación debe de ser pública, y, ¿qué ocurre si libremente quiero llevar a mi hijo a un colegio privado o concertado? Y, ¿qué ocurrirá con las maravillosas pedagogías alternativas de Montessori, o las escuelas Waldorf?

Hay momentos en los cuales el texto 2030 «se viene arriba» y elogia hasta el delirio los «valores» promovidos por el deporte. La conclusión que debemos extraer es que nos dicen también cómo tenemos que vivir y pensar.

Pero paradójicamente, no dice nada de las aportaciones de las religiones a los «valores», más bien, las religiones son



EL GABINETE **FERNANDO** PÉREZ DEL RÍO

Contra la Agenda 2030

vistas como problemáticas y pueden promover incluso la desigualdad. Y obviamente no diferencia entre religiones de paz y amor y las de control v sumisión.

Suena un tanto surrealista que. «el ganar rivalizando en el deporte» se ponga como ejemplo para obtener valores

de igualdad donde uno gana y otro

pierde. Sin duda, la Agenda 2030 plantea un modelo occidental. Crean nuevos dogmas que de paso arrinconan en el cuadrilátero a sus competidores ideológicos, a la religión, y de paso, a la chita callando, imponen la ideología de Género y el puntillismo de la libertad individual frente a la familia. La familia está desaparecida en la Agenda 2030.

Para la Agenda, el ser humano es imperfecto, homines vacui, egoísta, que come carne, somos seres inmaduros que tenemos que ser educados y dirigidos, y nos tienen que decir lo que tenemos que hacer, sin ir más leios, se insiste en controlar la natalidad. Pero aqui, como suele decir en la montaña palentina, «es más fácil ver a un oso que a un niño (sic)».

La Agenda no plantea acabar con los monumentales fondos de inversión, ni los temidos fondos buitre, la Agenda, por sí fuera poco no dice ni palabra sobre los paraísos fiscales, que sí son realmente un monumental problema y generadores de las mayores desigualdades mundiales.

No se habla de los vergonzosos paraísos fiscales holandés o «anglosajones».

Resumiendo: tus pagas y ellos no. Y la plutocracia manda sobre la Agenda 2030. Por cierto, España es uno de los pocos países honrados que no tiene sus propios paraísos fiscales. Qué no nos tomen el pelo.

### El turismo como atractivo y motor para la economía de Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN es un referente en turismo rural, y lo es por derecho. No en vano lidera el ránking nacional prácticamente a lo largo de todo el año, en una demostración clara de la pujanza que en lo que a turismo de interior se refiere tiene la Comunidad. Ahí están las cifras y los números que lo atestiguan y que no se discuten.

Pero resulta evidente, y los números así también lo certifican, que la riqueza de Castilla y León, patrimonial, gastronómica, cultural, paisajística..., atrae a todo tipo de turistas, nacionales y extranjeros. Los números cantan y deja bien a las claras lo que esos turistas dejan en las arcas de la economía de la Comunidad. Resulta evidente que el turismo es uno de los bastiones y de los pilares de la economía del país y, por supuesto, de Castilla y León.

Pilar que es necesario, cuando no obligado, reforzar, Y, para ello, debe contarse con los profesionales del sector, de los que abundan y mucho en esta tierra y que son quienes meior conocen hacia dónde deben dirigirse las acciones de futuro que vengan a reforzar esa posición de fortaleza que el turismo representa en la economía de la Comunidad y el posicionamiento que Castilla y León tiene en la tarta del reparto turístico en el conjunto del país, donde se posiciona al frente en turismo rural y en el furgón de cabeza en lo que al gasto se refiere, como sucede en lo que se gastan lo viajeros extranieros.

El último recopilatorio de datos de la distribución del gasto realizado por los visitantes extranjeros en sus visitas a España proporcionados del Instituto Nacional de Estadística (INE) así lo recoge y en él se destaca que son las regiones costeras las que causan mayor predilección entre los turistas internacionales. Pero a renglón seguido aparece Madrid y Cas-tilla y León, como otro de los destinos de interior que se incluye entre los primeros puestos, con la tercera posición en cuanto a mayor peso en el gasto de los turistas.

Datos, cifras números que demuestran la fortaleza de la Comunidad en todo aquello que tiene que ver con el turismo. Pero que también vienen a señalar que aún existe margen de mejora, que aún se puede seguir creciendo. Es ahí donde deben entrar en escena las administraciones con política que incentiven la llegada de turistas y el turismo como ese atractivo y motor que es de la economía de Castilla y Le-

### ABEL



### PAPAMOSCAS

### Carnero y Puente en el balcón

VOLVERÁN A verse las jetas con apenas una semana de distancia los antagónicos Jesús Julio Carnero y Óscar Puente. El uno alcalde de Valladolid, y el otro, no. Esta vez no será en una sesión de control del Sena do, donde la desidia del PP, brindó a Puente una de sus gozaderas dialécticas. Los gozos (de Puente) y las sombras (del PP). Esta vez será en el balcón municipal con vistas a la hermosura de plaza Mayor pucelana, abarrotada para escuchar el pregón de las heroicas Valkirias del Pisuerga, luchadoras mar adentro. El uno ministro y el otro, tampoco, se reencontrarán en el lugar del crimen electoral. De ganador a ganador. Uno se llevó la alcaldía y el otro, de rebote, el ministerio que más mola con billetes y con trenes que funcionen. De ganador a ganador. Dos disfrutones en las Ferias de San Lorenzo, que son una eclosión de vitalidad para anticipar la vendimia. Aprovechará Camero para endosarle el acumulado epistolar que tiene pendiente. Se va a ahorrar unos billetes en sellos de Correos. Cartas desde mi soterramiento, se titula la antología. Puente no acudió el año pasado como ex alcalde, a las puertas de que su duelo dialéctico con Feijóo, que ahora no lo ve nada claro, le encubrara al Consejo de Ministros para ser el ministro que más despunta en lo que le gusta a Sánchez. Cuídate de los idus de Moncloa, Puente. Ya hay quien maniobra para ascenderlo a portavoz en el Congreso, a costa de Patxi López, el mustio, y despejar el gobierno de la omnipresencia del vallisoletano. Pero esa es otra partida que se jugará en breve o tras el congreso de noviembre, preámbulo de las escabechinas regionales. Ahora no ha podido sucumbir a la tentación de acudir como ministro, como seguramente también lo haga Ana Redondo, que fue titular de festejos en sus ocho años de munícipe. Nunca hubo tanto ministro en un pregón. Las Valkirias se lo merecen y Valladolid se merece a estas chicas inasequibles al optimismo. ELF (Empieza La Fiesta).

### EL CORREO DE BURGOS **EL**MUNDO

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR: PABLO R. LAGO

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS

DIRECTOR: RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE:

REDACCIÓN: Marta Casado, Natalia Escribano, Virginia Martin, Diego Santamari Loreto Velázquez, Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD:

DISEÑO GRÁFICO:

MAQUETACIÓN

DISTRIBUCIÓN: gral / Beralán, S. L. IMPRIME: Bermont Impresión. Avda. Portugal. 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid) DEPÓSITO LEGAL:

# Patrimonio persiste en la «puesta en valor» del Hospital del Rey y el Sobrado

• Vuelve a licitar los tres proyectos vinculados a este entorno que quedaron desiertos en el primer intento: la restauración de la iglesia, el arreglo de la tapia de San Amaro y la construcción de nueve viviendas en la plaza

#### L. BRIONES BURGOS

Patrimonio Nacional no se da por vencido y persiste en la «puesta en valor» del Hospital del Rey y la plaza del Sobrado. Lograrlo implica acometer las obras con tal fin, para las que busca, sin éxito de momento, empresa que las quiera ejecutar. El primer intento tenía lugar en mayo, cuando a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) licitaba hasta tres intervenciones vinculadas con el citado entorno de la capital burgalesa, en el mar-co todas ellas -como otras tantas en distintos puntos del país- del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Distribuidos en lotes en distintos procedimientos, ninguno de los contratos lograba prosperar. El relativo a la restauración de la torre y otros elementos de la iglesia del Hospital del Rey y restauración de la tapia de la ermita de San Amaro, por importe de 1.023,786 euros, solo recibía una oferta, pero fuera de plazo, por lo que quedaba descartada.

Desierto quedó también el concurso para transformar las parcelas de los números 37-38 y 39 de la plaza del Sobrado en edificios con hasta nueve viviendas, con un presupuesto de 1,354,470 euros. En este caso, la única empresa que se postulaba para acometer el proyecto, Construcciones Ortega, renunciaba a la adjudicación antes de formalizarse.

El segundo intento en ambos casos se daba a conocer el jueves de la semana pasada, con la publicación en la plataforma de contratación del sector público de la licitación conjunta de las tres actuaciones, repartidas en dos lotes, uno para la torre y el muro y el otro para los edificios, con idéntica partida económica que la propuesta hace tres meses y un periodo de ejecución de doce meses, respectivamente. Los interesados tienen de plazo hasta el 16 de septiembre para enviar sus ofertas a la sede del citado organismo.

### FACHADAS PROTEGIDAS

Por partes, tal y como detalla la documentación que figura en el mencionado portal, el pliego que rige la ansiada intervención en el Sobrado, espacio medieval anexo a las dependencias de la UBU en el Hospital del Rey, contempla la demolición parcial y la recuperación de piezas constructivas destacadas de dos inmuebles sitos en so-



Inmuebles que Patrimonio quiere rehabilitar para construir nueve viviendas en la plaza del Sobrado. ÓSCAR CORCUERA

lares contiguos y en un avanzado estado de deterioro.

En el caso de los números 37 y 38, que se ubican en una única parcela, Patrimonio Nacional-que administra estos bienes por ser propiedad del Real Patronato de las Huelgas y el Hospital del Rey- determina que es preciso «conservar la fachada principal de la planta, la configuración de la primera, así como todos los elementos relevantes que se encuentran, como piezas de cantería, forjado de balcones y formación de cubiertas». También en la edificación del número 39 se ha de respetar toda la fachada principal «constituida por un muro de cantería en planta baja y de ladrillo de tejar en las primeras y segundas». Además, se mantendrá la fachada posterior de la planta baja y su forjado.

Estas son las indicaciones que arroja el estudio solicitado por la entidad propietaria para consultar sobre las posibilidades de reaprovechamiento de las estructuras existentes. Sobre el valor histórico de los inmuebles, la memoria que acompaña a la licitación señala que, si bien no hay datos precisos sobre las tres casas en cuestión a las que afecta la obra, «sus características propias de la construcción del siglo XVIII en la zona les otorgan un valor tanto ambiental como tipológico que justifican el cuidado con el que deben ser conservadas sus fachadas».

A partir de tal premisa, la empresa adjudicataria de las obras deberá construir en ambas parcelas un total de nueve viviendas: tres estudios, dos de un dormitorio, tres de dos dormitorios y una más, adaptada, con un dormitorio.

Tal y como avanzaba este periódico en abril de este año, antes de la licitación inicial del proyecto, la idea de Patrimonio Nacional es ocuparse de la gestión de los inmuebles una vez recuperados. Sin embargo, tampoco se descarta, según indicaron entonces fuentes del organismo, que en el futuro pueda darse la gestión a través de un tercero, ya sea otra administración pública o entidad privada.

### SAN AMARO

La intervención prevista deja fuera otras dotaciones diferentes a la de los espacios rehabilitados como vivienda, a pesar de que Patrimonio Nacional cuenta con más propiedades en la zona. El Real Patronato del Hospital del Rey es el dueño de los inmuebles localizados en el entorno de la plaza del Sobrado, Arco de la Villa y Patio Cerrado. En conjunto, son 13 viviendas, de las que actualmente hay seis alquiladas (tres de ellas con renta antigua).

El segundo lote a concurso se centra en la reparación de otros elementos, también en su poder, pero de carácter 'monumental'. En concreto, la restauración del muro de la ermita de San Amaro va mucho más allá del título e incluirá la limpieza del terreno, el desmochado de coronación y la regularización de la tapia, la demolición y reconstrucción de algunas partes, así como la eliminación de restos vegetales en bajantes, canalones o salientes. También se aprovechará para retirar y reubicar elementos ajenos al conjunto histórico, como cables o cuadros de acometidas, se rehabilitará la portada, con una limpieza profunda de la superficie y se revisará el mecanismo de la campana.

nismo de la campana.

La actuación permitirá, de paso, solventar los problemas de accesibilidad de un enclave en cuyo interior, cabe recordar, permanece enterrado según la tradición el peregrino San Amaro, que dedico su vida al cuidado de los enfermos del Camino de Santiago. El sepulcro está atribuido a Pedro de Ruiseco Maza y el resto de la parcela fue el camposanto del Hospital del rey hasta finales del siglo XIX.

La memoria técnica incluida en la licitación recuerda que «aunque el inmueble no está considerado BIC por sí mismo, pues está consideración se refiere solo a los escudos que forma parte de coronación del arco de entrada, los valores del conjunto competo le otorgan al mismo la máxima protección: integral».

### «PIEZA SINGULAR»

Por otra parte, el tercero de los proyectos a acometer busca «consolidar una pieza singular en el perfil de la ciudad de Burgos y de indudable valor arquitectónico». Así se refiere la documentación a la intervención en la torre del Hospital del Rey, sede en la actualidad de la Facultad de Derecho y el rectorado de la UBU.

Las actuaciones «consistirán en la consolidación y restauración de las fábricas resentidas por sus deficiencias historias y la recuperación de los niveles de forjados originales, aplicando procesos y materiales tradicionales en los elementos históricos y aportando materiales actuales en elementos de nuevo creación para su clara dife-

En concreto, la obra, cuyo plazo es de doce meses, incluye la restauración de la torre de la iglesia del Hospital del Rey «como elemento referente e identificativo del lugar, así como la restauración de otros elementos singulares de la iglesia: el reloj, las campanas y los escudos». También incluye un nuevo acceso al coro y la rehabilitación de la cubierta del pórtico o atrio de entrada a la iglesia.



Castañares cuenta con 300 vecinos censados. ÓSCAR CORCUERA

### El Ayuntamiento plantea consultar a Castañares si quiere ser barrio

El área de Participación Ciudadana cuenta con varias opciones de consulta para conocer el sentir de la que ahora es pedanía, pero cuenta con todos los servicios

FUENCISLA CRIADO BURGOS

Los vecinos que habitan en Castafiares lo han expresado en numerosas ocasiones, pero se necesita conocer formalmente esa intención para dar los pasos definitivos destinados a que esta pedanía deje de serlo y pase a ser considerada con barrio de la capital. Un sector que, cuenta con 300 habitantes censados, y que lleva sin alcalde pedáneo, representante ante las administraciones, cinco años al no encontrar ninguna persona que quiera ocupar ese sillón. En este momento debería ser la Diputación la que hubiera puesto en marcha una junta gestora, pero «tampoco tiene sentido, porque los suministros y servicios vienen di-

rectamente del ayuntamiento de la ciudad», explicó Carolina Álvarez, responsable del área de Participación Ciudadana.

En este momento esta área municipal ya cuenta informe del secretario general donde se detallan los diferentes trámites necesarios para que Castañares se convierta en barrio en el caso de que sea, finalmente, ese su deseo. De hecho, ya se han solicitado todos los informes a las áreas jurídicas municipales para dar este paso.

Carolina Álvarez, explicó que existen varias posibilidades para conocer la posición de los vecinos. Una de ellas es la de realizar una consulta directa desde el servicio o10. «Este tipo de consulta no es vinculante», aunque podría dar una pista del sentir ciudadano junto a la posibilidad de organizar una consulta, con urnas, censo y horario de votación, pero de esta manera su resultado tampoco sería vinculante.

Otra de las opciones es votar de manera rigurosa, con una convocatoria pública que emane del ayuntamiento debido a que se deberá tramitar desde el área de personal, con el régimen interior municipal. Con una propuesta que se eleva a alcaldía a través del área de Participación Ciudadana y tiene que contar con la mayoría de los grupos en un pleno municipal. Deberá ser comunicada al Ministerio de Interior con una fecha determinada. Se establecerá el mismo proceso que para unas elecciones «con una mesa electoral formada por los vecinos de la pedanía». Y el resultado si se ría de obligado cumplimiento.

Desde el área de Participación Ciudadana esperan llevar a cabo la consulta antes de final de este año. Respondiendo a una petición que «les trasladaron los vecinos» antes de las elecciones municipales y quieren llevarla adelante. En principio, Vox, como miembro del equipo de gobierno, estará de acuerdo. Falta por conocer la posición de PSOE.

Desde el ayuntamiento apunta a que Castañares funciona como un barrio porque el Ayuntamiento les presta todos los servicios de limpieza, recogida de basura, suministro de agua, alumbrado público. Álvarez recordó que la todavía pedanía se benefició de inversiones por valor de 5 millones de euros destinadas al arreglo de infraestructuras y servicios, como la puesta en marcha y mejoras del edificio del Centro Social. Actuaciones que se realizaron desde la alcaldía, cuando Javier Lacalle estaba al frente.

La idea del cambio que ya hicieron otros barrios como Cótar supone proceso largo con numerosos trámites.

# Participación Ciudadana trabaja para actualizar el registro de asociaciones

El objetivo es crear una herramienta «ágil y efectiva» con todos los datos actualizados / El ayuntamiento cuenta con 1002 inscritas

### F. CRIADO BURGOS

Desde el inicio de esta legislatura el ayuntamiento está llevando a cabo una actualización del registro de asociaciones del municipio que en la actualidad cuenta con 1002 inscritas. La última ha sido la Ecosapiens. «Estamos intentando ponerlo al día. Aunque estamos teniendo muchas dificultades»

En el año 1997 se puso en marcha este registro que desde 2010 se rige por un reglamento puesto en marcha con el objetivo de tener un registro de las asociaciones, entidades y confederaciones con domicilio social en el municipio y que desarrollan programas de actividades de Burgos.

«Vamos a solicitar que se elabore un programa que nos permita tener los datos actualizados y completos. Oueremos crear una herramienta ágil v efectiva», explicó Carolina Álvarez, responsable del área de Participación Ciudadana del ayuntamiento de la capital. En este momento el registro se lleva a cabo de una manera manual mediante una hoja Excel. En la actualización están encontrando que muchas de las asociaciones no tienen al día ni la actividad, ni los datos de contacto, incluso han dejado de estar al día, pero no se han dado de baja. Una vez actualizados se podrían agrupar por intereses, actividades o al tipo de público al que van dirigidas sus activi-

dades. «De esta manera podríamos tener al día este tesoro que supone un rico tejido asociativo para la capital», concluyó Álvarez.

### FIESTAS DE LOS BARRIOS

Por otro lado, desde el área de Participación Ciudadana se espera que el principal partido de la oposición, el PSOE, realice sugerencias y aportaciones para mejorar el proceso de adjudicación de las fiestas de los Barrios de la capital de cara al próximo 2025. En este sentido, la concejal responsable considera que «por hacer autocrítica, reconocemos que algunos barrios han llegado tarde al proceso, por circunstancias de personal y de los expedientes pendien-



Los bailes tradicionales se valorarán en las convocatorias. TOMÁS ALONSO

tes del 2022 y 2023», apuntó Álvarez. Una situación que si bien es «heredada» han hecho que se realizara la tramitación fuera del plazo.

En positivo, Álvarez considera que «creemos que el que concurran para una pequeña partida de subvenciones ayuda a que los proyectos sean mejores». La concejal resaltó que esta nueva modalidad ha animado a diversas asociaciones de los barrios a concurrir para la organización, por lo que se está abriendo el proceso de elección.



Un ciudadano recibe atención en las dependencias temporales de la Policía Local, en la antigua Escuela de Relaciones Laborales. SANTI OTERO

# La Policía Local ya atiende a los ciudadanos en Relaciones Laborales

Varios servicios administrativos ocupan desde el lunes las dependencias temporales de Barrio Gimeno, donde también se ubicarán en breve Objetos Perdidos y Atestados

L. B. BURGOS
La Policía Local atiende ya a los ciudadanos en sus nueva sede temporal, ubicada en la antigua Escuela
de Relaciones Laborales. Permanecerán en este emplazamiento varios servicios de carácter administrativo -y todos los vinculados con
la asistencia personal a tercerosmientras se acometen las obras de
reforma del edificio de la avenida
Cantabria. Si bien el plazo estimado de los trabajos es de 17 meses que no puede prorrogarse demasia-

do pues de su ejecución a tiempo depende la recepción de fondos europeos el alcalde en funciones y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, ha reconocido que esta situación podría prorrogarse para facilitar el reacondicionamiento interior del inmueble en una segunda fase que se concretará mientras avanza la actual, centrada en mejorar la eficiencia energética de las instalaciones. Habrá además una tercera fase de adecuación de despachos y otros espacios.

Manso visitaba ayer la ubicación provisional de la calle Barrio Gimeno, en compañía del intendente jefe de la Policía Local de Burgos Pális Angal García

gos, Félix Ángel García.

El edil destacaba sobre el terreno las ventajas que ha ofrecido el
inmueble, sin uso desde que la actividad docente que albergaba se
trasladara a la Universidad de Burgos, para agilizar el traslado, como la existencia de una fibra óptica de calidad que ha propiciado
una mudanza inmediata.

Contodo, recordó que el cambio de ubicación previsto para los distintos servicios afectados «va a ser gradual y no completo, porque hay determinadas actividades que van a quedar en el edificio a pesar de que haya obras». Indicaba al respecto que «lo que no es compatible con las obras, por las molestias que estas pueden causar, es la atención ciudadana y todo aquello que requiere visita de personal externo al servicio de Policia o Bomberos o Protección Civil».

Desde el lunes operan ya en la zona de la calle del Carmen los servicios de gestión de multas y sanciones administrativas, tarjetas especiales para personas con discapacidad y de uso de zona ORA. En breve se sumarán las áreas de Objetos Perdidos y Atestados.

Por su parte, el responsable de la Policía Local precisaba que en la sede oficial se han tenido que adecuar algunos otros espacios antes de comenzar las obras y se han tenido que trasladar «vestuario, el armero y las taquillas donde tienen guardadas las emisoras, porque allí está todo el material que se va a utilizar».

Cabe recordar que el pasado mes de junio el consejo de Urbanismo informaba de la adjudicación a la empresa Construcciones Herce de la obra de remodelación del edificio sede de la Policía Local y de los Bomberos de Burgos, que conlleva una inversión de 7.3 millones de euros. Ya en aquel momento el propio Manso subrayó la prisa que corría iniciar estos trabajos, porque este proyecto cuenta con 3,3 millones de euros de fondos europeos, del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas (PIREP).

La obra se estructurará en dos fases de 17 meses cada una de ellas y para este año el presupuesto municipal de 2024, que recoge varias partidas plurianuales, contempla una partida de 1.183.000 euros. La rehabilitación integral energética fue redactada por la empresa Emmepolis Novecento, que ganó el concurso de proyectos en el mes de junio de 2022.

Én la primera fase se acometerán todas las cuestiones subvencionables por los fondos europeos y en la segunda se realizarán otro tipo de mejoras relacionadas con la accesibilidad y con la posibilidad de obtener para el edificio una certificación energética o un sello de sostenibilidad.

El objetivo de la rehabilitación integral del edificio planificada es reducir su consumo energético hasta en un 90% con respecto al actual, ya que este es uno de los inmuebles municipales «grandísimo consumidor» en el que era necesario intervenir.



















### Burgos es la capital de la región donde más baja el alquiler en verano

La renta se sitúa en 9,53 euros por metro cuadrado lo que supone un descenso mensual del 3,7% / La renta cae un 3% en viviendas pequeñas y casi un 9% en las más grandes

### MARTA CASADO BURGOS

El precio del alquiler en Burgos ha bajado este verano. Una de las capitales con la renta de vivienda más cara desde hace años ofrece este verano un comportamiento diferente siendo una de las capitales de provincia de Castilla y León donde más baja el precio del alquiler en el último mes. Julio se situó en 9,53 euros por metro cuadrado de alquiler de vivienda, según el Índice Inmobiliario Potocasa, un portal web especializado en el alquiler y venta de viviendas. Esta cifra supone un descenso mensual del 3.7% lo que supone el mayor descenso de la región donde, la que más ha crecido, es la capital de la región. En Valladolid la renta ha subido un 5,2% en el último mes.

Esto refleja que la ciudad tiene un alquiler medio de 681 euros por metro cuadrado. Es la cuarta ocasión este año en la que el precio del alquiler inmobiliario está por debajo de los 700 euros en la capital burgalesa. La cifra media supone, eso sí, un incremento del 4% respecto al año pasado en el que se registraban precios por valor de 644 euros de media.

Los precios caen en todo tipo de inmuebles. De esta manera, la renta baja un 3% en los inmuebles con menos de 100 metros cuadrados de superficie. Los más grandes bajan todavía más su precio en agosto. Las viviendas en alquiler con más de 100 metros cuadrados caen en un mes casi un 10%. Eso sí, los precios del verano parecen ser un espejismo, puesto que la comparación a medio año vista y a un año se suman más bien incremen tos de precios. De esta manera, al incremento de precios interanual del 4% de media en la capital, sube un 5% en inmuebles con menos de 100 metros cuadrados de superficie y más de un 7% en las viviendas más amplias.

Los precios medios están en unos 681 euros por metro cuadrado, a la espera de cómo afectará el mes de septiembre en el que se dispara la demanda de alquileres por la llegada de estudiantes. Oscilan entre los 627 euros al mes de renta para estudios o pisos de una habitación. sube cien euros si el inmueble tiene dos estancias. Los precios más altos se registran en viviendas en renta de tres habitaciones, que cotiza a 889 euros al mes, y si buscan más de tres la renta escala hasta los 924 euros mensuales.

El inmueble tipo que sale al mercado del alquiler en la ciudad de Burgos tiene una media de 90 metros cuadrados en formato piso de una cuarta planta principalmente y con una media de tres habitaciones.

En la comparativa regional Burgos se sitúa como la cuarta capital de provincia más cara de Castilla y León donde Segovia se sitúa en cabeza con casi en 11 euros por metro cuadrado. Le sigue Salamanca con 9,66 euros por metro y Soria también se sitúa por delante de Burgos con 9,65 euros el metro cuadrado de vivienda en alquiler. En cuanto a los incrementos, destaca la fuerte subida interanual de Palencia (un 14.8% más) y la mensual de So-

### DATOS

9,53 €/m2 Burgos capital. El precio en la capital de Burgos ha caído en julio en un 3,7% durante el último mes. La variación interanual supone un incremento del 4%.

### 8,63 €/m2

Burgos provincia. Es el precio por metro cuadrado de media en la provincia, cae un 1,1% en un mes y un 0,5% menos en un año. Es un 31% más barato que el alquiler nacional.

### **5,77 €/m2** Villarcayo. Es la ciudad más

barata de Castilla y León y esta entre las diez con menor renta de España.

ria que se dispara un 9,8%

En la provincia de Burgos la situación marca números rojos. Los precios siguen cayendo lo que hace más atractiva la opción de alquilar un inmueble en una zona rural. Los pre cios se sitúan en 8,63 euros por metro cuadrado. Esto supone un descenso de, 1,1% respecto al mes anterior, una caída del 0.5% respecto al año anterior y sitúa la renta en la provincia un 31% más baja que la media nacional del alquiler de vivienda. En el ranking regional la provincia es la quinta más cara de la región superada por Segovia, de nuevo a la cabeza con un 10.68 euros . Salamanca (9,54 euros), Soria (8,83 euros) y Valladolid (8,63 euros).

En la provincia de Burgos está una de las ciudades con la renta más baja del país. Entre los diez núcleos urbanos más económicos para vi vir en alquiler está Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja donde se puede alquilar un inmueble por 5.77 euros por metro cuadrado de renta al mes. Es, por tanto, la ciudad con mejor precio de renta de Castilla y León. Están por debajo de los seis euros este municipio y, también, Ponferrada con 5,83 euros por metro cuadrado de renta al mes. En el tercer lugar más económico se sitúa otra ciudad de la provincia burgalesa, se trata de Medina de Pomar donde la renta está en los 5,95 euros por metro cuadrado.

### La Junta meiora la depuradora de Villariezo con 680.000 euros

La Consejería de Medio Ambiente, ha ejecutado las obras de mejora de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de de Villariezo con una inversión de 680.000 euros. Con este trabajo se pretende dar servicio a una población de diseño de 1.497 habitantes. La empresa pública Somacyl llevará a cabo las labores de mantenimiento de la depuradora durante 25 años.

La actuación, además, contempló la ejecución de los colectores de conexión a la redes existentes y emisarios de vertido del agua tratada al cauce receptor.La tecnología empleada se caracteriza por un bajo impacto visual y reducido coste energético de explotación comparado con otro tipo de tratamientos biológicos. Los procesos internos están totalmente automatizados, lo que reduce la cantidad de mano de obra necesaria para su operación, reguiriendo personal especializado.

El 9 de octubre de 2020 se fir-mó el Protocolo General de Actuación entre la Junta y las nueve diputaciones provinciales para promover el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas en los núcleos con población de 500 a 2.000 habitantes equivalentes. Desde entonces se ha elaborado el Programa de Actuación para un total de 340 depuradoras, con una dotación finan ciera de 140 millones de euros a compartir entre la Junta de Castilla y León, diputaciones provincialesy avuntamientos

El Programa se encuentra en fase de desarrollo técnico y a es ta fecha cuenta con 124 obras en ejecución, 6 proyectos aprobados y con acuerdos suscritos, 47 proyectos redactados pendientes de aprobación municipal y 48 proyectos en redacción.En la provincia de Burgos se ha previsto la ejecución de 24 depuradoras por importe de 17 millones de euros, de las que dos obras están en funcionamiento, Villariezo y Torresandino por 1,5 millones; otras doce instalaciones están en distintas fases de ejecución por 7.5 millones en Peñaranda de Duero, Santa Maria del Campo, Los Tomillares, Ibeas de Juarros, Huerta del Rey, Sotillo de la Ribera, Quintana Martín Galíndez, Milagros, Nava de Roa, Sasamón, Villahoz y Villanueva de Gumiel. Además, un proyecto está aprobado pendiente de licitar, cinco están pendientes de aprobación municipal y cuatro proyectos están en redacción.

# El PSOE acusa a Sentir Aranda de estar detrás de la marcha de Marcos

El partido ha iniciado ya el expediente de expulsión, mientras él se defiende

#### LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Tras conocer «por una persona de la calle» que su compañero Alberto Marcos ha decidido dejar el grupo socialista y no renunciar al acta de concejal, el PSOE lo tiene claro: Sentir Aranda es el principal beneficiado y promotor. «Les da igual quién sea y del grupo que sea con tal de conseguir un voto», reprocha a sabiendas de que gobiernan en minoría.

En su opinión, Sentir Aranda lleva desde el inicio del mandato «fomentando el transfuguismo», una práctica que califica de «corrupción política». «Si el señor Marcos Castilla se ha ido del grupo socialista es para votar a todo lo que le digan y lo que le propongan por parte del equipo de gobierno», afirma Sanz, quien envía un mensaje claro al alcalde, Antonio Linaje: si no cumple la palabra que le dio, cuando garantizó que no abriría el equipo de gobierno a Alberto Marcos, será un punto de inflexión por «la pérdida de confianza».

El portavoz manda también un recado al que ya es su excompañero, Alberto Marcos, para que entregue un acta que «corresponde al PSOE» y a los votos que les dieron seis concejales en el Ayuntamiento de Aranda.

### FALTA DE LIDERAZGO

En esta crisis las versiones son diametralmente opuestas. En el escrito que registró Alberto Marcos en el Ayuntamiento el pasado martes, día 20 de julio, y sin avisar a sus compañeros, el edil anunciaba al alcalde, Antonio Linaje, «la difícil decisión de no continuar» en el grupo socialista al entender que el partido no está formando parte de las decisiones trascendentales a las que se tiene que enfrentar Aranda; «un reto que estamos dejando pasar por falta de liderazgo claro».

El edil ponía como ejemplos la Relación de los Puestos de Trabajo (RPT), la plaza de toros: la ronda interna, el



Ildefonso Sanz junto a los concejales Amparo Simón, Laura Jorge y Ángel Rocha . ECB



Alberto Marcos. ECB

auditorio, el plan de Urbanismo así como actividades para la juventud, deportívas, sociales y culturales; la mejora de la oferta educativa, y el retén de bomberos, por el que Alberto Marcos rompió la disciplina de partido votando a favor, y no absteniéndose, en el Pleno del pasado 24 de julio. Para él, «después de haber pasado 12 años de una gestión claramente mejorable y que estamos sufriendo por la falta de visión, estrategia y tacto para tratar con las personas y planificar proyectos», es preciso un cambio. «Debido a las razones expuestas anteriormente, con tristeza solicito mi salida del grupo municipal socialista», terminaba.

Sorprendidos por no haber conocido la noticia de forma directa, el portavoz lldefonso Sanz se muestra rotundo y asegura que ya han iniciado los trámites para su expulsión del PSOE. «En una reunión de la comisión ejecutiva municipal, se ha decidido expulsar a Alberto de la comisión ejecutiva, donde ocupaba el cargo de secretario de Cultura, y trasladar su expediente a los órganos provinciales para su expulsión inmediata del partido», asevera con tristeza.

Según explica Ildefonso Sanz, aunque en los primeros meses, «hasta que formamos la lista electoral y entró de número 3», la relación era perfecta todo cambió cuando el PSOE quedó en la oposición y Alberto se mudó por motivos laborales a 500 kilómetros de Aranda. «Hemos estado cubriendo su falta en todas las comisiones y en los plenos que no ha podido acudir y demás de actos y reuniones sin ningún tipo de problema, sin decirle nada, simplemente sabíamos su situación, la hemos sobrellevado y hemos seguido adelante con el peso que ha supuesto al resto de concejales contar con un conceial menos, evidentemente». añade la concejala, Laura Jorge, sorprendida porque cuando Alberto finalizó su contrato y regresó a Aranda «lo primero que hizo fue hablar de manera unilateral y sin contarnos nada con el equipo de gobierno para entrar a gobernar en nombre de todo el grupo municipal», «Tam-

bién, para nuestra sorpresa, llega

mos al pleno y en la votación del retén, como ya saben ustedes, rompió la disciplina de voto».

Estos dos episodios desencadenaron en una ejecutiva en la que en principio se acordó hacer «borrón y cuenta nueva», «pero esto es como el ejército: ordeno y mando», lamenta Alberto, quien aclara que él no se reunió con el alcalde para negociar sino para ver el panorama y la predisposición.

#### DISCULPAS

Como portavoz. Sanz se disculpa ante los votantes y asegura sentirse «engañado», «defraudado» y profundamente triste. En su opinión, detrás de esta marcha «desleal» se esconden «motivos personales». Según concreta su compañera, Laura Jorge, las oposiciones a las que se ha presentado Marcos dan más facilidades de acercamiento a una localidad si es concejal de equipo de gobierno que si es conceial de la oposición: un extremo que el edil aludido niega con rotundidad. «Es absolutamente mentira y no lo digo yo, lo puede confirmar todo el que llame al servicio de atención ciudadano de la Junta de Castilla y León (012). Yo no soy funcionario de carrera, soy funcionario interino y para los interinos, administrativamente no existe esa posibilidad. O mienten o hablan sin saber», responde.

### OTRAS CRISIS

No es la primera crisis que afronta el PSOE en los últimos años. En enero de 2020 diez de los doce miembros de la ejecutiva forzaban, por discrepancias, la salida de la secretaria general, Mar Alcalde, a la que acusaban de falta de liderazgo y de no estar «a la altura del cargo». Cinco años antes, la polémica surgía por la marcha de Eusebio Martín y Sergio Ortega. Los dos abandonaban las filas socialistas iniciando un proyecto político que no llegó muy lejos.

En diferentes circunstancias, ambos regresaron después a filas socialistas: Ortega de la mano de Mar Alcalde, junto con la que terminó en el grupo de los no adscritos, mientras que Eusebio Martín corrió más suerte y desde 2023 forma parte de la lista de Ildefonso Sanz aunque no ejerce de concejal al estar como número 8 de la candidatura.

### Peache acometerá las obras del viejo almacén de la CHD en Aranda

La casona se encuentra en el parque Virgen Viñas, supondrá una inversión de 450.000€

LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Es una de las edificaciones que completan el paisaje del parque de la Virgen de las Viñas y ahora, tras años relegada como almacén, va a ser remodelada para apoyar el servicio de la Confederación Hidrográfica del Duero. La obra ya ha sido adjudicada a Construcciones Peache por un importe de 452.000 euros. El plazo de ejecución es de seis meses

Según explica el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el inmueble es propiedad estatal pero la gestión corresponde al Organismo de cuenca en Aranda de Duero. Los trabajos servirán para rehabilitar la edificación existente y urbanizar la parcela, con una zona de aparcamiento exterior.

Aunque el estado de conservación de la parcela es aceptable, el
edificio adolece de cierto deterioro debido al paso del tiempo y a la
ausencia de mantenimiento por
falta de continuidad de uso. Esta
actuación se enmarca dentro de la
política de la Administración del
Estado de eficiencia presupuestaria por la que se busca utilizar inmuebles propios en la medida de
lo posible, los gastos en alquileres, además de mejorar la eficiencia energética de sus edificios.



Las obras durarán seis meses. ECB

### La Junta mejora la seguridad de cuatro travesías en la provincia

La Consejería de Movilidad destina 990.000 euros para humanizar los pasos por los municipios de Cañizar de Amaya, Villegas, Pinillos de Esgueva y Terradillos de Esgueva

BURGO

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital concluye en Burgos la presentación de las obras de humanizaciones de las travesías con titularidad autonómica. Las localidades de Cañizar de Amaya, Villegas, Pinillos de Esgueva y Terradillos de Esgueva contarán con 990.000 euros para intervenciones de mejora de la seguridad vial e instalación de cinco paradas de autobús.

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, presentó el proyecto acompañado del delegado territorial de Burgos, Roberto Saiz. «Con una partida económica de algo más de 9 millones de euros, este proyecto global para humanizar tramos de competencia autonómica llegará a 30 municipios diferentes», explicó Jesús Puerta. Estas propuestas están cofinanciadas con Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En cuanto a plazos, el director general de Carreteras e Infraestructuras aseguró que «todas las actuaciones se licitarán en 2024 para que estén terminadas en 2025». Las intervenciones se centran en tramos de competencia autonómica integrados en núcleos de población con parada de transporte colectivo de viajeros, que conectan con localidades de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia. En Palencia se ha procedido además a mejoras en espacios importantes para el día a día de sus habitantes.

### CAÑIZAR DE AMAYA

Las actuaciones en Cañizar de Amaya se ubican a lo largo de toda la travesía de la carretera BU-627 a su pa-



Jesús Puerta, durante la presentación de los proyectos. ECB

so por la localidad. Una de las grandes intervenciones consiste en la colocación de dos refugios de espera a cada lado de la carretera, uno cercano a la báscula existente y otro en la entrada al pueblo.

También se repondrá la acera de la margen izquierda, dotándola de una mayor anchura para mejorar la accesibilidad al punto de parada. En la margen derecha, se construirá una nueva acera que conduzca al peatón desde el nuevo refugio hasta el paso de peatones elevado que se ejecutará para el cruce de la carretera BU-627.

Además, se han definido dos zo-

nas de pavimento de hormigón para el tránsito del tráfico, que utilizará el autobús para aproximarse a los refugios instalados. A esto se suma la extensión de una capa de mezcla bituminosa en caliente para mejorar las características del firme.

En cuanto al alumbrado público, se disponen una nueva iluminación LED y se añaden dos radares pedagógicos en los extremos que favorezcan la reducción de velocidad.

Por último, buscando también un tráfico más seguro, se han definido dos reductores de velocidad tipo "Lomo de Asno". Se añadirá la ejecución de otro reductor de velocidad tipo 'paso de peatones elevado' para facilitar el cruce de los peatones desde la parada de la margen derecha hacia el pueblo.

### VILLEGAS

La travesia de la carretera BU-640 a su paso por Villegas contará con una serie de actuaciones para mejorar la seguridad y la accesibilidad, comenzando con una nueva capa de asfaltado que mejorará el firme, una nueva señalización vertical y horizontal y dos radares pedagógicos en los extremos.

Para dotar a la vía de más seguridad, se instalarán dos reductores de velocidad tipo Lomo de Asno' en los dos extremos de la travesía y un 'paso de peatones elevado' para facilitar el cruce de los peatones en condiciones de seguridad en la misma ublicación de los pasos de peatones.

Además, se propone la colocación de dos refugios de espera en cada sentido de la circulación. Uno de ellos se ubicará en la Plaza Mayor y otro en la zona de intersección de la carretera BU-640 con la carretera de Villamorón.

#### PINILLOS Y TERRADILLOS

Todas las actuaciones de estas localidades se realizarán a lo largo de la travesía de la carretera BU-13, con intervenciones para dar seguridad a la vía como radares pedagógicos en ambos extremos, tres reductores de velocidad tipo 'Lomo de Asno' en Pinillos de Esgueva y dos en Terradillos, y un 'paso de peatones elevado' de acceso a la parada en Pinillos y otro en Terradillos, situado en el cruce actual.

Mirando a cada uno de los municipios, en Pinillos de Esgueva se colocarán dos refugios de espera. Se sustituye el existente en sentido Aranda de Nuevo y se coloca uno nuevo en sentido Burgos, ambos a la altura de la Calle Real. Terradillos contará también con un nuevo refugio para ambos sentidos a la altura de la calle Las Ramblas.

En la travesía, se plantea la ejecución de una nueva acera por la margen izquierda entubando la cuneta actual que permita a los peatones llegar a las paradas planteadas y mejore la conexión de la población entre ambos núcleos. Para el tránsito del tráfico, se definen tres zonas de pavimento de hormigón para aproximarse a los refugios y se colocará también hormigón en los numerosos accesos rodades de calles y garajes existentes en la actualidad.

Por último, como ocurre con el resto de las travesías, se ha proyectado la extensión de una nueva capa de asfaltado. También, de forma concreta, se instalará alumbrado público en la margen izquierda con luminarias LED.

# La mancomunidad Encuentro de Caminos presenta su primer festival de magia

El mago Oliver organiza siete jornadas del 2 al 8 de septiembre

### ANDREA IRURE BURGOS

La mancomunidad Encuentro de Caminos prepara su primer festival de magia. Está dirigido y organizado por el mago Oliver, ganador del Premio Nacional de Magia en 2023. Acompañado de su mujer la maga Liuba, que también mostrará al público su espectáculo. Se llevará a cabo entre los días 2 y 8 de septiembre con actividades en los diversos pueblos de la mancomunidad.

El festival contará con siete propuestas diferentes, una en cada pueblo. Todos ellos tendrán lugar a las 19 horas en la respectiva plaza de cada localidad. Además, entre las 13 y 15 horas se realizarán trucos de magia por los bares de los pueblos para acercar la magia a los adultos. De 16 a 18 horas en el local del ayuntamiento de cada municipio se llevarán a cabo talleres de magia para enseñar los más pequeños, quienes podrán llevarse a su casa un pequeño recuerdo del taller. Las actuaciones arrancarán el lunes 2 de septiembre en Quintanapalla, com Medieval Magic Show, el martes 3, en Rubena Nicolás Chevalie y Sr Gonzales, el miércoles 4, en Carde-

fiuela Riopico, Maga Liuba, el jueves 5, en Olmos de Atapuerca, Los Inventores, el viernes 6: Atapuerca, Mago Nock, el sábado 7, en Monasterio de Rodilla. Santi y Adrián y el domingo 8, en Fresno de Rodilla, Mago Blue.

Buscan «fomentar valores con la magia» a través de los espectáculos. «Transmitir algo en lo que creemos», explica el Mago Oliver. Tener la magia como un hobby es «muy bonito», remata. Los más pequeños a través de esta disciplina pueden desarrollar habilidades como la creatividad, la sociabilidad y su propia autoestima.



Presentación del festival de magia. SANTI OTERO

Rafael Solaguren, presidente de la mancomunidad, agradece la colaboración de Sodebur «llevamos varios años que si no fuese por su ayuda, muchisimas de estas actividades no podríamos sacarlas adelante».

Liuba, maga participante en el festival, anima a «soltar las expectativas». Este proyecto forma parte del plan de actuaciones 2023-2024 de la mancomunidad, ya se han llevado a cabo otras actividades como las II Olimpiadas Rurales, el Día de la mancomunidad o el Ciclo de música callada. El Festival de Magia cuenta con un presupuesto de 7500 euros.

# El gasto de los turistas extranjeros se dispara en Castilla y León hasta los 650M€

• El gasto medio diario por visitante con destino a la Comunidad se sitúa en 101 euros, el quinto mayor desembolso entre regiones • Países limítrofes con España, como Francia o Portugal, los que más desembolso realizan

#### DIEGO GONZÁLEZ VALLADOLID

Si tener kilómetros de costa va aparejado a gozar de turismo, Castilla y León es una excepción en esta combinación. No contar con salida al mar en su territorio puede ser un aspecto clave para ser elegido como destino durante los meses de verano, aunque las zonas de baño en lagos o ríos existen, pero durante el resto del año son sus rutas enoturísticas y gastronómicas como sus propuestas turísticas por sitios Patrimonio de la Humanidad las que permiten erigirse a la Comunidad como la octava región con mayor gasto realizado por turistas extranjeros en sus visitas a España en 2023, con casi 650 millones, un 12.5% más que hace dos años.

El último recopilatorio de datos de la distribución del gasto realizado por los visitantes extranjeros en sus visitas a España proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleian que son las regiones costeras las que causan mayor predilección entre los turistas internacionales. Madrid, junto a Castilla y León, es otro de los destinos de interior que se excluye de los primeros puestos, si bien ocupa la tercera posición en cuanto a mayor peso en el gasto de los turistas con 6.734 millones de euros, que supone un crecimiento del 35,6% entre los da-

tos de 2022 y 2023. Los lugares de sol y playa se imponen en las estadísticas de gasto de visitantes extranjeros en España, con Cataluña como primer destino de este tipo de turistas con más de 12.211 millones recibidos durante todo el año pasado, un 27% más que en 2022, seguido de Andalucía, donde el gasto superó los 8.565 millones (+21,8%); Comunidad Valenciana, donde se superó la barrera de los 8.140 millones; Islas Baleares, con más de 7.568 millones (11.1%); Canarias, con un desembolso cercano de los viajeros de 7.524 millones; la Comunidad de Madrid, con los datos anteriormente expuestos; y País Vas-



Dos personas sostienen un mapa turístico en una plaza vallisoletana. J.M. LOSTAU

co, que presentó uno de los mayores crecimientos del país en los dos últimos años tras pasar de 1.735 a más de 2.344 millones, lo que supone un 35,1% de aumento.

### NIVEL PREPANDEMIA

Justo por debajo del País Vasco se halla Castilla y León, donde los visitantes internacionales acumularon en 2023 un gasto de casi 650 millones, una cifra ostensiblemente mayor que un año antes, cuando las arcas recogieron más de 577 millones, es decir, un 12,4% más, lejos de los números de Cantabria, que es la comunidad con mayor crecimiento de gasto de visitantes acapare de 2022 a 2023, con un 47% más hasta superar los 384 millones.

Los datos prepandemia que habilita el INE permiten comprobar que la situación de Castilla y León de 2023 destacan por una recuperación de los números anteriores a la pandemia del Covid-19 ya que en 2019 el gasto se fijó en 625 millones (+3.8%), si bien en comparación con el cómputo de 2018 el desembolso decrece un 4.1% tras registrar en ese periodo más de 677 millones, concirtiéndose en la única comunidad Junto a Extremadura (-23,2%) que sufrió una desaceleración en sus resistros.

### TURISMO DE INTERIOR

Si son los destinos costeros los que parecen que mayor atracción acaparan a nivel turístico, las variaciones interanuales reflejan que las comunidades de interior también están al alza como se demuestra que Aragón sea la segunda región con mejor incremento en el gasto porcentual, donde se llegó casi a un crecimiento del 40,7% tras pasar de 249 a 351 millones de

gasto

Al margen de Castilla y León y Aragón, el turismo de interior también repuntó en Madrid, donde el gasto creció un 35,%; Navarra, con un 15%; Castilla-La Mancha, con un 15%; y Extremadura, con un 11.4%. De hecho, únicamente en La Rioja se constató un descenso en el desembolso realizado por visitantes, con un 9,2% menos.

Y esta tónica se repite si se analizan las variaciones entre los años 2018 y 2019 con 2023, con Cantabria repitiendo liderazgo en ambos periodos tras acumular un 70% y 90% de subida en el gasto de turistas internacionales, respectivamente. Mientras que en Madrid, en segunda posición en ambos años, acaparó un 38% y 52% de incremento.

En cuanto al gasto medio diario por visitante, las comunidades autónomas de interior también presentan notables datos, comenzando por los registros de Madrid, que lidera la distribución regional al sumar 141.19 euros, y de Navarra, justo por debajo, que acaparó un desembolso diario de 124,07 euros.

País Vasco y Cataluña, donde un turista internacional desembolsó más de 121 y 107 euros de media cada día de su estancia, son las otras dos comunidades que se sitúan por delante de Castilla y León en lo que a gasto medio diario se refiere, ya que esta región concentró 100,93 euros en el mismo 2023.

Por debajo de Castilla y León, las regiones de interior vuelven a hacer acto de presencia al escalonarse el gasto medio diario en orden desde La Rioja (97.76 euros) hasta Aragón (96.1), antes de volver a encontrar destinos costeros como Galicia (92.6) y Asturias (91.94).

La perspectiva cambia según el gasto por visitante ya que la posición de Castilla y León es de las más bajas del país, con 272,6 euros por turista, únicamente por delante de País Vasco (182,62), Navarra (177.5) y Extremadura (144.7). Datos que reflejan que el turismo en Castilla y León no consiste en alternar varios días de una semana, sino periodos cortos pero con gastos intensos como refleja que la duración media de los viajes en la Comunidad fuese de 3,9 días en 2023, según los datos del INE.

Al contrario, el gasto casi se duplica y triplica en destinos costeros como Murcia, con 799 euros de gasto medio diario, Comunidad Valenciana, con 653 euros, o Asturias, con cerca de 572 euros.

### DE FRANCIA A SUIZA

De los casi 650 millones de gasto turístico internacional, las fronteras de España con Portugal y Francia conllevan que ambos países sean los que mayor desembolso tengan en Castilla y León, cuyas provincias de Zamora y Salaman-

PASA A PÁGINA SIGUIENTE



LEÓN **PALENCIA SALAMANCA** SEGOVIA SORIA 90.2 FM 101.9 FM 103.4 FM 99.8 FM 88.1 FM ÁGREDA ÁVII A RÉ.IAR ARENAS DE SAN PEDRO ASTORGA 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM 89.6 FM 94.1 FM ARANDA DE DUERO BURGOS CIUDAD RODRIGO VALLADOLID ZAMORA 91.6 FM 92.9 FM 103.4 FM 102.8 FM 97.1 FM

### CASTILLA Y LEÓN

VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR** ca limitan con el territorio portugués.

Tras Francia, con más de 145 millones, y Portugal, con casi 97 millones, el tercer país cuyos residentes más gasto realizan en la Comunidad es Estados Unidos, con más de 67 millones en 2023. Le siguen Reino Unido, con 42,1 millones; Alemania (38,2 millones); Países Bajos (27,3 millones); Italia (22,9 millones); Bélgica (21 millones); Suiza (18,4 millones); México (17,3 millones); e Irlanda (15,7 millones).

En cambio, respecto al gasto diario por visitante, son los suizos quienes más desembolso realizan cuando visitaron Castilla y León en el último año, con una media de 147 euros por dia, más del doble que los últimos países que figuran en el listado del INE, como son Polonia (64.35 euros), Italia (63.47), Corea (63.39) y Japón (61.85).

Entre medias, y a partir de los datos de Suiza, son los países de Europa y América los que mayor gasto realizan durante su estancia en Castilla y León: Andorra (127,82 euros), Bélgica (13,88), Francia (113,09), Alemania (111,25), Colombia (106,49), Estados Unidos (106,21), Austria (106,17), Canadá (105,51) y México (103,01).

### ¿RÉCORD EN 2024?

La calidad y variedad de la ofer-ta de Castilla y León permite descentralizar el turismo entre sus nueve provincias, lo que permite situarse por encima de diversas zonas del Mediterráneo. Y como sector que sigue en crecimiento, los datos del primer trimestre del año 2024 atisban un posible récord de gasto de visitantes en la Comunidad tras alcanzar en enero, febrero y marzo un montante de 120,9 millones. En comparación con el año 2022, supone un 6,4% de incremento, cuando se registró en el mismo periodo un gasto internacional de 113 millones, mientras que se supera las cifras anteriores a la pandemia por un 3.5% en 2020 (117 millones); un 11,1% respecto a 2019 (109 millones); v un 2.9% frente a 2018 (117 millones).

Sin embargo, la evolución no es tan positiva como en el global de 2023 ya que si en es tos doce meses la Comunidad se posicionó en el octavo puesto del gasto total, durante este primer puesto desciende dos escalones tras verse superada por Canarias (2.458 millones), Cataluña (2.179 millones), Andalucia (1.901 millones), Madrid (1.706 millones), Comunidad Valenciana (1.668 millones). Baleares (513 millones), País Vasco (477 millones), Galicia (268 millones) y la Región de Murcia (169 millones).

### El Gobierno destina 54 millones para Formación Profesional en la Comunidad

Castilla y León recibe 44 millones para oferta formativa a desempleados, 9 millones para formaciones de ocupados y 1,5 para programas específicos regionales

VALIADOLID El Consejo de Ministros aprobó este martes la distribución de más 867 millones de euros a las comunidades autónomas para acciones de Formación Profesional dirigidas a la población activa, de los que más de 54 millones serán para Castilla y León. Una acción que se lleva a cabo a petición del Ministerio de Educación, Formación

Profesional y Deportes.
En concreto, de los fondos destinados a la Comunidad, 43,9 millones se dirigirán a oferta formativa para trabajadores desempleados (la sexta que más recibirá); 9,1
millones para ocupados y 1,5 a otras
actuaciones para alcanzar esos 54
millones, según precisó el departamento que dirige Pilar Alegría en
un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, del total de fondos distribuídos a nivel nacional, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, 696,5 millones de euros estarán destinados a oferta formativa para trabajadores desempleados, 145,9 millones para formaciones de trabajadores ocupados y otros 24,8 millones a programas específicos convocados por las propias comunidades autónomas, tanto para trabajadores ocupados como para aquellos que se encuentren en situación de desempleo.

Por su parte, las comunidades autónomas se comprometen a desarrollar las actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, durante los próximos 16 meses. Estas deberán estar dirigidas a las necesidades del mercado laboral en relación con las acciones vinculadas al sistema nacional de For-



Una imagen de archivo de estudiantes de Formación Profesional. EUROPA PRESS

mación Profesional.

Por comunidades autónomas, Andalucía será la que reciba mayor partida presupuestaria para acciones de formación dirigidas a desempleados y ascienden a 109 millones de euros, seguida de Cataluña (102 millones), Madrid (88 millones), Comunidad Valenciana
(66.9 millones), Galicia (58 millones), Castilla y León (43.9), Canarias (40), Castilla-La Mancha (36.5),
Extremadura (33.5), Aragón (23),
Asturias (22), Murcia (18), Baleares
(16.8), Cantabria (11.4), Navarra (9.6),
La Rioja (4,5 millones).

En el caso de las iniciativas de

formación profesional para el empleo dirigidas a trabajadores ocupados, Andalucía percibirá 23 millones; Aragón 4,8 millones; Asturias 4,6 millones; Baleares 3,5 millones; Canarias 8,4 millones; Cantabria 2,3 millones; Castilla-La Mancha 7,6 millones; Castilla y León 9,1 millones; Cataluña 21,5 millones; Comunidad Valenciana 16 millones y Extremadura 12,1 millones. Asimismo, Galicia percibirá por este concepto 12.1 millones de euros; Madrid 18,4 millones; Murcia 3,8; Navarra 2 millones y La Rioja 941.814 euros.

En cuanto a acciones de forma-

ción profesional para el empleo impartidas con carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación, Andalucia recibirá 3,9 millones, Cataluña 3,6 millones, Comunidad de Madrid 3,1 millones, Comunidad Valenciana 2,7 millones y Canarias 1,4 millones.

La distribución de este montante fue aprobada hace escasas fechas por las comunidades en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo dependiente del Ministerio de Pilar Ale-

# Inversión de 36M€ de la Junta en 211 programas mixtos de formación y empleo para beneficiar a 2.100 personas

### VALLADOLI

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, puso de manifiesto este martes que la Junta invierte más de 36 millones de euros en la financiación de un total de 211 programas mixtos de formación y empleo a lo largo de toda la Comunidad que, en su desarrollo, benefician a unas 2.100 personas. Así lo afirmó en declaraciones recogidas por Ical durante el acto de clausura del primer programa mixto del curso, en la Residencia Hijas de San Camilo de Santa Marte de Tormes, en la provincia de Salamanca, que facilitó la graduación de una decena de personas en atención sociosanitaria para personas depen La acción formativa en concreto supuso una inversión de unos 137.000 euros por parte de la Junta con un complemento de 7.000 por parte del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. «El programa permite a estas diez personas formarse en una labor tan necesaria como es la de la atención de personas dependientes en una sociedad como la nuestra v. además, tener un contrato y una formación profesional que les va a servir después para cualificarse y adquirir un nuevo puesto de trabajo, en un sector que además tiene una gran demanda laboral», afirmó.

En este sentido, Jesús Blanco incidió en que «el sector profesional y las instituciones van a agradecer tener profesionales formados» y, según matizó a continuación, «estas diez personas además van a tener la capacidad y la posibilidad de continuar su trabajo», «Quiero agradecer a los monitores y a las diez personas integrantes por su implicación, puesto que tiene un punto vocacional este tipo de actividades, más allá de la

necesidad de trabajar que podamos tener todos» añadió.

mos tener todos» anado:
En cuanto a las cifras provinciales, el gerente del Ecyl apuntó que
en Salamanca se han llevado a cabo otros 36 programas que han supuesto una inversión de 6,9 millones y han favorecido a 341 personas. «Esto es una iniciativa del Gobierno de Alfonso Fernández Mafiueco que apuesta por favorecer
el ingreso en la sociedad activa y
de trabajo de todas estas personas que estamos hablando. Continuaremos trabajando todos para conseguir un mejor empleo para todos», concluyó.

### El PSOE intenta borrar el rastro de Cepa en las Cortes

El grupo socialista de Luis Tudanca registra la petición de retirada de 51 iniciativas del ex procurador por Salamanca y portavoz de Agricultura tras su dimisión al ser imputado por agresión sexual a un menor de 13 años

F. RAMOS / R. GARCÍA VALLADOLID El escándalo que rodea al ya ex procurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León Juan Luis Cepa, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León investiga por agresión sexual a un menor de 13 años, ha llevado al grupo parlamentario a borrar todo rastro de su ex compañero solicitando la retirada de las proposiciones no de ley, preguntas y solicitudes de información que llevaban la firma del salmantino.

Al menos durante los últimos días, el Registro de las Cortes ha sido un hervidero de escritos socialistas en los que se solicita la retirada de diferentes iniciativas, todas ellas presentadas con anterioridad e incluyendo la firma de Cepa, de quien ahora el grupo parlamentario trata por todos los medios de borrar el rastro.

La mayoría de las proposiciones no de ley, preguntas y solicitudes de información que el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado retirar están fechadas los meses de junio, julio y agosto de este último año, si bien hay algunas que datan del año pasado e incluso de 2022. Eso quiere decir que una parte de ellas ya habian sido respondidas o debatidas, mientras que otras estaban en proceso.

Hasta el momento son 51 los escritos que el PSOE ha pedido retirar debido a que llevaban plasmada la firma de Juan Luis Cepa, ya sea porque correspondían al área de Agricultura de la que el salmantino era portavoz dentro del grupo, o bien porque requerían de la firma de varios procuradores. En cualquier caso, esta elevada cifra pone bien a las claras el peso que Cepa tenía dentro del grupo parlamentario, encabezando incluso muchas de estas iniciativas.

Conviene recordar que Cepa, ade más de portavoz de Agricultura del grupo socialista en las Cortes es concejal en el Ayuntamiento salmantino de Aldea del Obispo y miembro de la mesa del comité autonómico, el máximo órgano entre congresos un puesto en el que le colocaba el propio secretario general del PSOE de Castilla yLeón, Luis Tudanca. Una figura de peso, en definitiva, dentro de la estructura del grupo parlamentario que ahora se afana por borrar sus rastro tras desvelar este periódico el procedimiento judicial al que se enfrenta

Entre los escritos que el Grupo Parlamentario Socialista de Tudanca ha solicitado retirar se encuentran 25 proposiciones no de ley, nueve de ellas sobre cuestiones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Pero aunque estas son las más abundantes de las que llevan la firma de Juan Luis Cepa, también rubricó como procurador socialista otras sobe diferentes materias como sanidad, deporte, medio ambiente, educación,



PSOECYL

TUDANCA REAPARECE ENTRE JUDIONES. La primera aparición pública del secretario general del PSOE de Castillay León. Luis Tudanca. tras conocerse la investigación del pricurador Juan Luis Cepa por abuso sexual a un menor de 13 años se ha hecho esperar más de una semana desde que saltara la noticia. Con todo, el dirigente socialista retomó ayer su agenda con su participación en la Judiada del municipio segoviano de La Granja, una cita en la que cargó contra la ruptura «ficticia» de VOX y el PP en la Junta y, por fin, abordó la polémica que ha sacudido el seno de su formación.



Juan Luis Cepa. ICAL

cultura, atención residencial o economía. Todas ellas, no obstante, ahora desaparecen del Registro de las Cortes autonómicas coincidiendo con los primeros compases del curso parlamentario y gracias a las solicitudes que firman varios procuradores socialistas, aunque evidentemente ninguno de ellos es Cepa ya que perdió su condición de parlamentario tras su dimisión.

Desaparecen también otras iniciativas del PSOE, como las solicitudes de información acerca de abastecimiento de agua en La Armuña, el control de la población del topillo en la Tierra de Campos palentina, el expediente de construcción del nuevo edificio de consultas del hospital de Salamanca; así como preguntas relativas a la prestación sanitaria en la Comunidad, intervenciones en patrimonio o actuaciones para asentar la economía de futuro, entre otros muchos ejemplos. De hecho, hay una pregunta para su contestación ante el Pleno de las Cortes que solo firma Cepa y que también desaparece.

Tras conocerse la investigación de Juan Luis Cepa por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la estrategia del PSOE ha sido la de exigirle la dimisión de todos sus cargos. Asimismo, los de Tudanca han optado en los últimos días por eludir responsabilidades y alegar que no tenían conocimiento de la investigación judicial sobre su compañero pero, eso sí, condenando de «forma rotunda» los delitos que se le imputan al ex procurador salmantino.

Se daba la circunstancia, según indicaron desde las Cortes y reconocía el propio Cepa a este periódico, que el procurador no presentaba su escrito de dimisión en persona ante el Registro del Parlamento autonómico, sino que era el grupo socialista quien la presentaba, lo que motivaba que desde las Cortes se llamara a Cepa para certificar que era así.

De quien no ha habido noticias ha sido del propio secretario general del PSOECyL y portavoz del Grupo Parlamentario, Luis Tudanca, quien durante varias jornadas ha dado la callada por respuesta pese a la polémica que ha sacudido el núcleo de su formación, que además no es la primera que une a dirigentes socialistas de Castilla y León con delitos de gravedad.

Solo ayer, más de una semana después de que El Mundo de Castilla v León destapara la investigación sobre Cepa por agresión sexual a un menor de 13 años a través de la aplicación de contactos Grindr, Tudanca acudió al acto público tras dos me ses de vacaciones estivales tan solo interrumpidas por unas pocas apariciones. El secretario general del PSOECyL asistió a la Judiada de La Granja, en Segovia, donde opinóque la ruptura de VOX con el PP en los gobiernos autonómicos es «ficticia» y avanzó cuáles serán las próximas iniciativas de su grupo parlamentario para este periodo de sesiones en las Cortes

Sobre el caso de Cepa, del que el

Partido Popular ha pedido explicaciones a los socialistas, Tudanca defendió la actuación de su formación. «Cada vez que hemos tenido una oveja negra hemos actuado de forma fulminante, no somos tibios, somos rápidos, por la propia regeneración democrática y la imagen de las instituciones y de nuestro partido político», aseguró.

En este sentido, señaló situaciones indeseadas en otros partidos «que tienen a maltratadores condenados aún como cargos públicos. Aquí en Segovia hay un caso muy reciente en el que su responsable conducía un coche oficial triplicando la tasa de alcoholemia permitida: eso es problema del que lo hace, pero cuando lo tapas, cuando lo consientes y no le expulsas de las instituciones y del partido, es responsabilidad de quien le encubre, en este caso, los responsables del Partido Popular en Segovia y en Castilla y León», informa Europa Press

Para terminar, recordó los últimos casos del PP regional, en donde «ha habido decenas y decenas de corruptos, confesos y condenados en el gobiemo de Castilla y León, que nunca jamás han dimitido, ni el Partido Popular les ha echado».

### El Gobierno avanza para electrificar la Soria-Torralba y obvia la Castejón

El número dos de Puente, José Antonio Santano, se reúne con el alcalde de Soria y apunta a la Junta por el mapa concesional de transporte por carretera para viajeros

#### JOSÉ SOSA SORIA

Una de cal y una de arena para Soria en la reunión que mantuvo el número dos del ministerio de Transportes, el secretario de Estado, José Antonio Santano, con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, en torno a la situación del ferrocarril de la provincia. Las bue nas noticias llegan para Soria-Torralba. que une la provincia con Madrid. y que da otro paso hacia la anunciada –en enero– electrificación de la línea con la próxima redacción del provecto y la posibilidad de sumar la tercera frecuencia. El revés es para la Soria-Castejón, que aspira a ser la conexión de la provincia con los corredores europeos. El ministerio se limita a «seguir estudiando» las posibilidades de esa línea cuando a principios de julio va debía conocerse el estudio de viabilidad encargado por el propio Mi-

Por otra parte, Santano pidió a la Junta que «asuma sus competencias» en relación al mapa concesional de transporte por carretera para, junto al Gobierno, «dar un mejor servicio», como parte de la negociación que están llevando a cabo ambos organismos con el objetivo de «no perjudicar a ningún municipio ni ciudadano».

A través de una nota oficial remitida desde el propio Ministerio de Transportes y unas declaraciones del propio Santano se explicó el encuentro, ocurrido el pasado lunes, entre el número dos del ministro Oscar Puente con representantes sorianos entre los que se encontraban el alcalde, Carlos Martínez, y el senador por Soria, Javier Antón. Desde el Gobierno sostienen su «compromiso» en continuar con la mejora del servicio ferroviario de la provincia recordando que en los últimos años se ha desarrollado una inversión «de cerca de 100 millones de euros».

Una de las cuestiones abordadas en el encuentro fue la Soria-Torralba, con las obras de modernización ya en su recta final. Desde el Ministerio se explicó que se expusieron «los próximos pasos para abordar la redacción del proyecto para la electrificación de la línea Soria-Torralba». «En concreto, dimos cuenta de los pasos que estamos dando para la electrificación de la linea», señaló Santano.

Cabe recordar que fue el propio Santano el que a principios de año, durante una visita a la capital, ya plantéo el proyecto para la electrificación de la Soria-Torralba apuntando hacia un coste de 80 millones. El ministro Puente ratificaba meses después esa intención que ahora da un paso más con el inicio de la redacción del proyecto y, se entiende, su posterior licitación y ejecución de obras. No obstante, aún se desconoce el coste real de la electrificación así como los plazos en los que pretende moverse Transportes.

También para la Soria-Torralba se planteó la histórica demanda soriana de aumentar las frecuencias de lalínea. «Ambos mandatarios han tratado sobre la mejora de los tiempos unida a la ampliación de frecuencias directas para intentar no reducir ningún servicio para los municipios pequeños, pero sí implementar otra frecuencia que permita llegar más rápido a Madrid». El víaje actualmente, y a la espera de finalización de las obras, está en las tres horas.

El pasado mes de junio, a través de Transparencia, desde Adifavanzaron que la previsión es que el nuevo cuadro de velocidades de la línea permitera recortar el tiempo de viaje en 15 minutos. En ese momento, hace tres meses, tanto Adif como Renfe indicaron que no había previsión de incluir una tercera frecuencia, circunstancia que a tenor de la comunicación de Transportes, ahora ha cambiado.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. La Soria-Castejón sigue sin tener avances significativos, un proyecto, señalado por el propio Carlos Martínez como «clave» en el futuro de la provincia y la cuestión más importante de la presente legislatura.



Reunión de la consejera de Industria con los artesanos de la Comunidad. ICAL

### Los artesanos de Castilla y León tendrán distintivo para sus productos

VALLADOI

La Junta de Castilla y León va a poner en marcha el proceso para diseñar y difundir un distintivo que permita identificar y promocionar los productos de artesanía de Castilla y León. Así lo anunció la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, tras reunirse hoy con la directiva de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal). Un encuentro en el que también se analizaron las distintas líneas de colaboración abiertas entre la organización empresarial y el Gobierno autonómico.

La medida forma parte de las nuevas líneas de trabajo que se pondrán en marcha para mejorar la comercialización y la promoción de los productos artesanos de la Comunidad, tanto de aquellos que tienen un carácter más tradicional como de aquellos otros más novedosos y que están floreciendo al amparo de los jóvenes que se están incorporando al sector.

En la reunión participaron el presidente de Foacal, Miguel Ángel Tapia, la vicepresidenta, Amaya Barahona, y el gerente, Félix Sanz, así como la directora general de Comercio y Consumo, María Pettit. Según apuntan desde el Ejecutivo autonómico en un comunicado difundido por Ical, la consejera se ha comprometido a mantener y reforzar las líneas de apoyo en las que ya se viene trabajando y a intensificar aquellas actuaciones encaminadas a mejorar la comercialización y promoción de la artesanía de la Comunidad.

El nuevo Distintivo de la Artesanía de Castilla y León se pondrá en marcha «lo antes posible» y será también una garantía de que el producto adquirido ha sido realizado por artesanos reconocidos, podrá utilizarse en las acciones de promoción y comunicación del sector que se emprendan y permitirá poner de relieve la calidad y las peculiaridades de los productos artesanales de la autonomía.

García recordó que en Castilla y León la artesanía tiene un de peso significativo en la actividad económica y cultural, es un sector estratégico, especialmente en el ámbito rural y está presente de forma activa en la mayoría de las actividades económicas y culturales. De ahí que haya apostado por seguir trabajando en la modernización y el fortalecimiento del sector, en estrecha colaboración con las organizaciones que lo representan, particularmente, con Poacal como organización mayoritaria.

Foacal es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1987 para representar e impulsar el desarrollo profesional y empresarial del sector artesanal de la Comunidad Autónoma. La Federación agrupa a las asociaciones y los profesionales artesanos de las nueve provincias de Castilla y León, así como a un importante número de artesanos a título individual que suman cerca de 250 empresas y profesionales de la región.

### Soria pide el informe del Mirón a la Junta para la restauración

V. F. M. SORIA

El Ayuntamiento de Soria pedirá a la Junta de Castilla y León el informe sobre el desaguisado en el repintado de la ermita del Mirón y servirá como «pauta» para actuar siguiendo los criterios de los restauradores de Patrimonio, según informaron fuentes municipales. El conse jero de Cultura, Turismo y Deportes. Gonzalo Santonia, se refirió el lunes en San Esteban a ese documento y avanzó que el arreglo será «largo, costoso y compleio». Aunque las líneas básicas del informe ya se conocen, aún no está completamente finalizado.

Hay que recordar que fue la Diócesis de Osma-Soria la encargada de llevar a cabo el repintado del templo y presentó una declaración responsable al Ayuntamiento de Soria, con las consecuencias consabidas: una grotesca intervención por el que se ha ganado el calificativo del 'Ecce Homo' soriano. Fue una empresa soriana de pinturas la que acometió los trabajos.

### El PP defiende la calidad de la sanidad prestada este verano

VALLADOLID

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León defendió ayer la calidad de la asistencia sanitaria ofrecida este verano, con «algunos problemas puntuales», pero con el funcionamiento de todos los centros de salud y acusó a la oposición socialista de crear «alarma» entre la población y de una «manipulación partidista» con las denuncias de "improvisación" vertidas por sus dirigentes.

En una rueda de prensa, el portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes, José María Sánchez, salió en defensa de la prestación sanitaria en este periodo estival, en el que se produce merma de personal por el derecho de vacaciones de los profesionales, y del consejero del ramo, Alejandro Vázquez, ante la acusación socialista de que «ha estado escondido», «Se sigue trabajando para mejorar la sanidad de Castilla y León», aseveró Sánchez, que apuntó al Grupo Socialista para pedirle que «haga más o algo bueno».

### CASTILLA Y LEÓN

### Vázquez pide al **PSOE** que «llame al orden» a sus ediles por insultar a Morala

#### VALLADOLID

El secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, exigió ayer al Partido Socialista de Castilla y León que «llame al orden» a los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Ponferrada y les obligue a rectificar sus descalificaciones al alcalde ponferradino, Marco Morala, después de que el edil Andrés Gabella dijera en una red social que «con un preservativo, esto se podría haber evitado», en alusión al regidor.

Para Vázguez, esta forma de hacer política es «tan indigna como zafia», así como «una muestra más de la deriva que está tomando la oposición socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada». «En la crítica política no todo vale, tiene que haber límites, y el partido socialista ha excedido ya todos los límites del decoro y del respeto»,

Además, el 'popular' consideró que los socialistas ponferradinos, «ante su incapacidad para criticar la gestión del alcalde Marco Morala, optan por descalificaciones personales inaceptables», por lo que exigió al PSOECyL que «rectifique urgentemente la actitud de sus conceiales»

Una actitud que Vázquez apuntó que «parece obedecer a una tác-tica del PSOE, empeñado en crear tensión y polarizar a la sociedad de Castilla y León, ante su falta de ideas y su absoluto entreguismo a las políticas de Pedro Sánchez que perjudican a la Comunidad»

«Sabemos de sobra que cuanto más se hable de las polémicas que crea el PSOE, más cortinas de humo para que no se hable de los desprecios del Gobierno a Castilla v León, de la corrupción v de los favores al separatismo que ningu-

# CCOO lleva a la Junta a Trabajo por «negar» el riesgo de cáncer a los bomberos forestales

El sindicato critica que la Consejería «quiere que los bomberos estén en los incendios sin respirar el humo ni mancharse de hollín»

CCOO denunció ayer a la Junta de Castilla y León ante la Inspección de Trabajo por «denegar a los trabajadores de incendios» la aplicación de la Ley de Riesgos Laborales, puesto que «no reconoce los riesgos cancerigenos» que tienen los bomberos forestales al apagar un incendio por la inhalación de humo y el contacto con la piel, e incluso la ingesta, del hollín.

Así lo aseguraron ayer, en declaraciones recogidas por Ical, la responsable de Salud Laboral de CCOO en Castilla y León, Raquel Martín, el coordinador del sector autonómico del sindicato, Juan Carlos Hernández, y el técnico de CCOO en la Comunidad. José Ramón Jiménez, que criticó la «argumentación falaz» que, a su juicio, hace la Junta para no aplicar la

«Dice que la extinción de incendios es una emergencia de protección civil, lo que es inaceptable», esgrimió Jiménez, criticando que «parece que la Junta quiere que los bomberos estén en los incendios sin respirar el humo ni mancharse de hollín», agentes cancerígenos que, según el sindicato, los bomberos forestales inhalan «todo el rato».

Además, esas sustancias contaminantes «se quedan en los equipos y los trabajadores de incendios fores tales la tienen pegada a la ropa y a la piel». Se trata de riesgos y peligros que, como apuntó la responsable de Salud Laboral del sindicato, Raquel Martín, han llevado a la Asociación Internacional de Investigación del Cáncer a elevar la profesión de bombero forestal al nivel 1 de riesgo, «el mismo que la gente que trabaja con amianto». «Hay una clara evidencia científica de que los trabajadores de



José Ramón Jiménez, Juan Carlos Hernández y Raquel Martín, ICAL

incendios forestales están expuestos al riesgo de cáncer», defendió Raquel Martin, que criticó por ello que, mientras la Junta defiende estos mismos postulados en la Comisión Nacional de Salud y Riesgo en el Trabajo, no los aplica a sus trabajadores: «Se contradice a sí misma»

Esa «incoherencia» impide, por un lado, que se tomen medidas, puesto que «al no estar reconocido el riesgo de exposición a los cancerígenos, la Junta no evalúa ni va a poner los medios para prevenir y proteger a los trabajadores», por lo que desde CCOO exigen al Gobierno autonómico «voluntad política» para aplicar medidas con las que evitar que «se sigan exponiendo»

Por otro lado, CCOO lamentó que, al considerar que estos trabajadores están «fuera de la ley de prevención» para agentes cancerígenos, están «dando ejemplo» a las empresas que participan con personal en la extinción de incendios: «Si la Junta no cumple

dificilmente lo va a hacer la empre-

### EPI CONTAMINADOS

Otro de los aspectos que denunció CCOOfue la obligación que la Consejería de Medio Ambiente da a los trabajadores para que lleven puestos los equipos de protección individual (EPI) «incluso cuando no están en los incendios», incrementando la exposición a los agentes contaminantes del humo y el hollín y «poniendo en peligro la salud de los trabajadores»

«Es inaceptable, porque ponen en riesgo la salud de los trabajadores innecesariamente al someterlos a los mismos agentes contaminantes sin estar en los incendios», apuntó José Ramón Jiménez, que pidió a la Conseiería la instalación de lavadoras en los propios centros para que los EPI se puedan lavar «después de cada incendio, y no solo con los dos o tres la vados que tiene la Junta contratados cada temporada»

### Detenida la autora de un incendio en una vivienda en Palencia

#### PALENCIA

La Policía Nacional detuvo a la presunta autora de un delito de incendio con peligro para la vida o integridad física de las personas, Los hechos ocurrieron el pasado día 15 de agosto sobre las 13.30 horas. El fuego se originó en una vivienda de la Calle Francisco Vighi de la capital palentina.

Tras la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional de Palencia y la instrucción del corres pondiente atestado, se procedió a la detención, por los delitos de allanamiento de morada y de incendios, de una mujer de 43 años como la presunta autora de los he-

Esta mujer tenía relación familiar con los moradores de la vivienda, por eso tenía llaves del inmueble y aprovechó que los propietarios estaban pasando unos días en el pueblo para entrar en la vivienda y provocar el incendio. Hasta allí se trasladaron varias dotaciones de Bomberos, Policía Nacional y Policía Local que desalojaron de inmediato el edificio ante la imprevisible evolución del incendio.

### La Junta licita un robot quirúrgico para el hospital del Bierzo por 1.6 millones

La Junta de Castilla y León saca a licitación, por un importe de 1,6 mi-llones de euros, la adquisición de un robot quirúrgico para el Hospital del Bierzo.

Este sistema de cirugia robótica permitirá ofrecer procedimientos más especializados y complejos, con los beneficios que ello conllevará para los pacientes, un "salto cualitativo" hacia un modelo "más complejo y eficiente", según explica la consejería de Sanidad de la Comunidad. La cirugía robótica ofrece mayor precisión quirúrgica, un procedimiento menos invasivo y una visualización tridimensional del campo anatómico. Para el paciente supone convale cencias más cortas, cicatrices más pequeñas, menor dolor posquirúrgico y disminución del riesgo de

El sistema estará compuesto por una consola de ciruiano, un conjunto de brazos robóticos, una torre de visión y un simulador. Con él se podrán hacer intervenciones de cirugía general colorrectal, gastroesofágica, hepatobiliar, de obesidad y pared abdominal.

### La Fundación 'la Caixa' lanza nuevos talleres para empoderar a los mayores

La Fundación 'la Caixa' arranca el curso con el estreno de talleres pre senciales y de autoformación en línea para las personas mayores de Castilla y León. Con el objetivo de seguir generando más espacios de participación, adaptándose a las nuevas realidades, el programa de personas mayores amplía y diversifica su oferta de actividades teniendo en cuenta la heterogeneidad de las personas mayores.

Los nuevos talleres presenciales que se lanzan este curso (Escritura e interpretación periodística y 'Escritura poética'), accesibles en toda la red de centros del territorio, están orientados a fomentar la creatividad y la imaginación de las personas mayores, así como contribuir a potenciar el sentido crítico. Todos ellos son creados por expertos y pensados exclusivamente para los distintos perfiles de personas mayores, con el fin de seguir acompañándolas a conseguir sus retos en un entorno de participación activa y reconociendo sus capacidades, experiencias y compromiso con la sociedad.

El desarrollo de estas habilidades aporta beneficios a la salud física, cognitiva y emocional a lo largo de toda la vida

Por otro lado, la Fundación la Caixa' ofrece nuevas aproximaciones y sensibilización sobre distintas temáticas en Hablemos de..., debates tanto presenciales como en 'streaming'. En el último, sobre edadismo, participó la doctora Vánia de la Fuente-Núñez, experta internacional en envejecimiento saludable. La siguiente edición del ciclo se celebrará en diciembre y abordará la temática del propósito de vida en la vejez, de la mano de un experto y con dos personas mayores.

Todas las actividades impulsadas tienen como objetivo que las personas mayores adquieran nuevos conocimientos, reconozcan sus habi-lidades existentes o descubran otras nuevas para potenciarlas. Así, el programa desarrolla contenidos innovadores y rigurosos que promuevan la salud, las relaciones, el bienestar, el desarrollo personal y una vida plena, además de fomentar su compromiso y participación social.

Como novedad en el próximo 2024-2025, se lanza el nuevo taller Entrena', que se añade a los que ya están en marcha como 'Despertar con una sonrisa', '¡En forma!', 'Alimenta tu bienestar', 'Zoom' y 'WhatsApp'.

### **ESQUELAS**



Falleció en Burgos el día 26 de agosto a los 76 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Su apenada esposa: Doña María Jesús Madrigal Tamayo. Hijas. Vicky y Carolina. Hijo político: Asier Esteban. Nietos: Iñigo, Gael, Gadea y Amaya. Hermanos: Emi y Joaquín. Hermanos políticos: Antonio y M' Angeles: Chema. Sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy miércoles a las 12:30 h. en la iglesia parroquial de San Andrés de Presencio. Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de dicha localidad.

Vivia: Paseo Regino Sainz de la Maza, nº12 (Burgos).

Burgos, 28 de agosto de 2024

### SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...

PONTE EN CONTACTO burgos CON

acage

C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · Burgos Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org

### FARMACIAS COURSE OF THE PROPERTY OF THE PROPER



SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Avda. del Cid, 43-45
- Vicente Aleixandre, 9 Plaza Mío Cid, 2
- (Estatua del Cid-Soportales de Antón)
- Francisco Sarmiento, 8

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Vicente Aleixandre, 9
- Francisco Sarmiento, 8



Convierte tu casa en una escuela o tu coche en tratamientos contra la desnutrición. Solo con tu firma tú puedes conseguir que miles de niños tengan una vida mejor. Incluye a UNICEF en tu testamento.

### **TESTAMENTO SOLIDARIO**

unicef.es/testamentosolidario | 902 31 41 31



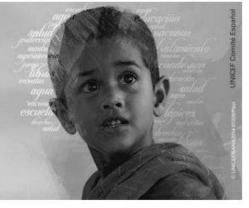

# **ESQUELAS** en EL#MUNDO EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

### **DEPORTES**

### La gran temporada de Dani Arce plagada de récords

ATLETISMO. El atleta burgalés establece su mejor marca personal en Polonia y la tercera mejor del atletismo español, superando a Eliseo Martín, en su regreso tras las Olimpiadas

BURG

El atleta burgalés Dani Arce está completando una temporada para recordar, plagada de hitos, en los que la final de los 3.000 obstáculos de los Juegos Olímpicos ocupa un lugar de privilegio. La última gesta la protagonizó el pasado domíngo en la Diamond League de Silesia (Polonia), donde consiguió su mejor marca personal. 8:08.45, en una carrera en la que terminó en quinto lugar, el primer europeo. Una carrera que se adjudicó el campeón olímpico y mundial el, el marroquí Soufiane El Bakkali, con una marca de 8:04.29.

El burgalés regresaba a la competición tras su exitoso paso por los Juegos Olímpicos y lo hizo con una marca que no es solo su mejor registro de siempre sino que se ha convertido en la tercera mejor marca española en la especialidad de todos los tiempos. Un tiempo que se queda a poco menos de tres segundos del mejor de la historia, los 8.05.69 de Fernando Carro, del año 2019, y a un segundo del fijado por Luis Martín Berlanas en el año 2002.

El atleta burgalés se mostraba muy satisfecho a través de las redes sociales. «Ayer fue un día increíble para mi 8:08"45, superar al gran Eliseo Martin uno de mis referentes desde niño. Jamás hubiera imaginado que podía hacer estas marcas», comentaba Arce, quien añadía que «con trabajo, esfuerzo, sacrificio y confianza si se puede».



Dani Arce, durante la prueba del pasado domingo en Polonia. @NEWBALANCEES

### El Valle de Arlanza se llena de Rogaine

ATLETISMO. Palacios de la Sierra y Moncalvillo acogen este evento de orientación el 14 de septiembre

### BURG

El próximo 14 de septiembre de 2024 las localidades de Palacios de la Sierra y Moncalvillo se llenarán de emoción y serán el escenario del III Trofeo Valle de Arlanza de Rogaine, un evento deportivo de orientación que promete desafiar a los participantes en un entorno natural espectacular en la comarca de Pinares.

El Rogaine es una disciplina de orientación que combina la aventura, estrategia y resistencia. Los participantes disfrutarán de la naturaleza mientras ponen a prueba sus habilidades de navegación y trabajo en equipo, con la única ayuda de un mapa y una brújula, pasando por el mayor número de puntos de control en un tiempo determinado.

Este año el III Trofeo Valle de Arlanza acogerá el Campeonato de España Iberogaine, además de ser la 4ª prueba puntuable de la Liga Nacional de Rogaine.

Organizado por el Club Deportivo Tjalve y la colaboración importante de la Mancomunidad Alta Sie-



Cartel de la carrera. ECB

rra de Pinares, este evento reunirá a equipos de toda España para competir en una prueba que ofrece a sus participantes las opciones de carrera de 3, 6 o 12 horas de duración. Habrá diferentes categorías, incluida la no federada para corredores populares, con participantes de diversas edades y niveles de experiencia, por lo que es una oportunidad única para disfrutar de la belleza natural de la provincia de Burgos y poner a prueba la capacidad de orientación y resistencia de los corredores.

Este evento promete ser una experiencia inolvidable para todos los asistentes, además de servir de preparación para el Campeonato del Mundo de Rogaine (WRC 2025), que se celebrará en terrenos de Quintanar de la Sierra, Neila, Palacios de la Sierra, Re-

gumiel de la Sierra y Vilviestre del Pinar los días 5 y 6 de Julio de 2025, en un mapa colindante al que se disfrutará en esta prueba.

### FÚTBOL

### Bolo: «Tenemos que ser más fuertes»

BURGOS

«Tenemos que ser más fuertes». Este es el mensaje que lanzó a sus jugadores el entrenador del Burgos CF. Jon Pérez Bolo, tras el amargo empate (2-2) del Burgos CF en su visita al Córdoba del pasado lunes. Un partido en el que los blanquinegros cometieron errores no forzados que hicleron que se escapara la victoria. Bolo reflexionaba sobre esta cuestión y afirmaba que «tenemos que ser mucho mas del campo, no ser tan blandos».

Especialmente, en el gol con el se adelantó el Córdoba después de un error en la defensa. Un error que se volvió a cometer en el segundo gol que dio el empate a los locales en el tiempo añadido. En este sentido, el entrenador del Burgos CF remarcó que cuando «no estaba pasando nada nos volvemos a confundir y cuando en esta categoría te confundes y le das al rival la oportunidad de sacar un buen centro y el remate te vas con cara de tonto».

No obstante, el entrenador del Burgos se fue con una buena sensación del primer partido fuera de casa, donde el conjunto blanquinegro fue uno de los peores equipos de la categoría la pasada temporada. «Hemos hecho un buen partido», resumió. En un choque en el que el equipo de Bolo tuvo «tres o cuatro ocasiones para hacer gol» en la primera parte.

El Burgos CF sigue sondeando el mercado en la que es la semana definitiva para reforzar la plantilla. En este sentido, el entrenador del Burgos CF indicò que el cuerpo técnico, con el director deportivo, Miguel Pérez Cuesta 'Michu', a la cabeza, «lo tenemos muy claro» el tipo de jugador que quieren.

Y lo que está claro es que «necesitamos que llegue gente», indicó Bolo, quien recordó que «son cosas que valoramos desde dentro y no hacemos públicas», sobre las preferencias de un mercado que agota sus últimos días y en el que habrá muchos movimientos de última hora.

Tras la jornada de descanso de ayer, el primer equipo vuelve a los entrenamientos con la mirada puesta en el partido contra el Castellón, en El Plantío, el próximo domingo, a las 17.00 horas.







SASAMÓN

# Más allá de su famoso queso

La localidad fue nombrada Bien de Interés Cultural en 2020 en la categoría de Conjunto Histórico

BURGO

Sasamón es un municipio al oeste de la provincia de Burgos, pertenece a la comarca Odra-Pisuerga con partido judicial en Burgos, cuenta con 934 habitantes. Cuenta con diversos núcleos de población, algunos de ellos son Castrillo de Murcia, Citores del Páramo, Villadiego o Yudego. Se ubica sobre un pequeño otero, bañado por el río Brullés.

La localidad, que fue declarada en 2020 bien de interés cultural en la categoría de Conjunto Histórico, posee un amplio patrimonio. Existe una pequeña industria alimentaria, en la que destacan los productos lácteos como el queso de oveja, de renombrado prestigio y calidad. También tienen una importante tradición las rosquillas castellanas.

Tras la Prehistoria, Sasamón entra en la Historia con la llegada del Imperio romano a un poblamiento con el mismo nombre que el actual, pero con su evolución filológica. Allí expandieron su lengua, costumbres, religión, ingeniería y arte militar. Pasaron también los visigodos, aunque consiguió su mayor gloria con la castellanización. Sasamón queda inscrito en la Castilla de los Condes y permanecerá bajo el mano de diversas dinastias de reyes.

La población del pueblo siempre ha vivido bajo la influencia del Cristianismo, hoy en día esta presencia sigue vigente en sus gentes y su patrimonio.

Sasamón cuenta con numerosos núcleos poblacionales por lo que tiene un gran número de fiestas patronales repartidas a lo largo de los meses del año. Santa Teresa, Santa Ma-



ria la Real, San Millán, Santa Marina, Santa Cruz, San Sebastián, Santa María Magadalena, San Isidro Labrador y Nuestra Señora de la Asunción y San Roque son algunas de las más importantes y ofrecen numerosas actividades para disfrutar en compañía de familiares y amigos.

De la misma manera ocurre con el patrimonio, la Colegiata de Santa María la Real es un edificio impresionante del S. XIII. Tiene un gran número de iglesias parroquiales y ermitas dedicadas a sus santos patronales.

Rodeado por naturaleza y los amplios campos castellanos, se pueden realizar numerosas rutas desde la localidad hasta sus núcleos poblacionales vecinos como Castrillo de Murcia. También se puede ir caminando hasta su impresionante casa museo Salaguti. Encontrarás una gran variedad de flora y fauna.

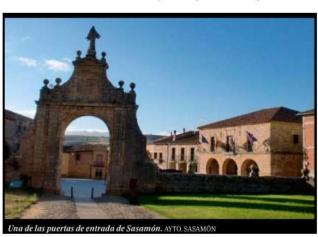



# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL**MUNDO

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Miércoles 28 de Agosto de 2024. Este petiódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CX. Número: 18.987

# El Gobierno impulsa la línea a Madrid y olvida la de Castejón

• El número dos de Puente se reúne con el alcalde de Soria para iniciar la electrificación de la Soria-Torralba aunque pasa de puntillas con la reapertura del trazado hasta la localidad navarra

#### JOSÉ SOSA SORIA

Impulso a la electrificación de la línea de tren Soria-Torralba pero de puntillas por el reflotamiento de la Soria-Castejón. Así fue la reunión entre el número dos del Ministerio de Transportes, el secretario de Estado, José Antonio Santano, con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, en torno a la situación del ferrocarril de

la provincia. El avance se produce en cuanto a la redacción del provecto y la posibilidad de sumar la tercera frecuencia en la Soria-Madrid. El revés es para la Soria-Castejón, que aspira a ser la conexión de la provincia con los corredores europeos pero se mantiene la incertidumbre en torno a un estudio de viabilidad que debió entregarse en julio.



MARIO TEJEDOR

### LA CANTERA DEL INDEPENDIENTE DEL VALLE REFUERZA AL NUMANCIA

Jeremy Vera (a la derecha) y Steven Góngora (a la izquierda), los dos jugadores ecuatoria-nos sub 23 cedidos por Independiente del

Valle hasta final de la temporada, ya ejercen como numantinos en una rueda de prensa de presentación en el campo de Los Pajaritos en

la que reconocieron que la adaptación a España «está siendo dura». Los jugadores va tocaron balón en Los Pajaritos.

#### CASTILLA Y LEÓN

### El PSOE intenta borrar en Cortes el rastro del investigado por agresión sexual a un menor

#### VALLADOLID

Borrar todo rastro de Juan Luis Cepa. Eso es lo que está tratando de llevar a cabo el Partido Socialista de Castilla y León en las Cortes autonómicas, eliminar cualquier tipo de iniciativa, PNL, pregunta o petición de información que lleve el sello de va ex procurador de Sa lamanca, imputadopor agresión sexual a un menor de 13

### San Leonardo recaba 744 firmas para que se haga la variante

La peligrosidad de la travesía de San Leonardo ha llevado a los ve-cinos a recabar 744 firmas para exigir una solución, como que se tomen medidas inmediatas en forma de colocación de semáforos, o lo más eficaz sin duda: una variante.

La capital pide el informe del Mirón a la Junta como pauta de restauración

Pág. 4

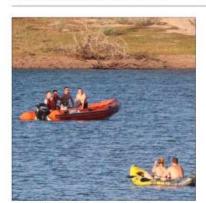

Los bomberos en labores de rastreo. M. T.

### Buscan a un joven desaparecido en las aguas de Playa Pita

Activados los GEAS de la Guardia Civil para intentar encontrarlo en el pantano

La Guardia Civil y los bomberos buscaron este martes en las aguas del embalse de Cuerda del Pozo, en Plava Pita, a un joven desaparecido mientras se bañaba. El Grupo de Especialistas en Acti-

vidades Subacuáticas de la Benemérita intentará hov localizar el cuerpo del varón de 25 años. Cuando se sumergió su novia trató de auxiliarlo. La voz de alarma se dio en torno a las seis de la



BODEGADELABAD

www.bodegadelabad.com

### **OPINIÓN**

PARA la Agenda, todas las respuestas deben venir siempre del Estado. Mejor dicho de intereses que están por encima de los Estados. La educación debe de ser pública, y, ¿qué ocurre si libremente quiero llevar a mi hijo a un colegio privado o concertado? Y, ¿qué ocurrirá con las maravillosas pedagogías alternativas de Montessori, o las escuelas Waldorf?

Hay momentos en los cuales el texto 2030 «se viene arriba» y elogia hasta el delirio los «valores» promovidos por el deporte. La conclusión que debemos extraer es que nos dicen también cómo tenemos que vivir y pensar.

Pero paradójicamente, no dice nada de las aportaciones de las religiones a los «valores», más bien, las religiones son



GABINETE FERNANDO PÉREZ DEL RÍO

Contra la Agenda 2030

problemáticas y pueden promover incluso la desigualdad. Y obviamente no diferencia entre religiones de paz y amor y las de control v sumisión.

Suena un tanto surrealista que, «el ganar rivalizando en el deporte» se ponga como ejemplo para obtener valores

de igualdad donde uno gana y otro

Sin duda, la Agenda 2030 plantea un modelo occidental. Crean nuevos dogmas que de paso arrinconan en el cuadrilátero a sus competidores ideológicos, a la religión, y de paso, a la chita callando. imponen la ideología de Género y el puntillismo de la libertad individual frente a la familia. La familia está desaparecida en la Agenda 2030.

Para la Agenda, el ser humano es imperfecto, homines vacui, egoísta, que come carne, somos seres inmaduros que tenemos que ser educados y dirigidos, y nos tienen que decir lo que tenemos que hacer, sin ir más lejos, se insiste en controlar la natalidad. Pero aquí, como suele decir en la montaña palentina, «es más fácil ver a un oso que a un niño (sic)».

La Agenda no plantea acabar con los monumentales fondos de inversión, ni los temidos fondos buitre, la Agenda, por sí fuera poco no dice ni palabra sobre los paraísos fiscales, que sí son realmente un monumental problema y generadores de las mayores desigualdades mundiales.

No se habla de los vergonzosos paraísos fiscales holandés o «anglosajones».

Resumiendo: tus pagas y ellos no. Y la plutocracia manda sobre la Agenda 2030. Por cierto, España es uno de los pocos países honrados que no tiene sus propios paraísos fiscales. Qué no nos tomen el pelo.

### El turismo como atractivo y motor para la economía de Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN es un referente en turismo rural, y lo es por derecho. No en vano lidera el ránking nacional práctica mente a lo largo de todo el año, en una demostración clara de la pujanza que en lo que a turismo de interior se refiere tiene la Comunidad. Ahí están las cifras y los números que lo atestiguan y que no se discuten.

Pero resulta evidente, y los números así también lo certifican, que la riqueza de Castilla y León, patrimonial, gastronómica, cultural, paisajística..., atrae a todo tipo de turistas, nacionales y extranjeros. Los números cantan y deja bien a las claras lo que esos turistas dejan en las arcas de la econo-mía de la Comunidad. Resulta evidente que el turismo es uno de los bastiones y de los pilares de la economía del país y, por supuesto, de Castilla y León.

Pilar que es necesario, cuando no obligado, reforzar. Y, para ello, debe contarse con los profesionales del sector, de los que abundan y mucho en esta tierra y que son quienes mejor conocen hacia dónde deben dírigirse las acciones de futuro que vengan a reforzar esa posición de fortaleza que el turismo representa en la economía de la Comunidad y el posicionamiento que Castilla y León tiene en la tarta del reparto turístico en el conjunto del país, donde se posiciona al frente en turismo rural y en el furgón de cabeza en lo que al gasto se refiere, como sucede en lo que se gastan lo viajeros ex-

El último recopilatorio de datos de la distribución del gasto realizado por los visitantes extranjeros en sus visitas a España proporcionados del Instituto Nacional de Estadística (INE) así lo recoge y en él se destaca que son las regiones costeras las que causan mayor predilección entre los turistas internacionales. Pero a renglón seguido aparece Madrid y Castilla y León, como otro de los destinos de interior que se in-cluye entre los primeros puestos, con la tercera posición en cuanto a mayor peso en el gasto de los turistas.

Datos, cifras números que demuestran la fortaleza de la Comunidad en todo aquello que tiene que ver con el turismo. Pero que también vienen a señalar que aún existe margen de mejora, que aún se puede seguir creciendo. Es ahí donde deben entrar en escena las administraciones con política que incentiven la llegada de turistas y el turismo como ese atractivo y motor que es de la economía de Castilla y Le-

### RODERA



### REGALADO

### Carnero y Puente en el balcón

VOLVERÂN A verse las jetas con apenas una semana de distancia los antagónicos Jesús Julio Carnero y Óscar Puente. El uno alcalde de Valladolid, y el otro, no. Esta vez no será en una sesión de control del Senado, donde la desidia del PP, brindó a Puente una de sus gozaderas dialécticas. Los gozos (de Puente) y las sombras (del PP). Esta vez será en el balcón municipal con vistas a la hermosura de plaza Mayor pucelana, abarrotada para escuchar el pregón de las heroicas Valkirias del Pisuerga, luchadoras mar adentro. El uno ministro y el otro, tampoco, se reencontrarán en el lugar del crimen electoral. De ganador a ganador. Uno se llevó la alcaldía y el otro, de rebote, el ministerio que más mola con billetes y con trenes que funcionen. De ganador a ganador. Dos dis frutones en las Ferias de San Lorenzo, que son una eclosión de vitalidad para anticipar la vendimia. Aprovechará Camero para endosarle el acu

mulado epistolar que tiene pendiente. Se va a ahorrar unos billetes en sellos de Correos. Cartas desde mi soterramiento, se titula la antología. Puente no acudió el año pasado como ex alcalde, a las puertas de que su duelo dialéctico con Feijóo, que ahora no lo ve nada claro, le encubrara al Consejo de Ministros para ser el ministro que más despunta en lo que le gusta a Sánchez. Cuídate de los idus de Moncloa, Puente, Ya hay quien maniobra para ascenderlo a portavoz en el Congreso, a costa de Patxi López, el mustio, y despejar el gobierno de la omnipresencia del vallisoletano. Pero esa es otra partida que se jugará en breve o tras el congreso de noviembre, preámbulo de las escabechinas regionales. Ahora no ha podido sucumbir a la tentación de acudir como ministro, como seguramente también lo haga Ana Redondo, que fue titular de festejos en sus ocho años de munícipe. Nunca hubo tanto ministro en un pregón. Las Valkirias se lo merecen y Valladolid se merece a estas chicas inasequibles al optimismo. ELF (Empieza La Fiesta).

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

### HERALDO-DIARIO DE SORIA **EL**MUNDO

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR: FÉLIX VILLALBA

JEFES DE SECCIÓN: Milagros Hervada (Local) Félix Tello (Deportes) José Ignacio Ruiz (Maquetación y diseño). DIRECTOR COMERCIAL:

IMPRIME: Henneo Print Poligono San Miguel, Sector 4 Calle Albert Einstein.44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:

REDACTORES JEFE: Victor Fermin M y Pilar Pérez

JEFA DE ADMINISTRACIÓN

# El Gobierno avanza para electrificar la Soria-Torralba pero congela Castejón

• Reunión de Martínez con el número 2 de Puente con perspectivas de mejora, en tiempos y frecuencias, para el trayecto a Madrid y solo una referencia a «seguir estudiando» la reapertura de la conexión a Navarra

#### IOSÉ SOSA COR

Una de cal y una de arena para Soria en la reunión que mantuvo el número dos del Ministerio de Transportes, el secretario de Estado, José Antonio Santano, con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, en torno a la situación del ferrocarril de la provincia. Las buenas noticias llegan para Soria-Torralba, que une la provincia con Madrid, y que da otro paso hacia la anunciada -en enero- electrificación de la línea con la próxima redacción del proyecto y la posibilidad de sumar la tercera frecuencia. El revés es para la Soria-Castejón, que aspira a ser la conexión de la provincia con los corredores europeos. El Ministerio se limita a «seguir estudiando» las posibilidades de esa línea cuando a principios de julio ya debía conocerse el estudio de via bilidad encargado por el propio Mi-

A través de una nota oficial remitida desde el propio Ministerio de Transportes y unas declaraciones del propio Santano se explicó el encuentro, ocurrido el pasado lunes, entre el número dos del ministro Óscar Puente con representantes sorianos entre los que se encontraban el alcalde. Carlos Martínez. y el senador por Soria, Javier Antón. Desde el Gobierno sostienen su «compromiso» en continuar con la mejora del servicio ferroviario de la provincia recordando que en los últimos años se ha desarrollado una inversión «de cerca de 100 millones de euros».

Una de las cuestiones abordadas en el encuentro fue la Soria-Torralba, con las obras de modernización ya en su recta final. Desde el Ministerio se explicó que se expusieron «los próximos pasos para abordar la redacción del proyecto para la electrificación de la línea Soria-Torralba». «En concreto, dimos cuenta de los pasos que estamos dando para la electrificación de la línea», señaló Santano.

Cabe recordar que fue el propio Santano el que a principios de año, durante una visita a la capital, ya planteó el proyecto para la electrificación de la Soria-Torralba apuntando hacia un coste de 80 millones. El ministro Puente ratificaba meses después esa intención que ahora da un paso más con el inicio de la redacción del proyecto y, se entiende, su posterior licitación y ejecución de obras. No obstante, aún se desconoce el coste real de la electrificación así como los plazos en los que pretende moverse Transportes.

También para la Soria-Torralba se planteó la histórica demanda soriana de aumentar las frecuencias de la línea. «Ambos mandatarios han tra-



Antón y Martínez charlan con José Antonio Santano durante la reunión del lunes en el Ministerio. HDS

tado sobre la mejora de los tiempos unida a la ampliación de frecuencias directas para intentar no reducir ningún servicio para los municipios pequeños, pero sí implementar otra frecuencia que permita llegar más rápido a Madrid», El viaje actualmente, y a la espera de finalización de las obras, está en las tres horas.

El pasado mes de junio, a través de Transparencia, desde Adif avanzaron que la previsión es que el nuevo cuadro de velocidades de la linea permitiera recortar el tiempo de viaje en 15 minutos. En ese momento, hace tres meses, tanto Adif como Renfe indicaron que no había previsión de incluir una tercera frecuencia, circunstancia que a tenor de la comunicación de Transportes, ahora ha cambiado.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. La Soria-Castejón sigue sin tener avances significativos. El proyecto, señalado por el propio Carlos Martínez como «clave» en el futuro de la provincia y la cuestión más importante de la presente legislatura sigue bloqueada. Desde el Ministerio, en su nota oficial, se limitan a señalar su «voluntad» para «seguir estudiando las posibilidades en la línea Soria-Castejón». Sorprende incluso la utilización del término «estudio» cuando precisamente el pa-sado 6 de julio debía haberse entregado en el propio Ministerio de Transportes el estudio encargado por ese departamento para analizar la viabilidad de la reapertura de esa línea.

En las declaraciones de Santano remitidas desde el Ministerio ni siquiera hay una referencia a la Soria-Castejón. Dos meses después, Transportes no ha dado ningún dato o información del estudio de viabilidad y ni tan siquiera ha confirmado su recepción. Inicialmente el estudio debió entregarse en diciembre, pero se concedió una prórroga hasta el citado 6 de julio.

### CARRETERAS

En el apartado de Carreteras, en el encuentro se destacaron las potentes inversiones que se están desarrollando en la provincia. En la capital destacan los alrededor de 25 millones de euros en plena ejecución para la renovación de las travesías y su posterior cesión a la ciudad. También está en obras la construcción del tramo entre Fuensaúco y Villar del Río de la continuación de la A-15 por unos 100 millones y en pleno proceso de licitación el tramo Langa-Aranda de la A-11 valorado en casi 200 millones de euros.

### SORIA YA

La difusión del encuentro entre los representantes sorianos y el secretario de Estado provocó la una intensa reacción de Soria Ya que a través de sus redes sociales cuestionó los avances del encuentro. «Nos llevan vendiendo desde enero de 2024 la electrificación de la línea Soria-Torralba y la tercera frecuencia Soria Madrid. ¿Nos venden humo?», se cuestionan los sorianistas. De la misma forma lamentan que el compromiso que sale de la reunión sea «voluntad» que para Soria Ya es «nada». «¿Hay que viajar hasta Madrid para que el número 2 de Óscar Puente solo ofrez-ca voluntad? ¿Es lo máximo que van a conseguir?», insisten los sorianistas lamentando también la falta de información sobre el estudio de la Soria-Castejón.

### EL GOBIERNO VUELVE A APUNTAR A LA JUNTA POR EL MAPA DE AUTOBUSES

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, también hizo referencia al nuevo mapa concesional de transportes y la polémica generada por la posibilidad de supresión de paradas. Santano aludió «a la necesidad de coordinación con la Junta de Castilla y León para poder dar los mejores servicios a las diferentes localidades». «El objetivo fundamental es no perjudicar el transportes en autobús en ningún pequeño municipio ni a ningún ciudadano, lo que queremos es que la Junta suma sus competencias, nosotros las nuestras y que juntos demos el mejor servicio», reiteró el número dos del Ministerio de Transportes.

Las afirmaciones de Santano van en la misma línea que las expresadas hace unos días por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, sobre el citado mapa.

«No plantea por parte del Ministerio la supresión de parada de autobús en los pueblos de Soria. Lo que plantea es un cambio en el modelo de prestación de servicios», indicó Además, apuntaba a que «se requiere de una transición ordenada y coordinada con la implantación de los mapas en los que va están trabajando las diferentes comunidades autónomas»

### **SORIA**

### La capital pide el informe del Mirón a la Junta como pauta de restauración

Recuerda que tendrá que ser la Diócesis la encargada de arreglar el desaguisado / En Jaén se critica el repintado: «Confían en quien saber pero realmente no sabe»

### VÍCTOR F. MORENO SORIA

El Ayuntamiento de Soria pedirá a la Junta de Castilla y León el informe sobre el desaguisado en el repintado de la ermita del Mirón y servirá como «pauta» para actuar siguiendo los criterios de los restauradores de Patrimonio, según informaron fuentes municipales. El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja, se refirió el lunes en San Esteban a ese documento y avanzó que el arreglo será «largo, costoso y complejo». Aunque las líneas básicas del informe ya se conocen, aún no está completamente finalizado.

Hay que recordar que fue la Dióce-sis de Osma-Soria la encargada de llevar a cabo el repintado del templo y presentó una declaración responsable al Avuntamiento de Soria, con las consecuencias consabidas; una grotesca intervención por el que se ha ganado el calificativo del Ecce Homo' soriano. Fue una empresa soriana de pinturas la que acometió los trabajos. El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, ya dejó claro que las obras no se ajustaban a la concesión de la autorización y a primeros de agosto ya deslizaba la posibilidad de una sanción con la apertura de un expediente. Se queió amargamente el regidor de los «esfuerzos» del Ayuntamiento por invertir en patrimonio y que al final se produjeran circunstancias de ese tipo.

En la Diócesis se mantiene el silencio y el templo cerrado, más allá del comunicado inicial en el que se reconocía que la intervención de pintura en los angelitos no había dado el resultado esperado. El único que se salió del guión fue el delegado episcopal de Patrimonio de la Diócesis, José Sala, quien tildó de «exagerado» el «alboroto» creado tras el repintado y reconoció que los trabajos los hizo «un pintor normal». Puentes municipales han reiterado que tendrá que ser la Diócesis la encargada



Imagen del interior de la ermita del Mirón tras el repintado. MARIO TEJEDOR

de «restaurar la situación» al estado original.

La polémica ha llegado también hasta la Universidad de Jaén. Un profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Jaén (UJA), Felipe Serrano, señaló este martes en Baeza ante los últimos acontecimientos en la ermita, que recuerdan a la intervención del fresco del Ecce-Homo en Borja (Aragón), que actualmente se están formando «correctamente» a historiadores del arte para ser conservadores del patrimonio que actuen sobre las obras, pero existen casos excepcionales debido a la confianza «en quien dice saber pero real-

mente no sabe».

La ermita de Nuestra Señora del Mirón de la capital soriana es un edi-

El edificio data del año 1725 y goza de una «protección integral»

El bautizado como 'Ecce Homo soriano' sigue en el disparadero

ficio religioso que data del año 1725 y que goza de una «protección inte gral», según figura en el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y «según definición de conceptos», tal v como figura en el PGOU. «encontrada en la disposición adicional única del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se entiende por grado de protección integral aquel que afecta a todo el inmueble, preservando por tanto todas sus características, su forma de ocupación del espacio, y los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio construido»

### CHD

### EL EMBALSE DE MONTEAGUDO, AL 53% DE SU CAPACIDAD

El embalse de Monteagudo, ubicado en la localidad soriana de Monteagudo de las Vicarías, se encuentra al 53,1 por ciento de su capacidad total que alcanza los 9.7 hectómetros cúbicos. Esta semana, el embalse de Monteagudo, que recoge aguas del río Nágima, un afluente del Jalón, contiene 5,1 hectómetros cúbicos. Son -0,05 hectómetros cúbicos me nos que la semana pasada. El año pasado por estas fechas recogía 5,5 hectómetros cúbicos. Se encontraba, por tanto, al 56,7 por ciento de su capacidad, según informó la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

### SOLIDARIDAD

### RECOGIDA DE JUGUETES DE MENHIR

Menhir acomete una recogida de juguetes solidaria para niños y niñas refugiados y en situación de vulnerabilidad. Esta campaña de recogida se llevará a cabo en la ciudad de Soria y en Madrid, y está abierta al público a partir de ayer hasta llenar el cupo de juguetes que las ONGs pueden admitir. Los puntos de recogida en Soria son Player Two Soria y Muévete. Los juguetes recogidos serán destinados a las ONGs Cáritas y Madrid For Refugees, que se encargarán de distribuirlos a los niños y niñas que más lo necesitan. Pablo Gutiérrrez. de @Menhir-minis, señala que «esta iniciativa nació de mi pasión por la personalización de miniaturas. un provecto que comencé este año en redes sociales, donde me dedico a darles una estética inspirada en el universo de Warhammer, Mad Max y demás tipos de ciencia ficción. Tiene 30 mil seguidores y supera los 14 millones de visualizaciones en Instagram.

### **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos

### 30 de agosto

Rábanos, Los (16690081): 08:30 A 13:30 C AFUERAS,C ALBERCAS,C BASCULA,C ERAS,C FUENTE,C IGLESIA,C LAVADERO,C PLAZA,C REAL,CALLE LA FUENTE (TARDAJOS DE DUERO),CN CEMENTERIO,CR MIRANDA,CR SORIA,CR TARDAJOS,MIRANDA DE DUERO (RÁBANOS, LOS),PG 37.PG RURAL 46,POLIGONO 46 PARCELA 408,TARDAJOS DE DUERO (RÁBANOS, LOS)

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.
TELÉFONO DE AVERÍAS: 900849900

# Aviso amarillo en la Ibérica, Central y Meseta de Soria por las tormentas

Pueden ir acompañadas de fuertes vientos y granizo

### SORI

La entrada el miércoles de una profunda vaguada por el oeste peninsular con un núcleo frío asociado dará lugar a un episodio de chubascos y tormentas localmente fuertes, que pueden ser muy fuertes, acompañados de granizo en amplias zonas de la Península, y en algunas zonas con rachas de viento muy fuertes y bajada de temperaturas. En el caso de Soria, se encuentran en aviso amarillo para este jueves el Sistema Ibérico, Meseta y Sistema Central.

rico, Meseta y Sistema Central.
Según informa la Agencia Estatal
de Meteorologia (Aemet), la incertidumbre inherente a este tipo de fenómenos impide hacer una precisión exacta de las zonas de mayor
impacto, ya que ligeros cambios en
la posición de la vaguada pueden
hacer cambiar la intensidad y distri-

bución geográfica de los fenómenos asociados a la misma.

Por el momento, la Aemet ha activado el aviso amarillo en cuatro provincias de Castilla y León para el jueves, 29 de agosto, por tormentas que pueden ir acompañadas de fuertes vientos y granizo y acumulación de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora, como el caso de la provincia de Soria.

### **SORIA**

### Sube un 5,6% la pensión en Soria, por debajo aún de la nacional

La provincia registra en agosto 22.733 pensionistas, un 70% de jubilación

### IRENE LLORENTE YOLDI SORIA

Soria tiene un 0,56% más pensionistas que hace un año. El número de perceptores de pensiones contributivas. las que se generan por cotización, ha subido en los últimos doce meses hasta los 22.733. Pero la diferencia de la pensión media en Soria sigue 46,85 euros por debajo de la nacional, con una 'nómina' de 1.209,33 euros, en línea con los salarios que han registrado durante su tiempo de actividad.

Según los datos que hizo públicos aver por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la pensión media en la provincia se ha incrementado un 5.65% en unaño, perotodavía esinferior a la media regional y nacional, 1.256,18 y 1.256,7

respectivamente. Del total, el 70%, 15.593 son de jubilación, con una pensión media que asciende a 1,370,47 euros. Por incapacidad permanente son 1.229 pensiones (1.147,57 euros); por viudedad, 5.142 (833,48 euros); por orfandad, 693 (534,37 euros); ven favor de familiares, 76 (730,33 euros).

Por provincias, la pensión media más alta se registra en Valladolid, con 138078 euros: seguida de Burgos, con 1.350,46 euros. Le siguen Palencia (1.287,38 euros); León (1.253,2 euros); Soria (1.209,33 euros) y Segovia (1.198,31 euros), seguidas por Salamanca (1.169,79 euros), Ávila (1.104,49 euros) y Zamora (1.073,03 euros).

En cuanto al número de pensiones. León figura a la cabeza, con 140,329, por delante de Valladolid (121.610). Le siguen Burgos (93.443), Salamanca (82.055), así como Zamora (47.647), Palencia (43.737), Ávila (39.465), Segovia (35.306) y Soria (22.733).

Por comunidades, la pensión me dia más alta se encuentra en el País Vasco (1.553,88 euros), seguida por Asturias (1.466,98 euros) y Madrid (1.460,86 euros). También Navarra



Jubilados en la provincia. MARIO TEJEDOR

(1.441,26), Aragón (1.330,44), Cantabria (1.328.49) y Cataluña (1.307.24) cuentan con pensiones por encima de la media nacional, de 1,256,7 euros, Por el contrario, las más bajas se registran en Extremadura (1.056,13), Galicia (1.076,72) y Murcia (1.114,72 euros).

Por suparte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 4.911 y suponen el 21,6% del total, porcentaje que sube al 29% en el caso concreto de las mujeres mientras que baja al 14,1% para los hombres.

Y ya hay 1.742 pensiones con complemento de brecha de género, con una media de 74 euros: 317 por tener un hijo, 909 por dos, 318 por tres, y 198 por cuatro.En agosto, la nómina mensual total de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 12.828,7 millones de euros, para el abono de 10.208.300 pensiones contributivas a 9,2 millones de pensionistas. Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,1% de la nómina, 9.378,6 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 2.110,9 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.133,2 millones: la de orfandad, a 171,8 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 34.3 millones. De los 10,2 millones de pensiones contributivas abonadas, 6,5 millones son de jubilación, 2.4 millones son de viudedad, y el resto corresponden a pensiones de incapacidad permanente (974,169), orfandad (341.987) y en favor de familiares (46.196). El número de pensiones crece a un ritmo interanual del 1,4%.



LA JUVENTUD Soria HORARIO: De 11.00 a 20.30 h. De 4-17 años: 2.06 € +18 años: 3,60€ +65 años: 1.80€ 4 años D€



**QUINTANA REDONDA** HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Adultos: 3€. Niños -12 años v +65: 2€. Abonos de diferentes precios.



**BAYUBAS DE ABAIO** HORARIO De 11,00 a 21,00 h. PRECIO: 3€ entrada diaria. de lunes a viernes. 4€ entrada, fin de semana. Descriento nara emnadronados y los jubilados empadronados entran gratis



**EL CASTILLO Soria** HORARIO:

De lunes a viernes 12.00 a 14.30 h. y de 16.30 a Fines de semana y festivos, cerrada. PRECIO: gratuita.



CAMARETAS

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h Todos los días PRECIO: Empadorandos 1,40 € para menores de 14 años y jubilados y 3 € para mayores de 14 No empadronados 2 y 3,50€.



ALMENAR De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Niños de 5 a 14 Mayores de 14 años: 4€ Abonos de diferentes



SAN ANDRÉS Soria

HORARIO: De 11.30 a 20.30 h. PRECIO: de 4-17 años: 2.06 €. +18 años: 3,60€ +65 años: 1,80€



HORARIO: De 11.00 a 20.30 h. PRECIO: 4€ para mayores de 16 años y de 3€ para menores de 16 años. Abonos de 45€ para mayores de 16 años y de 30€ para los menores de esa edad.



CAMPING EL CONCURSO ABEIAR

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO Leborales: niños 2€. Adultos 2,70€. Festivo: 2,40 y 3,20 €. Abonos de 10 baños 24€. De temporada, 42€ niños y 58€ adultos. El familiar 130€ Empadronados más barato y si son nores de 18. eratis



TARDELCUENDE

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Para empadronados abonos de 15€ hasta 12 años y de 24€ desde 12 años. Desde 65 años: 13€. No empadronados hasta 12 años 28€ y 33€ desde 12 años Desde 65 años: 13€.



SAN PEDRO MANRIQUE HORARIO: De 11.00 a

14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. PRECIO: Menos de 12 años 1.50 €. Adultos: 3 €. Bonos de temporada menores 15€ y adultos 30€



#### SAN LEONARDO DE YAGÜE

HORARIO De 11.15 a 20.30 h. PRECIO: ndividual: 3,5€. Abono temporada: 32€ Los mensuales 25€

### SUCESOS





Los bomberos de Soria durante las labores de búsqueda. MARIO TEJEDOR

La Guardia Civil hablando con los bomberos durante el operativo de busqueda. M. TEJEDOR

### Guardia Civil y bomberos buscan a un joven desaparecido mientras se bañaba en Playa Pita

Sobre las 17.55 horas de la tarde se perdió de vista al hombre que estaba junto a su pareja, que trató de auxiliarlo, en un hidropedal / El operativo de búsqueda se reanuda hoy con el apoyo de los GEAS de Valladolid

### JOSÉ SOSA SORIA

Tarde trágica en el pantano. Desde las 18.00 horas de ayer los efectivos de la Guardia Civil y los bomberos de Soria buscan a un joven de tan solo 25 años que desapareció en Playa Pita mientras disfrutaba de una tarde en el pantano junto a su pareja. Al cierre de esta edición el operativo de búsqueda se había suspendido a la espera de la luz del día.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 18.00 horas. Concretamente, a las 17.55 horas se recibe el aviso en el 112 que alertabasobre la desaparición de un joven en Playa Pita. La llamada indicaba que un hombre «se ha sumergido en el agua y no ha salido».

Inmediatamente el 112 da aviso del incidente a Guardia Civil, que activa Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (Geas) –procedentes de Valladolid—, a bomberos de Soria, y a Emergencias Sanitarias — Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico del centro de salud.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, desplazado al lugar de los hechos, explicó que la víctima es un joven de 25 años residente en Tudela, pero que trabaja en Tarazona. Con motivo de las fiestas en la localidad turiasonense se desplazó hasta Playa Pita con su pareja. Latorre indicó que habían alquilado un hidropedal y en el momento del suceso estaban en la orilla contraria, a unos 500 metros de la zona de alquiler de embarcaciones. El subdelegado indicó que la pareja del joven desaparecido intentó auxiliarse sin éxito.

. Desde la Subdelegación se dio aviso también a la Delegación Territorial para desplazar un equipo de psicólogos que atendiera a la pareja del desaparecido. Los primeros trabajos de búsqueda fueron desarrollados por los bomberos de Soria, pero al caer la noche se suspendieron las labores. También se estaba a la espera de la llegada de los GEAS de Valladolid. La búsqueda tiene previsto reiniciarse esta mañana.

### Susto en Navaleno por un incendio en la zona de huertas de Navalcubillo

El helicóptero tuvo que cargar agua de la piscina para la extinción

### IS sopi

Al final solo quedó en un susto por la rápida actuación de los servicios de emergencia y los bomberos, pero el incendio declarado ayer en el paraje de Navalcubillo en Navaleno si provocó cierta tensión. Según la información facilitada por la Junta el incendio se declaró sobre las 17.29 horas de la tarde de ayer y pasó a categoría de controlado en apenas una hora. El fuego llegó a movilizar más de una decena de medios incluidas cinco autobombas y un helicóptero.

El incendio se localizó en la zona de las huertas, rodeadas de pinos, en el citado paraje de Navalcubillo. Según la información oficial, debido a su peligrosidad se desplazaron para trabajar en la extinción cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas de tierra, cinco autobombas, una ELIF -cuadrilla helitransportada-y un helicóptero. Afortunadamente, a las 18.32 horas el fuego se consideró controlado, aunque varios medios seguían presentes en la zona para completar la extinción.

El incendio en Navaleno provocó incluso que se tuviera que desalojar la piscina de la localidad para que el helicóptero desplazado hasta el municipio pudiera cargar agua y colaborar en las tareas de extinción.

Al cierre de esta edición aún no se había aclarado el origen del fuego así como la superficie afectada por las llamas, según la información oficial que facilita la Junta. Tampoco había información sobre el tipo de superficie que quemó el fuego.

No fue una tarde fácil para los bomberos forestales, porque apenas media hora después se declaró otro incendio, en este caso en el municipio de Almazán. El inicio del incendio se fijó a las 19,16 horas. Media hora después el fuego se daba por controlado, según la información facilitada por la Junta. Al cierre de esta edición aún se estaba investigando el origen del fuego así como la superficie afectada. Para este incendio se desplazó un agente medioambiental, una cuadrilla de tierra, dos autombombas y el helicóptero.



El helicóptero en la piscina de Navaleno. IRENE LLORENTE YOLDI

### **PROVINCIA**

# San Leonardo: 744 vecinos piden una solución a la travesía

 Solicitan que se haga la variante y que hasta entonces se tomen medidas inmediatas como la colocación de semáforos que puedan regular el tráfico

RAQUEL FERNÁNDEZ SORIA La localidad de San Leonardo de Yagüe convive a diario con el problema de tener una de las travesías más largas en la provincia de una carretera nacional, lo que hace a este pueblo de la comarca de Pinares vivir con peligro constante. Una problemática que se encuentra enquistada desde hace mucho tiempo y que en estas últimas semanas ha provocado el hartazgo vecinal ante la pasividad del Ministerio de Fomento para poner en marcha la solución que lleva prometiéndose durante años con una varian

En concreto, en estas últimas semanasse han recogido un total de 744 firmas a pie de calle, sin la ayuda de Internety sus aplicaciones, para pedir a los responsables de carreteras que actúen con prontitud y den solución a la peligrosidad de su travesía, ante la gran afluencia de tránsito de vehículos, sobre todo pesados, por mitad de la población.

Y es que el importante número de vehículos por la N-234 y por San Leonardo de Yagüe ha ido en crecimiento en los últimos años y, sobre todo, se complica en la curva de la iglesia donde se encuentra el cruce situado entre la carretera nacional Burgos-Soria y la SO-920 dirección Casare-

«Es una curva de noventa grados y ángulo recto y por su estrechez es un punto crítico, sobre todo la pelicrosidad es enorme cuando se en cuentran de frente dos camiones. Es una curva peligrosisima», insiste José Carrasco, transportista ya jubilado, vecino de San Leonardo y la persona que ha impulsado esta campaña de firmas

Con papel y boligrafo en mano, y con ayuda de algunas empresas de la localidad que han recogido firmas desde sus establecimientos, José Carrasco ha estado durante las últimas se-



Travesia de San Leonardo de Yagüe, R.F.

manas explicando entre los vecinos sobre la necesidad de firmar para pe dir una solución urgente.

Reconoce que «no ha sido necesario explicarles mucho, porque aquí en San Leonardo todos sabemos el peligro que hay con la carretera y sobre todo, como deciamos, en esa curva de la iglesia. Por tanto, la respuesta de la gente ha sido magnifica y han colaborado sin problema», añade.

Las744 firmas en papel fueron presentadas esta pasada semana en la secretaría del Ayuntamiento y se espera «una respuesta por parte de quien sea el responsable. Esta campaña no va en contra ni del alcalde, ni de ningún político en concreto. Simplemene las hemos presentado en nuestro Ayuntamiento porque era el·lugar don-de debíamos hacerlo. No significa que le reprochemos nada a nuestro alcalde, sólo a quien tienen la potestad sobre este asunto que es el Ministerio de

Fomentox

Los alcaldes de San Leonardo y Navaleno han reclamado durante años una solución con la esperada variante que evitaría el paso por la población. Es una reclamación histórica por parte de ambas localidades sorianas y supondría un itinerario alternativo que permitiría la continuidad de los desplazamientos de largo recorrido sin necesidad de atravesar las actuales travesías de las localidades.

El alcalde de San Leonardo de Ya güe, Jesús Elvira, transmitió esa preocupación al subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, en el mes de febrero en una reunión en la que se habló de "estudiar fórmulas que permitan aumentar la seguridad vial en la travesía de la N-234 que atraviesa la localidad. Los estudios técnicos que se realicen definirán cuáles son las mejores opciones

Tras muchos estudios sobre la va-

riante desde el año 2008, lo último que se supo sobre este tema fue en 2021. cuando por parte del Ministerio de Fomento se dio una nueva orden de estudio que permitiera retomar el estudio informativo, "Sabemos que la variante puede llevaraños.-ya lleva bastantes en proyecto y no se ha hecho nada-, y necesitamos que se tomen soluciones ya. Para ello, creemos que la colocación de semáforos que regulen el paso en esa curva serían de mucha utilidad", añade Carrasco

El impulsor de la recogida de firmas en San Leonardo asegura "no buscar culpables, sino pedir el razonamiento vadaptamos a los nuevos tiempos. No quiero asustar a nadie, pero muchos de los vehículos pesados que pasan son cisternas que transportan de todo menos agua. Es una realidad y eso lo tienen que ver los responsables y tienen que actuar ya", conclu-

### ve Carrasco de música. La jornada continuará a las 14.00 horas con la comida popular (macarronada) que seguirá con

juegos populares y concurso de tri-

pazos. Al acabar las actividades, su-

bida con la charanga a la plaza. A las 18.30 horas en la plaza de toros, concurso de recortadores y saltos 'Arte Madrileño' que dará paso a las 20.00 horas a la comparsa de gigantes y cabezudos acompañados de los gaiteros Del Pozo de Albar. Después, baile público en la plaza Mayor a cargo de la orquesta Tango en doble sesión.

Los actos continuar's n con un amplio programa de actos para el disfrute de grandes y pequeños hasta el próximo lunes 2 de septiembre.

### Abre el plazo para adherirse a la campaña de Comercio Rural

SORIA

La Diputación de Soria ha comenzado una nueva edición de su Campaña de Comercio Rural, que pretende atraer a los ciudadanos a las zonas de tiendas de la provincia. La cita este año ha arrancado con diferentes cursos de cocina que van a recorrer, de la mano de Alejandra Antón, chef de restaurante la Chistera, 25 localidades de Soria, «Se trata de sesiones dinámicas que pretenden fomentar el consumo sostenible y la responsabilidad medioambiental», indica el presidente de la Diputación, Benito Serrano.

Esta iniciativa, financiada por la Junta, incluye a partir de 2025 diferentes campañas de promoción organizadas por la Diputación, como premios, sorteos, tickets regalo, descuentos v otras promociones para canjear en los negocios adheridos.

En esta ocasión, a diferencia de en años anteriores, los establecimientos interesados tienen la obligatoriedad de adherirse a la campaña siendo el plazo de finalización para este fin el próximo viernes, 13 de septiembre y solo podrán participar las personas físicas, con residencia legal en España, mayores de edad que adquieran productos en esas tiendas adheridas a las campañas de comercio rural soriano en cualquier localidad de la provincia de Soria, excluida la capital.

El programa funcionará a tra vés de una app móvil que la Diputación pondrá a disposición de los usuarios que realicen compras en los establecimientos adheridos al programa, en la que se guardarán los importes de las compras realizadas.

«El importe de los premios deberá gastarse integramente en los comercios participantes en programa en el plazo establecido en las bases de los premios», concreta Serrano.

Esta campaña tiene como obietivo impulsar el comercio rural, fomentar el consumo, atraer y fidelizar clientes, promocionar la marca de comercio de proximidad, Mucho más que tiendas, y, en resumen, buscar el mayor beneficio para las empresas y el pequeño comercio de la provincia, así como, con esta nueva iniciativa también se persigue, incentivar la compra en los establecimientos comerciales rurales de Soria, mediante las campañas de premios a los clientes de los establecimientos que sean usuarios de la aplicación diseñada premiando las compras en esos establecimientos

### Almazán comienza hoy con el pregón sus fiestas de La Bajada de Jesús

A cargo de dos componentes de la peñas El Trankazo

V.R.A. SORIA

Almazán se sumerge hoy en las Fiestas de la Bajada de Jesús que se prolongarán hasta el próximo 2 de septiembre. Los actos comenzarán a las 18.00 horas con los gigantes y cabezudos para continuar con el pasacalles a cargo de la Banda de Música Municipal que dará paso al lanzamiento de bombas japonesas. Será a las 21.00 horas cuando tendrá lugar el esperado pregón de fiestas a cargo de los componentes de la peña el Trankazo: Julio Pérez Serrano e Ignacio de Toro Casado. Después, presentación de las damas de fiestas: Inés Ciria Martínez, Blanca Escalada Pérez, María Ciria Ortega y Paula Gutiérrez Mateo y peñas de honor: IPC 2000. El Desenfoque. El Huerto y peña Punto y Aparte. El baile público en la plaza Mayor hasta entrada la madrugada pondrá punto y final a la primera jornada festiva

El jueves, a las 09.00 horas, diana a cargo de las peñas con la charanga v tradicional desavuno ofrecido en el domicilio de la dama de fiestas Inés Ciria Martínez. A las 11.00 horas, 'Jueves Chopero' en la Arboleda organizado por la Asociación La Lev de la Selva con hinchables y actividades infantiles y sesión continua

### **PROVINCIA**

### Pillados tras robar en varias casas cuando iban a fugarse

Dos personas, investigadas por varios robos cometidos en viviendas de Ocenilla y Villaverde del Monte

La Guardia Civil de Soria ha interceptado a los presuntos autores de varios hurtos en el interior de varias viviendas de Ocenilla y Villaverde del Monte mientras trataban de darse a la fuga. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto. El Centro Operativo de Servicio de la Guardia Civil (COS) recibió un aviso de varios hurtos en viviendas en estas localidades sorianas de las que habrían sustraído décimos de lotería. cupones de la ONCE y dinero en efectivo entre otros efectos. Los supuestos autores de los hechos podrían ser los ocupantes de una furgo-

Entorno a media mañana, agentes de los puestos de la Guardia Civil de Arcos de Jalón y de Almazán, recibieron avisos en los que se indicaba que la furgoneta podría encontrarse en un área de servicio de la localidad de Arcos de Jalón. La furgoneta era ocupada por dos adultos y una menor.

Los agentes registraron el vehículo e identificaron a las personas. En el interior de la furgoneta y entre las pertenencias de los ocupantes localizaron un décimo de Lotería de Navidad así como varios cupones de la ONCE y casi 1.000 euros en efectivo. Una vez realizadas las comprobaciones se pudo establecer que supuestamente eran los objetos robados en las viviendas de las localidades de Villaverde del Monte y Ocenilla. Por este motivo, se investigó a un varón y a una mujer como presuntos autores de varios delitos de hurto en viviendas.

Estas personas se desplazaban por las localidades con la excusa de vender fruta y verdura, aunque esta venta ambulante no tenía ningún tipo de autorización. De esta forma, cuando una persona accedia a comprar sus productos, aprovechaban para entrar a las viviendas a hurtar lo que podían. Distraían la atención de los propietarios y cogian aquellos objetos que estaban a su alcance.

La colaboración ciudadana en estos hechos sirvió para conseguir imputar los delitos a los presuntos autores, así como para esclarecer los hechos y prevenir otros delitos.

### SERVICIOS DE ALERTA

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP'Alertcorps. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Puerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzasy Cuerpos de Seguridad del Estado.

Paramás información pueden establecer contacto con la Oficina periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Soria en el teléfono 975 22 03 50 ext. 1270185.



El Bibliobus en uno de sus servicios por los pueblos de la provincia, MARIO TEJEDOR

# La Diputación saca a licitación un nuevo bibliobús por 400.000 euros

Uno de los dos vehículos utilizado como biblioteca móvil será retirado y la previsión es incorporar otro para realizar el servicio

V.R.A. SOR

La Diputación de Soría va a renovar su actual flota de bibliobuses y, para ello, ha publicado en la Plataforma de la Contratación del Estado el aviso de la próxima licitación de un nuevo vehículo que sustituirá una de las dos bibliotecas móviles actuales que será retirada por sus años de servicio. El contrato sale con un precio estimado de 400.000 euros y la previsión es que pueda ser adjudicado a mediados del mes de septiembre.

El bibliobús más antiguo, y el que será retirado, es de 2008 mientras que el otro es de 2020 por lo que toodavía tiene una importante vida útil por delante. Desde el departamento de Cultura de la Diputación y la Coordinación de Bibliotecas de Soria se decidió sacar a licitación un nuevo bibliobús para po-

der retirar el más antiguo sustituyéndolo por uno nuevo que continúe el servicio de las biblitecas rodantes que llevan la cultura a todos los puntos de la geografía provincial.

Los bibliobuses son bibliotecas públicas móviles destinadas al préstamo en los núcleos rurales. En Soria, dos bibliobuses adscritos al Centro Coordinador de Bibliotecas de Soria recorren 121 pueblos de la provincia. Las visitas del bibliobús se realizan por la mañana y el intervalo es, normalmente, de 15 días

Cada bibliobús contiene más de 3.500 documentos (libros, vídeos, DVDs, revistas, cds) para niños y adultos ordenados según secciones por colecciones o materias para facilitar su búsqueda. El fondo se renueva periódicamente para ofrecer siempre una colección actualizada.

Si un documento determinado no se encuentra en el bibliobús se puede pedir a la persona encargada para que lo lleve en la próxima visita.

La Diputación comenzó a prestar servicio de biblioteca móvil a través del bibliobús en 1988, cuando puso en marcha el primero de los dos vehículos de los que dispone la institución provincial. El segundo bibliobús comenzó a recorrer la provincia en el año 1991, en colaboración con el servicio de bibliotecas públicas de la Junta de Castilla y León.

En el año 2020 se puso en marcha un nuevo bibliobús que sustituyó al más antiguo y que está decorado de forma atractiva, con frases de los poetas ligados a la provincia de Soria.

### Pardo muestra su preocupación ante el estado de la travesía en la N-122 en El Burgo de Osma

El alcalde envía una carta al Ministerio para reclamar que se tomen acciones en la vía

SANDRA GULJARRO EL BURGO

En el pleno de El Burgo de Osma este martes se dio a conocer el estado de la licitación del proyecto de puesta a punto de 6,39 kilómetros de caretera de la travesía de la Nacional 122 con una inversión de casi 8,4 millones de euros. El alcalde, Antonio Pardo, manifestó que aunque los socialistas veían «nubes grises» en la ejecución del centro de salud en El Burgo de Osma, su «preocupación» se encuentra «más enfocada en el proyecto de la travesía de la N-122», con el que el Ayuntamiento «viene trabajando con la unidad de carreteras desde hace casi tres años», manifestó.

Se trata de un «proyecto consensuado que desde que se envió al Ministerio no se ha movido ni un papel», aseguró. Ante la situación, Pardo expuso que se ha querido poner en contacto con el secretario de estado para ver cómo se encuentra la situación, «haciéndole ver que ese proyecto ha sido aprobado por todos los grupos políticos, que está comprometido desde hace 2 años y medio y es una inversión muy importante para todo el municipio, además de necesaria». Sin embargo, el alcalde expuso que todavía no han recibido respuesta y «no

se ha movido ni un papel desde el mes de abril en el ministerio», algo que «preocupa porque es una travesía que no aguanta ni un invierno más», Por ello, quiso dejar constancia que seguirán «insistiendo» y estarán «pendientes» de los próximos avances.

Al margen de este asunto y ante la ausencia de Rosa María Sánchez Bernal por parte del grupo socialista, la sesión ordinaria comenzó con la aprobación del acta de la sesión anterior y la posterior aprobación por unanimidad del plan general de ordenación urbana. En este punto, José Peñalba, por parte del grupo socialista re-criminó el «poco interés del equipo de gobierno por el polígono industrial», que «está obsoleto y con una imagen que anima poco al atractivo empresarial» y aprovechó para solicitar cambios en el plan general de ordenación urbana «que entienda la realidad y complejidad de nuestro municipio y de confianza a los propietarios de los terrenos». Desde el equipo de gobierno, el concejal Miguel Ángel Miguel contestó que «se está haciendo todo lo posible para desarrollar actividad empresarial en El Burgo de Osma».

# El gasto de los turistas extranjeros se dispara en Castilla y León hasta los 650M€

• El gasto medio diario por visitante con destino a la Comunidad se sitúa en 101 euros, el quinto mayor desembolso entre regiones • Países limítrofes con España, como Francia o Portugal, los que más desembolso realizan

#### DIEGO GONZÁLEZ VALLADOLID

Si tener kilómetros de costa va aparejado a gozar de turismo, Cas tilla y León es una excepción en esta combinación. No contar con salida al mar en su territorio puede ser un aspecto clave para ser elegido como destino durante los meses de verano, aunque las zonas de baño en lagos o ríos existen, pero durante el resto del año son sus rutas enoturísticas y gastronómicas como sus propuestas turísticas por sitios Patrimonio de la Humanidad las que permiten erigirse a la Comunidad como la octava región con mayor gasto realizado por turistas extranjeros en sus visitas a España en 2023, con casi 650 millones, un 12.5% más que hace dos años.

El último recopilatorio de datos de la distribución del gasto realizado por los visitantes extranjeros en sus visitas a España proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleian que son las regiones costeras las que causan mayor predilección entre los turistas internacionales. Madrid, junto a Castilla y León, es otro de los destinos de interior que se excluye de los primeros puestos, si bien ocupa la tercera posición en cuanto a mayor peso en el gasto de los turistas con 6.734 millones de euros, que supone un crecimiento del 35,6% entre los da-

tos de 2022 y 2023. Los lugares de sol y playa se imponen en las estadísticas de gasto de visitantes extranjeros en España, con Cataluña como primer destino de este tipo de turistas con más de 12.211 millones recibidos durante todo el año pasado, un 27% más que en 2022, seguido de Andalucía, donde el gasto superó los 8.565 millones (+21,8%); Comunidad Valenciana, donde se superó la barrera de los 8.140 millones; Islas Baleares, con más de 7.568 millones (11.1%); Canarias, con un desembolso cercano de los viajeros de 7.524 millones; la Comunidad de Madrid, con los datos anteriormente expuestos; y País Vas-



Dos personas sostienen un mapa turístico en una plaza vallisoletana. J.M. LOSTAU

co. que presentó uno de los mayores crecimientos del país en los dos últimos años tras pasar de 1.735 a más de 2.344 millones, lo que supone un 35,1% de aumento.

### NIVEL PREPANDEMIA

Justo por debajo del País Vasco se halla Castilla y León, donde los visitantes internacionales acumularon en 2023 un gasto de casi 650 millones, una cifra ostensiblemente mayor que un año antes, cuando las arcas recogieron más de 577 millones, es decir, un 12,4% más, lejos de los números de Cantabria, que es la comunidad con mayor crecimiento de gasto de visitantes acapare de 2022 a 2023, con un 47% más hasta superar los 384 mi-

Los datos prepandemia que habilita el INE permiten comprobar que la situación de Castilla y León de 2023 destacan por una re-

cuperación de los números anteriores a la pandemia del Covid-19 ya que en 2019 el gasto se fijó en 625 millones (+3,8%), si bien en comparación con el cómputo de 2018 el desembolso decrece un 4.1% tras registrar en ese periodo más de 677 millones, concirtiéndose en la única comunidad junto a Extremadura (-23,2%) que sufrió una desaceleración en sus re-

### TURISMO DE INTERIOR

Si son los destinos costeros los que parecen que mayor atracción acaparan a nivel turístico, las variaciones interanuales refleian que las comunidades de interior también están al alza como se demuestra que Aragón sea la segunda región con mejor incremento en el gasto porcentual, donde se llegó casi a un crecimiento del 40,7 tras pasar de 249 a 351 millones de

Al margen de Castilla y León y Aragón, el turismo de interior también repuntó en Madrid, donde el gasto creció un 35,%; Navarra, con un 26,3%; Castilla-La Mancha, con un 15%: v Extremadura, con un 11,4%. De hecho, únicamente en La Rioja se constató un descenso en el desembolso realizado por visitantes, con un 9.2% menos.

Y esta tónica se repite si se analizan las variaciones entre los años 2018 y 2019 con 2023, con Cantabria repitiendo liderazgo en ambos periodos tras acumular un 70% y 90% de subida en el gasto de turistas internacionales, respectivamente. Mientras que en Madrid, en segunda posición en ambos años, acaparó un 38% y 52% de incremento.

En cuanto al gasto medio diario por visitante, las comunidades autónomas de interior también

presentan notables datos, comenzando por los registros de Madrid. que lidera la distribución regional al sumar 141,19 euros, y de Navarra, justo por debajo, que acaparó un desembolso diario de 124.07

País Vasco y Cataluña, donde un turista internacional desembolsó más de 121 v 107 euros de media cada día de su estancia, son las otras dos comunidades que se sitúan por delante de Castilla y León en lo que a gasto medio diario se refiere, ya que esta región concentró 100,93 euros en el mismo 2023.

Por debajo de Castilla y León, las regiones de interior vuelven a hacer acto de presencia al escalonarse el gasto medio diario en orden desde La Rioja (97,76 euros) hasta Aragón (96,1), antes de volver a encontrar destinos costeros como Galicia (92,6) v Asturias (91,94).

La perspectiva cambia según el gasto por visitante va que la posición de Castilla y León es de las más bajas del país, con 272,6 euros por turista, únicamente por delante de País Vasco (182.62), Navarra (177.5) y Extremadura (144.7). Datos que reflejan que el turismo en Castilla y León no consiste en alternar varios días de una semana, sino periodos cortos pero con gastos intensos como refleja que la duración media de los viaies en la Comunidad fuese de 3,9 días en 2023, según los datos del INE.

Al contrario, el gasto casi se duplica y triplica en destinos costeros como Murcia, con 799 euros de gasto medio diario, Comunidad Valenciana, con 653 euros, o Asturias, con cerca de 572 euros.

### DE FRANCIA A SUIZA

De los casi 650 millones de gasto turístico internacional, las fronteras de España con Portugal y Francia conllevan que ambos países sean los que mayor desembolso tengan en Castilla y León, cuyas provincias de Zamora y Salaman-

PASA A PÁGINA SIGUIENTE



**MUNDO AGRARIO** 

Todos los lunes en su kiosko

### CASTILLA Y LEÓN

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR ca limitan con el territorio portugués.

Tras Francia, con más de 145 millones, y Portugal, con casi 97 millones, el tercer país cuyos residentes más gasto realizan en la Comunidad es Estados Unidos, con más de 67 millones en 2023. Le siguen Reino Unido, con 42,1 millones; Alemania (38,2 millones); Países Bajos (27,3 millones); Italia (22,9 millones); Bélgica (21 millones); Suiza (18,4 millones); México (17,3 millones); e Irlanda (15,7 millones).

En cambio, respecto al gasto diario por visitante, son los suizos quienes más desembolso realizan cuando visitaron Castilla y León en el último año, con una media de 147 euros por día, más del doble que los últimos países que figuran en el listado del INE, como son Polonia (64,35 euros), Italia (63,47), Corea (63,39) y Japón (61,85).

Entre medias, y a partir de los datos de Suiza, son los países de Europa y América los que mayor gasto realizan durante su estancia en Castilla y León: Andorra (127,82 euros), Bélgica (113,88), Francia (113,09), Alemania (111,25), Colombia (106,49), Estados Unidos (106,21), Austria (106,17), Canadá (105,51) y México (103,01).

### ¿RÉCORD EN 2024?

La calidad y variedad de la oferta de Castilla y León permite descentralizar el turismo entre sus nueve provincias. lo que permite situarse por encima de diversas zonas del Mediterráneo. Y como sector que sigue en crecimiento, los datos del primer trimestre del año 2024 atisban un posible récord de gasto de visitantes en la Comunidad tras alcanzar en enero, febrero y marzo un montante de 120,9 millones. En comparación con el año 2022, supone un 6,4% de incremento, cuando se registró en el mismo periodo un gasto internacional de 113 millones, mientras que se supera las cifras anteriores a la pandemia por un 3,5% en 2020 (117 millones); un 11,1% respecto a 2019 (109 millones); y un 2,9% frente a 2018 (117 millones).

Sin embargo, la evolución no es tan positiva como en el global de 2023 ya que si en es-tos doce meses la Comunidad se posicionó en el octavo puesto del gasto total, durante este primer puesto desciende dos escalones tras verse superada por Canarias (2.458 millones), Cataluña (2.179 millones). Andalucía (1.901 millones), Madrid (1.706 millones), Comunidad Valenciana (1.668 millones), Baleares (513 millones). País Vasco (477 millones). Galicia (268 millones) y la Región de Murcia (169 millones).

### El Gobierno destina 54 millones para Formación Profesional en la Comunidad

Castilla y León recibe 44 millones para oferta formativa a desempleados, 9 millones para formaciones de ocupados y 1,5 para programas específicos regionales

#### UALL ADOLLD

El Consejo de Ministros aprobó este martes la distribución de más 867 millones de euros a las comunidades autónomas para acciones de Formación Profesional dirigidas a la población activa, de los que más de 54 millones serán para Castilla y León. Una acción que se lleva a cabo a petición del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En concreto, de los fondos destinados a la Comunidad, 43.9 millones se dirigirán a oferta formativa para trabajadores desempleados (la sexta que más recibirá); 9.1 millones para ocupados y 1,5 a otras actuaciones para alcanzar esos 54 millones, según precisó el departamento que dirige Pilar Alegría en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, del total de fondos distribuidos a nivel nacional, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, 696,5 millones de euros estarán destinados a oferta formativa para trabajadores desempleados, 145,9 millones para formaciones de trabajadores ocupados y otros 24,8 millones a programas específicos convocados por las propias comunidades autónomas, tanto para trabajadores ocupados como para aquellos que se encuentren en situación de desempleo.

Por su parte, las comunidades autónomas se comprometen a desarrollar las actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, durante los próximos 16 meses. Estas deberán estar dirigidas a las necesidades del mercado laboral en relación con las acciones vinculadas al sistema nacional de Por-



Una imagen de archivo de estudiantes de Formación Profesional. EUROPA PRESS

mación Profesional.

Por comunidades autónomas, Andalucía será la que reciba mayor partida presupuestaria para acciones de formación dirigidas a desempleados y ascienden a 109 millones de euros, seguida de Cataluña (102 millones), Madrid (88 millones), Comunidad Valenciana (66,9 millones), Galicia (58 millones), Castilla y León (43,9), Canarias (40), Castilla-La Mancha (36,5), Extremadura (33,5), Aragón (23), Asturias (22), Murcia (18), Baleares (16,8), Cantabria (11,4), Navarra (9,6), La Rioja (4,5 millones).

En el caso de las iniciativas de

formación profesional para el empleo dirigidas a trabajadores ocupados, Andalucía percibirá 23 millones: Aragón 4.8 millones: Asturias 4,6 millones; Baleares 3,5 millones; Canarias 8,4 millones; Cantabria 2,3 millones; Castilla-La Mancha 7,6 millones; Castilla y León 9,1 millones; Cataluña 21,5 millones: Comunidad Valenciana 16 millones y Extremadura 12,1 millones. Asimismo, Galicia percibirá por este concepto 12,1 millones de euros: Madrid 18.4 millones: Murcia 3,8; Navarra 2 millones y La Rioja 941.814 euros.

En cuanto a acciones de forma-

ción profesional para el empleo impartidas con carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación. Andalucia recibirá 3,9 millones. Cataluña 3,6 millones. Comunidad de Madrid 3,1 millones. Comunidad Valenciana 2,7 millones y Canarias 1,4 millones.

La distribución de este montante fue aprobada hace escasas fechas por las comunidades en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo dependiente del Ministerio de Pilar Ale-

# Inversión de 36M€ de la Junta en 211 programas mixtos de formación y empleo para beneficiar a 2.100 personas

### VALLADOLI

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, puso de manifiesto este martes que la Junta invierte más de 36 millones de euros en la financiación de un total de 211 programas mixtos de formación y empleo a lo largo de toda la Comunidad que, en su desarrollo, benefician a unas 2.100 personas. Así lo defirmó en declaraciones recogidas por Ical durante el acto de clausura del primer programa mixto del curso, en la Residencia Hijas de San Camilo de Santa Marte de Tormes, en la provincia de Sala-

manca, que facilitó la graduación de una decena de personas en atención sociosanitaria para personas depen La acción formativa en concreto supuso una inversión de unos 137.000 euros por parte de la Junta con un complemento de 7.000 por parte del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. «El programa permite a estas diez personas formarse en una labor tan necesaria como es la de la atención de personas dependientes en una sociedad como la nuestra y, además, tener un contrato y una formación profesional que les va a servir después para cualificarse y adquirir un nuevo puesto de trabajo, en un sector que además tiene una gran demanda laboral», afirmó.

En este sentido, Jesús Blanco incidió en que «el sector profesional y las instituciones van a agradecer tener profesionales formados» y, según matizó a continuación, «estas diez personas además van a tener la capacidad y la posibilidad de continuar su trabajo». «Quiero agradecer a los monitores y a las diez personas integrantes por su implicación, puesto que tiene un punto vocacional este tipo de actividades, más allá de la

necesidad de trabajar que podamos tener todos» añadió.

En cuanto a las cifras provinciales, el gerente del Ecyl apuntó que en Salamanca se han llevado a cabo otros 36 programas que han supuesto una inversión de 6.9 millones y han favorecido a 341 personas. «Esto es una iniciativa del Gobierno de Alfonso Fernández Mafueco que apuesta por favorecer el ingreso en la sociedad activa y de trabajo de todas estas personas que estamos hablando. Continuaremos trabajando todos para conseguir un mejor empleo para todos», concluyó.

### El PSOE intenta borrar el rastro de Cepa en las Cortes

El grupo socialista de Luis Tudanca registra la petición de retirada de 51 iniciativas del ex procurador por Salamanca y portavoz de Agricultura tras su dimisión al ser imputado por agresión sexual a un menor de 13 años

F. RAMOS / R. GARCÍA VALLADOLID El escándalo que rodea al ya ex procurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León Juan Luis Cepa, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León investiga por agresión sexual a un menor de 13 años, ha llevado al grupo parlamentario a borrar todo rastro de su ex compañero solicitando la retirada de las proposiciones no de ley, preguntas y solicitudes de información que llevaban la firma del salmantino.

Al menos durante los últimos días, el Registro de las Cortes ha sido un hervidero de escritos socialistas en los que se solicita la retirada de diferentes iniciativas, todas ellas presentadas con anterioridad e incluyendo la firma de Cepa, de quien ahora el grupo parlamentario trata por todos los medios de borrar el rastro.

La mayoría de las proposiciones no de ley, preguntas y solicitudes de información que el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado retirar están fechadas los meses de junio, julio y agosto de este último año, si bien hay algunas que datan del año pasado e incluso de 2022. Eso quiere decir que una parte de ellas ya habian sido respondidas o debatidas, mientras que otras estaban en proceso.

Hasta el momento son 51 los escritos que el PSOE ha pedido retirar debido a que llevaban plasmada la firma de Juan Luis Cepa, ya sea porque correspondían al área de Agricultura de la que el salmantino era portavoz dentro del grupo, o bien porque requerían de la firma de varios procuradores. En cualquier caso, esta elevada cifra pone bien a las claras el peso que Cepa tenía dentro del grupo parlamentario, encabezando incluso muchas de estas iniciativas.

Conviene recordar que Cepa, ade más de portavoz de Agricultura del grupo socialista en las Cortes es concejal en el Ayuntamiento salmantino de Aldea del Obispo y miembro de la mesa del comité autonómico, el máximo órgano entre congresos un puesto en el que le colocaba el propio secretario general del PSOE de Castilla yLeón, Luis Tudanca. Una figura de peso, en definitiva, dentro de la estructura del grupo parlamentario que ahora se afana por borrar sus rastro tras desvelar este periódico el procedimiento judicial al que se enfrenta.

Entre los escritos que el Grupo Parlamentario Socialista de Tudanca ha solicitado retirar se encuentran 25 proposiciones no de ley, nueve de ellas sobre cuestiones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Pero aunque estas son las más abundantes de las que llevan la firma de Juan Luis Cepa, también rubricó como procurador socialista otras sobe diferentes materias como sanidad, deporte, medio ambiente, educación,



PSOECYL

TUDANCA REAPARECE ENTRE JUDIONES. La primera aparición pública del secretario general del PSOE de Castillay León. Luis Tudanca. tras conocerse la investigación del pricurador Juan Luis Cepa por abuso sexual a un menor de 13 años se ha hecho esperar más de una semana desde que saltara la noticia. Con todo, el dirigente socialista retomó ayer su agenda con su participación en la Judiada del municipio segoviano de La Granja, una cita en la que cargó contra la ruptura «ficticia» de VOX y el PP en la Junta y, por fin, abordó la polémica que ha sacudido el seno de su formación.



Juan Luis Cepa. ICAL

cultura, atención residencial o economía. Todas ellas, no obstante, ahora desaparecen del Registro de las Cortes autonómicas coincidiendo con los primeros compases del curso parlamentario y gracias a las solicitudes que firman varios procuradores socialistas, aunque evidentemente ninguno de ellos es Cepa ya que perdió su condición de parlamentario tras su dimisión.

Desaparecen también otras iniciativas del PSOE, como las solicitudes de información acerca de abastecimiento de agua en La Armuña, el control de la población del topillo en la Tierra de Campos palentina, el expediente de construcción del nuevo edificio de consultas del hospital de Salamanca; así como preguntas relativas a la prestación sanitaria en la Comunidad, intervenciones en patrimonio o actuaciones para asentar la economía de futuro, entre otros muchos ejemplos. De hecho, hay una pregunta para su contestación ante el Pleno de las Cortes que solo firma Cepa y que también desaparece.

Tras conocerse la investigación de Juan Luis Cepa por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la estrategia del PSOE ha sido la de exigirle la dimisión de todos sus cargos. Asimismo, los de Tudanca han optado en los últimos días por eludir responsabilidades y alegar que no tenían conocimiento de la investigación judicial sobre su compañero pero, eso sí, condenando de «forma rotunda» los delitos que se le imputan al ex procurador salmantino.

Se daba la circunstancia, según indicaron desde las Cortes y reconocía el propio Cepa a este periódico, que el procurador no presentaba su escrito de dimisión en persona ante el Registro del Parlamento autonómico, sino que era el grupo socialista quien la presentaba, lo que motivaba que desde las Cortes se llamara a Cepa para certificar que era así.

De quien no ha habido noticias ha sido del propio secretario general del PSOECyL y portavoz del Grupo Parlamentario, Luis Tudanca, quien durante varias jornadas ha dado la callada por respuesta pese a la polémica que ha sacudido el núcleo de su formación, que además no es la primera que une a dirigentes socialistas de Castilla y León con delitos de gravedad.

Solo ayer, más de una semana después de que El Mundo de Castilla v León destapara la investigación sobre Cepa por agresión sexual a un menor de 13 años a través de la aplicación de contactos Grindr, Tudanca acudió al acto público tras dos me ses de vacaciones estivales tan solo interrumpidas por unas pocas apariciones. El secretario general del PSOECyL asistió a la Judiada de La Granja, en Segovia, donde opinóque la ruptura de VOX con el PP en los gobiernos autonómicos es «ficticia» y avanzó cuáles serán las próximas iniciativas de su grupo parlamentario para este periodo de sesiones en las Cortes.

Sobre el caso de Cepa, del que el

Partido Popular ha pedido explicaciones a los socialistas, Tudanca defendió la actuación de su formación. «Cada vez que hemos tenido una oveja negra hemos actuado de forma fulminante, no somos tibios, somos rápidos, por la propia regeneración democrática y la imagen de las instituciones y de nuestro partido político», aseguró.

En este sentido, señaló situaciones indeseadas en otros partidos «que tienen a maltratadores condenados aún como cargos públicos. Aquí en Segovia hay un caso muy reciente en el que su responsable conducía un coche oficial triplicando la tasa de alcoholemia permitida: eso es problema del que lo hace, pero cuando lo tapas, cuando lo consientes y no le expulsas de las instituciones y del partido, es responsabilidad de quien le encubre, en este caso, los responsables del Partido Popular en Segovia y en Castilla y León», informa Europa Press

Para terminar, recordó los últimos casos del PP regional, en donde «ha habido decenas y decenas de corruptos, confesos y condenados en el gobiemo de Castilla y León, que nunca jamás han dimitido, ni el Partido Popular les ha echado».

### DEPORTES

# Refuerzos desde Ecuador

FÚTBOL. El Numancia presenta a Vera y Góngora, canteranos de IDV: «La adaptación está siendo dura»

#### FÉLIX TELLO SORIA

Jeremy Vera y Steven Góngora, los dos jugadores ecuatorianos sub 23 cedidos por Independiente del Valle hasta final de la temporada, va ejercen como numantinos en una rueda de prensa de presentación en el campo de Los Pajaritos en la que reconocieron que la adaptación a España «está siendo dura». Vera es un lateral izquierdo y Góngora un extremo derecho que apues tan por arrimar el hombro para que el C.D. Numancia logre el ascenso a Primera Federación. Ambos tienen 21 años.

El director deportivo del Numancia, Ålex Huerta, fue el encargado de presentar a estos dos refuerzos que dan un toque exótico a la plantilla rojilla de cara a la temporada 2024-2025. «Son dos jugadores que llegan de una de las mejores canteras del fútbol sudamericano como es la de Independiente del Valle», señalaba Huerta.

Jeremy Vera fue el primero en tomar la palabra y se definía como un lateral ofensivo al que le gusta «atacar». Y es que el ecuatoriano reconocía que también puede actuar como extremo. Sobre su nueva andadura en el fútbol europeo, el defensa comentaba que «va a ser una experiencia que me va a ayudar para seguir creciendo como futbolista». Vera espera que tras esta campaña en las filas numantinas le sirva de «trampolín para volver al primer equipo de Inde-



Steven Góngora y Jeremy Vera en las instalaciones de Los Pajaritos tras su presentación. MARIO TEJEDOR

pendiente del Valle». En relación a los objetivos de los sorianos en el nuevo curso que arranca el domingo ante el Compostela. «Nos han comentado que el objetivo es subir y estamos para eso».

Su compatriota Steven Góngora. un extremo derecho que también puede actuar a pierna cambiada por el costado izquierdo, se expresaba en los mismos términos con respecto al reto en Soria. «Sa-

bemos que lo que se quiere es ascender». Góngora se definía como un extremo que tiene un «buen uno contra uno» y que también destaca por la velocidad y por los centros. Reconoce que los entrenos son parecidos a los de Ecuador y que el recibimiento de sus nuevos compañeros en el Numancia«ha sido muy amigable».

El principal hándicap que están teniendo los dos futbolistas ecuatorianos en los pocos días que llevan en Soria es la adaptación. «La adaptación está siendo dura y complicada», coincidían los dos efectivos rojillo. La comida y el cambio horario están siendo los principales obstáculos con los que se está encontrando en la capital soriana.

►PLANTILLA CERRADA. Huerta dice que la dirección deportiva del Numancia estará alerta hasta el viernes, el último día de mercado para hacer fichajes, pero indicaba que con la llegada de Vera y Góngora se da «prácticamente por cerrada la plantilla». Un plantel de 23 jugadores cuando la normativa permite hasta 25 fichas. El Numancia tiene las 16 fichas senior completadas y si realiza algún movimiento de última hora tendría que se con jugadores sub 23.

Huerta analizaba la pretemporada y afirmaba que «por sensaciones y por resultados las sensaciones han sido buenas. Además no ha habido contratiempos importante en forma de lesiones. Se han cumplido los objetivos marcados, pero lo importante llega el domingo ante el Compostela».

En relación a las lesiones, las únicas bajas en las filas numantinas para el inicio de la Liga son las del portero Dorronsoro y del delantero Dani Fernández. Dorronsoro sufría en pretemporada un problema muscular en el gemelo y Dani Fernández se fracturaba una costilla. Ambos serán bajas para recibir al Compostela el domingo a partir de las 17.30 horas en Los Pajaritos, A estas dos ausencias hay que sumar la del sancionados Asier Grande.

► ACUERDO CON FOOTBALL CLUB. Los partidos del Numancia de la próxima temporada se podrán seguir viendo por Football Club, según adelantaba la plataforma en sus redes sociales.

### Hace 25 años que Abel Antón conquistó Sevilla

ATLETISMO. El de Ojuel lograba su segundo Mundial el 28 de agosto de 1999

Abel Antón es eterno y este 28 de agosto está de celebración ya que se cumplen 25 años de su victoria en el maratón del Mundial de Sevilla, su segundo entorchado mundialista en la distancia de los 42 kilómetros ya que sólo dos años antes, en agosto de 1997, había ganado la medalla de oro en Atenas. Antón era el rey de la distancia en el ocaso del siglo pasado, una gesta que pasa por ser uno de los capítulos más notables del atletismo

El de Ojuel ya había ganado dos

años antes en el estadio Panathinaikó de la capital griega parando el crono en 2:13:16, y haría lo propio en una carrera marcada por el calor y la humedad de Sevilla, deteniendo el reloj en esta ocasión en 2:13:36. La consecución del oro en Sevilla le valdría ese mismo año la concesión del Premio Nacional del Deporte Felipe de Borbón.

Antón llegaba a la cita hispalene en un momento de forma magnífico y con todos los focos sobre él por la consecución mencionada del oro en Atenas dos años antes. En aquella ocasión vivió uno de los



Abel Antón en el momento de entrar en La Cartuja hace 25 años. HDS

duelos españoles más recordados del atletismo, peleando codo con codo con Martín Fiz hasta los últimos momentos de la carrera. Fiz quedó segundo con un tiempo de 2:13:21. El podio lo completaría en aquel día el australiano Steve Moneghetti.

El soriano demostró en Sevilla una adaptación magnífica a los 37 grados sevillanos y un 50% de humedad. El japonés Sato encabezó la prueba ese día hasta el kilómetro 37, cuando Abel Antón decidió lanzarse a darle caza. Se la dio, lo sobrepasó y consiguió entrar de forma solitaria en La Cartuja. Fue el primer maratoniano en repetir triunfo en un Mundial de Maratón. A día de hoy esa gesta está sólo al alcance de Antón, Jaouad Gharib (2003 y 2005) y Abel Kirui (2009 y 2011) en hombres y Edna Kiplagat en mujeres (2011 y 2013).

«Cuando corres en casa y ganas el Campeonato del Mundo en tu país es lo más grande que te puede ocurrir. Dos años antes había ganado en Atenas y no es lo mismo. Se valora más. El recuerdo es muy bonito», rememoraba hace unos años Antón en Runners World.

# Grupo Herce sigue celeste

VOLEIBOL. La empresa soriana seguirá patrocinando al Río Duero Soria una temporada más / Cabrerizo y Rubio oficializaban un compromiso que se iniciaba el año pasado

Después de una temporada en la que el voleibol soriano rayó a una gran altura tanto en la Superliga como en la competición europea, Río Duero Soria y Grupo Herce estaban condenados a entenderse y así ha sido. Ambas entidades seguirán yendo de la mano una temporada más con Grupo Herce como patrocinador principal del club celeste, una vez que Alfredo Cabrerizo y Francisco Rubio. presidentes de las dos partes, dieran oficialidad al compromiso.

Cabrerizo anunciaba que Grupo Herce «seguirá un año más apovando al club». Expresaba su agradecimiento a la implicación de la empresa soriana y recordaba como la temporada pasada el viaje a Turquía para jugar en la Copa CEV ante el Arkas se realizaba «gracias a la ayuda del Grupo Herce y de su presidente Francisco Rubio

Rubio, por su parte, indicaba que «estoy encantado de seguir apoyando al voleibol soriano». Se refería a la campaña pasada, la primera de patrocinio de Grupo Herce, en indicaba que «desde el pun-to de vista social la temporada del equipo fue espectacular. Nunca había visto el pabellón lleno».

En lo que se refiere a la cantidad económica con la que Grupo Herce apoyará al Río Duero Soria. no se ofrecieron cifras y las partes se limitaron a decir que el montante es como el del curso anterior.



El nuevo cuerpo técnico del Grupo Herce con Rubio y Cabrerizo en el centro de la imagen, MARIO TEJEDOR

Por otro lado, el Grupo Herce Soria está en plena pretemporada con la vista puesta en el inicio de la competición y, además de los cambios en la plantilla de jugadores, el cuerpo técnico que capitanea Alberto Toribio también tiene modificaciones. El club presentaba este martes su nueva estructura deportiva de cara a la temporada 2024-2025 con algunas caras nuevas en el staff técnico. Las bajas de Óscar Serna, segundo entrenador, y Román Robles, fisioterapeuta, ha provocado una renovación continuista en el cuerpo técnico. Miriam Barranco, fisioterapeuta, y Enrique Guiu, asistente, continuarán siendo el apoyo de Alberto Toribio en el banquillo.

Jordi Llonch es el nuevo segundo entrenador y preparador físico. Formado en la Blume, donde coincidió con Toribio en su último año. La otra cara nueva es Lorenzo Martínez. Eiercerá de fisioterapeuta durante toda la temporada.

### GOLF Cita con el

### Memorial Álvaro **Mazariegos**

Las instalaciones del Club de Golf Soria acogerán, el sábado 7 de septiembre, la quinta edición del Memorial Álvaro Mazariegos de la Serna, torneo que ya ha abierto el período de inscripciones. Concretamente, estas podrán formalizarse hasta el 5 de septiembre a las 18.00 horas en las oficinas del club, por teléfono (629 664 203), por correo electrónico (golfsoria@golfsoria.com) o directamente en la página web www.golfsoria.com. El precio para los socios del club es de 25€, mientras que para las correspondencias es de 40 eurosy para los no socios es de 55 euros. La inscripción incluve un picnic y la participación en el sorteo de regalos. El torneo se disputará bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 18 hoyos con salida a tiro a las 9.30 horas, y se han establecido una categoría única en da-mas y dos en caballeros: la Primera, hasta hándicap 15, y la 2ª, a partir de hándicap 15,1. En cuanto a los trofeos, habrá premios para el primer y segundo clasificados Hándicap de cada una de las tres categorías y también para los campeones de la categoría Scratch.

### BM Soria estrena horario

### BALONMANO. Los partidos de los sorianos como locales en la cancha del San Andrés se adelantan a las 18.00 horas

Con el objetivo de mejorar la experiencia de sus seguidores y fomentar una convivencia armoniosa entre las dis tintas disciplinas deportivas en Soria, el Club Balonmano Soria ha decidido modificar el horario de sus partidos oficiales. A partir de esta temporada, los encuentros que el equipo de Primera Nacional dispute en Soria se llevarán a cabo a las 18.00 horas, en lugar de las 19.00 horas, como venía siendo habitual.

Esta decisión se ha tomado tras escuchar las sugerencias de los aficionados y valorar cuidadosamente tanto los aspectos deportivos como institucionales. El club se ha percatado de que, en numerosas ocasiones, los partidos de balonmano coincidían con los de voleibol, lo que obligaba a sus seguidores y socios, que también apoyan a otros deportes, a elegir entre uno y otro evento.



El BM Soria estrena horario, HDS

que todos los sorianos puedan disfrutar del meior balonmano y al mismo tiempo, apoyar a otros equipos de la ciudad sin tener que perderse ningún partido. Creemos que este cambio será positivo tanto para los aficionados. que tendrán más opciones para disfrutar del deporte en vivo, como para los equipos, que podrán contar con más apovo en las gradas».

El BM Soria explica que «estamos convencidos de que esta medida beneficiará tanto a los seguidores, que podrán asistir a más eventos deportivos en vivo, como a las instituciones que podrán contar con una mayor afluencia de público y apoyo en sus respectivas competiciones».

Desde el Club Balonmano Soria, agradecemos vuestro apoyo incondicional y esperamos que este cambio haga que disfrutéis aún más de cada jornada. ¡Nos vemos en la cancha!».

### Celtigravel busca apoyos

### CICLISMO. El club solicita el patrocinio de Ellas Son de Aquí

El club de ciclismo Soria ni te la imaginas by Victoria ha presentado su candidatura a Ellas Son de Aguí en busca de uno de los cinco patrocinios que el Grupo Nufri, ofrece a través de su plataforma de impulso del deporte femenino.

. Las ciclistas del club soriano Mónica Plaza, Muriel Bouet y Alexia Estany quieren ser el primer equipo de gravel de España y participar en los campeonatos del mundo de gravel. Para afrontar este reto necesitan una gran preparación y el apoyo de patrocinadores que les permitan afrontar los gastos de competición.

Esta es la octava edición de Ellas Son de Aquí, que cierra convocatoria con 49 proyectos. Hasta el 30 de agosto se pueden impulsar estos proyectos interactuando con el video en las redes sociales de Ellas Son de Aguí. A partir de esa fecha, serán las embajadoras de Elías Son de Aquí, mujeres reconocidas en el mundo del deporte, quienes valorarán los proyectos y decidirán las ganadoras, que no se harán públicas hasta el mes de octubre.

La plataforma "Ellas son de aquí", impulsada hace ocho años desde el Grupo Nufri, ofrece un patrocinio al deporte practicado por muieres con el obietivo de, precisamente, poner el foco en la mujer y contribuir a mejorar su rendimiento deportivo y, al mismo tiempo, aumentar su visibilidad social v. en especial. en los medios de comunicación.n siete ediciones

### ANUNCIOS BREVES

### VENTA INMOBILIARIA

101

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, iunto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente ideal para carga de vehículos eléc-tricos. 33.000 euros. 629 286 155.

### MOTOR

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

### sus anuncios llame al 975 21 20 63

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO \_\_95.000€... 2 DORMITORIOS ....119.000€... 3 DORMITORIOS ....160.000€... ADOSADOS ...209.000€...









### **TRABAJO**

701

SE NECESITA Profesor/a de Matemáticas y/o Física y Química para academia de Soria. Intere-sados/as enviar currículum a academiasoria@gmail.com

CERVECERIA bar Torcuato nece-sita camarero-a. Envianos tu cu-rriculum a: info⊕torcvato-so-ria.com o Ilámanos al 654 533 87

### VARIOS

901

SE VENDE radio cd-mp3 coche mo delo Alanna, año 2006 (Seat Ibiza). Tel. 622000129, Lunes a viernes por las mañanas y festivos todo el día



### FARMACIA DE GUARDIA

#### Mª del Mar Lérida García

C/ Valonsadero, 22 Tel. 975.230.709

### EN LA PROVINCIA

Del 26 de agosto al I de septiembre

ALMAZÁN, BURGO DE OSMA, ÓLVEGA, ARCOS DE JALÓN. SALAS DE LOS INFANTES (BU) (24 H.)

COVALEDA, NAVALENO, SERÓN DE NÁGIMA, SAN ESTEBAN DE GORMAZ (HASTA LAS 22.00H.)

### FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO

Celia Carrascesa Martinez C/ El Collado, 46. Tel. 975.212.443

De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Mª del Mar Lérida García C/Valonsadero, 22. Tel. 975,230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Mª Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Mª Victoria Martinez Beltrán

C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975,211,183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martinez García C/ La Tejera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Inmaculada González Gesteiro C.C. Camaretas. Tel. 975.249.002 De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h.



### EL TIEMPO / HOY



### Viernes ▲ 26 ▼ 16 TELÉFONOS DE INTERÉS

▲ 28 ▼ 15

# A 27 ▼ 14

PROVINCIA

Almazán El Burgo de Osma San Esteban de Go Agreda Olvoga TELE-RUTA

TELE-RUTA CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán Arcos de Jalón El Burgo de Osma

# A 26 ▼ 14

# A 26 ▼ 14

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

# A 27 ▼ 15

# ▲ 25 ▼ 13

975 380 00i 975 300 46i

### 26 🔻 13 ▲ 25 ▼ 13



Minima

15°

Mínima

160



### AL 50 AM DE SIL CAPACIDAD.

### MUSEOS

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 - 13 - 97 Lunes cerrado

### MUSEO PALEONTOLÓGICO

Ambrona Domingos y festivos: 10,00-14,00, Lunes y martes cerrado por descar

### FRMITA DE SAN RAUDELIO

Casillas de Berlanga Del 1/6 al 3/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, Menos lunes y martes, Del I/II al 31/3: De miércoles a sábado de IO.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h,

### CLAUSTRO'S. JUAN DE DUERO

**Soria** Telt. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso.

### NUMANCIA

Garray Tell. 975/18-07-12. Domingos y festivos: IO.OO-

RADIO TAXI M.00. Lunes cerrado por descanso.

SORIA

SUMIA EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL

GUARDIA CIVIL
CRUZ ROJA
POLICÍA LOCAL
IBERDROLA (averias)
AMBULANCIAS
HOSPITAL SANTA BÁRBARA
HOSPITAL EL MIRÓN
TAXIS

TIERMES
Montejo de Tiermes
Teff. 975 / 18-61-56. Domingrey festivos: 10.00-14.00. Lumes cerrado por descanse.

#### tives: 10.00-14.00. Lunes Domingos y festivos cerrado por descans

### Telf. 975 / 34-01-96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

CONCATEDRAL DE SAN PEDRO Telf. 975 / 21 -15-51 Telf. 975 / 21 -15- 51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00,

EL CLAUSTRO ROMÂNICO Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. Invierno: sábado, demingo y festivos: 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

COLEGIATA NTRA. SRA. DEL MERCADO Berlanga Telf, 975 / 34-34-33. Todo el año. Herario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

### CASTILLO DE BERLANÇA

Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

#### MONASTERIO CISTERCIENSE Santa Maria de Huerta

Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18. Domingos y festivos: 11.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde;

AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS Medinaceli (Abiente de junves a deminge - Visitas concertadas tudes les días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

AULA PALEONTOLÓGICA Villar del Río Telfs: 975185093-825795477 Horaria: Mañanas: de II a 14. Tardes: de 17 a 21. El Aufa abrirá tedos los días de la semana hasta el 3 de septiembre.

#### AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE NUMANCIA"

900 (23 505

670 647 218 975 300 961 975 320 311 975 341 211

NUMANCIA: Garray Periodo: I de agosto a 31 de octubre. Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marquès, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora

### M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE ÁGREDA

Llamar previamente.

SAN PEDRO

ASESORAMIENTO A LA MUJER INFORMACIÓN JCYL TRANSPORTES

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

#### Durante el verano abierto de miércole domingo, de 11.30 a 13.30 y de 17 a 20. MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

El Burgo de Osma Telf. 975341006 Horario de invierne: Abierto sábados: De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

/ILLODRES

### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN ESTEBAN DE GORMAZ) Horario: Martes a domingo de II.00 a I4.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

CAÑON DEL RÍO LOBOS
Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a
15 de diciembre: Recepción-información: abierto os los dias de 10 a 14 y de 16 a 19 horas Visita sala interpretación, visitas particular abierto todos los días de IO a I4 y de I6 a I9 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

### CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

CENTRO MICOLOGICO DE NAVALENO Ofree outas reicologicas puidas, una exposición permanente, varios puntos de información turistica o de dismificación de esca, así como corsos y talleres. Horano. De l de Octubre a 30 de Naviembro está abberto de interiories a sibilidad de 10 a 14, y de 16 a 18, Los domingos de 10 a 14. Más información es navalenomicologico.

MIÉRCOLES 28 DE ACOSTO DE 2024

Redacción, Administración y Publicidad: C'Murales Contreras, Z. Suria. 4200. Telefone: 975 21 20 63. E-mail de Redacción: respectores de elevando est

### JOSÉ VICENTE DE FÍAS BALSA

CENTRO DE ESTUDIOS SORIAMOS C.S.I.C. El 3 de abril de 1674, en la villa de El Burgo de Osma, testaba el canónigo doctoral de la catedral, don Manuel González de Santiago, natural de Valladolid e hijo de D. Juan González de Santiago y de Dª Francisca de Rebolledo, ya difuntos, vecinos que habían sido de esa ciudad, en cuya iglesia del Salvador, donde eran patronos de una fundación, estaban enterrados.

El otorgante, después de un largo proemio, en el que se encomienda a numerosos Santos entre ellos a San Pedro de Osmay Santo Domingo de Guzmán, patronos de la diócesis de Osma, pasa a protocolizar sus mandas ante el escribano público D. José de Anguiano. Deja por testamentarios al Dr. D. Domingo de San Pedro, canónigo doctoral de la catedral de Burgos, a D. Francisco de Murga, beneficiado de la parroquial de San Gil, de esa ciudad, y a Da Isabel de Molina, vecina de la misma. En El Burgo, al canónigo D. José de Velasco y a D. Juan Alonso, racione-ro y capellán de la catedral.

Inicia el testamento, una vez hecha referencia a sus datos personales y las consabidas invocaciones. solicitando que le entierren en «la capilla de Nuestra Señora que llaman, comúnmente, de San Ildefonso, que está a espaldas del altar de San Roque, al lado del evangelio, delante de un nicho que dicha capilla tiene en que está, al presente, una estatua de alabastro de rodillas». Ordena, además, que a su sepelio asistan las cofradías del Santísimo Sacramento, San Pedro de Osma, San Crispín, San Roque y Misericordia, de las que era cofrade. Manda, que ese día se digan en la catedral y en el convento de padres carmelitas todas las misas que se puedan por el eterno descanso de su alma, cada una de las cuales se pagará a dos reales. También, que se celebren 1,000 misas repartidas entre la catedral, carmelitas de El Burgo y franciscanos de San Esteban de Gormaz, en altares privilegiados pagadas a 2 reales cada una. Deja a la catedral, además, un donativo de 200 reales y otros 100 para el ornato de la Virgen del Espino.

El testador deja un Cristo para poner sobre su sepultura, en la predicha capilla de San Ildefonso, recienEL LADO OCULTO...

Fue donada, a través de una manda testamentaria, por el canónigo doctoral Manuel González Santiago, natural de Valladolid

### Una obra desaparecida de Juan de Juni de la catedral de Santa María de Osma



Retablo mayor de la catedral de Osma, obra de Juan de Juni. MARIO TEJEDOR

temente dedicada a las Reliquias. Textualmente se lee: «Iten digo que tengo una hechura de un Santo Cristo con su caja y por la estimación en que le tengo no quisiera, si diera licencia el cabildo, se pusiera encima de mi sepultura, fijado en la pared de forma que no hiciese estorbo, antes sirviese de adorno y se le diere adoración porque tengo entendido es hechura del maestro que llamaban Juni, cuyo tengo por cierto es parte del retablo del altar mayor y hechura de la Resurrección que

todo está en esta Iglesia e hizo el de la Antigua de Valladolid».

la Antigua de Valiadolid».

No debía ser mucha la confianza que ofrecian al doctoral González de Santiago sus hermanos de corporación pues, líneas más abajo, escribía: «Y si no dieren licencia los señores prior y cabildo se dará al convento del Carmen con calidad que le pongan en parte pública, decente a disposición de mis testamentarios. Y sí no dispondrán de él, en la parte que fuere su voluntad, como sea en Iglesia y parte pública de ella».

No hemos encontrado referencia

documental alguna sobre cómo se cumplió lo ordenado por el canónigo oxomense. ¿Se llegó a colocar la talla en la capilla de San Ildefonso? ¿Fue a parar al convento de los padres carmelitas descalzos? ¿Se perdió en alguna de las calamidades bélicas por las que pa-só el país? ¿Se enajenó? ¿Habrá alguna referencia relativa al caso en las actas capitulares física metafisicamente imposibles de consultar? No sabemos pero estamos seguros que al hacernos esta pregunta sumamos un enemigo más a la no corta lista de los que contamos. De haberse conservado la pieza podríamos presumir de ser un poco más ricos en patrimonio artístico.

En realidad, ¿la talla del Cristo yacente había salido de las manos o del taller de Juan de Juni? Es algo que ignoramos y que desconoceremos mientras no se halle el protocolo notarial por el que el maestro francés se obligaba a realizar la obra. No obstante, la certeza del canónigo, la fecha en que se redacta el documento y el hecho de haber trabajado Juni en El Burgo de Osma, entre los años 1550-1554, nos dan pie, creemos más que fundado, para asegurar que muy bien pudo ser obra suya.

El maestro escultor, nacido en la localidad francesa de Joigny hacia 1507 y formado en los ideales del renacimiento italiano de los siglos XV y XVI, acaso vino a España propiciado por el obispo D. Pedro Álvarez de Acosta cuando fue nombrado, para regir la diócesis de León en 1535. Fueron las obras que realizó en San Marcos de León las que le sirvieron de plataforma para difundir su fama y adquirir una importante clientela en el mercado del arte entre la que se hallaban los obispos de Osma, Mondoñedo y Zamora, sin olvidar, en el mundo secular, al almirante de Castilla, financieros, nobles, cabildos y cofradias que le pagaron elevadas cantidades por sus encargos.

Juni trabaja en San Francisco de Medina de Rioseco, Salamanca Valladolid... y El Burgo de Osma donde, el 13 de marzo de 1550, firma el contrato del retablo mayor de la ca-tedral. Al frente de la sede oxomense, en sustitución de D. Pedro González Manso, que había sido trasladado a la diócesis de Badajoz, se hallaba, desde el 7 de octubre de 1539. el obispo D. Pedro Álvarez de Acosta, gran mecenas de las artes y de las letras al que la diócesis debe un monumento v un reconocimiento eterno. Merecido lo tiene, entre otras cosas, por ser el fundador de la universidad v traer a la provincia, v en concreto a la Villa Episcopal, en 1550, a Diego Fernández de Córdoba, maestro impresor.

D. Pedro Álvarez de Acosta murió, a los ochenta años de edad, el 20 de febrero de 1653. Se le enterró, por su explícito deseo, en un magnifico sepulcro de jaspe, obra de Juan Picardo, en el convento dominico del Sancti Spiritus, que él había fundado en la villa de Aranda de Duero.



### CINE Y TV

### **CARTELERA**

### Y ya sabes, por sabor y calidad... elige Soria, elige *Real*



|        |                                                                          |       | SESION | ES    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| SALA 1 | - MAXXXINE                                                               | 17.45 | 20.30  | 22.35 |
| SALA 2 | - PARPADEA DOS VECES                                                     | 18.00 | 20.30  | 22.35 |
| SALA 3 | - GRU 4. MI VILLANO FAVORITO<br>- ALIEN: ROMULUS                         | 18.00 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 4 | - ODIO EL VERANO                                                         | 18.00 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 5 | - BUFFALO KIDS<br>- DEADPOOL Y LOBEZNO                                   | 18.00 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 6 | - PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4<br>- LA TRAMPA                              | 18.00 | 20.15  | 22.35 |
|        | - DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)<br>- ROMPER EL CIRCULO<br>- CUERPO ESCOMBRO | 18.00 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 8 | - ISLA PERDIDA (HAUNTED HEART)<br>- EL CONDE DE MONTECRISTO              | 17.45 | 20.30  |       |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.



#### DEADPOOL Y LOBEZNO

Estados Unidos. 2024. Dirección. Shawn Levy. Reparto. Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin. Sinopsis. Tercera entrega de la saga «Deadpool», ahora integrada en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) pero manteniendo su enfoque para adultos, con calificación R. En septiembre de 2022 se confirmó la aparición de Hugh Jackman como Lobezno, por primera vez desde «Logan».



#### LA TRAMPA

Estados Unidos. 2024. Dirección. M. Night Shyamalan. Reparto. Josh Hartnett, Saleka, Hayley Mills, Marnie McPhail, Ariel Joy Donoghue, Vanessa Smythe. Sinopsis. Un padre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop, donde se dan cuenta de que están en el centro de un oscuro y siniestro suceso.

# 00:00 Infocomerciales

07:25 La red de la vida 07:55 Contigo pan y magia 08:45 Me vuelvo al pueblo 09:40 Naturaleza viva 10:30 Acaquico Heat

LA 8

II:53 Redifusión La 8 Magazine 13:55 La 8 Noticias 14:30 CvLTV Noticias 15:10 Fl tiemon

15:30 La 8 Noticias redifusión 16:05 La 8 Magazine 18:05 CyLTV Noticias. Con lengua de signos

**18:40** El tiempo

18:50 Lo meior de Parques Naturales 19:15 Uepa: Un escenario para amar

20:00 CvLTV Noticias 20:40 El tiempo

20:55 La 8 Noticias 21:30 Redifusión La 8 Magazine

23:30 La 8 Noticias redifusión 00:00 Cvl TV Noticias 00:35 Programación local 02:35 Infocomerciales

### **CINES MERCADO**

| Miércoles, 28 de agosto           | SESIONES |
|-----------------------------------|----------|
| SALA 1 - NIÉGALO SIEMPRE          | 17.00    |
| - NUESTRO MOMENTO PERFECTO (VOSE) | 19.00    |
| -THE SWEET EAST (VOSE)            | 21.15    |
| SALA 2 - KOATI                    | 17.30    |
| - SILVER HAZE                     | 19.30    |
| - UN LUGAR COMÚN                  | 21.30    |

| Jueves, 29 de agosto         | SESIONES     |
|------------------------------|--------------|
| SALA 1 - NIÉGALO SIEMPRE (VO | E) 17.00     |
| - NUESTRO MOMENTO P          | RFECTO 19.00 |
| -THE SWEET EAST (VOS         | 21.1         |
| SALA 2 - KOATI               | 17.30        |
| - SILVER HAZE (VOSE)         | 19.30        |
| - UN LUGAR COMÚN             | 21.3         |



### THE SWEET FAST

Estados Unidos. 2023. Dirección. Sean Price Williams. Reparto. Talia Ryder, Jacob Elordi, Earl Cave, Simon Rex, Ayo Édebiri. Sinopsis. Lillian, una joven estudiante de instituto, se escapa durante una excursión escolar. En este picaresco viaje que nos recuerda a un cuento de hadas o a una gamberra Alicia en el País de las Maravillas, la joven descubrirá un mundo



### UN LUGAR COMÚN

España. 2024. Dirección. Celia Giraldo. Reparto. Eva Llorach, Felix Pons Ferrer. Aina Clotet Sinonsis, Pilar (Eva Llorach) es una madre entregada y la enfermera más respetada de la clínica donde trabaja. O al menos eso piensa ella hasta el día que, de pronto, es despedida. Desubicada ante ese repentino vacio, se aferra desesperadamente a lo que siempre ha hecho: cuidar a su familia.

07:30 Paseos con encanto. 08:15 Hecho en CyL. 09:00 Encierros de Cuéllar. 10:00 Agro en acción 10:25 Mundo Natural ILOO Todo vale en CyL IL45 El arcón. 12:40 Clap. 13:05 El correvuela 13:55 Diagnóstico. 14:30 CyLTV Noticias I. Con Pilar Ruiz 15:10 EL tiempo I. 15:25 CyLTV Noticias I (Redifusión). Con lengua de signos. 15:55 Piedra sobre Piedra. 16:45 Paseos con encanto. Paseos estivales 17:30 Hecho en CyL. IB:20Con la música a todas partes. 20:00 CyLTV Noticias 2. Con Maria Núñez 20:40 El. tiempo 2. 20:55 Escápate de viaje 21:45 Me vuelvo al pueblo. Tienda de alimentación en Navalperal de Pinares (Ávila) 22:40 Cine de verano: Pasión oculta. 1996 - Kevin

00:15 CyLTV Noticias 2 (Redifusión). 00:45 EL tiempo 2.

00:55 Piedra sobre Piedra. El milagro de Villamayor

Ob4O Galeria del Coleccionista.

### CARLOS CUESTA



### DALE VIDA A TU TEJADO

### Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.



